Viernes, 28 de junio de 2024. Año XXXV. Número: 12.600. Edición Madrid. Precio: 2 €



ESPEJO PÚBLICO Un día con Susanna Griso. la líder de la mañana: «Para llegar a esto nos dejamos la piel. Es matador» Página 39



EURO OCTAVOS DE FINAL Europeísta, **2024** patriota y anti Rusia, así es Georgia, la joven rival de España Pág. 31



# La Fiscalía fulmina al fiscal de los CDR para amnistiar el terrorismo

La teniente fiscal de la Audiencia ocupa el lugar del encargado del caso y pide borrar los delitos que la de los acusados que fabricaban bombas / El fiscal de Cataluña solicita por «dependencia jerárquica» librar también a Jové v Salvadó

García Ortiz. señalado por otra fiscal en la filtración del novio de Avuso

POR ÁNGELA MARTIALAY Pág. 10

La mujer crece en la industria pero aún no llega al consejo

POR PAULA MARÍA PRIMER PLANO



aplicación de la Ley de Amnistía para los 12 miembros de los CDR catalanes acusados de terrorismo en el marco del procés. La petición se produce tras apartar al fiscal

La Fiscalía de la Audien cia Nacional pidió ayer la

que llevaba el caso, González Mota, que se oponía a aplicarla, y sustituirlo por la número dos de esta fiscalía, Marta Durántez, muy próxima al fiscal general del Estado, García Ortiz.

La acusación pedía 27 años de prisión para ocho de los detenidos y ocho para los otros cuatro. Ayer, la nueva fiscal del caso afirmó que nada de lo que se les imputa puede considerarse una «grave violación» intencionada de los derechos humanos. Págs. 8 y 9



Giorgia Meloni, ayer, junto al canciller alemán, Olaf Scholz, y el 'premier' húngaro, Viktor Orban. REUTERS

LA TURBULENTA NEGOCIACIÓN DE LOS 'TOP JOBS'

# La nueva Europa arranca sin el apoyo de Meloni

Los líderes europeos avalan a Von der Leyen, Costa y Kallas / La primera ministra italiana se abstuvo con la alemana y votó en contra de los otros dos tras recibir promesas por Daniel Viaña / María G. Zornoza Páginas 20 y 21



### **DELLAFUENTE ENTREVISTA** TRAS 5 AÑOS DE SILENCIO

"SIEMPRE HE SIDO INTROSPECTIVO, TENÍA MUCHOS NUDOS... AHORA, ENTIENDO LO QUE HAY DENTRO DE MÍ MÁS QUE NUNCA"

El artista musical, con más de cinco millones de escuchas mensuales en Spotify, saca disco y prepara su único concierto: 15 de noviembre en el Bernabéu POR CRISTINA LUIS FOTOFRAFÍAS: JOSÉ AYMÁ

ARTE EL TORMES SE ABRE AL **ESPLENDOR DEL RENACIMIENTO** 

POR LUIS ALEMANY



### PRIMER PLANO

### LA MUJER DIRECTIVA EN LAS EMPRESAS COTIZADAS

Mujeres responsables de departamentos de innovación y de sostenibilidad de empresas del sector industrial del mercado continuo de madrid

Las casi 780.000 trabajadoras del sector industrial español han paridad en ámbitos como la sostenibilidad, sin embargo, los hombres mantienen la hegemonía en los comités ejecutivos

ganado peso en el organigrama de sus empresas hasta rozar la

# LA INDUSTRIA NO ES (AÚN) DE LA MUJER: **ELLAS PILOTAN** ÁREAS AUXILIARES, **ELLOS EL CONSEJO**

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOSTENIBLE ACCIONA-ACCIONA ENERGÍA ACERINOX-AIRTIFICIAL AMPER-APERAM-ARCELORMITTAL AUDAX RENOVABLES-AUX FERROCARRILES (CAF) AZKOYEN CELLNEX CIE AUTOMOTIVE CLEOP DEOLEO D. FELGUERA DOMINION byneonielegianEBROFOODS **ELECNOR ENAGAS** ENCE

PAULA MARÍA MADRID

Cerca de 780.000 mujeres trabajan en la industria en España. Esta es, de hecho, la rama de actividad que más empleo femenino genera a nivel nacional por detrás del sector servicios, que concentra a casi el 89% de las ocupadas. En la inmensa mayoría de las empresas industriales cotizadas, ellas han escalado posiciones en áreas potentes, pero auxiliares, como la sostenibilidad, donde va rozan la paridad. En cambio, ellos mantienen una rotunda hegemonía en los consejos de administración, en los puestos ejecutivos y en direcciones clave para la competitividad, como la innovación.

Quizá la causa de este desequilibrio tenga algo que ver con que la foto del empleo femenino se haya mantenido prácticamente fija en España los últimos ocho años, casi una década en la que el peso de las trabajadoras industriales respecto al total de ocupadas apenas ha crecido del 7 al 7,3%. También con que hoy la brecha entre el salario bruto medio de hombres y mujeres en la industria sea del 18%, la segunda más pronunciada de las principales ramas de actividad.

Tampoco ayuda que apenas el 5% del total de las graduadas del curso 2021-2022 cursaran ramas de ingeniería, industria o construcción, carreras que en el caso de los hombres representan el 18% de los licenciados. O que la presencia femenina sobre el total de artesanos y trabajadores cualificados activos de la industria manufacturera y la construcción supere por poco el 8%.

sitivo, la primera aceleradora de proyectos española de ámbito industrial, evidencia que el avance de la mujer al frente de departamentos de sostenibilidad ha sido mucho más contundente que en otros campos. Así, las mujeres ya capitanean el 47% de las direcciones medioambientales de las compañías industriales que cotizan en el llamado Mercado Continuo (formado por 115 empresas, incluido el Ibex 35), pero solo lideran el 19% de las áreas de innovación.

POLO Positivo nació en 2019 en Burgos por iniciativa de la Fundación Ca-

Un reciente informe de POLO Po- jer e Industria. EL MUNDO ha reunido a dos de las voces de referencia del control equality GRENERGY evento, Carole Tonello y Ester Porras, para abordar las barreras del talento femenino en un sector que, después de décadas de trayectoria, conocen como la palma de su mano.

x.com/byneontelegram

Porras es directora de Ingeniería y Tecnología en Aciturri. Dirige un equipo de 250 ingenieros en un departamento que supone alrededor del 80% | 1 de la facturación de la compañía. A /47 nivel internacional cita a varias homólogas, como Grazia Vittadini o Sabine Klauke, directoras de tecnología (CTO, por sus siglas en inglés)

deRolls-Roycey Airbus, respectivamente. Pero ahondar en la integración de la mujer en la industria patria es otra cosa: «Es pobre, somos muy pocas en todos los ámbitos». Sobre todo en procesos eminentemente industriales, a pie de fábrica, «ahí cuesta más, el promedio de mujeres ronda el 25%»

En 2023, el empleo femenino creció en todos los sectores, menos en construcción. La mayor alza se registró en servicios (4%), con 343.000 ocupadas más. La más exigua se dio en la industria (2%), con 13.600 altas. Con todo, las mujeres no

llegan al 30% de la fuerza laboral del sector, brecha que se extiende a toda la cadena, desde investigadoras y técnicas hasta personal auxiliar.

Ingeniera de formación, con más de 30 años de experiencia en inves-

**ENDESA ERCROS** X.com/byneometee Ezentis FERROVIAL G.A.M. GESTAMP-**IBERDROLA** IBERPAPEL. INDRA-INNOVATE SOLUTIONS **ECOSYSTEM** LINGOTES ESP METROVACESA-MIOUEL COST. NICOLÁS CORREA NATURGY OHLA OPDENERGY-REDEIA REPSOL SACYR SOLARIA SOLTEC TEC.REUNIDAS TELEFÓNICA (PARTE INDUSTRIAL) TUBACEX TUBOS REUNIDOS VIDRALA: VISCOFAN-

### SOLO EL 20% DE LOS **CARGOS EJECUTIVOS DE LA INDUSTRIA LOS OCUPAN MUJERES**

**EL PESO FEMENINO EN** EL TOTAL DE OCUPADOS **INDUSTRIALES APENAS** CRECE UN 0,3% EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS

ja Burgos y de referentes industriales de la región, como Aciturri, la multinacional automovilística Grupo Antolín o la acerera Gonvarri. La semana pasada, la institución celebró la segunda edición de sus jornadas Mu-

### GRADUADOS POR MATERIAS, % DEL TOTAL DE GRADUADOS En %. Curso 2021-2022



FUENTE: Elaboración propia

## PRIMER PLANO

### LA MUJER EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

### SECTORES CON MÁS MUJERES EN LOS COMITÉS EJECUTIVOS

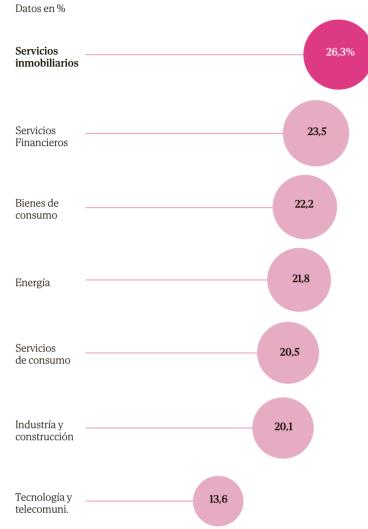

### TIPOS DE CONSEJERAS DEL MERCADO CONTINUO

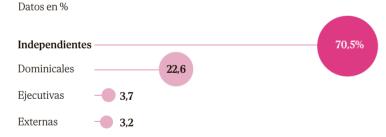

### EMPLEO FEMENINO EN LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD

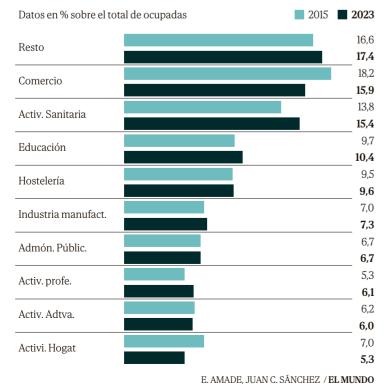

tigación industrial. Tonello es consejera y directora de Desarrollo de Negocio de Hiperbaric, empresa burgalesa de soluciones de alta presión. En la compañía, tres de los once asientos del consejo de administración los ocupan mujeres. El análisis de Tonello desciende hasta las aulas. «En mi época y en la de Ester hubo un crecimiento de mujeres en las llamadas carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), pero ahora hemos retrocedido», expone. Las cifras respaldan su apunte. En la carrera de Matemáticas, por ejemplo, si en los años 80 y 90 ellas copaban la mitad de las matrículas, hoy su peso es de poco más de un tercio.

Un caso significativo es el de la mujer en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), uno de los motores de la última revolución industrial. En 2023, el porcentaje de empresas con mujeres especialistas TIC cayó cuatro décimas en España, dejando la media nacional en el 6,4%. En la industria el dato es aún menor, del 3,8%. Las cifras las recopiló el Ministerio de Ciencia en su último informe Mujer e Innovación 2024, que apunta que más del 61% de las empresas estratégicas españolas no tiene mujeres especialistas en TIC en plantilla. Y concluye que o la industria nacional acelera en eliminar las barreras que frenan el avance de las mujeres en innovación, tecnología y emprendimiento, o España no alcanzará la igualdad en 2030.

### A LA COLA EN EJECUTIVAS

Hay distintas realidades a nivel territorial. Así lo enfatiza Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos y de la oficina técnica de POLO Positivo, quien saca pecho del tejido industrial burgalés donde «un 35% de los puestos directivos está ocupado por una mujer». Y partiendo de ese enfoque regional, Barbero ve el vaso medio lleno: «Evidentemente podría ser mayor, pero la presencia femenina, al menos en la industria local, a día de hoy ya es real».

Lo cierto es que, a nivel nacional, las españolas están todavía muy lejos de romper el techo de cristal en la industria. La última edición del informe *Mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas* elaborado por la escuela de negocios IESE y la consultora Atrevia, refleja que el sector es el segundo por la cola en presencia femenina en sus comités ejecutivos, con el 20,1%. En primera posición queda el inmobiliario (26,3%) y en último lugar, el tecnológico (13,6%).

La cuestión no es baladí. El comité ejecutivo es el órgano dentro de la empresa que ejecuta las decisiones adoptadas por el consejo de administración y, habitualmente, lo forman miembros de la alta dirección. Entre las cotizadas españolas hay una brecha muy significativa entre la presencia de mujeres en puestos ejecutivos y su peso en los consejos de administración. En el conjunto de cotizadas, ellas ocupan el 34,5% de los si-

### PLAN DE ACCIÓN

### MÁS DE 200 CRÉDITOS Y CLÁUSULAS EN LOS PERTE

P. M.

El Gobierno tiene claro el diagnóstico: una acuciante falta de liderazgo femenino en la industria nacional. Pero no tanto su solución, en parte, porque atañe a varios departamentos. En el caso del Ministerio de Industria, en el presupuesto de 2023, incluyó una partida de 50.000 euros para desa-

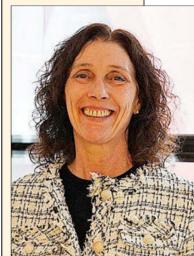

Ester Porras (Aciturri).



Carole Tonello (Hiperbaric).

rrollar un plan de acción para impulsar a las mujeres en las carreras STEM. En la *letra pequeña* de los PERTE que gestiona, ha incorporado cláusulas que potencien el empleo femenino y, con el Ministerio de Transformación Digital, ha lanzado los créditos Emprendedoras Digitales, que han concedido 236 préstamos por casi 37 millones.

llones de los consejos, si bien menos del 3,7% lo hacen con la categoría de ejecutivas, rango que generalmente se reserva al CEO o al presidente de una sociedad.

Como casi todas en su generación, Tonello creció rodeada de tópicos, «que nosotras teníamos menos ambición, menos capacidad de compromiso y hasta que éramos menos inteligentes», clichés que a base de artículos científicos y referentes han expulsado de su día a día. Reconoce, no obstante, que todavía queda mucho camino por andar para impulsar a las mujeres en la alta dirección. «Falta cantera porque son puestos muy exigentes en reuniones, viajes... y las mujeres, aunque sean ingenieras aeronáuticas, siguen cubriendo la mayoría del cuidado de sus hijos. Hace falta compromiso por parte de la empresa para que la maternidad no frene sus carreras», reivindica.

Después de dos hijos, Porras no esconde que la conciliación es «agotadora» incluso para aquellas que, como ella, tienen en su pareja un «soporte constante». «Cuando cojo un avión a las 04.00 de la mañana, vuelvo ese mismo día, aunque sea a medianoche. Quiero estar en casa si mi hijo se despierta de madrugada», expresa.

La realidad de ambas matiza así un discurso empresarial a menudo autoindulgente, que se limita a contar mujeres en los consejos de administración, sin llegar a profundizar en las dinámicas y los procesos diarios de toma de decisiones dentro de sus propias entidades.

Hasta ahora, el principal impulso a la paridad en el sector lo han dado las recomendaciones de buen gobierno del supervisor bursátil (CNMV) y la directiva de cuotas fijada por Bruselas. Desde el Ministerio de Industria, con Jordi Hereu al frente, también se están dando pasos. Como botón de muestra, el nombramiento de Rebeca Torró, la primera secretaria de Estado de Industria en la historia del país.

Lejos de ocupar un *puesto* de paja, Torró manejará un presupuesto de 8.000 millo-

presupuesto de 8.000 millones en un contexto muy favorable para su departamento, el cambio de
marcha de la Unión Europea en favor de la reindustrialización y la competitividad del tejido empresarial europeo. Para romper el techo de cristal, defienden las voces femeninas
de la industria, urge reforzar la acción política desde las aulas hasta los
comités directivos de los grandes referentes del mercado español, pues
a la vista de los datos oficiales, hasta el momento los esfuerzos institucionales y corporativos han sido, a
todas luces, insuficientes.

## PRIMER PLANO

LA MUJER EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

### PAULA MARÍA

Con más de una década de trayectoria en puestos directivos a sus espaldas, hay pocas cosas que sorprendan ya a Carmen Pinto. Pero, de vez en cuando, hasta la consejera delegada de Nicolás Correa, la única CEO de un grupo industrial cotizado en el Mercado Continuo, se topa con algo que le hace frotarse los ojos. Fue hace unos días durante unas jornadas empresariales en Alemania. «En una esquina había una mesa infantil con dibujos para colorear y en las láminas aparecía una mujer reparando un coche, otra trabajando con una fresadora... ¡Eso es despertar la vocación desde niñas!», exclama.

### Pregunta. Cuando se habla de igualdad, ¿la industria española está madurando bien, mal o regular?

Respuesta. Lo pimero es que ha habido evolución y eso es una buena noticia. Llevo en puestos de dirección en Nicolás Correa unos diez años. En la historia industrial eso es muy poco, pero en ese tiempo la situación ha cambiado mucho. Hace seis años iba a muchas reuniones en las que yo era la única mujer de la sala. Esa situación, afortunadamente, hoy se produce mucho menos a menudo. Seguimos siendo minoría, vale, pero cada vez somos más, aunque eso no quita para que todavía quede mucho por mejorar.

P. ¿En la proporción de consejeras delegadas, por ejemplo?

R. No hay muchas, pero alguna hay. En Burgos, Grupo Antolín, Cerámicas Gala, yo misma... En los últimos años ha habido un vuelco porque venimos de un sector que no es que sea machista, pero sí está muy masculinizado, con un porcentaje de hombres muy superior. Eso ya complica la llegada de mujeres a puestos ejecutivos. Todos debemos pasar por un embudo para ascender, así que si la proporción femenina abajo no es equilibrada, tampoco lo será arriba, en la dirección.

P.¿A qué lo atribuye?

R. Hay un déficit dramático de mujeres estudiando carreras de STEM, que son las que nutren a la industria. La situación es aún peor en Formación Profesional. Si una niña quiere estudiar medicina en lugar de ingeniería, estupendo, pero lo que no puede ser es que descarte lo segundo porque crea que esa opción no es para ellas. P. ¿Faltan referentes?

R. Mira, el mejor ejemplo lo hemos visto con el fútbol femenino. Si yo les hubiera dicho a mis padres en sexto de EGB que quería apuntarme a fútbol, hubiera supuesto un problema. En mi generación no había ni equipos ni lugares donde una chica pudiera entrenar. Hoy las niñas quieren jugar al fútbol y lo hacen porque hay referentes y eso ha generado un cambio en la sociedad. Con la ingeniería ocurre algo similar, a los niños les llega de una manera más natural y tenemos que conseguir que las niñas también tengan este camino en su catálogo de elecciones. Y digo niñas porque

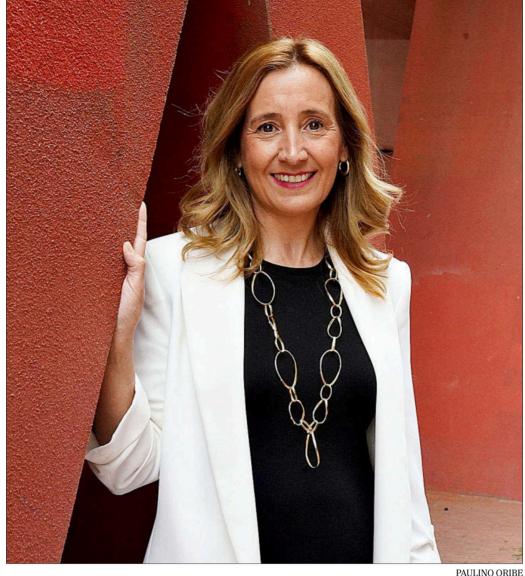

La única CEO de un grupo industrial del Mercado Continuo aborda los puntos críticos de un sector «muy masculinizado»

# «LA FOTO DE EMPRESARIOS ESPAÑOLES CON MILEI ME RECORDÓ TODO EL TRABAJO **QUE QUEDA POR HACER»**

### **CARMEN PINTO**

CONSEJERA DELEGADA DE NICOLÁS CORREA

ir demasiado tarde. Hay mujeres que cuando visitan nuestras fábricas me confiesan que les hubiera gustado trabajar en algo así, pero que ni se lo plantearon porque no lo veían una opción para ellas. Ese es el drama. P.¿El problema es nacional o europeo? R. Es un problema con dos partes, el techo de cristal que existe en otros sectores y algo más propio de la industria, el que sea una actividad mayoritariamente masculina desde la base. La primera es social, el que

esperar a la ESO o al Bachillerato es

una mujer pueda desarrollar todas sus capacidades y llegar a lo más alto del organigrama de una empresa. Esa está en vías de superarse. La segunda parte es estructural y no es que no se esté resolviendo, se está agravando porque las mujeres que estudian STEM están cayendo. Esto lo hemos visto también en otros países europeos, donde también es la primera parte la que mejora más. P. ¿Dónde detecta esa mejoría?

R. Veníamos de años en los que en todas las fotos solo aparecían hombres. Aún vemos alguna. La última que me llamó la atención fue la de los empresarios españoles con Milei durante una de las últimas visitas del presidente argentino. En esa foto eran todo hombres. Esa foto, rematadamente mal. Cada vez son menos, pero de vez en cuando sigues viendo una foto en la que todos son hombres y eso me recuerda todo el trabajo que todavía queda por hacer. P. ¿Una reunión se afronta de forma distinta cuando se es la única mujer de toda la mesa?

R. Cuando veo que hay alguna más, incluso en alguna ocasión, no muchas, en la que hemos sido solo mujeres, me gusta y se me puede escapar una sonrisa. Pero, al final, cuando te sientas, ahí ya da igual, sale lo profesional y empieza el trabajo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. La cuestión es que lo coyuntural nos llama la atención porque no hay normalización, esta llegará cuando el 80% de las reuniones estén equilibradas.

P. ¿Tiene que entonar algún mea culpa la propia industria? ¿Ha sabido venderse como opción de futuro para el talento femenino?

R. Bueno, es que no ha sido una prioridad. Ahora es difícil captar perfiles y las empresas están haciendo un esfuerzo que siempre debieron hacer. Los valores empiezan a tener un peso muy grande para atraer talento, más allá del producto que se ve. Ya no vale tener un argumentario y un Power Point, hay que integrar valores y procesos en el ADN de la compañía. P.¿Qué está haciendo Nicolás Correa? R. Por ejemplo, patrocinar todo el fútbol base femenino de Burgos. Eso ha tenido un impacto muy importante en nuestra plantilla, el sentirse orgullosos de que no nos hayamos ido al primer equipo, sino a patrocinar a todas las chicas. El impacto de estas acciones no se puede medir con un indicador, con un número, pero la realidad es que tiene un efecto muy positivo en el estado de ánimo de los trabajadores es muy positivo.

P. ¿Es partidaria de los planes de igualdad en las compañías?

R. No tengo una posición muy definida. Creo que son buenos porque siempre que se detecta un déficit de algo y se hace algo para intentar subsanarlo, hay que verlo en positivo. En nuestro caso, me encantaría fijar que si contrato 30 personas al año, 15 sean mujeres, pero no hay candidatas. Con todo, los planes actúan sobre el problema cuando está aguas arriba y eso lo valoro en positivo. Después sobre un plan se puede hacer una segunda versión, una tercera, una cuarta, las que hagan falta y tendremos que ir ajustando. P.¿Son efectivos?

R. La cuestión es que los problemas  $complejos\, no\, se\, pueden\, resolver\, con$ una única solución. Hay que poner el foco en que haya igualdad de oportunidades, en llegar a que las niñas vean la industria como una oportunidad. Eso es lo básico.

P. ¿Es optimista?

R. Soy hija de una generación de padres que no tuvieron una educación igualitaria y a mí el mío me educó de otra manera. Esto no quiere decir que podamos levantar la vigilancia porque las cosas cuestan mucho y se estropean en cero coma. Es importante que los avances que ya se han dado arraiguen y para eso hay que vigilar. La primera vez que hicimos una cena de empresa por el Día de la Mujer acudimos 15, en la última fuimos más de 60.

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! iPOr SÓlo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# **OPINIÓN**

EN UNO de sus ensayos, Azaña critica el aplauso generalizado de los intelectuales -con Ortega a la cabeza- a la dictadura de Primo de Rivera, encarnación del cirujano de hierro de Costa, al que reputaban eficaz por el hecho de saltarse el aburrido sistema parlamentario, como si fuera de la democracia no cupieran error ni corrupción, y se burla del «incipiente dogma de la infalibilidad del sable». Un siglo y un año después del fácil advenimiento de aquella dictadura del siglo XIX, en pleno siglo XX, el «pacto para la independencia judicial» del PP y del PSOE suscita una ola de escepticismo cuya base no es que Sánchez mienta siempre, lo que él llama «cambios de opinión», sino que nunca se equivoque o caiga en las trampas del enemigo, es decir, el extendido dogma de la infalibilidad de Sánchez.

Es este un curioso dogma al que las izquierdas rinden veneración –normal, de ese culto viven–,



### El extendido dogma de la infalibilidad de Sánchez

aunque no es menos fuerte en la derecha sociológica. No creen que en algo sea bueno -es el presidente más odiado en toda la democracia-, sino que siempre sabe engañar a la derecha. Pero que pactar con él sea peligroso no supone que todo pacto lo gane. Y en este, creo que es evidente que Sánchez sale perdiendo y Feijóo ganando,

aunque sea más justo decir que gana la independencia del Poder Judicial. Las asociaciones judiciales APM y JpD lo han celebrado, pero la derechista mucho más que la izquierdista. Ante el ultimátum de tomar por asalto la semana que viene el Supremo, lo que Feijóo supo negociar es un pacto de ambos partidos con la Unión Europea, que obliga a este Gobierno y al que se forme tras las próximas elecciones generales, que de Cataluña vendrán. Pero como vivimos desde hace años un asalto a la independencia judicial por la izquierda, a veces con la colaboración del PP, se da por hecho que este proceso no puede tener ningún traspié ni derrota. Esta vez sí los ha tenido.

¿Estamos más lejos o más cerca de la independencia judicial? Igual, no. Como mínimo, algo más cerca. ¿Respetará Sánchez el pacto? Con el PP, no; con la UE, que, según Feijóo, le ha forzado a pactar, le será difícil no hacerlo. ¿Tiene marcha atrás? Con pérdidas mortales para Sánchez. En todo caso, al final de julio todo estará hecho o deshecho. Y si va pronto a elecciones, le conviene fingirse moderado. Ni el diablo ni Sánchez son siempre infalibles.



### Comienza la mascarada institucional del PSOE

NADA de Sánchez provoca más suspicacia que un gesto de aparente generosidad. El acuerdo logrado por Feijóo es demasiado bueno para ser sincero, se malician en la fachosfera. Y es cierto.

Conviene recordar cuál el es principal atributo del sanchismo. Detrás de cada una de sus decisiones no hay ideología ni escrúpulo, solo la más pura necesidad. La necesidad suele ser el origen de demasiadas desgracias, pero en algún instante luminoso puede procurar algún bien y convertirse en una fuerza civilizatoria. Tal parece ser el caso. La razón de que Sánchez le haya terminado concediendo una victoria a Feijóo, indisputada en la sesión de control y simbolizada en «la perra gorda», es que quizás no tenga otro remedio.

La mayoría de la investidura es irreparable, a

causa de la implosión de Esquerra y de la esclerosis de Cataluña. Además, el socio de coalición se ha volatilizado. Sumar ya no existe. Sus portavoces, inseguros de portar algo más que su voz, apenas han acertado a balbucir unos elogios a Sánchez después del apaño bipartidista. Y aun si Sumar existiera, el conglomerado de intereses regionalistas no resistiría la promesa de una financiación singular a Cataluña. Nadie va a reflotar esa nave y, en cambio, ahí sigue la chalupa de Podemos, más radicalizada si cabe tras su *alviseizamiento* y recuperando la vieja narrativa de la gran coalición, tan favorecedora.

De manera que es fácil fantasear con la enésima reinvención de Pedro Sánchez. No es una hipótesis disparatada la del giro institucional. ¿Qué iba a hacer si no? El PSOE jamás aprobará la prometida reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ. Adoptar ese compromiso, para luego traicionarlo, era sólo una de las condiciones desagradables de un pacto al que los socialistas no podían renunciar, porque inaugura un nuevo tiempo en el que, extinguida su sociedad con los impugnadores de la Constitución, se mida al PP en un duelo bipartidista.

Por eso el tono adoptado por Feijóo en la sesión de control fue el adecuado. Fue una sobrecompensación para no agraviar a unas bases y una dirigencia adiestradas en el enfrentamiento, sí, pero además fue una forma de decirle *abstente*. Demostró así que tiene plena conciencia de que para Sánchez toda sociedad es instrumental. Requisito fundamental para suscribir con él cualquier acuerdo. Esta temporada, en La Moncloa volverá a llevarse el rojigualda.

### **RICARDO**



COMO casi todos, he conocido a gente con quien la vida se ensaña. Gente como nosotros, con sitio en el mundo, proyectos, alegrías. Gente a la que un día se le nubla la expectativa. Gente que tiene que cuidar de otra gente porque irrumpe un hijo enfermo y dependiente, o una madre, o un padre, o un hermano. Y transforman su existencia en soporte del más frágil. Y aparcan tanto de lo que tenían, lo poco o lo mucho,

para cuidar. Para atender. Para no dejar que la humillación de la enfermedad se cebe más con quien queda roto. Podríamos decir que aceptan la invisibilidad, la excepción, el padecimiento, para que otro u otra no sea humillado en el abando-



familiares

Suelen ser, casi siempre, mujeres (madres, hijas, hermanas). Dependen de leyes de dependencia que son más escasas que otras partidas presupuestarias para cosas ridículas o infames. O no tan relevantes. Perciben una ayuda cicatera. Aparcan carreras profesionales, la aten-

no. Conozco este barro porque está en mi casa. Conozco el tajo por su herida. Y sé que cuidar de esa manera total, rotunda, bestialísima en la entrega, es no aceptar lo irremediable. Y una lucha contra el todo. Infinita generosidad. Amor tremendo.

Cuidar de los que cuidan y no son profesionales del cuidado es una asignatura pendiente. En los países de mejor democracia sí está contemplado. Leo que en mayo nació la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales. Suelen ser, casi siempre, mujeres ción de su salud, horas de sueño. Bracean solas contra la corriente. Por eso exigen y deben exigir que se equipare su labor a la de un trabajo a tiempo completo, y cotizar y percibir el salario mínimo interprofesional.

Quien desconoce lo que es cuidar a grandes dependientes ignora lo que es vivir en un cepo de ansiedad. Porque cuando el familiar cuida, la angustia se ensancha. Porque los profesionales son escasos, están mal pagados y desbordados. Porque las administraciones invierten poco. Porque a nadie, si no lo experimenta, le importa mucho. Porque a los cuidadores familiares no se les ve. Pero están ahí. Y claro que es una condena, aunque a veces da más alegrías que la basura opiácea de la actualidad. La realidad real de miles de ciudadanos es pura verdad. Madres, hijas, hermanas (y algunos hombres) que empeñan su tiempo en dispensar dignidad a los suyos. Dime tú que eso no es un empleo y merece apoyo. Dime tú quién, si pudiera, querría estar así. Dime tú si no es extrema humanidad. Di si no merecen sitio en lo que importa.

### OPINIÓN



**DIRECTOR:**JOAQUÍN MANSO

DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR: M Francisco Pascual

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00 ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica

DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas. Pedro

# Bolivia, al borde del colapso por la inestabilidad del populismo

SOBRE EL intento fracasado de golpe de Estado en Bolivia pesan muchas dudas, pero en todo caso constituye un síntoma muy preocupante de la inestabilidad del país, atenazado por la guerra fratricida que protagoniza el populismo de raíz chavista. La asonada militar se ha producido en el marco de la estrategia de constante desestabilización que lidera Evo Morales, fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), enemigo público de su compañero de partido y actual presidente, Luis Arce, y aspirante a regresar al poder en las elecciones del próximo año.

El asalto a la sede del Gobierno apenas duró tres horas. La insurrección estaba encabezada por Juan José Zúñiga, comandante general del Ejército que había sido cesado la víspera. El militar ha tratado de implicar al presidente Arce en una operación destinada a

aumentar su popularidad. Lo cierto es que la afinidad de Zúñiga al oficialismo es tal que estaba considerado un peón del MAS. Por su lado, el Gobierno boliviano sostiene que el ataque fue preparado durante tres semanas, y hace

un mes el propio Arce acusó a Morales –sin citarle– y a sus hombres de preparar un «golpe blando» contra él. Las incógnitas que planean sobre los acontecimientos de las últimas horas en La Paz no permiten descartar ninguna hipótesis, desde un autogolpe hasta un acto de desagravio personal del líder de los insurrectos.

Morales, defenestrado en 2019 entre acusaciones de fraude tras liderar su partido con mano dura durante 25 años, mantiene su deseo de volver a ser presidente al precio que sea. Su

poder es grande: domina los sindicatos de trabajadores rurales y buena parte del aparato judicial, alimenta las protestas sociales y está dificultando el gobierno de Arce, amenazado también por el riesgo de una crisis económica notable debido al agotamiento de las reservas de divisas. La lucha interna en el MAS está empujando a Bolivia hacia el caos y preocupa al Grupo de Puebla, que ha intentado mediar. Dos de sus motores, José Luis Rodríguez Zapatero y la chavista Delcy Rodríguez, viajaron recientemente a La Paz.

El golpe ha recibido la condena casi unánime de la comunidad internacional, mientras la Organización de Estados Americanos ha llamado a las Fuerzas Armadas a «someterse al poder civil». Se trata de la segunda vez en cinco

### El golpe fracasado se produce en medio de la guerra en el partido indígena que enfrenta a Evo Morales y al presidente Arce

años en que el orden constitucional se ha visto quebrado. La gravedad de esta secuencia muestra la inestabilidad e inseguridad crónicas de Bolivia, el lugar del mundo que más golpes de Estado ha sufrido desde 1950.

Los desafíos son inmensos en un país al borde del colapso, donde el sistema democrático se ve severamente dañado por un populismo que, como todos, tiene vocación autoritaria, pero que ahora está además sumido en una incierta lucha de poder.

### LA MIRADA



MAURICIO SKRYCKY

# Las mujeres avanzan en la industria, aunque la brecha persiste

LA PRESENCIA cada vez mayor de mujeres en ámbitos laborales tradicionalmente masculinos es una realidad palpable en la industria española. Cerca de 780.000 mujeres trabajan en este sector, el segundo que más empleo femenino concentra después de los servicios, y han escalado posiciones en la gran mayoría de las empresas cotizadas.

Más allá de las regulaciones que, como la última directiva europea, establecen cuotas por sexo –una medida muy delicada en el sector privado–, la creciente participación de las mujeres en todos los ámbitos es inseparable del progreso de cualquier sociedad democrática.

Si bien la paridad matemática no debería ser un fin en sí misma, las cifras muestran que las mujeres escasean en los niveles más altos. Como detallamos en el *Primer plano*, ellas solo ocupan el 20% de los cargos ejecutivos en la industria, aunque sí están ascendiendo en

áreas auxiliares como la sostenibilidad.

La brecha –también salarial – existe. Abordarla exige una reflexión seria que atienda a los múltiples factores que pueden contribuir a ella, y que no se reducen a las actitudes machistas que persisten en algunos casos. El peso de la maternidad es uno de ellos. Intentar mitigar su efecto en la carrera de las mujeres requiere un cambio en las culturas empresariales que ya se está dando, pero que no puede tener marcha atrás.

### **VOX POPULI**



J. BENITO VALENCIANO

### Pide acabar con actos de apoyo a ETA

♠ El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo pidió ayer, en el homenaje anual a este colectivo en el Congreso, que se ponga fin a los actos públicos de apoyo a ETA, así como que también se indemnice a las víctimas de casos sin resolver. Covite, la AVT y Dignidad y Justicia se ausentaron de la jornada.



A. LÓPEZ DEL POZO

### Pymar, clave para la industria naval

♠ La consejera delegada de Pymar, que ayer celebró su junta de accionistas, puso en valor el peso que la industria naval española tiene en la UE. Tanto el Gobierno central como ejecutivos autonómicos subrayaron el papel de la asociación -que reúne a los principales astilleros- en la colaboración público-privada.



DELLAFUENTE

### Rompe su silencio con un nuevo disco

♠ El cantante granadino rompe en *La Lectura* su silencio autoimpuesto para presentar *Torii Yama*, su nuevo disco. Más de cinco millones y medio de personas escuchan sus canciones cada mes en Spotify. El único concierto que tiene previsto en 2024 será el que ofrezca el 15 de noviembre en el Bernabéu.



M. HERRERO DE MIÑÓN

### Galardonado por 'Transforma España'

♠ Bajo la presidencia de la Reina Sofía, la Fundación Transforma España en colaboración con BBVA concedió ayer sus Premios Valor Añadido al talento sénior al ex dirigente político y padre de la Constitución. También fueron galardonados Miquel Roca y José Luis Garci, entre otros.



EDMUNDO GONZÁLEZ

### Encabeza todos los sondeos ante Maduro

♠ A un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el candidato unitario de la oposición, relevo de la inhabilitada María Corina Machado, ha pasado de ser un desconocido diplomático a encabezar todas las encuestas independientes con entre 20 y 30 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro.



ZAR AMIR EBRAHIM

### Triunfa como actriz tras huir de Irán

♠ La actriz iraní, un icono de la libertad 17 años después de huir de Irán, estrena el drama *Shayda* —protagonizado por Cate Blanchett y centrado en una mujer iraní en busca de una nueva vida—y *Tatami*, un *thriller* que dirige con el israelí Guy Natti. En 2022 fue premiada en el Festival de Cannes por *Holy Spider*.

# **ESPAÑA**

# La Fiscalía pide amnistiar a los CDR en contra del fiscal del caso

• González Mota se oponía a aplicar la medida a los 12 acusados de terrorismo, a los que hasta ahora se pedían hasta 27 años de prisión • Fue sustituido por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional

### MANUEL MARRACO ÁNGELA MARTIALAY MADRID

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer la aplicación de la Ley de Amnistía a la docena de acusados de los CDR, la única causa vinculada al procés en la que acusa formalmente por terrorismo. Lo hizo tras apartar de la vista al fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, que había presentado un informe en contra el archivo inmediato de un sumario en el que la propia Fiscalía había pedido penas de hasta 27 años de prisión. Este fiscal consideraba que no cabía borrar los delitos de terrorismo presuntamente come-

tidos por los CDR cuando planearon asaltar el Parlament tras la notificación de la sentencia del 1-O mientras fabricaban explosivos.

Tras conocer la postura del fiscal contraria a la amnistía, la Fiscalía que dirige Jesús Alonso ordenó su sustitución por la teniente fiscal, Marta Durántez. La *nú*mero dos de esa Fiscalía, muy próxima al fiscal general del Estado, fue elegida hace dos años para el puesto por Álvaro García Ortiz. La también portavoz de la Fiscalía de la Audiencia informó aver de que el relevo del fiscal del caso se debía a «un tema organizativo interno valorado por la jefatura como lo procedente».

La postura de González Mota se suma a la de los cuatro fiscales del procés en el Tribunal Supremo, que consideraron que la nueva ley no era aplicable a ese ca-

so. El fiscal de la Audiencia Nacional va tuvo un encontronazo con sus superiores hace dos años, cuando quiso oponerse a declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El fiscal jefe, transmitiendo el criterio que le había dado la Fiscalía General, le relevó del caso y, posteriormente, la propia Fiscalía que dirige García Ortiz le abrió una investigación penal y otra disciplinaria que acabaron archivadas.

La Sección Tercera de lo penal celebraba ayer la vista de cuestiones de previo pronunciamiento, en la que se plantea si hay algún motivo para no llegar a celebrar el juicio. En su intervención, Durántez apoyó la tesis que habían expuesto las defensas de los 12 acusados. La teniente fiscal finalizó su exposición pidiendo que «se declare extinguida la responsabilidad penal y el sobreseimiento de las actuaciones»

«No es objeto de esta vista ni me corresponde ninguna otra valora-

ción que la adecuación o no de los hechos objeto de escrito de acusación al ámbito objetivo de la Ley de Amnistía», dijo. «El legislador, legítimo representante de la soberanía popular, ha dejado muy claro en el preámbulo de la ley su intención de despojar de carácter delictivo los hechos que no hayan puesto en peligro derechos humanos y libertades fundamentales, facultad legislativa que ha sido avalada por el Tribunal



de Justicia de la

UE», añadió.



'operación Judas'. E. M.

ña supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de ellos, también de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y de tentativa de estragos de carácter terrorista.

Ayer, la teniente fiscal sostuvo que ninguno de los hechos imputados



Una imagen incautada por los investigadores en los registros de la 'operación Judas'. E. M.



Imagen tomada por la Guardia Civil en la operación contra la célula de los CDR. EL MUNDO

### LO EXCLUIDO ANTES Y DEPUÉS

LO PROPUESTO ... «Quedan excluidos: [...] Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el [...] Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en la Directiva (UE)».

...LO APROBADO. «Los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos».

puede considerarse la «grave violación» intencionada de derechos humanos que la Ley de Amnistía excluye expresamente de su ámbito de aplicación. «Los estragos no llegan a materializarse ni se inició ejecución alguna. En consecuencia, si su voluntad hubiera sido poner en peligro la vida o la integridad física, es una realidad que eso no llegó a producirse. Lo mismo sobre la tenencia de explosivos. No podemos partir de suposiciones sobre el daño que se podría haber causado, sino de certezas, y ningún daño se produjo y no hubo graves violaciones de dere-

En contra de la aplicación de la amnistía se pronunció en solitario la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Avcot), poniendo voz también a otras acusaciones populares, como la AVT, Dignidad y Justicia o Vox. Según expuso el abogado Ignacio Fuster Fabra, se opone a la aplicación de esa ley por su «incompatibilidad tanto con el derecho eu-

Constitución española».

La decisión sobre si la medida de gracia cubre las actividades de los CDR está en manos de la Sección Tercera, que preside Alfonso Guevara. El magistrado reconvino ayer a la acusación popular cuando se adentraba en la crítica general a la Ley de Amnistía y se alejaba de su aplicación concreta al caso. «A nosotros tres nos da lo mismo si está bien o mal hecha, solo si viola o no alguna norma constitucional. Nada más», afirmó.

## **ESPAÑA**

# Perdón para Jové y Salvadó por «unidad de actuación»

La Fiscalía Superior de Cataluña sigue la orden de García Ortiz

CRISTINA RUBIO BARCELONA La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al TSJ catalán que aplique la amnistía a Josep María Jové y Lluís Salvadó (ERC), considerados los cerebros del 1-O y estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en la Generalitat en 2017, y también para la consejera de Cultura Natàlia Garriga por los preparativos del referéndum ilegal de hace siete años. Los dos primeros están acusados de malversación y prevaricación, y su juicio no ha llegado a celebrarse todavía tras el último aplazamiento por las elecciones autonómicas del 12 de mayo.

Ahora, el Ministerio Público sigue la orden que marcó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y pide la amnistía para Jové y Salvadó. Y matiza que lo hace «en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica» con los que funciona la Fiscalía y «en el bien entendido» que «se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales».

En este sentido, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior catalana, Pedro Ariche, expone en su escrito que «a nadie escapa» que no puede abordarse la petición de amnistía ni el examen de este tipo de casos «desde una perspectiva meramente individualista», sino que su posicionamiento debe ser «consecuencia» de «una respuesta integral de esta Institución (...) sujeta a la de la causa del procés en el Supremo». Es decir, constata que la solicitud de aplicar el olvido penal a los arquitectos del procés responde a la orden fijada por el fiscal general.

De hecho, Ariche recuerda que los fiscales del Supremo ya emitieron su informe a favor de amnistiar a Carles Puigdemont, al resto de fugados y a los condenados por el 1-O -después de la mencionada directriz sobre la malversación de García Ortiz y el posterior aval, por la mínima, de la Junta de Fiscales-y subraya que los hechos que conforman la causa del procés en el Supremo «en síntesis vienen a ser coincidentes -con excepción de alguna especificidad-», con los que se atribuyen a Jové y Salvadó (por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia) y a Garriga (desobediencia). O, lo que es lo mismo, si el fiscal general Álvaro García Ortiz fijó la directriz de amnistiar la malversación del 1-O, también hay que exonerar a Jové y Salvadó.



Josep Maria Jové (ERC). Q. GARCÍA / EFE



*Lluís Salvadó*. A. DALMAU / EFE

El fiscal del TSJC la solicita también por «dependencia jerárquica»

### Los dirigentes de ERC son considerados los 'cerebros' del 1-0

Por ello, procede a solicitar el olvido penal para los *cerebros* del 1-O siguiendo los principios de «unidad de actuación y de dependencia jerárquica».

La Fiscalía presentó hace 16 meses –en febrero de 2023– el escrito de acusación contra los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017: reclamó siete años de cárcel y multa de 30.000 euros para el ex responsable de Economía de la Generalitat durante el 1-O, Josep Maria Jové, actual diputado de Esquerra en el Parlament; y seis años y tres meses de prisión más 24.000 euros de multa para el ex secretario general de Hacienda Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación.

El pasado mes de mayo, la Sala Civil y Penal del TSJC aplazó la vista oral prevista para ese mes por la coincidencia con la campaña electoral y señaló el juicio para octubre y noviembre de este año contra los tres cargos de ERC por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos y, en el caso de Garriga, también por el de desobediencia grave a la autoridad.

Los tres, Jové, Salvadó y Garriga, formaban parte del núcleo duro de Junqueras en la consejería de Economía del Govern en 2017, durante los prolegómenos del 1-O y de las llamadas leyes de desconexión aprobadas en el Parlament.

El fiscal atribuyó a Jové el documento *Enfocats*, que era «una propuesta estratégica dirigida a reenfocar el proceso de independencia para un «resultado exitoso» y en el que indagaba sobre una declaración unilateral de independencia.

Según dejó constancia la jueza instructora, Jové era dueño de una Moleskine en la que se anotó minuciosamente cada nuevo paso hacia la «desconexión», «conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal» en una cantidad superior a los 2,1 millones ostentando el cargo de secretario general del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat.

Salvadó, por su parte, gastó más de 1,2 millones en la planificación de la Hacienda catalana, o dicho en palabras de la magistrada, en el programa con el que se proponía «conseguir el control de los impuestos estatales y de las cotizaciones sociales provenientes de las instituciones públicas autonómicas e información fiscal de los contribuyentes».



José María Aznar y la periodista Gloria Lomana. M. MEDIR / ARABA PRESS

# Aznar reivindica el 'pacto del Majestic': «No hubo chantajes ni privilegios»

Contrapone su alianza con CiU al acuerdo de Sánchez «contra la Constitución»

### GERARD MELGAR BARCELONA

El ex presidente del Gobierno José María Aznar reivindicó ayer en Barcelona el pacto del Majestic, el acuerdo del PP con Convergència i Unió que en 1996 permitió su investidura. «Fue un ejercicio de prudencia política, pactamos para poder gobernar en interés de la Constitución, no contra la Constitución», señaló para contraponerlo al acuerdo del PSOE con los partidos independentistas que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa el pasado noviembre. «Van contra la Constitución y la cohesión nacional», dijo sobre sus alianzas con Junts y ERC.

«No fue ni un chantaje pasado a limpio ni una carta feudal para intercambiar investidura por impunidad y privilegio. Firmado en Barcelona, aprovechó a toda España», abanderó Aznar en un acto de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), que él preside, en el que se entregó el XII Premio Faes de la Libertad al ex ministro Josep Piqué a título póstumo.

El ex presidente *popular* dijo que los españoles «lo entendieron» en idéntico sentido, ya que cuatro años después el partido logró la mayoría absoluta en las elecciones generales y «los índices de sentimiento secesionista en Cataluña registraban mínimos históricos».

«No se encontrará una línea dedicada a transferencias de las competencias de educación, la enseñanza primaria y secundaria se transfirió a Cataluña en 1980 y la universitaria en 1985», señaló para rebatir a quienes consideran que el PP hizo cesiones al nacionalismo catalán para acceder a La Moncloa hace ahora casi tres décadas.

Aznar aseguró que «el horizonte de una Cataluña reconciliada consigo misma pasa por la ley y la Constitución» y calificó al independentismo de «pura negación estéril». En un pronóstico similar al que ya hizo en el año 2012, al inicio del procés, el ex jefe del Gobierno sentenció: «Antes que España se romperán los que quieran dedicar su esfuerzo a dislocar su realidad nacional». «Los que han roto Cataluña al querer romper España cuentan con una izquierda que ha dejado de sentirse vinculada por el pacto constitucional», abundó en referencia al PSOE.

«Quienes desde el Pacto del Tinell siguen empeñados en expulsar al centroderecha nacional de Cataluña pinchan en hueso y degradan la democracia», expresó el presidente del *think tank* conservador remontándose al acuerdo que propició en 2003 el Govern tripartito del PSC, ERC e ICV y excluyó al PP de la política autonómica.

# ESPAÑA



El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado 21 de junio. EUROPA PRESS

# Cerco a García Ortiz por la filtración de datos del novio de Díaz Ayuso

La fiscal jefe de Madrid imputada confirma que remitió los mails al fiscal general

### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

Todos los caminos de la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso conducen al fiscal general del Estado. La fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, declaró ayer como imputada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y explicó que fue Álvaro García Ortiz quién la noche del pasado 13 de marzo le pidió que consiguiera los correos electrónicos que la Fiscalía de Delitos Económicos había intercambiado con la defensa del empresario Alberto González Amador, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO.

Según ha declarado la propia Rodríguez fue ella quien llamó entonces al fiscal Julián Salto, también imputado en la causa, quien envió esos correos a su jefa directa. Salto se encontraba viendo en el estadio Metropolitano el partido de la Champions League que disputaba el Atlético de Madrid con el Inter de Milán y tuvo que abandonar el recinto para recabar los mails.

Por otro lado, Pilar Rodríguez ha reconocido ante el instructor del TSJM, Francisco José Goyena Salgado, que reenvió esos correos a su vez al fiscal general del Estado. Según consta en la documentación aportada al TSJM, la investigada también remitió los correos proporcionados por Julián Santo a la fiscal Superior de Madrid Almudena Lastra, quien recibió la orden directa de García Ortiz de enviar a los medios de comunicación una nota de prensa con todos los pormenores de la negociación que la defensa del novio de Ayuso estaba manteniendo con la Fiscalía Provincial de Madrid.

A lo largo de su interrogatorio, Rodríguez ha señalado que se interesó por las diligencias del novio de Ayuso –imputado en la actualidad por fraude fiscal y falsedad documental- después de que un periodista preguntara a la Fiscalía de Madrid si había abierto un procedimiento contra la pareja sentimental de la presidenta madrileña.

Asimismo, la imputada ha señalado que ella cotejó los datos incluidos en el comunicado sobre el novio de Ayuso pero agregó que no había consensuado la nota con la Fiscalía General del Estado. Esta última versión de los hechos choca frontalmente con la que el fiscal general dio a Lastra cuando le ordenó enviar el comunicado donde se informó de que el novio de Avuso había reconocido «la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública».

En el primer whatsapp que García Ortiz escribió a las 09:03 horas del pasado 14 de marzo a la fiscal superior de Madrid-desvelado en exclusiva por este periódico-indicaba lo siguiente: «Ya tenemos la nota. Consensuada con Pilar y con Virna. Que Iñigo la dé cuanto antes», en referencia al jefe de prensa de Madrid, a Pilar Rodríguez y a la decana de la Sección de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández.

### DACIÓN DE CUENTA

Por otro lado, ayer declaró ante el magistrado del TSJM, el fiscal Julián Salto quien aseguró que no intervino en la elaboración del comunicado remitido a los medios. Salto, que renunció a ser defendido por la Abogacía del Estado, también confirmó que fue Rodríguez quien le solicitó que el enviara los mismos. El fiscal de Delitos Económicos, quien es visto por sus compañeros fiscales de Madrid como una víctima de la actuación del fiscal general, indicó también que el pasado 7 de marzo fue su superiora Pilar Rodríguez quién le pidió que le remitiera la denuncia presentada en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) contra González Amador.

Según reza en un correo electrónico aportado a la causa, ese 7 de marzo, Rodríguez pone en conocimiento de García Ortiz -el mail fue remitido a la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado- y de la fiscal superior Lastra, la dación de cuenta de que existía una investigación abierta a la pareja de Ayuso.

En el citado mail se señalaba como asunto «dación de cuenta-artículo 25 EOMF DIP 101/2024 Entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L», en referencia al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que obliga a comunicar a los superiores, incluido el fiscal general, las diligencias en curso si gozan de especial relevancia o trascendencia. En el documento

**COLUMNA DESVIADA FRANCISCO** 

# Un fabuloso episodio de tedio

La rentabilidad que ofrece la polarización a la élite política que la impone es aún demasiado elevada como para augurar su fin. Se trata de un modelo de negocio imbatible en espacios tan fragmentados como el español, donde el Gobierno está en minoría tras haber perdido las elecciones. Dejar a la mitad de la sociedad al otro lado del muro de la Democracia tiene un sentido casi matemático: si los diputados de la oposición no valen poco o nada, los tuyos y los de tus socios pasan a valer mucho o el doble.

La polarización es tan rentable para el gobernante sin mayoría como deficitaria para el sistema democrático, que se vuelve improductivo. La ausencia de puntos de encuentro impide aprobar leyes o presupuestos y se impone disimularlo demonizando al opositor. De ahí que la moderación, que abarata el coste de la actividad política, sea el enemigo a batir con las armas habituales: la división y el insulto.

En muchas ocasiones se confunde la moderación con la equidistancia, cuando no siempre son lo mismo. La segunda es topográfica. Establece un punto medio entre dos posiciones antagónicas y no

tiene por qué ser deseable. Mientras que la primera apela a un procedimiento que trata de maximizar el beneficio del conjunto a través de la comprensión de las razones del adversario.

La moderación es hoy muy cara. Después de que los partidos hayan llevado a sus afines al monte, un apretón de manos pone a temblar las encuestas, hunde el share de las audiencias o el número de clicks de los periódicos. Todos los incentivos están puestos en lo contrario. Tras la firma del acuerdo sobre el reparto del Consejo General del Poder Judicial entre el PP y el PSOE, sus dirigentes se han apresurado a aclarar que no se trata de una paz, sino de una tregua.

Sin embargo, donde se evidencia el carácter beneficioso de la moderación es en la reacción de los partidos más radicales, como Vox, que busca excusas para amenazar con la ruptura con el PP, o Podemos y ERC, que encarecen sus acuerdos con el PSOE en Madrid y Barcelona.

El pacto del CGPJ adolece de muchos defectos. La suplantación indisimulada de las funciones del Congreso de los Diputados por parte de los partidos y del Gobierno o la tutela de una comisaria europea muestran el acné de una democracia que ha decidido volver a la adolescencia y que necesita de la mano firme de los adultos para dominar sus arrancadas hormonales. Pero aun así ha resultado balsámico. Al sistema le hacía falta descansar con un episodio de tedio, como una etapa llana del Tour de Francia para dormir la siesta en el calor de julio.



# ESPAÑA

se explicaba que se remitía «copia íntegra de las diligencias de investigación penal» y se especificaba que las pesquisas estaban relacionadas con «la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

EL MUNDO. Viernes, 28 de junio 2024

Asimismo, se detallaba que el día 5 de marzo se había formulado una denuncia por parte del Ministerio Público en los juzgados de Madrid, «estando pendiente de su reparto por el decanato». Al término del mismo se añadía la siguiente puntualización: «Disculpen la dación de cuenta simultánea, pero parece oportuna a la vista de la condición de las personas interesadas».

De momento, Rodríguez y Salto son los únicos investigados en la causa aunque la orden de remitir a

### El fiscal Salto sostuvo que no intervino en la nota de prensa

### Es probable que el instructor eleve los indicios contra Ortiz al Supremo

los medios de comunicación la nota de prensa partió de García Ortiz. A su vez, la Fiscalía Superior de Madrid se opuso a airear esos datos de González Amador al entender que el Ministerio Público, como institución, no debía entrar en el campo de batalla político. El fiscal general ha asumido públicamente la «responsabilidad última» de lo sucedido y, pese a que se abstuvo de intervenir en el procedimiento, remitió un escrito al TSJM señalando que la competencia para investigar su actuación corresponde al Tribunal Supremo, donde se encuentra aforado

El instructor dio 10 días a las partes para pronunciarse sobre al pertinencia de enviar una exposición razonada al Alto Tribunal. Las fuentes del caso consultadas consideran como altamente probable que la causa sea enviada a la Sala Segunda del Alto Tribunal por el magistrado, una vez que cuente con el informe de las acusaciones y defensas

# La guerra de relatos tensa el pacto PSOE-PP y al propio Gobierno

El alcance de la reforma que plantee el nuevo CGPJ sobre el sistema aviva el choque

### ÁLVARO CARVAJAL MADRID

El hito del acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ ha provocado una guerra de relatos a todos los niveles. Por un lado, ha tensado a los propios partidos firmantes, en un choque sobre la interpretación variada que hacen de las vinculaciones que les conlleva, y que surge en un intento por frenar las críticas y las dudas en sus propios votantes. Por otra parte, se ha abierto una brecha en el seno del mismo Gobierno de coalición, donde Sumar está muy enfadado con los socialistas por el ninguneo recibido acerca de una parte sustancial del pacto, con la que se han encontrado sin conocerla a fondo. Por si fuera poco, todo esto ocurre al mismo tiempo que los socios parlamentarios del Ejecutivo tratan de aprovechar lo árido y confuso de este debate para sacar tajada política presentando el acuerdo como el nacimiento de una «gran coalición» para, así, subir el precio de sus votos de cara a la próxima negociación de los Presupuestos

El pasado martes, minutos después de conocerse el pacto de renovación, el diputado de Sumar Enrique Santiago advertía de que «el diablo está en los detalles». Y eso es lo que está sucediendo ahora. PSOE y PP se enredaron ayer acerca de la reforma de la ley del CGPJ que ambos partidos pactaron y que han registrado de la mano en el Congreso. Esa iniciativa contiene una disposición adicional en la que se mandata al nuevo CGPJ a que «en un plazo de seis meses emita una propuesta de reforma de la ley de acuerdo con los estándares europeos al objeto de concretar la mayor participación» de los jueces.

¿Eso significa cambiar el sistema de elección? Empieza el baile de interpretaciones. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, rechazó que el texto que surja



Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo, ayer en el Congreso. EFE

### **MULTA A TEZANOS**

3.000 EUROS. La Junta Electoral Central (JEC) resolvió ayer con una multa de 3.000 euros, la máxima que podía imponer, el expediente sancionador abierto hace unas semanas al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por el sondeo flash que realizó de urgencia cuando el presidente Pedro Sánchez se tomó cinco días para reflexionar sobre su futuro.

sea «vinculante» para el PSOE. Así que no estaría obligado a aprobar la propuesta si no le convence. Y no lo hará si establece un sistema en el que los jueces elijan a los jueces.

Esta salida puso en alerta al PP, que puso pie en pared para avisar que el texto es «claro» y que no aceptaría que el PSOE hiciera un cambio de lo que los populares interpretan que obliga el texto. Alberto Núñez Feijóo advirtió de que «no se va a modificar ni una coma» de la reforma registrada porque si no, todo el acuerdo se vendría abajo. «Puede ocurrir que en la tramitación de la ley el PSOE intente cambiarla, pero no se aprobaría ni la ley ni la renovación del CGPJ», avisó en LaSexta.

«Si el poder legislativo solicita al ámbito judicial que haga una cosa,

lo que no tiene mucho sentido es pedirle que la haga para no tenerlo en cuenta o para simplemente echarla atrás. Va contra el propio mandato», ahondó. El líder del PP sí asume que «se puede aceptar en su totalidad o en parte», pero que el CGPJ «tiene que hacer esa propuesta de reforma y que, por primera vez, el PSOE, en un texto con rango legal, acepta que los jueces participen de forma directa en la elección de sus pares».

En este cruce, Bolaños salió después a responder a Feijóo para zanjar que la reforma de la ley del CGPJ que se ha registrado, fruto del pacto para introducir algunos cambios en la Justicia, se aprobará tal cual.

Ese compromiso abre un brecha dentro del Gobierno de coalición. Sumar-el socio minoritario-está muy molesto porque conoció el texto de esa proposición de ley una vez registrado y recrimina al PSOE las «formas». «No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados», criticó Errejón.

La primera consecuencia es que Sumar deja en el aire sus votos. En menos de 36 horas el espacio de Yolanda Díaz ha pasado de presumir de estar dentro del acuerdo a encontrarse con una propuesta de ley que no le convence y que, además, genera mucho malestar interno entre los partidos de Sumar, que consideran que es insuficiente y que no responde a las necesidades de «democratización» de la Justicia. Sumar tiene que lidiar ahora con ese lío interno y con el problema añadido que le crea también que PSOE y PP hayan pactado que no se aceptará ni una sola enmienda a la reforma.

«Hay una democratización pendiente que tiene que ver con el acceso a la Justicia, quién consigue llegar a juez, con las mayorías necesarias para evitar bloqueos, con las funciones... La agenda de regeneración democrática no se agota con un acuerdo PSOE-PP», recriminó Errejón.



v Bolaños celebran en Bruselas el acuerdo alcanzado. EFE

La parte más politizada de la comunidad se pregunta si el presidente del Gobierno convocará elecciones pronto o tarde. Es pertinente, claro. Pero la cuestión de fondo es hasta

cuándo la división y la bronca serán los incentivos más apreciados para dirigir la

No todo está perdido. Una de las sociedades más polarizadas de Occidente, la británica, está a punto de entregarle el Gobierno a un socialdemócrata aburrido que, en una entrevista en el Financial Times, ha declarado que su eslogan ideal sería «Make Britain serious again» (Haz Gran Bretaña seria otra vez). «La gente necesita esperanza, pero se necesita ser realista»,

insiste Keir Starmer en un discurso que suena como la Filarmónica de Viena entre el ruido del populismo.

Me ha llegado casi por casualidad uno de los libros de memorias que escribió Salvador Sánchez-Terán, el ex gobernador civil de Barcelona que negoció en el Rose llón francés con Josep Tarradellas su regreso y la rehabilitación de la Generalitat de Catalunya. De que el medio es el mens je éste es un ejemplo claro, ya que el epílogo está escrito por el propio Tarradellas. Termina así: «La lectura del texto (...) me ha proporcionado unas horas de complacida reflexión que debo agradecerle. Con estas líneas finales, quiero aplaudir su labor y renovar nuestro abrazo de Perpiñán». Qué tiempos cuando lo fabuloso era entenderse entre distintos



CONVOCATORIA
PREMIOS DEFENSA

Por Orden Ministerial 17/2024, de 17 de junio de 2024, (BOE 149, de 20 de junio) se convoca el Premio José Francisco de Querol y Lombardero de los Premios Defensa 2024:

Se convocan los Premios Defensa 2024, en su XXV edición, en la modalidad de Premio José Francisco de Querol y Lombardero.

### Modalidad "Premio José Francisco de Querol y Lombardero

Premia a los autores de artículos o estudios de investigación sobre aspectos jurídicos relacionados con el ámbito de la Defensa o de la Jurisdicción Militar el Derecho Militar en general, y particularmente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario

Premio: Figura en bronce de Miguel de Cervantes, 5.000 euros y diploma acre

El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el 21 de agosto de 2024.

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Email: dicoes.culturadefensa@oc.mde.es

http://sede.defensa.gob.es https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/



# **ESPAÑA**

# Ferraz dio libertad de voto a los diputados socialistas para el 'Lexit'

El PSOE, que rechazaba esta aspiración, ahora muestra respeto y la ve «legítima»

### RAÍI DIÑA

Hay un sentimiento de independencia que recorre algunos rincones de España y que llega también a Ferraz, generando una cierta tensión interna. Y no, no es el procés independentista catalán. Es el procés leonés, el llamado ya Lexit. El que se aviva estos días desde la ciudad castellanoleonesa, después de que el pleno de la Diputación de León aprobara el miércoles una moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que reclama la constitución de una autonomía propia para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) con los votos a favor del grupo proponente y el PSOE, socios de gobierno en la institución provincial, y la oposición del PP y Vox.

Desde Ferraz dieron libertad de voto a la decena de diputados socialistas para esta iniciativa. Todos votaron en bloque a favor. Una aspiración que no es nueva, y que ya se tradujo en una votación a favor de la independencia a finales de 2019, cuando los grupos municipales del PSOE, UPL y Podemos-Equo aprobaron en

el Pleno del Ayuntamiento de León remitir a las Cortes de Castilla y León y a las Cortes Generales el derecho de autonomía «que tiene la región Leonesa conformada por León, Zamora y Salamanca». Lo que ha cambiado es la beligerancia del PSOE como partido nacional respecto a este asunto.

Si en 2019 se mostraba públicamente rechazo y contundencia contra esta aspiración, ahora se respalda ese anhelo, se muestra respeto e, incluso, se llega a considerar «legítima» la pre-

tensión de la autonomía de León. Una muestra de esa modulación en la posición. Óscar Puente, año 2019, alcalde de Valladolid y portavoz nacional del PSOE: «Permítanme que me muerda la lengua»; «Les aseguro que las personas al frente de la organización



Cartel de la plataforma 'Conceyu País Llionés' reclamando a la Diputación la autonomía leonesa. EFE



José Antonio Díez, tras aprobar la moción en 2019. ICAL



Óscar Puente, ayer. EUROPA PRESS



Ana Arias, en la Dip. de León. EFE

del partido en Ferraz no son de Castilla y León y no han entendido ni una palabra de esta iniciativa».

Óscar Puente, año 2024, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: «Lo respeto y lo entiendo».

Pero no sólo Puente. Ángel Víctor

Torres, ministro de Política Territorial, manifestó ayer que es tan «legítimo» que haya territorios que quieran ampliar sus competencias y configurarse en autonomías como el Estado de las Autonomías en vigor.

«Desde el PSOE de León, defende-

mos la libertad de voto respecto a las mociones relacionadas con la autonomía de nuestra provincia o de la Región Leonesa. Creemos que este es un tema profundamente personal y debe ser abordado desde la individualidad de cada representante», es

la posición oficial que se traslada desde el partido socialista.

En una entrevista con este diario, José Antonio Díez, alcalde de León, confesó que hace cuatro años recibió «presiones del PSOE provincial, autonómico y federal al más alto nivel para que no apoyara esta moción, cosa que en coherencia y como representante de los ciudadanos apoyé porque es lo que los leoneses evidentemente desean».

Ahora, en el PSOE no gusta esta aspiración independentista, no se comulga con ella, pero se evita pisar el charco. Se prefiere apostar por una posición pública conciliadora. Pero hay incomodidad. «Soy exalcalde de Valladolid y bestia negra del leonesismo. Esa es la posición del PSOE leonés. Hay que entender que Castilla y León es una autonomía que se crea con esa configuración. No hay una identidad castellano y leonesa en la ciudadanía. Los leoneses nunca han asumido su pertenencia a esa comunidad. Hasta el punto de que somos una autonomía que tenemos una fiesta y no la celebramos juntos», reflexionó ayer Puente en Onda Cero.

Se apuesta por no hacer ruido con este asunto, no enredar más. Y si es posible, dejarlo enfriar, toda vez que el Gobierno tiene ahora ya suficientes frentes abiertos, y preferiría que el foco estuviera en el pacto del Poder Judicial y no en esto. Así, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, pese a que calificó de «legítima» la aspiración, quiso despejar el

balón al exponer que esperará a conocer el contenido de la moción antes de pronunciarse sobre su contenido y apeló al consenso en esta cuestión.

Pero no sólo hay revuelo en el PSOE. También en el PP. Mientras David Fernández Blanco, portavoz del PP en la Diputación, aboga por separar León de Castilla, desde el PP se intenta también acallar polémicas y ruido. «Nuestra postura es clara. No estamos por la división de Castilla y León. Por este motivo, el PP votó en

contra en la Diputación de León de la moción aprobada por UPL y PSOE. Esta moción atiende a intereses políticos del PSOE leonés que para poder seguir gobernando la Diputación». Y asegura que la posición de su portavoz es «a título particular».

# El Supremo condena a Alvise a pagar 7.000 euros

Publicó en sus redes sociales fotos de la periodista Ana Pastor «sin interés informativo»

### EL MUNDO

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al eurodiputado Luis'Alvise' Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF), a pagar 7.000 euros de indemnización a la periodista Ana Pastor por publicar en redes dos fotos de ella «sin interés informativo».

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados consideran que Alvise cometió sendas intro-

misiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen de la periodista y le obligan a retirar esas fotografías de sus cuentas en las redes sociales.

La Sala de lo Civil del TS estima parcialmente el recurso de Alvise contra la condena a pagar 10.000 euros de indemnización que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid por la publicación de tres fotografías.

El alto tribunal reduce la indemni-

zación a 7.000 euros tras considerar que la publicación de una de las tres fotografías, en la que aparecía la periodista comiendo en un restaurante junto a su marido y el fundador y director de una ONG-Òscar Camps, de Proactiva Open Arms-, sí estaba legitimada por libertad de información.

De esta forma, Alvise es condenado por publicar las otras dos fotografías, al no encontrar justificación en el legítimo ejercicio de la libertad de información, por carecer de interés informativo y general.

Para el TS, en lo que concierne a la primera foto, que «el marido de la demandante sea también un periodista conocido y, por tanto, pueda ser considerado como un personaje público, no supone que esta reunión sea por sí un hecho de interés general».

«Afirmar lo contrario llevaría al ab-

surdo de considerar de interés general la presencia de un matrimonio en cualquier contexto, por el simple hecho de que ambos puedan ser considerados como personajes públicos, lo que supondría en la práctica la privación de sus derechos a la intimidad familiar y a la propia imagen», indica. Según el TS, lo que daba interés a la primera era la reunión con el fundador y director de la ONG.

Y sobre la otra fotografía, en la que la periodista fue captada en un restaurante, el TS señala que no se ha probado ningún interés informativo, al estar en compañía de dos personas cuya identidad se desconoce.

## **ESPAÑA**



Una voluntaria de la Cruz Roja atiende, ayer, a la única mujer a bordo de un cayuco rescatado en aguas de El Hierro. GELMERT FINOL/EFE

# El PP ignora el órdago de Vox por el reparto de menores migrantes

Abascal amenaza con romper, pero el terremoto aún no se nota en las comunidades

### DAVID VIGARIO MÉRIDA

¿Tormenta de verano? ¿Pataleta para llamar la atención tras el acuerdo del PP con el PSOE en el CGJP? ¿O inicio serio de hostilidades al cumplirse justo el primer año de los gobiernos de coaliciones de centro-derecha en varias autonomías? El partido de Santiago Abascal lanzó ayer a su socio de gobierno en los territorios un mensaje que pareció contundente: «La situación es crítica», describieron fuentes de Vox, «la más crítica desde los pactos». Hasta aseguraron que «no cerraban la puerta» a romper con el PP si no aceptan negociar y reformar la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. «Si no es así, valoramos todas las opciones», ratifican.

El Gobierno espera llevar al Congreso la reforma de dicha norma en julio. Y es en ese momento donde se podría desatar el desencuentro si se mantienen las posturas actuales entre PP y Vox sobre este asunto. Sin embargo, en los gobiernos de coalición presididos por los *populares* no se creen las amenazas y se muestran tranquilos, aunque son conscientes del enorme poder que ejerce la dirección de Abascal donde tiene representación gubernamental.

«El apoyo ofrecido por Vox a los presupuestos fue la prueba de la confianza mutua», sostiene Ángel Pela-yo, presidente de Vox en la Asamblea. Lo expresó esta misma semana, en el Debate sobre el Estado de la Región donde ambos partidos, con matices, volvieron a mostrar su sintonía, salvo en temas de género e igualdad. Fuentes de la Junta de Extrema-

dura señalan que «hay un pacto por la gobernabilidad que está haciendo posible el crecimiento y la transformación que necesitaba la región». Hacen referencia a las 60 medidas firmadas por María Guardiola y el propio Pelayo: «Es un acuerdo sólido y confiable que se está cumpliendo y que asegura la estabilidad política de Extremadura», destacan. Sobre el asunto de los menores y la migración, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, asegura que las comunidades autónomas «han estado solas en la tutela de esos menores por la falta de diálogo del Gobierno central y la falta de información, aunque a pesar de ello vamos a cumplir la legislación y si se quiere plantear algún cambio en la materia que se haga con todas las garantías de legalidad». Vox no ha trasladado al ejecutivo regional, tampoco en la Asamblea, su postura sobre dicha reforma. En Aragón, por su parte, hasta que

no se produzca el traspaso, fuentes de Vox afirman que prefieren mantener la calma, informa Ismael Poveda. Por el momento, el vicepresidente autonómico y líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, únicamente ha expresado que «la propuesta del ministro Ángel Torres para dar forma a la Ley de Extranjería no soluciona nada porque sigue incentivando el efecto llamada hacia la inmigración ilegal». Por ello, exigen al Gobierno «que haga valer los acuerdos internacionales para combatir a las mafias del tráfico de personas, tal y como se encuentra firmado en el Pacto de Gobierno de Aragón». Con todo, asegura que «Aragón no

se va a ofrecer a recibir inmigración ilegal», una afirmación que contrasta con la postura tomada por el PP, desde donde muestran su «solidaridad absoluta» con los menores migrantes y se abren a su acogida «siempre y cuando se haga mediante aviso previo, con una planificación adecuada y con la garantía de la financiación por parte del Ejecutivo».

De igual modo, en la Comunidad Valenciana el órdago de Vox no sólo no preocupa en el Gobierno de Carlos Mazón, sino que se produce justo cuando ambos partidos han aprobado sus primeras tres leyes conjuntas y sacan pecho del acuerdo. «El pacto está sano», destacaba ayer el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos. Es más, ante las peticiones de cese de la oposición, el propio presidente de la Generalitat respaldaba a su consejera de Interior, de Vox. Elisa Núñez había criticado los «caprichos

### Vox no ha llevado aún su amenaza a los gobiernos de coalición

El PP subraya la «solidaridad absoluta» con los menores multiculturales de la izquierda», a la que culpó del crimen de Gata de Gorgos en el que se ha detenido a tres personas de origen marroquí, informa **Noa de la Torre**.

A pesar de ello, fuentes de la Generalitat confirmaron que Vox ni siquiera ha llevado al seno del Consell la petición de la dirección nacional de no aceptar el reparto. «Nada», apuntaron desde Presidencia. En la misma línea se manifestaron desde otro de los gobiernos autonómicos de coalición que elude de momento la amenaza. Fuentes del Gobierno de la Región de Murcia, que preside el *popular* Fernando López Miras, señalaron que Vox «no ha planteado nada de manera específica».

En Baleares, Vox tampoco ha puesto sobre la mesa del PP esas exigen-

cias. En el archipiélago balear los de Abascal son esenciales para que el PP mantenla mayoría parlamentaria, aunque no se integraron en el Ejecutivo autonómico, informa Eduardo Colom. Hasta el momento, según fuentes próximas al Ejecutivo, no se ha planteado este asunto ni corre peligro el acuerdo. Especialmente por-

que el PP de las Islas mantiene desde hace semanas una postura crítica con el Gobierno y sus aspiraciones de repartir los menores inmigrantes llegados a Canarias, una línea próxima a los postulados de Vox.

### Mazón exhibe pacto con Vox en Valencia y aprueba sus primeras leyes

### NOA DE LA TORRE VALENCIA

Fue Mónica Oltra quien hizo famosa aquella frase del Botànic «a prueba de bombas». La ex vicepresidenta valenciana buscaba contrarrestar las críticas de PP y Vox por las desavenencias internas en el anterior gobierno de izquierdas. Pero las tornas han cambiado y hoy son PP y Vox los que sacan pecho de su pacto para gobernar la Generalitat. Es más, si ambas formaciones protagonizan estos días un choque a nivel nacional, el acuerdo en la Comunidad Valenciana permitió aprobar ayer las tres primeras leyes autonómicas de PP y Vox.

Las Cortes Valencianas sacaron adelante, con el voto en contra de la oposición, tres de las leyes que presentaron conjuntamente los socios de gobierno. Se trata de las leyes de libertad educativa, de la Agencia Antifraude y de la radiotelevisión pública valenciana, tres materias clave en las que PP y Vox hacen una enmienda a la totalidad a las políticas de la izquierda. La futura ley de concordia, señalada hasta por la ONU, se aprobará en el próximo pleno sin más problemas.

«Hoy es un gran día para la libertad», afirmó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la sesión de control en las Cortes, en la que agradeció a Vox el trabajo conjunto hecho en este primer año de gobierno.

Tampoco se quedó corto en sus elogios el portavoz de Vox, José María Llanos, que se permitió incluso bromear sobre las diferencias que separan a ambos partidos. «No podemos estar en todo de acuerdo porque entonces sobraría el PP... o sobraría Vox», ironizó. Según Llanos, «la oposición elucubra porque su deseo es que no nos llevemos bien».

De hecho, ambos socios vol-



Vicente Barrera y Carlos Mazón, ayer. EFE

vieron a distanciarse luego en un asunto crucial como la financiación autonómica. El PP, sin Vox, respaldó la tramitación en las Cortes de una ley de Compromís para mejorar la financiación.

# ESPAÑA



### ALBARES COMPROMETE 180 MILLONES PARA SENEGAL

España destinará 180 millones de euros a cooperación en Senegal durante los próximos cuatro años. Así lo anunció ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su visita a Dakar. En el primer contacto con el nuevo Gobierno tras su elección en marzo pasado, el ministro anunció que el nuevo Marco Asociación País (MAP) estará dotado de al menos 180 millones de euros. Se trata de una cifra histórica, un 33% superior a los 135 millones de euros que se dedicaron a cooperación al desarrollo con Senegal. En este momento se destinan 27 millones al año a cooperación con el país, pero la crisis migratoria motivada por la inestabilidad política busca en el aumento del desarrollo mayor control en la zona. E.P. TWITTER

# Casa Real escoge Portugal para el primer viaje oficial de Leonor

La Heredera visitará el próximo 12 de julio el país vecino en una semana clave para ella

### MARINA PINA MADRID

La Princesa de Asturias realizará su primer viaje oficial el próximo 12 de julio. La heredera pasará ese día en Lisboa, tal y como han anunciado las autoridades portuguesas, correspondiendo con la invitación que realizaron hace unos meses. Doña Leonor dará ese día un paso más en su agenda institucional, inaugurando su presencia en el extranjero y haciéndolo, además, en una semana de exigente trabajo institucional.

Después de que Doña Leonor apareciera el pasado 19 de junio en los actos para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, la heredera regresó a Zaragoza, donde apura los últimos días antes de recibir el próximo 3 de julio el despacho de alférez. La primogénita del Rey pasó el fin de semana junto a sus compañeros en las fiestas de Jaca, donde estuvo disfrutando de los coches de choque, como se pudo ver en un vídeo difundido por un testigo. Ayer, los viandantes se volvieron a cruzar con ella por la cuidad.

Tras ese momento de asueto, la Princesa ya prepara sus próximos compromisos. Después de recibir el despacho de alférez de manos de su padre, la Heredera se centrará en los actos relacionados con los premios de la Fundación Princesa de Girona. El próximo día 9, la Princesa visitará junto a su hermana el estudio taller de Jaume Plensa en Sant Feliu de Llobregat, cerca de Barcelona. El aclamado artista plástico catalán tiene instalaciones en todo el mundo y es conocido por sus esculturas de personas o las cabezas de niños. De hecho, los Reyes coincidieron con él en Estados Unidos en el año 2009.

Al día siguiente, Doña Leonor entregará junto a sus padres y su hermana los premios de la Fundación Princesa de Girona. La ceremonia se celebrará en la turística ciudad gerundense de Lloret de Mar. Un año más, la Fundación desiste en el deseo de organizar la ceremonia en Gerona capital y escoge una localidad gobernada por el PSC para evitar polémicas y alejarse de titulares políticos. La Heredera entregará los premios y pronunciará un discurso en el que siempre analiza sus compromisos de futuro.

Seguro que en ese momento hará algún guiño a Portugal, donde se trasladará dos días después a su primer viaje oficial. La Princesa de Asturias será recibida por el presiden-



La Princesa de Asturias fue invitada por Rebelo de Sousa. ALBERTO DI LOLLI

te de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en un destino que no es casual. España y Portugal están unidos por lazos históricos y las relaciones de vecindad son prioritarias para España. De hecho, Felipe VI ha realizado ocho viajes a Portu-

gal en los diez años de reinado.

Según han informado las autoridades portuguesas y el Ministerio de Asuntos Exteriores español, la Heredera viajará acompañada por el jefe de la diplomacia nacional, José Manuel Albares. Y la visita responde a

una invitación expresa de Rebelo de Sousa, quien le recibirá en el Palacio de Belém. El programa de esta visita tendrá un enfoque particular en la protección del medio ambiente y la conservación de los océanos, temas prioritarios para Portugal y España.

El Jefe del Estado realizó su primera visita oficial al extranjero cuan-

do tenía 15 años. Fue en 1983, cuando acudió al aniversario por los 450 años de la fundación de la ciudad de Cartagena de Indias. Su hija se estrenará tras haber alcanzado la mayoría de edad, y en un viaje a un lugar mucho más cercano, pero que responde por un lado a una invitación y que parece el destino más lógico dada la apretada agenda que encara la Princesa próximamente.

Tras el viaje a Lisboa del día 12 de julio, la Heredera tiene previsto acudir junto a su padre a Marín el día 16, cuando atraca el Juan Sebastián Elcano y entregan los despachos a los guardiamarinas. La Heredera se empapará de la importancia de la Virgen del Carmen para la Armada, además de poder visitar

por primera vez las instalaciones del barco, en cuyo crucero se embarcará el próximo enero para completar su formación. Después, la Princesa se marchará a Palma. El 30 de agosto, Doña Leonor ingresará en la Escuela Naval de Marín.

## **ESPAÑA**

# Expertos antiyihadistas de Policía y Guardia Civil para los JJOO de París

Más de 300 agentes participarán en el blindaje de la ciudad del 26 de julio al 11 de agosto

### FERNANDO LÁZARO MADRID

Está llamado a ser uno de los despliegues de seguridad más importante del siglo. París será una ciudad blindada. Y en este operativo histórico tendrán un papel relevante tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Serán 313 los agentes que participen. Desde el 26 de julio al 11 de agosto, la capital francesa se convertirá en el eje de la atención mundial por la celebración de los Juegos Olímpicos (JJOO). Y dos son los puntos de máximo interés policial: la amenaza yihadista y la seguridad ciudadana. Y en ambos terrenos, Policía Nacional y Guardia Civil desplazarán a la capital francesa a especialistas en ambas materias para colaborar en el despliegue preventivo.

Tanto el terrorismo como la delincuencia han tenido enorme protagonismo en París. Los yihadistas crearon una de las situaciones más duras en Europa conlos atentados de noviembre de 2015 en la sala Bataclán y en el barrio de Saint Denis, con más de 130 asesinados y 415 heridos por parte del Estado Islámico.

Además, en mayo de 2022, la seguridad francesa se vio ampliamente superada, en ese mismo barrio, durante la celebración de la final de la Champions de fútbol, con incidentes gravísimos, delincuentes organizados colándose en el campo por centenares y robando al público....

Según explican a este periódico fuentes policiales, está previsto que un contingente de especialistas españoles en la lucha contra el yihadismo se desplacen a París y formen parte de las estructuras de coordinación con el resto de policías europeas que unificarán esfuerzos para evitar actuaciones del yihadismo. Una representación del grupo fue recibida ayer por el ministro Grande-Marlaska.

Ya desde hace meses, con motivo de los JJOO, la coordinación habitual entre los cuerpos antiterroristas (que España y Francia mantiene desde hace lustros) se ha intensificado. El intercambio de información sobre los radicales asentados en España, las intenciones de algunos de desplazarse, el incremento de las actividades de proselitismo en la zona sur de España y sus orientaciones hacia Francia es continuo. Tanto por parte de la Comisaría General de Información como del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Las fuentes consultadas explican que se trabaja con la percepción que desde que en 2017 quedó fijado París



Una representación del grupo que acudirá a París, ayer. INTERIOR

como sede olímpica para 2024, los movimientos yihadistas ya tienen en mente intentar preparar alguna «acción de gran impacto mundial».

Preocupa no solo a los especialistas españoles sino, incluso, al FBI estadounidense, el tránsito de inmigrantes irregular por el Estrecho. Temen que se haya producido un uso más frecuente de estas redes por parte de los terroristas yihadistas, con el fin de aumentar las posibilidades de acce-

so a Europa. «Hablamos de un movimiento iniciado hace años con el que tratar de introducir por varias vías células activas, con el fin de que por lo menos una logre asentarse en París», insisten estas fuentes. De hecho, en las últimas semanas, españoles y americanos han asestado un duro golpe en el sur a estas tramas de captación y preparación de futuros terroristas.

Se trabaja con la posibilidad de que entre los que lleguen de forma irregular «haya algún elemento terrorista, que o bien ya viene preparado o bien se pondrá en contacto con el imán de turno».

Además, el riesgo será mayor dependiente de la ruta por la que accedan a Europa. La del Mediterráneo Occidental, con marroquíes en su mayoría por la zona Estrecho y también por mar de Alborán, seguidos de argelinos. Por la del Mediterránea Central, Túnez y Libia hacia Lampedusa/Italia, «los que huyen de la guerra de Sudán pasando por nigerianos».

Sin embargo Argelia no deja pasar a nadie. Es más, en lo que va de año ha deportado más de 8.000. Con Marruecos, además, la situación es de extrema tensión. Hace unas semanas llegaron a «ametrallar» a una patera con marroquíes a su paso por sus aguas. Y luego está la ruta de Canarias, que es utilizada mayoritariamente por subsaharianos, y, en menor medida, por marroquíes.

A la situación de máxima alerta se suma el complejo panorama internacional. Los analistas entienden que el avispero yihadista está en plena ebullición con, además, dos frentes de guerra abiertos como el de Ucrania o el de Gaza. «La implicación directa o indirecta de Irán en determinadas actuaciones sobre todo en Oriente Medio provocan aún más movimiento del radicalismo islamista», apuntan estas mismas fuentes.

España enviará también a especialistas en seguridad ciudadana y en hacer frente a situaciones de control de masas. Serán enviados agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), especialistas en la seguridad de grandes eventos.







# ESPAÑA

# «Muchos alumnos creen que el dinero que presta el banco no se devuelve»

Profesores explican por qué España no destaca en el PISA de educación financiera

### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

«Muchos alumnos creen que el dinero que te presta el banco no hay que devolverlo ni comprenden que hay que seguir pagando el préstamo que pediste para montar un negocio, aunque éste no fue bien y tuviste que cerrarlo. Tampoco entienden los desahucios o el endeudamiento, ni tienen claro el tema de la bolsa o las inversiones». Habla Carmen Mallol, profesora de Economía en el instituto público La Canal de Navarrés (Valencia), que dice que los adolescentes tienen «lagunas» en cultura financiera porque faltan conocimientos de base entre las familias y «en España no se ha dado suficiente importancia» a la asignatura.

El Informe PISA publicado ayer ha mostrado que los estudiantes españoles de 15 años quedan por debajo de la OCDE en competencia financiera (486 puntos frente a 498) y lejos de los países más avanzados, como Bélgica (527), Dinamarca (521) o Canadá (519). España ha empeorado seis puntos desde 2018, no han mejorado desde 2012 y nuestra mayor debilidad es que tenemos muy

### «No hay materia obligatoria para todos y es distinto según las CCAA»

### «Casi el 50% de alumnos acaba la ESO sin dar la asignatura»

pocos alumnos en el nivel 5, el más avanzado: suponen apenas el 5%, la mitad que en el promedio de territorios evaluados y tres veces menos que los países en cabeza. Por contra, hay un 17% de estudiantes que no tienen una base mínima que les permita tomar decisiones informadas en su vida. Están en «analfabetismo financiero», según Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona.

Algo positivo de España es que es uno de los países donde menos desigualdad existe entre los alumnos favorecidos y desfavorecidos. Pero, aún así, hay una brecha de 73 puntos entre ellos a favor de los primeros. Los profesores insisten en la necesidad de que se impartan estos conocimientos en la escuela «para que todos los niños tengan una base, independientemente de su origen». Pero opinan que «la educación financiera está bastante difuminada y no tiene suficiente peso en las aulas». ¿Por qué?

«El Ministerio no puso una asigna-

tura obligatoria en el currículo y la optativa no la cursan todos los alumnos. Oueda a merced de las CCAA ofertarla y la situación es muy dispar entre ellas. Andalucía, Cantabria o Murcia le dan más valor, mientras que Madrid se ha ceñido a lo establecido en el currículo estatal y no ha desarrollado materias propias. Casi el 50% de alumnos pasa por la enseñanza obligatoria y termina la ESO sin haber dado ninguna asignatura financiera», explica Chema Mezquita, profesor del instituto público Aliste de Alcañices (Zamora) y vicepresidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Profesorado de Economía de Secundaria.

Carmen Mallol, que ha participado en la elaboración de los currículos en la Comunidad Valenciana, explica que en su región no había ninguna materia en 1º de la ESO, algo que también pasa en otras CCAA. Desde la Asociación de Profesorado de Economía, Administración y Comercio, de la que es secretaria, propusieron a la consejería incorporar tres horas a la semana de Consumo y Finanzas Responsables, con temas muy prácticos para el día a día de los alumnos que comenzarán a impartirse a partir del próximo curso. «Es esencial que este conocimiento se haga dentro de las aulas y para todos los alumnos, también en todas las modalidades de Bachillerato y en Primaria, porque ahora los contenidos se enfocan desde Geografía e Historia», señala.

España cuenta desde 2008 con una estrategia nacional de educación financiera que se centra de forma específica en los jóvenes. En el currículo de la Lomloe, aprobado en 2022, el Ministerio de Educación estableció ocho competencias clave de carácter transversal que deben adquirir los alumnos de entre seis y 18 años, además de las asignaturas optativas en la ESO y Bachillerato, pero que no tienen que cursar todos. Además, el Ministerio tiene un convenio de colaboración con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para impulsar la educación financiera en el sistema educativo, uno de los principales proyectos del Plan de Educación Financiera, aunque los profesores dicen que es mejor impartir estos contenidos desde la enseñanza reglada.

«Creo que la formación podría ser suficiente si fuera generalizada en todas las modalidades de Bachillerato y no sólo en algunas, pero el gran déficit está en lograr que la cultura financiera sea cultura y, desde los rudimentos de Primaria, ciertos conceptos básicos impregnen toda la formación», afirma Joaquín Aldás, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia.

# EL INFORME PISA EN COMPETENCIA FINANCIERA EL RANKING DE CULTURA FINANCIERA

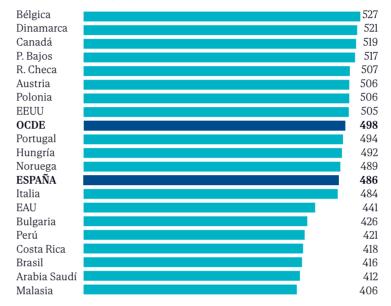

### POCOS ALUMNOS EXCELENTES EN ESPAÑA EN ALFABETIZACIÓN FINANCIERA

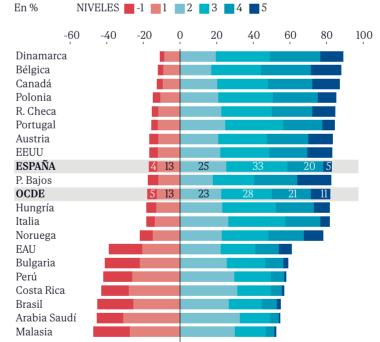

FUENTE: Informe PISA 2022

J. AGUIRRE / **EL MUNDO** 

El 85% de alumnos

### EL 24% TIENE UNA TARJETA DE CRÉDITO Y EL 85% COMPRA 'ONLINE'

PISA dice que los países con notas altas tienden a tener más planificación financiera. Cita un estudio (Bover, Hospido y Villanueva, 2018) que muestra que los que recibieron un curso de educación financiera mejoraron sus actitudes hacia el ahorro y aumentaron los alumnos que hablaron de economía con sus padres, lo que «sugiere un mayor interés en asuntos relacionados con el dinero».

españoles hace compras 'online', en línea con la OCDE, y un 58% usa su móvil para pagar frente al 66% del promedio. Son menos dados a usar aplicaciones bancarias en su teléfono y utilizan menos las tarjetas de crédito (24% frente al 62% de la OCDE y al más de 90% de Dinamarca, Países Bajos y Noruega).

Señala que «el país con mejores resultados en PISA es Bélgica, que incorpora estos estudios desde Primaria como parte de las Matemáticas y desde las asignaturas sociales, siendo obligatoria en parte de la Secundaria, entre los 12 y los 14 años. Algo parecido ocurre en el segundo país con mejor resultado, Dinamarca, donde la educación financiera se incorpora desde Primaria en las asignaturas del área de finanzas personales y comportamiento del consumidor».

PISA insta a «abordar las diferencias en las aptitudes financieras lo antes posible para evitar que crezcan cuando lo haga el estudiante». Antonio Cabrales, catedrático de Economía en la Universidad Carlos III, propone «integrar más la discusión de temas financieros en Matemáticas y Ciencias Sociales». «Entender la magia del interés compuesto es fácil hablando de sucesiones y progresiones, y comprender medias y varianzas es esencial para hablar de riesgo y retorno en el mercado de valores. O abordar el índice de Gini para medir la desigualdad, que explica las curvas y hasta las integrales: ayuda a los alumnos a entender las finanzas y a hacer las Matemáticas menos abstractas. Es un win-win», detalla.

Calero llama a no descuidar tampoco la formación de la población adulta, a la que «el analfabetismo financiero afecta con mayor intensidad», algo que «dificulta el buen funcionamiento de nuestra economía y, por tanto, de nuestra sociedad».

### El 17% de jóvenes se encuentra en «analfabetismo financiero»

### «También afecta a la población adulta, con mayor intensidad»

«Este analfabetismo supone, por ejemplo, una muy pobre comprensión de los tipos de interés y provoca pésimas elecciones, por ejemplo, a la hora de optar entre hipotecas de tipo fijo o variable. O en la elección entre productos financieros alternativos, hace creer a muchos que los productos de renta fija proporcionan una rentabilidad fija», advierte.

Calero alerta de que «el reducido nivel de competencias financieras en España tiene efectos también sobre los procesos políticos». «Pensemos en cómo muchos ciudadanos no comprenden correctamente la inflación y son presa fácil como votantes para medidas populistas que precisamente contribuyen a elevar la inflación. Pensemos también en cómo percibe buena parte de la población el fenómeno de la presión fiscal: el impuesto sobre la renta retenido en la nómina o las cotizaciones a la Seguridad Social son mal percibidos y, por tanto, los gobiernos pueden alterarlos con poco coste político».

### **CRONICA**



'El Cuco' y su madre, Rosalía García, saliendo del juicio. EUROPA PRESS

# El calvario sin final de los padres de Marta

### LA ABSOLUCIÓN DE 'EL CUCO' Y SU MADRE, PESE A MENTIR EN EL JUICIO, EL ÚLTIMO VARAPALO JUDICIAL

Han pedido la repetición del juicio que sólo condenó a Carcaño, que se investigue al hermano, que se hagan nuevas búsquedas o que se profundice en los móviles, pero han chocado con la Justicia una y otra vez

### CHEMA RODRÍGUEZ

A Antonio del Castillo le cuesta encontrar las palabras. Nunca tuvo mucha dificultad para expresar lo que se le pasaba por la cabeza desde que se puso, por primera vez, delante de las cámaras para pedir justicia para su hija Marta. Hasta ayer.

La sentencia por la que dos de los protagonistas de la trágica historia de su hija –Francisco Javier García, conocido como *El Cuco*, y su madre, Rosalía García– se libran de cualquier castigo pese a haber reconocido, ante un tribunal, que mintieron en el juicio celebrado entre octubre y noviembre de 2011 ha sido demasiado para el padre de Marta del Castillo, que ha tenido que tomarse 24 horas para pensar qué decir ante este nuevo varapalo judicial, una cuenta más en el rosario de reveses que acumula la familia en estos quince años.

En su perfil de Twitter, Antonio del Castillo (@kastillo62), colgó un dibujo que representaba a la Justicia, ciega pero con una mano extendida hacia un fajo de billetes.

Aunque el mensaje es nítido y sobran las palabras, el padre de Marta ha convocado este viernes a la prensa para poner los puntos sobre las íes y, sobre todo, desahogarse.

Porque la anulación, por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, de la condena que el Juzgado de lo Penal 7 les impuso a *El Cuco* y a su madre es el último de un largo serial de desencuentros con la Justicia.

Hace ya años que la relación de la familia de Marta con jueces y fiscales se rompió. Detrás, los constantes intentos por parte de los padres de la joven asesinada en enero de 2009 de reabrir el caso, de que se repitiese el juicio (del que solo salió un condenado, Miguel Carcaño), de que se ordenasen nuevas búsquedas del cuerpo de su hija (que nunca ha aparecido), que se investigase la supuesta autoría material en el crimen del hermano de Carcaño, de Francisco Javier Delgado, de que se tuviesen en cuenta los datos no analizados de los teléfonos móviles de todos los sospechosos.

### **CADENA DE REVESES**

Los tres últimos portazos que la Justicia le ha dado a la familia se han sucedido en un corto espacio de tiempo. En apenas dos años, Antonio y su mujer, Eva Casanueva, han visto cómo la Audiencia de Sevilla cerraba, definitivamente, cualquier posibilidad de sentar al hermano de Carcaño en el banquillo de nuevo, a pesar de que la última versión del condenado le señala como autor material de la muerte de la joven.

También han tenido que encajar que el análisis de los teléfonos móviles por parte de un experto no haya servido para nada, entre otras cosas porque los jueces rechazaron investigar los móviles de quienes ya fueron absueltos en la causa. Y, ahora, la resolución de la Sección Primera de la Audiencia viene a rematar la cadena de fallos en su contra.

La sentencia, que fue notificada ayer a las partes, es especialmente dolorosa para la familia Del Castillo. Primero, porque fueron los padres de Marta los que denunciaron a *El Cuco* y a su madre y lograron que se sentaran en el banquillo y fueran condenados y, segundo, porque los magistrados confirman que mintieron en sus declaraciones, pese a lo cual van a quedar sin pena alguna.

Las lagunas legales acerca de la figura del testigo –coimputado, en el caso del joven que era menor cuando sucedieron los hechos—y que nadie le advirtiese a la madre, antes de declarar, que podía no contestar a las preguntas que pudiesen perjudicar a su hijo han sido los argumentos para echar por tierra la sentencia del Penal 7, que condenó a ambos a dos años de cárcel, además de una multa y una indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta.

La Audiencia corrige con dureza al juez que condenó las mentiras de *El Cuco* y su progenitora, al tiempo que entierra, aún más hondo, las esperanzas de una familia que, tres lustros después, no tiene ni consuelo ni respuestas.



Agentes de Policía, ayer, en Librilla (Murcia). MARCIAL GUILLÉN / EFE

# Doble parricidio en Murcia, con un menor implicado

### UNA MUJER Y UN ADOLESCENTE, DETENIDOS POR MATAR A SUS PADRES A CUCHILLADAS

Se apunta a un brote psicótico como principal hipótesis del crimen cometido por la joven, mientras que el chico pudo actuar en defensa de su madre

### **EL MUNDO**

Dos parricidios cometidos en cuestión de días y conocidos en las últimas horas. La conmoción en Murcia era ayer total, pues una mujer mató este jueves a cuchilladas a su padre y un adolescente fue detenido dos días antes, el martes, por asesinar también a su progenitor. En este último caso, el crimen se cometió hace una semana, aunque de su detención informó ayer la Guardia Civil.

Además, tanto la mujer como el menor utilizaron presuntamente un arma blanca para cometer sendos parricidios. Ambos autores fueron detenidos en sus respectivas localidades, Librilla y Totana.

El primero de los dos casos que trascendió fue el de Librilla, donde la mujer, de 36 años, mató a cuchilladas a su padre, un hombre de 66 años. La madre de la autora, de 64, resultó también gravemente herida, si bien pudo sobrevivir gracias a la intervención de la Guardia Civil. El aviso de unos vecinos fue clave para que los agentes llegasen a tiempo al domicilio familiar para impedir al menos un doble crimen.

Los padres de la detenida fueron acuchillados en la madrugada de este jueves. De hecho, la llamada de los vecinos se produjo sobre las 2 de la madrugada, cuando escucharon a la mujer de la víctima mortal gritar pidiendo auxilio. Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, que solicitó asistencia sanitaria para una pareja que había sido agredida, al parecer por su hija.

A su llegada, el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del padre, mientras que la madre tuvo que ser estabilizada y trasladada al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia en estado muy grave. De nacionalidad española, la presunta autora estaba ayer a la espera de pasar a disposición judicial. Según avanzó *La Verdad*, los investigadores trabajan con la hipótesis de un brote psicótico, ya que la joven padecía una enfermedad mental.

Cerca de Librilla, en el vecino pueblo de Totana, un chico de 14 años fue detenido el martes como presunto autor de la muerte de su padre. El joven ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

La víctima, de 53 años, ingresó en el hospital Rafael Méndez, en Lorca, en estado muy grave debido a las heridas que le causó su hijo en el abdomen, sin que los facultativos que lo atendieron pudieran hacer nada por salvar su vida. Murió el pasado sábado.

Se investiga el motivo por el que el joven actuó de esa manera, aunque todo apunta a una fuerte riña familiar. Según publicó *La Verdad*, el hombre inició una pelea con su mujer en el domicilio familiar, lo que provocó que el menor saliera en defensa de su madre.

### **OTRAS VOCES**

EL GOBIERNO anuncia la creación del cargo de «asesor científico» en los gabinetes de todos los ministerios. Una medida cuyo comentario podría ir de lo laudatorio a lo sardónico. Como resume Manuel Arias Maldonado, una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico puede servir para dos cosas: bien para mejorar unas políticas públicas informadas por la experiencia empírica, bien para legitimar con el lustre de la ciencia decisiones que nada tienen de científicas. Los expertos, que se comunican entre sí mediante papers, cumplen un papel valioso en el debate público si, además de saber, atesoran coraje para exponerlo contra la moda ideológica; de la contrario, es más probable que acaben haciendo el papelón de listo útil que expide salvoconductos a las supersticiones más dañinas. Cabe recordar el triste desempeño del científico más conspicuo de la era Sánchez: aquel epidemiólogo Simón, que en la hora fatal de la pandemia falló con estrépito en lo descriptivo («no habrá más de dos o tres casos») y en lo prescriptivo («vayan a la manifestación si quieren»): desorientado y desorientador.



### Papers', papeles y papelones

Por lo demás, no parece este el gobierno más amante del rigor científico. Va un ejemplo: el Ministerio de Igualdad recurrirá la muy sensata ley regional madrileña que apuesta por mayor control médico a la hora de autorizar la hormonación en menores trans. La intervención de los profesionales de la salud le parece al Gobierno discriminatoria y homófoba, pero lo cierto es que la norma autonómica se alinea con lo recogido en el mayor estudio científico disponible, elaborado por el servicio de salud británico,

que alerta del peligro de procurar tratamientos hormonales y quirúrgicos a menores que no los necesitan. Otro ejemplo: aunque la economía no conoce leyes exactas como las de las ciencias naturales, existen certezas que no se discuten. Una es que el control de precios de los alquileres hace que los propietarios retiren pisos del mercado: la oferta se contrae, haciendo más difícil el acceso a la vivienda. Lo ha advertido el Banco de España, pero no eso ha impedido al Gobierno aprobar una ley inspirada por una filosofía contraria a todo lo que sabemos sobre el mercado del alquiler. Y deseo buena suerte al asesor que le tenga que explicar a la ministra de Educación que prohibir la educación en lengua materna española, como pasa en Cataluña y el País Vasco, es una aberración pedagógica que solo puede traer mayores índices de fracaso escolar.

«La república no necesita científicos»: célebre aviso del tribunal que le cortó la cabeza a Lavoisier, fundador de la química moderna, en la Revolución Francesa. Es de temer que los nuevos asesores descubran que los gobiernos progresistas tampoco los necesitan. Aunque bien mirado, lo que las políticas públicas precisan para mejorar en nuestro país no es tanto salir al encuentro de la más avanzada ciencia como un trato más asiduo con el principio de realidad. Menos expertos con birrete y más niños como el de la fábula del nuevo traje del emperador. Porque, más a menudo que lo que no sabemos, el problema es lo que elegimos ignorar.



### **OTRA HISTORIA**

POR **FÁTIMA RUIZ** 



Kim Il-sung, fundador de la dinastía norcoreana, en los años 50. AP

### Marvel en el telediario

EL VERANO se ha estrenado con una de Mad Max en el cine y una de Marvel en el telediario. Dos de los mayores villanos del universo conocido acaban de celebrar en Pyongyang una boda apocalíptica. La Rusia de Putin, dueña de un arsenal atómico nivel premium y escaño en el Consejo de Seguridad, ha intercambiado anillos con la Corea de Kim, aspirante al arma atómica y emperador de la mayor distopía del siglo XXI: un país dirigido por megafonía en el que el régimen coreografía hasta el llanto popular.

La ceremonia estuvo a la altura de un pacto de defensa mutua que en letra no tan pequeña lleva inscrita la hostilidad hacia Europa y EEUU. Aunque también tuvo fallos de rácord: como la imagen de los dos enemigos de Occidente, el dictador comunista y el autócrata neozarista, montados en un Mercedes alemán rotundamente capitalista para exhibir su desafío a la democracia liberal. No fue el único vehículo estrella de la cita: Putin se saltó el embargo internacional de bienes de lujo para regalarle a Kim una limusina rusa. Y Kim correspondió con dos perros Pungsan, tan fieros que pueden «cazar tigres», y prendiéndole a Putin en el pecho la orden de Kim Il-sung, fundador de la dinastía. El abuelo que, de levantar

la cabeza, estaría orgulloso del salto de estatus de su nieto, al que la guerra de Ucrania ha hecho escalar desde la condición de paria a la desocio paritario. Quizá incluso la sacudiría con nostalgia al ver cómo el ascensor social le ha funcionado a su nieto, supervillano aspiracional, mejor que a él mismo, que allá por los 50 tuvo que mendigarle a Stalin permiso para invadir el Sur de la península.

La alianza Rusia-Corea del Norte, ampliada a China e Irán, ha repescado el viejo «Eje del Mal» contra el que George W. Bush advirtió hace 20 años en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2002. Habían pasado sólo unos meses del 11-S y aquel Eje primigenio, en el que además de Irán y Corea del Norte figuraba Irak, sirvió de justificación para uno de los mayores fracasos de EEUU en política exterior: la invasión de Irak que enterró la dictadura de Sadam y exhumó unas tensiones sectarias que cristalizaron en el califato del IS. Como aquel Eje, el actual no es una alianza formal ni homogénea, sino de conveniencia. A esos cuatro puntales iliberales les une sólo el interés por debilitar a Occidente. Tres son ya economías de guerra que dependen del pulgar de Pekín, que no tiene interés en desestabilizar ni Oriente Próximo ni Asia. Una cosa es la rivalidad geopolítica y otra quedarse sin tajada en el mercado occidental, ahora que el crecimiento chino ha pegado un frenazo y la burbuja inmobiliaria se ha hinchado como un globo.

### **GALLEGO & REY**

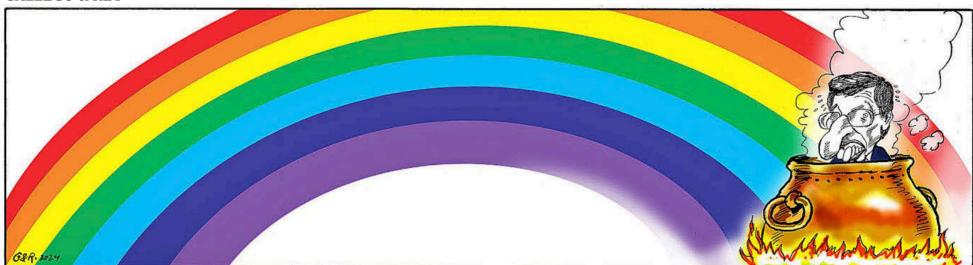

# **OTRAS VOCES**

**TRIBUNA** MUJER En los debates de los candidatos para los comicios de hoy ha predominado un único enfoque: imponer el uso del velo. Desde la formación de la República Islámica la represión de las mujeres se ha mantenido sin interrupción

# Elecciones en Irán: las mujeres siguen en el foco de la represión

RYMA SHEERMOHAMMADI

HOY SE CELEBRAN las primeras elecciones presidenciales de Irán tras las protestas de Mujer Vida Libertad. Sin embargo, durante los últimos años, muchos ciudadanos han optado por no participar en las urnas al considerar los comicios una farsa. Basándose en sus experiencias, perciben la Presidencia como una institución ceremonial, ineficaz e incapaz de actuar de manera autónoma, especialmente, bajo la influencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Líder Supremo y los órganos subordinados.

Tras presenciar el liderazgo femenino en las protestas de Mujer Vida Libertad, los candidatos (todos hombres, ya que según la Constitución del país las mujeres no pueden ser candidatas) han centrado parte de sus promesas de campaña en las mujeres con fines propagandísticos y para obtener votos. Sin embargo, en los debates electorales, al abordar temas relacionados con las mujeres, predominó un único enfoque: imponer el uso obligatorio del velo en lugar de promover la libertad de vestimenta, un tema que también fue tratado superficialmente. Muchos de los problemas sociales fundamentales han sido ignorados por las autoridades gubernamentales y no se abordaron en esta campaña electoral.

El feminicidio en Irán presenta cifras alarmantes. Y las leyes discriminatorias y sexistas de la República Islámica han exacerbado este problema social. Temas como el propio feminicidio, la falta de igualdad de oportunidades laborales y educativas entre hombres y mujeres, la violencia doméstica contra las mujeres, el derecho al divorcio y la custodia de los hijos, el derecho a salir del país, el derecho a una herencia equitativa, las violencias sexuales y de género, el matrimonio infantil, la poligamia, la salud y el bienestar de las mujeres, especialmente, en regio-

Las leyes islámicas han exacerbado el problema del feminicidio, cuyas cifras son alarmantes nes remotas del país, y decenas de otros problemas sociales que asolan Irán, no han sido abordados en los discursos de los candidatos electorales.

La obligatoriedad del uso del velo en Irán comenzó con el discurso del Ayatolá Jomeini el 6 de marzo de 1979, cuan-

do protestó contra la presencia de mujeres sin velo en la sociedad y exigió que se cubrieran con el velo islámico. Su declaración encontró una fuerte oposición por parte de las mujeres seculares y contrarias al velo, lo que desató protestas masivas. Las fuerzas paramilitares y los comités de los primeros días de la revolución comenzaron a reprimir y enfrentarse a los manifestantes. El velo obligatorio se impuso de manera estricta el 5 de julio de 1980 en todas las oficinas, organizaciones y escuelas. Esta medida se mantuvo hasta 1981, cuando se establecie-

ron nuevas leyes sobre el uso del velo. En 1983 se aprobó la Ley de Castigo Islámico, según la cual «las mujeres que aparezcan en público sin el velo islámico serán condenadas a 74 latigazos». La represión de los comités y las leyes de castigo islámico no se detuvieron allí. Las patrullas de la moral continuaron en todos los gobiernos hasta que, durante los últimos meses del Gobierno del reformista Jatamí en 2005, se aprobó el plan de expansión del velo y la castidad, que detallaba las estrategias y medidas ejecutables de cada organismo. En 2006, durante el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad se aprobó en el Parlamento y el Consejo de Guardianes el plan revisado de organización de la moda y el vestuario. Este plan se consideraba fundamental en la lucha contra la libertad de vestimenta de las mujeres, puesto que especificaba las responsabilidades de las agencias gubernamentales. Esto provocó que, a partir de 2007, las patrullas de la Policía de la Moral reemprendieran su persecución de las mujeres en las calles bajo el nombre de Plan de mejora de la seguridad social. Organizaciones y administraciones asignaron presupuestos de varios cientos de millones de dólares para promover lo que para ellos era castidad y el uso obligatorio del velo.

La Policía de la Moral contó con el apoyo de Ahmadineyad, llevando a cabo acciones severas contra las mujeres que se detuvieron temporalmente, antes de las elecciones de 2009, debido al ambiente electoral y la necesidad de ganar votos. Al año siguiente resurgieron bajo el nombre de «amonestadores» y comenzaron a operar de nuevo.

En octubre de 2014 ocurrieron ataques con ácido en la ciudad de Isfahan contra mujeres que no llevaban *chador* que afectaron principalmente a sus rostros. Al menos cuatro mujeres jóvenes fueron agredidas, de las que una aca-

bó perdiendo la vida. Algunos informes de derechos humanos elevaron el número de víctimas de estos ataques a 15.

Con el inicio del gobierno de Ebrahim Raisi, la represión de las mujeres por parte de las patrullas continuó de manera brutal, como lo evidencian los vídeos difundidos. La muerte de Mahsa Amini en 2022, a causa de los golpes recibidos por una de las patrullas, desencadenó una serie de protestas sin precedentes en la historia de la República Islámica. Las protestas, que se prolongaron durante meses, tenían como símbolo la quema del velo, utilizado como herramienta de represión contra las mujeres.

El año 2023 comenzó con la desorientación y el caos de las autoridades de la República Islámica, quienes buscaban nuevas formas de represión. Durante el mes de abril, se prohibió la entrada de mujeres sin velo a los centros turísticos y recreativos. Se recomendó a los comerciantes no vender productos a mujeres sin velo, se clausuraron dos millares de establecimientos y los Ministerios de Ciencia y Educación anunciaron que la prestación de servicios educativos a

las mujeres estaría condicionada al cumplimiento del uso obligatorio del velo. El gobernador de Hamadan pidió a las entidades financieras no ofrecer servicios bancarios a las mujeres sin velo, el fiscal de Qazvin solicitó que se retiraran las prendas «inapropiadas» de las tiendas y el alcalde de Teherán propuso instalar cortinas entre los vagones de mujeres y hombres en el metro, además de prohibir la entrada de mujeres sin velo al metro. También se prohibió la entrada de mujeres sin velo a los cines, se cerró temporalmente el parque forestal Shurmast y se pidió a las compañías aéreas y a los pilotos que advirtieran seriamente a las mujeres sin velo, y si la advertencia no era suficiente, que tomaran las acciones legales pertinentes. Se sugirió el diseño de uniformes para estudiantes y vendedores, se intensificó la vigilancia en las playas del

mar Caspio y decenas de mujeres fueron arrestadas en la isla de Hormuz por no llevar velo. Las detenciones y la violencia se repitieron a lo largo del año.

DESPUÉS de múltiples revisiones, cambios de nombre y aplazamientos, en junio se envió al Parlamento el proyecto de Ley de Castidad y Velo, que contemplaba fuertes multas económicas, largas penas de prisión e incluso la pena de muerte. Ahmadreza Radan, entonces comandante de la Policía iraní, anunció que a partir del 13 de abril de 2024 las mujeres sin velo serían enviadas a los tribunales bajo un plan denominado *Nur (Luz)*. Las calles se convirtieron en un campo de batalla en el que se vieron involucrados agentes de seguridad, patrullas Basij, guardianes del velo y furgonetas blancas estacionadas en las vías públicas de las ciudades para detener a mujeres y niñas.

Las patrullas Basij han regresado a las calles de Irán con una apariencia diferente –aunque con más agresividad– apenas un año y medio después de que comenzara el movimiento de protesta Mujer Vida Libertad.

Simone de Beauvoir creía que la opresión de una sociedad puede lograrse únicamente a través de las mujeres, ya que las mujeres libres pueden criar hijos de manera independiente. Por eso los líderes políticos iraníes han politizado las actividades de las mujeres y la cuestión del *hijab* obligatorio, mientras imponen modelos ideológicos como su principal forma de ataque contra las mujeres. De hecho, se puede decir que el dilema de las actividades de las mujeres y la cuestión del *hijab* obligatorio continúa persistiendo porque las mujeres pueden lograr la libertad social al controlar sus cuerpos y liberarse de las restricciones ideológicas impuestas por un poder religioso.

En todos los gobiernos, desde la formación de la Re-

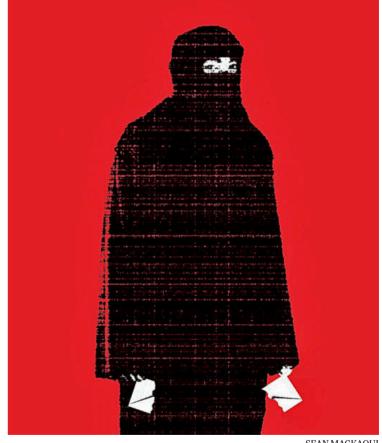

SEAN MACKAOUI

pública Islámica hasta hoy, la represión de las mujeres ha continuado sin interrupción. La ironía amarga de nuestros tiempos es que la República Islámica todavía espera poder someter a estos cuerpos rebeldes que han resistido la violencia durante cuatro décadas, ya sea por la fuerza y las amenazas de seguridad-informativas o mediante una política de marginación y reducción de sus demandas a una pequeña parte de la población femenina, ignorando que la oposición a los velos obligatorios es más que una resistencia individual: es una lucha colectiva y de masas en paralelo con otras luchas legítimas por igualdad y libertad.

**Ryma Sheermohammadi** es traductora y activista de derechos humanos de origen iraní

### **MUNDO**



De izda. a dcha., Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, Viktor Orban, primer ministro de Hungría y la 'premier' italiana, Giorgia Meloni, ayer en Bruselas. O. MATTHYS / EFF

# Nueva UE sin el apoyo de Meloni

• Los líderes europeos avalan a Von der Leyen, Costa y Kallas • La 'premier' italiana se abstiene en la elección de la alemana y vota en contra del socialista y de la liberal a pesar de los esfuerzos para integrarla

### DANIEL VIAÑA MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS

El acuerdo y la designación de los nombres de quién ocupará los puestos de máxima responsabilidad en Europa en la nueva legislatura llegó prácticamente hecho a Bruselas. Ursula von der Leyen a la Presidencia de la Comisión Europea, el ex primer ministro portugués António Costa, como máximo responsable del Consejo Europeo, y la primera ministra de Letonia, Kaja Kallas, nueva alta representante para la Política Exterior sustituyendo a Josep Borrell. Precisamente eso fue lo que molestó, y mucho, a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que no formó parte del grupo de seis líderes europeos que precocinaron el pacto.

El enfado fue tal que, en una decisión sin precedentes, la italiana se abstuvo en la votación de Von der Leyen, que es lo que se buscó durante todala jornada y también como mues-

tra de la buena sintonía y relación que tienen la italiana y la alemana, que se necesitan en los próximos años. Pero votó en contra de Kallas y Costa.

El portugués, que también recibió el sorprendente apoyo de Viktor Orban, sale ya elegido mientras que Von der Leyen y Kallas tendrán que ser ratificadas por el Parlamento. Más allá del trámite, lo que es evidente es que Meloni se ha revuelto. Los líderes trataron durante todo el día de integrarla, de abrirle las puertas de la nueva Europa, pero ella rechazó cruzar ese umbral como el resto pretendía.

Y eso que en los pasillos del Consejo Europeo sobrevolaba la idea de que no sólo habría palabras políticas positivas hacia la italiana, sino que se le podría ofrecer un cargo relevante en el ámbito económico. Un puesto que la italiana pueda vender a su público tras este esquinazo, pero también que le sirva para ejercer peso y presión en el Berlaymont

-sede de la Presidencia de la Comisión-durante el nuevo mandato. Por ejemplo, una vicepresidencia ejecutiva con tintes económicos.

El problema, añadían fuentes comunitarias, es que esta concesión no es algo que se pueda certificar en la cumbre, sino que corresponde a Von der Leyen, mandatada para la configuración del nuevo colegio de comisarios.

El rechazo de Orban a la alemana, en cambio, se daba por hecho, aunque finalmente, además de apoyar a Costa, también se abstuvo con Kallas. «Los votantes europeos han sido engañados. El PPE ha formado una coalición de mentira con la izquierda y los liberales. ¡No apoyamos este vergonzoso acuerdo!», advirtió el propio líder del Fidesz a través de X.

Pero Italia no es Hungría. Ni es un país cualquiera. Es un estado fundador, es la tercera economía de la Eurozona y Hermanos de Italia fue uno

### UNA AGENDA CARGADA

# INMIGRACIÓN. La cita llegó caliente por una carta de Ursula von der Leyen pidiendo a los líderes externalizar la inmigración adoptando la 'vía Meloni'. España está en contra de «soluciones innovadoras».

CRISIS EN ECR. Los Conservadores y Reformistas (ECR) están en crisis. Una de sus principales delegaciones, el PiS, se fractura. Además, fuentes húngaras confirman que estudian crear otra familia «de soberanistas europeos» que acogería a formaciones de Visegrado. de los partidos más votados en las recientes elecciones europeas. Meloni se ha sentido excluida, humillada e ignorada. Su rostro de los últimos días, desde el inicio de las conversaciones para designar la cúpula de la UE, no lo ha ocultado.

Cuentan en los pasillos de la capital comunitaria que no ha contestado el teléfono del griego Kyriákos Mitsotákis, que la llamó para darle el parte del acuerdo cuando se cocinó el martes

Conscientes de estos difíciles equilibrios, los acercamientos de los líderes a Meloni se produjeron desde el mismo momento en el que comenzó la cumbre. Y fueron especialmente afables desde las filas del Partido Popular Europeo que es, sin duda, la formación más interesada en cortejar a la italiana. «Es un malentendido. A veces necesitamos unas plataformas políticas específicas para facilitar el proceso. La posición común

### **MUNDO**

de estos tres partidos más grandes en el Consejo es solo para facilitar el proceso. La única intención y razón de esta posición es facilitar el proceso. No hay Europa sin Italia y no hay decisión sin la primera ministra Meloni, es obvio», afirmó el primer ministro de Polonia y ex presidente del Consejo, Donald Tusk

Menos amables se mostraban los socialdemócratas y los liberales, dos de las tres familias al frente de la negociación, que mostraron, además, su rechazo constante a cualquier acercamiento o pacto con las fuerzas de la derecha radical. «Los 27 [países] son igual de importantes», advirtió el canciller Olaf Scholz a su llegada. «Tenemos una coalición de tres partidos que pueden trabajar juntos. Para los cinco próximos años necesitamos estabilidad política y avanzar rápido. En el Parlamento Europeo hay tres grupos dispuestos a trabajar juntos. Así es como funciona la democracia. La democracia no solo va de bloquear, sino de trabajar de forma conjunta», añadió su homólogo belga Alexander De Croo

El otro gran protagonismo de la cumbre recayó en Ucrania. Volodimir Zelenski fue el invitado estrella para cerrar una semana que arrancó con el desbloqueo de los activos rusos congelados, continuó con la apertura de negociaciones de adhesión y concluyó ayer con la firma de un acuerdo de garantías de seguridad que busca blindar el apoyo financiero, militar y diplomático a Kiev en el largo plazo.



# ¿Dónde ponemos a Giorgia Meloni? ¿Dentro o fuera?

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, no ha ocultado su enfado en los últimos días Considera que ha ganado las elecciones europeas al canciller alemán, Olaf Scholz, y al presidente de la República francesa, Emmanuel Macron. Y que, aún así, estos y otros dirigentes comunitarios han intentado ningunearla. ¿Y saben qué? Tiene razón en las dos cosas. Gracias a su pujanza, su grupo político, ECR (en el que están Vox y otras fuerzas de derecha radical), se ha convertido en la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo, quedando por encima de los liberales de Macron, con los que rivaliza. Como, además, los socialistas siguen siendo segundones y perdedores en Alemania y España, y a su

ganar elecciones no sirve de nada si no puedes sumar los apoyos para gobernar. Y aquí es donde Meloni cojea. Los populares, por más debilitados que estén sus socios socialistas y liberales, no podían prescindir de ellos para llevar de nuevo a Ursula von der Leyen a la presidencia de la Comisión. Y, además, Meloni y el ECR no le eran suficientes a la alemana para lograr los 361 votos que ésta necesita para ser investida para un nuevo mandato. Eso explica la lógica y la facilidad con la que los tres socios tradicionales de gobierno (populares, socialistas y liberales) se han puesto de acuerdo para repartirse los principales puestos de poder en las instituciones europeas e ignorar a Meloni en la negociación previa al Consejo Europeo

Meloni podía negarle el apoyo a Von der Leyen e intercambiar un posible bloqueo, como es frecuente en Bruselas, por algo valioso (como una gran Comisaría para Italia). O, alternativamente, ponerse a trabajar para lograr que Von der Leyen fracase en el Parlamento y, así, abrir una gran crisis en la UE. Pero Meloni llegó ayer a Bruselas consciente de que un enfrentamiento con Von der Leyen fracasado podría derivar en que después la alemana les ningunee a ella y a Italia durante toda la legislatura.

¿Qué es más a parte de los macronistas. Jordan Bardella, su joven y apues-

to delfín (28 años), ya arrasó en las europeas y se postula como primer ministro si logran mayoría absoluta: necesita 289 escaños de los 570. Éste ha macronizado en

La exitosa 'desdiabolización' de la ultraderecha la dispara en los sondeos

RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS

de su partido

Le Pen culmina

la 'melonización'

En 2017 Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, proponía en su programa electoral los siguientes puntos: la salida del euro y la suspensión del Acuerdo de Schengen que permite la libre circulación (previa votación en un referéndum), adelantar la jubilación a los 60 años, una tasa extra a los trabajadores extranjeros o restringir la inmigración legal que entra en Francia. Respecto a este último punto, establecía el techo en 20.000 personas al año.

Esta semana, de cara a las elecciones legislativas que se celebran este domingo –primera vuelta– y el que viene (los miembros de la Asamblea se eligen en dos vueltas), sus propuestas son otras: ni salida del euro ni de Schengen, la jubilación será a los 66 años para aquellos franceses que comenzaran a trabajar a los 24 y que hayan cotizado 42 años. En cuanto a la inmigración, la idea va más en la línea de mantener la preferencia nacional (los franceses primero), pero se han moderado a la hora de hablar de restricciones.

Entre las propuestas de ayer y las de hoy hay un cambio que no es casual. Forma parte del llamado proceso de desdiabolización del partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, que la dirigente lleva más de una década afinando. Primero le cambió el nombre: quería sacudirse así la fama de extrema derecha racista y agresiva, la que lideró su padre (fundador del partido), Jean-Marie Le Pen, condenado por antisemitismo o negacionismo del Holocausto, entre otros delitos.

A lo largo de estos años, la extrema derecha ha descafeinado sus propuestas más radicales para poder llegar donde está hoy: a las puertas del poder. El RN encabeza todos los sondeos. En estos años ha ido ganado apoyos, entre los moderados, en los barrios llenos de hijos de inmigrantes, entre los jóvenes... En lugares donde antes era impensable que pudiera lograrlo. Se ha llevado a su terreno a parte de Los Republicanos, la derecha moderada francesa, pero también

parte su discurso, en algunas propuestas en materia económica o de seguridad, para conquistar a parte del electorado. Como Giorgia Meloni, que venía de un partido postfascista y ha normalizado su discurso en Italia, Le Pen ha afinado su propio proceso, a la conquista del elector.

Ha perdido las elecciones presidenciales dos veces frente a Macron (2017 y 2022), pero aspira a lograrlo en 2027, cuando él ya no podrá presentarse. En Francia, hasta ahora al menos, siempre ha funcionado el llamado cordón sanitario, o frente anti Le Pen, que hacía que, en la segunda vuelta de las presidenciales, la gente votara siempre al candidato contrario con tal de que no ganara ella.

Este cordón se ha debilitado hasta el punto de que la líder encabeza los sondeos y acaricia la mayoría absoluta. Varias encuestas publicadas ayer por Harris e Ifop sobre la intención de voto en la primera vuelta electoral, la de este domingo, le dan entre el 34% y el 36% de los apoyos. La izquierda, unida bajo el bloque Nuevo Frente Popular, tendría entre un 27% y un 29%. El bloque de Macron, un 21%. Es el más debilitado.

Los Republicanos, el partido de derecha tradicional, está dividido en dos, entre los que se han pasado al bando de Le Pen (esos tendrán un 3%) y los que se mantienen en que aliarse con la extrema derecha sigue siendo una línea roja (son un 6%). Los votos de este espectro indeciso serán claves, al igual que la participación.

Los sondeos son para la primera vuelta. A la segunda pasan los dos que más votos obtengan en cada circunscripción (son 570). Es el domingo 7 cuando se jugará todo en las urnas. Los tres bloques tendrán que decidir a cuál de los dos aspirantes que hayan pasado apoyan si en su circunscripción no sale su candidato. El encaje será difícil teniendo en cuenta la polarización de los bloques.

Algunos temen que esta normalización del discurso de la extrema derecha lleve a una banalización del racismo o del antisemitismo. Es en este contexto polarizado en el que, por ejemplo, el alcalde de Rouan ha prohibido una velada anti extranjeros en la ciudad. Interior ha advertido de problemas de seguridad en el voto del domingo y también de un elevado nivel de alerta terrorista.



RENOVADO RESPALDO A KIEV. Los líderes de la Unión Europea y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmaron ayer un acuerdo sobre garantías de seguridad. Los Veintisiete se comprometen a continuar con el apoyo militar y financiero a Kiev.

En el corto, la prioridad es la entrega de armas. «Tenemos que trabajar en los próximos pasos. Lo más urgente son las defensas aéreas», afirmó el líder ucraniano. A su paso por Bruselas, Zelenski pidió redoblar los esfuerzos para celebrar una segunda conferencia de paz alegando que su país, a diferencia de Vladimir Putin, no quiere una guerra eterna. «Es muy importante para Ucrania, para Europa y para el mundo», dijo.

vez, los verdes se pegaron un gran batacazo en las urnas (han pasado de 71 a 53 escaños), Meloni estaba convencida de que el próximo Gobierno de la UE tendría que reflejar los resultados de las elecciones y, en consecuencia, girar

por entornos más cercanos,

hacia la derecha populista. Pero, como ya sabemos

disruptivo? ¿Estar dentro de la Comisión velando por los intereses de Italia y con ECR e incordiando a socialistas, liberales y verdes? ¿O estar fuera liderando la insurrección anti establishment, esperando a que se sume Le Pen y otros? Los dos escenarios confirman que Meloni tiene un gran poder en la

Europa de hoy.

### **MUNDO**



Juan José Zúñiga, ex comandante general de las Fuerzas Armadas, detenido ayer en La Paz. JUAN KARITA / AP PHOTO

# Un golpe repleto de incógnitas

El Gobierno boliviano dice que los insurrectos planificaron la asonada durante semanas

### DANIEL LOZANO

El Gobierno boliviano escenificó en la noche del miércoles el capítulo final del pintoresco golpe militar del 26 de junio, resuelto en menos de tres horas con su principal protagonista esposado y con gesto abatido ante las cámaras. «El objetivo era derrocar al Gobierno nacional en ejercicio haciendo uso de la violencia. El general Zúñiga quería tomar el poder, pero hemos logrado con la Policía evitar que este trágico hecho se consumara. Son delincuentes y criminales», fustigó Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno y mano derecha del presidente izquierdista Luis Arce.

A pocos metros, quien fue comandante general de las Fuerzas Armadas y principal ficha militar de Arce, mantenía la mirada perdida. Unos minutos antes se había defendido señalando a su jefe político, a quien acusó de ordenarle sacar los blindados para aumentar su popularidad en medio de la crisis política, social y económica que sacude Bolivia.

El ministro de Gobierno de Bolivia anunció después la detención de otras 17 personas que se suman a los dos mandos militares ya apresados. Los presentó como promotores del fallido golpe militar en contra del presidente Luis Arce.

Según el ministro Eduardo del Cas-



Simpatizantes del presidente Arce se manifiestan ayer contra el golpe en la plaza Murillo. JORGE BERNAL / AFP

tillo, los detenidos actuaron bajo la orden del general Zúñiga.

Golpe militar fracasado, autogolpe, rabieta de un general destituido

y *show* político. En Bolivia se dispararon de inmediato distintas tesis, investigadas ya por la Fiscalía, mientras las imágenes de las tanquetas y

de los militares desplegados en la plaza Murillo daban la vuelta al mundo en un inesperado *déjà-vu* en una región ensangrentada el siglo pasa-

do por los golpes militares.

En la última asonada de América, encabezada por el entonces presidente peruano Pedro Castillo en 2022, los militares ni siquiera llegaron a aparecer por las calles de Lima. Fracasó en pocos minutos para un mandatario acosado por la corrupción, que hoy se mantiene apresado.

«Es absolutamente falso y son cosas que me parecen inconcebibles», se defendió la ministra de Presidencia, María Nela Prada, ante las acusaciones de autogolpe. El Gobierno informó de que el general Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez prepararon la asonada durante tres semanas. Junto a ellos hay una decena de militares detenidos.

La tesis gubernamental apunta a que la rebelión de Zúñiga, un militar siempre afín al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), fracasó porque no llegaron los refuerzos de la Armada y de la Fuerza Aérea, así como tampoco las unidades de Viacha, a 30 kilómetros de la capital. Los insurrectos derribaron la puerta de acceso al palacio Quemado, sede del Gobierno, y confrontaron con el presidente, que ordenó su retirada. Minutos después, abandonaron sus posiciones, pero antes provocaron lesiones a 12 personas, según el Ejecutivo.

El diálogo de alta tensión que mantuvieron el presidente y su general favorito parece haber sido clave en el desenlace final. Uno de los viceministros presentes aseguró que Zúñiga mostró su malestar y que el mandatario se le encaró con su bastón de mando. Un día antes, el presidente

### **MUNDO**

había destituido al comandante general por su enfrentamiento con el ex presidente Evo Morales.

Zúñiga aseguró que no iba a permitir que Morales se postulase por cuarta vez para la Presidencia pasando por encima de Arce en la guerra fratricida que se vive en el seno de la revolución indígena. Incluso durante el asalto se declaró defensor de la democracia y aseguró que ordenaría la libertad de los presos políticos. Entre estos prisioneros se encuentran la ex presidenta Jeanine Áñez y el opositor Luis Fernando Camacho.

«¡No puede ser, no puede ser el desprecio, tanto desprecio!», se lamentó Zúñiga en diálogo con el presidente, que mantuvo la entereza hasta conseguir que los militares dieran marcha atrás y abandonaran el palacio. La desbandada posterior confirmó que el desafío había fracasado.

Arce juramentó de inmediato a la nueva cúpula militar, que ordenó el repliegue de las tropas. Desde el primer minuto contó con el respaldo internacional. Presidentes y cancillerías de la región y del mundo salieron al paso de la intentona y mostraron su apoyo a un mandatario en horas bajas, como su país.

La oposición se mostró desde el principio en contra de los insurrectos, incluso varios ex presidentes, co-

### Morales denuncia una operación orquestada por el presidente Arce

### Las acusaciones de autogolpe son «inconcebibles», según el Ejecutivo

mo el líder opositor Carlos Mesa y Jorge *Tuto* Quiroga, así lo manifestaron.

Fue el propio Morales quien denunció una suerte de autogolpe horas antes de que la primera tanqueta embistiera contra palacio Quemado. Más tarde, convocó a los movimientos sociales, lo que también hizo el Gobierno. Ambos se disputan su apoyo.

La Central Obrera Boliviana y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, así como los sindicatos cocaleros del Chapare, bastión de Evo, llamaron a la huelga general y al bloqueo de caminos. La mayoría de las convocatorias se desvanecieron con el paso del tiempo, sobre todo tras la comparecencia de Arce desde la casa de Gobierno.

Aunque la situación estaba ayer bajo control absoluto, la realidad no pinta bien para un mandatario que hace semanas recibió la visita de una comisión del Grupo de Puebla para apaciguar los ánimos entre ambos amigos del foro que acoge a izquierdistas, revolucionarios y populistas de Latinoamérica. Hasta La Paz viajaron Zapatero, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y el ex mandatario colombiano Ernesto Samper. Los acontecimientos posteriores demuestran que nada consiguieron.



El presidente boliviano, Luis Arce, habla desde el balcón del palacio del Gobierno en La Paz, tras el intento de golpe. AIZAR RALDES / AFP

# La 'mano negra' de Evo Morales

Los bolivianos, afectados por la lucha entre el presidente Arce y el ex mandatario

D. LOZANO

Muy poco queda ya del famoso milagro económico boliviano al calor de la nacionalización de hidrocarburos de 2006. Contra su economía, ahora la de mayor riesgo de la región, se suceden las malas noticias: falta de dólares, colas en los bancos, la mitad de las reservas de oro vendidas, escasez de combustibles, colapso de la paridad monetaria...

Quién les iba a decir a los bolivianos, durante años el país que más crecía de la región, que la semana pasada ni siquiera encontrarían tomates en los mercados, afectados por una inflación cruel: en marzo un kilo de tomates costaba cinco bolivianos (68 céntimos de euro) y hoy se pagan 18 bolivianos (2,43 euros) en el oriente del país.

«Los bolivianos necesitamos trabajar para sacar adelante al país», aseguró el presidente Luis Arce, pero los hechos no le dan la razón. Bolivia sufre un proceso de decadencia económica y social en paralelo a la guerra fratricida montada por el ex presidente Evo Morales, decidido a pasar por encima de su propio delfín político para regresar al poder en las elecciones del año que viene, precisamente el año del Bicentenario de la Declaración de Independencia.

«¿Cómo podemos enfrentar la crisis económica e institucional con un Gobierno dividido? El país y los movimientos sociales reclamamos unidad y planificación responsable para darle certidumbre a la gente», disparó el domingo Evo Morales desde su bastión en Cochabamba. Hasta el grupo parlamentario de la revolu-

ción indígena está fragmentado y en ocasiones vota con la oposición para fustigar al Gobierno.

Poco importa que Evo haya gobernado durante tres legislaturas, que perdiera un referéndum a favor de la reelección perpetua y que en 2019 tuviera que huir del país tras demostrar la Organización de Estados Americanos (OEA) fraude electoral. A Morales, convertido en uno de los grandes dinosaurios políticos de América, sólo le interesa recuperar el poder, «por las buenas o por las malas», como él mismo ha acuñado. No importa el precio que cueste. De hecho, el Tribunal Constitucional confirmó a finales de diciembre que no cabe la reelección después de dos legislaturas en el poder.

La lucha se centra hoy en hacerse con el poder en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido conformado de forma originaria por movimientos sociales que cambió la historia del país y encumbró a los dos líderes. En el pulso entre arcistas y evistas, los primeros defenestraron en mayo a Morales tras 27 años al frente del MAS con mano de hierro, en un Congreso marcado por la tensión y las amenazas. Incluso la confederación campesina se partió en dos tras un cónclave tan duro que 450 personas resultaron heridas.

El sector de Morales acusa al presidente y al vicepresidente, David Choquehuanca, de derechizar su partido y de querer continuar más allá de 2025, pese a que Evo esgrime un supuesto acuerdo para forzar su regreso al poder. En la supuesta conspiración, como casi siempre, ven la



Evo Morales, en 2023. N. PISARENKO / AP

mano negra de Estados Unidos, pese a que Arce es un connotado crítico con Washington y aliado íntimo de los presidentes revolucionarios, los mismos que acogen a Evo como uno de los suyos.

Desde el poder, Arce ha advertido contra los «antipatria que se muestran con careta democrática, que procuran un golpe blando o un acortamiento de mandato».

Fieles a sus convicciones revolucionarias, ambos bandos se lanzan

acusaciones golpistas de uno a otro lado. Nada queda de la relación fraternal, cuando Evo se decantó por quien fuera su gurú económico durante la época de bonanza. Todo un clásico latinoamericano, ya vivido entre el ecuatoriano Rafael Correa y su sucesor, Lenín Moreno; entre los argentinos Alberto Fernández y Cristina Kirchner y entre los colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

«El Gobierno está jugando con fuego para cubrir la debacle de su modelo económico», resume a EL MUNDO la historiadora Lupe Cajías. «En Bolivia, ningún indicador augura que pronto se pueda volver a exportar gas. Los expertos describen un triste futuro. Ni mencionar el litio o el hierro, ni siquiera la economía naranja», concluye Cajías.

La esperanza del litio, también bajo disputa de Arce y Evo, no es suficiente pese a las previsiones para devolver el bie-

nestar económico al país. Al contrario, la corrupción también ha avanzado en los planes gubernamentales y los ha oscurecido.

De hecho, una broma se acuñó hace tiempo en los centros del poder de La Paz, sabedores de que Marcelo Arce, hijo del presidente, estaba al frente de los negocios del litio. Morales le acusó de negociar con empresas extranjeras las concesiones del litio y gas del país. Desde entonces le llaman *Marcelitio*.

### **MUNDO**

# EDMUNDO | CANDIDATO OPOSITOR VENEZOLANO

# «Eliminar mi candidatura está en el ambiente»

### **DANIEL LOZANO**

Sólo faltan un mes para las trascendentales elecciones presidenciales de Venezuela, mucho más que unos comicios locales. Y pese a ser un absoluto desconocido hace dos meses, el diplomático Edmundo González Urrutia (La Victoria, 1949) encabeza todas las encuestas independientes con entre 20 y 30 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro.

El candidato unitario de la oposición democrática se ha subido sin dudarlo al huracán emocional que recorre el país petrolero, encabezado por María Corina Machado. Parecen un tándem perfecto: la líder opositora convoca a multitudes en un fenómeno pocas veces visto en América Latina, mientras el embajador firma acuerdos con fuerzas políticas, se reúne con distintos gremios y responde con serenidad y tolerancia a todos los obstáculos que se ponen en su camino.

González Urrutia, irredento seguidor madridista, responde a ELMUN-DO con la misma templanza, sabedor de que el chavismo no está dispuesto a ceder el poder como cualquier fuerza democrática. En el camino se suceden insultos, amenazas, fakes y detenciones, pero Edmundo para todo el mundo, como le bautizaron los jóvenes en las redes sociales, se mantiene con su estilo de embajador, capaz de comerse un perro caliente venezolano «con todo» sin manchar la corbata y de jugar al dominó con esa retranca que define a los caribeños.

«Estamos en un proceso inédito, tan inédito como la selección del candidato opositor, que llegó por circunstancias ajenas a mi voluntad. Nunca en mi vida pensé estar en esta posición», asegura el candidato surgido en una noche de cierre de candidaturas, a la desesperada, cuando el chavismo dejó abierta una rendija que la oposición aprovechó, decidida a poner fin a la tragedia vene-

Pregunta. En las últimas semanas son incesantes los rumores respecto a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) golpeará las elecciones presidenciales por orden de Nicolás Maduro y decretará la eliminación de la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuyo candidato es González Urrutia. ¿Siente la guillotina revolucionaria sobre su candidatura?

Respuesta. Esa es una de las opcio-

nes que está en el ambiente. Nosotros aspiramos por supuesto a que ellos respeten lo que la mayoría de los venezolanos quieren, su voluntad de cambio, un cambio en paz y para todos los venezolanos. Un país donde el adversario político no sea visto como un enemigo. Un mensaje de tolerancia con el que hemos insistido durante los pocos días que tenemos de campaña. Pero, evidentemente, un Gobierno con el talante de éste y conociendo como saben las encuestas, que indican una cómoda y sólida ventaja para nosotros, bien asentada, uno puede esperar cualquier cosa. Para este régimen no sería nada extraño, así como han inhabilitado a otros dirigentes, así como han prohibido a María Corina Machado inscribirse en las elecciones, como han cerrado medios de comunicación... No sería nada extraño que tomaran esa decisión [en referencia a la eliminación de su candidatura]. Ya han judicializado partidos, inhabilitado tarjetas electorales... Cada vez más se le ven las costuras antidemocráticas a este Gobierno

P. En otros escenarios se teme incluso que se suspendan las elecciones. La semana pasada, un falso opositor reclamó al Tribunal Supremo que no haya comicios hasta que se quiten las sanciones. El panorama es de máxima presión, incluso con la carta final de una crisis por el Esequibo frente a Guyana. ¿Cómo asume personalmente un diplomático de carrera, especialista en conducir crisis, una situación histórica tan extrema y tan trascendental como ésta? R. Lo asumí con entereza, como una contribución personal a la institucionalidad democrática de Venezuela, tan golpeada. Y lo asumí porque las 14 fuerzas políticas que integran la Plataforma Unitaria unánimemente adoptaron mi candidatura para la Presidencia. Era muy difícil rechazarlo.

P. ¿No teme por sí mismo o por su familia?

R. Cuando uno toma estas decisiones está expuesto a riesgos y yo asumí esta responsabilidad a costa de todas estas situaciones que pueden presentarse. Confío en que la madurez política, y digo madurez sin ninguna otra connotación, pueda llegar a hacer que los gobernantes tengan la madurez de dejar que el pueblo venezolano se exprese en sana paz. Varios presidentes latinoamericanos ya han hecho saber al propio presidente Ma-



**OBJETIVO** «Aspiramos a que el régimen acepte la voluntad de cambio»

**RIESGOS «Podemos** esperar cualquier cosa

del chavismo»

**RESULTADOS** «La mejor observación electoral la harán los venezolanos»

duro sobre la necesidad de que se hagan unas elecciones justas, libres y transparentes porque se están jugando mucho en estos comicios.

P.¿Ha mantenido contactos con estos presidentes, como Lula da Silva o Gustavo Petro? Luis Lacalle, primer mandatario de Uruguay, ha advertido esta semana de que Maduro «no está dispuesto a realizar elecciones transparentes»

R. Hemos mantenido contactos personales con sus representantes diplomáticos en Caracas y, por otro lado, tenemos a nuestros representantes en la mesa de diálogo [y cita a Gerardo Blyde, quien encabezó los acuerdos de Barbados con el Gobierno] que tienen un fluido contacto con los representantes del oficialismo.

P.¿Qué puede empujar a un régimen iliberal, marcado por la violación de derechos humanos y por la corrupción generalizada, a aceptar un pulso democrático y reconocer los resultados del 28 de julio?

R. La presión de la comunidad inter-

nacional, la presión que puedan hacer los demócratas del continente, el Parlamento Europeo... Todos abogan por una solución electoral y pacífica al grave conflicto que hay en Venezuela. Todos conocen el talante de este régimen y todos conocen su comportamiento en el pasado. Todos están pendientes de sus maniobras. ¿Por qué se suspendió la invitación a la Unión Europea (UE) para que viniesen sus observadores a las elecciones? Por la sencilla razón de que cuando vinieron a las elecciones regionales de 2021 levantaron un informe larguísimo con graves señalamientos y recomendaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que generó una polémica con el Gobierno al punto de que le quitaron la invitación. Para nosotros, la mejor observación la harán los venezolanos, que van a estar ese día masivamente presentes en los  $centros \, electorales, masivamente \, vo$ tando y luego exigiendo que se respete la voluntad popular.

P. Más vale que sea así, porque sin la



### **MUNDO**



FEDERICO PARRA / AFP

UE, sin la Organización de Estados Americanos (OEA), con delegaciones menores del Centro Carter y de la ONU, el resto de los observadores son aliados del chavismo.

R. Los ojos de la comunidad internacional están puestos en Venezuela. Van a ser una suerte de observadores en la distancia de este proceso.

P. A falta de un mes y un día, todas las encuestas independientes le dan una ventaja de al menos 20 puntos. Ha pasado de ser un diplomático ajeno a la política, un total desconocido para el país, a formar parte del tándem que ha devuelto la esperanza a los venezolanos.

R. Esa es la palabra clave: ha vuelto la esperanza a los venezolanos. En este momento, los venezolanos confían en que podemos ser una suerte de bálsamo en una situación como la que atraviesa el país.

P. Tras el evento electoral que protagonizó en La Guaira, usted acudió a saludar a los guardias nacionales del destacamento local. Pero desde el po-

### **EXTERIOR**

«Los ojos del mundo están puestos en Venezuela»

### **DESEO**

«Queremos que los venezolanos podamos vivir en paz»

### **TÁNDEM**

«Mi relación con María Corina es muy cercana y transparente» der le han acusado de amenazar a los militares y cuatro de los activistas y periodistas que allí estuvieron están hoy encarcelados. ¿Qué sucedió exactamente ese día?

R. Se trató de un hecho intrascendente que se ha tratado de magnificar. Yo simplemente me acerqué, hablé con el oficial que estaba a cargo del comando de la Guardia Nacional y le extendí mi mano en señal de saludo. Y así mismo me fui. Allá no sucedió absolutamente nada.

P. Generales chavistas se han sumado en los últimos días a la campaña electoral con un respaldo total a Nicolás Maduro, incluso con palabras que resultan amenazantes para los demócratas. ¿Por qué creer que cumplirán el papel que determina la Constitución y no volverán a participar en el fraude electoral ya vivido en las elecciones regionales de Barinas?

R. Aspiramos a que ellos se mantengan en el marco de la Constitución y del artículo 328, que exige el respeto a la integridad territorial y más que nada, sin actividad política.

P. ¿Ha mantenido algún contacto con otros militares que no formen parte de la élite chavista?

R. No, nosotros no hemos mantenido ningún contacto con miembros de las fuerzas armadas.

P. Si se produce un milagro político y el chavismo permite juramentarse como presidente al elegido por el pueblo, usted ocuparía tras un cuarto de siglo de revolución el palacio de Miraflores. ¿Cómo empezaría a reconstruir Venezuela desde el primer día? R. La reconstrucción es ardua y complicada porque abarca a todos los sectores de la vida nacional. El país está institucionalmente golpeado y nosotros lo que queremos es mirar hacia adelante, recomponer la institucionalidad democrática y que todos los venezolanos podamos vivir en paz. Y que sea un Gobierno para todos.

Y que sea un Gobierno para todos.

P. Le acusan de todo, hasta de ser un agente de la CIA y de haber participado en la masacre contra los jesuitas españoles de El Salvador. Pero usted siempre responde con serenidad y respeto, algo que se le ha reconocido en el mundo opositor. ¿Hasta dónde llega su paciencia?

R. En Venezuela hay un dicho: «A palabras necias, oídos sordos». Los hechos que han señalado en la propaganda oficial ocurrieron mucho antes de que yo llegara a El Salvador, es algo que se cae por su propio peso. P. Por otra parte, Maduro repite que usted es débil y manipulable...

R. Esperemos para ver los resultados y ver así quién va a ser el débil. P. Las malas lenguas advierten que factores de los partidos tradicionales, perdedores de las primarias opositoras, pretenden que se aleje de María Corina Machado para que se acerque a ellos. ¿Cómo es su relación hoy con la líder opositora?

**R.** Absolutamente franca, transparente y de respeto. Y muy, pero muy cercana.

P. ¿Mantiene contacto con el embajador español en Caracas?

R. Tengo un contacto fluido con el representante español y espero mantener esas relaciones con España, con la mayor cordialidad y respeto.

# El futuro de Venezuela, en escenarios

A falta de un mes para las presidenciales se abren cuatro caminos para el país

«¡Sabemos que tenemos los votos, pero también sabemos que este es un sistema corrupto y tramposo!», clamó el miércoles María Corina Machado durante su multitudinario recorrido en los Andes, uno más en la Venezuela profunda que sueña con el cambio. La conexión emocional del pueblo venezolano con el tándem María Corina/Edmundo se ha concretado en un candidato que sigue en la carrera doblando en las encuestas a Nicolás Maduro. Ni los más optimistas esperaban una situación así. Dirigentes opositores, politólogos y figuras de la sociedad civil consultados por EL MUNDO coinciden en la existencia de cuatro escenarios ante las presidenciales más trascendentales de los últimos tiempos:

ILEGALIZAR ALA OPOSICIÓN. La oposición conoce los movimientos del chavismo en el interior del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ilegalizar la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aprovechando el recurso interpuesto hace meses por un oscuro operador del chavismo, Luis Ratti, que se hace pasar por opositor radical. Los rumores fueron incesantes en las últimas semanas. Aquí se abren varias posibilidades, porque el sistema electoral venezolano permite que cada partido legalizado presente un candidato y Edmundo cuenta con tres tarjetas: MUD, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela. La eliminación de la MUD puede arrastrar de forma arbitraria a las otras dos o, si así lo decide Maduro, permitir a Edmundo concurrir a esas elecciones trucadas, a sabiendas de que a la hora de votar en las papeletas aparecería la opción de la MUD. Quien apostara, por error, por esta opción sería voto nulo. «Cada día que pasa es más costoso para el Gobierno inhabilitar la tarjeta de la unidad en términos de rentabilidad política. Pero cada día que pasa es uno menos para la oposición y qué plan B tomar en caso de que sea así», corrobora a EL MUNDO el consultor político Luis Peche Arteaga.

SUSPENSIÓN ELECTORAL. El chavismo ha preparado durante meses el terreno para, llegado el caso, aprovechar el conflicto que vive con Guyana por el territorio del Esequibo para declarar el estado de excepción y suspender

las elecciones. Así lo han advertido antiguos militares chavistas, como el mayor Hebert García Plaza. «Es menos costoso que un fraude monumental o que entregar el poder tras la derrota electoral. No se puede descartar y seguramente está sobre la mesa. Pero tampoco es fácil, dada la energía de estas semanas y la mayor conciencia de la comunidad internacional. Cada día que pasa se les hace más cuesta arriba», sopesa el analista Miguel Velarde. La semana pasada se abrió otro «camino» para la revolución: un falso opositor presentó ante el TSJ un requerimiento para que se suspendan las elecciones hasta que EEUU no retire las sanciones contra los jerarcas chavistas.

FRAUDE MASIVO. La ingeniería electoral de la revolución trabaja a destajo para restar votos a la oposición. Primerofueron las inhabilitaciones de Machado y de la filósofa Corina Yoris, después llegó el bloqueo para que cinco millones de venezolanos en el exterior no voten, además de cientos de miles de jóvenes hasta hace poco menores de edad. Se cambian normas, se crean centros electorales bajo vigilancia, se impide la presencia de observadores internacionales... «La limitación del CNE para testigos electorales me hace pensar que el chavismo apuesta por llegar al 28 J para alterar los resultados con combinación de factores y con la participación de ocho candidatos (colaboracionistas), que quiten algunos votos a González», profundiza Peche Arteaga.

VICTORIA OPOSITORA. Las encuestas y la calle no de-jan lugar a dudas: la oposición democrática barrería en unas elecciones en cualquier otro país del mundo. Si, pese a todas las trampas del chavismo, el 28J confirma semejante mayoría, comenzaría una sorprendente transición. «Si las gana va a tener que asumir seis meses de transición para negociar con todos los poderes públicos del chavismo. Un escenario también muy difícil», añade Peche. Y un escenario imposible sin la presión internacional y las negociaciones secretas con Estados Unidos. Porque esa es la gran pregunta: ¿Existe un diálogo en marcha tanto dentro como fuera de Venezuela para que se lleve adelante la transición política soñada por el 80% del país?

### **MUNDO**

# Un Irán dividido elige a su nuevo presidente

Culmina hoy en las urnas una campaña marcada por el programa nuclear

### LARA VILLALÓN

El futuro del programa nuclear de Irán ha sido el eje de campaña de los comicios presidenciales de hoy, una cita adelantada tras la muerte de Ebrahim Raisi. Dos modelos compiten por la Presidencia con propuestas contrarias que impactan en la vida de esta polarizada sociedad de 88 millones de habitantes. Ante la crisis económica que azota Irán desde hace años, con una inflación que supera el 40% y una rápida devaluación de la moneda, las sanciones internacionales al programa nuclear iraní han recobrado un gran protagonismo.

Los candidatos de línea dura niegan que las sanciones hayan tenido impacto en la economía. «La comunidad internacional no está formada solo por dos o tres países occidentales», señaló Saeed Jalili, uno de los candidatos de línea dura con más apoyos. Jalili ocupó un alto cargo en anteriores negociaciones nucleares y se opone a un acercamiento con Occidente o a hacer concesiones para que EEUU levante las sanciones.

Solo el único aspirante reformista, Masoud Pezeshkian, aboga por retomar relaciones con los países occidentales para que se levanten las restricciones e Irán relance su economía. «Sin una política exterior razonable no podemos presionar para obtener beneficios económicos, ni podemos tener buenas relaciones con nuestros amigos», advirtió el ex ministro de Exteriores iraní Mohammad-Javad Zarif. El ex jefe de la diplomacia durante la Presidencia del reformista Hasan Rohani ha mostrado su apoyo a la candidatura de Pezeshkian. En varias intervenciones durante la campaña, ha mostrado datos gráficos sobre cómo el acuerdo nuclear de 2015 con Estados Unidos -en el que Teherán se comprometió a reducir las centrifugadoras y a disminuir sus reservas de uranio enriquecido- disparó las ventas de petróleo y ayudó al crecimiento económico del país. Zarif siempre ha insistido en que el acuerdo nuclear con EEUU contó con la aprobación del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que defendió las po-



Simpatizantes de Mohammad Bagher Qalibaf, el candidato más duro, en Teherán el miércoles. VAHID SALEMI / AF

líticas de Hasan Rohani. El enfoque de Pezeshkian, que también ha prometido relajar algunas medidas, como el velo islámico obligatorio en el espacio público, ha inquietado a sus rivales de campaña.

Los comicios se producen en un momento de gran desapego electoral que los analistas achacan a la crisis económica y al desencanto con el sistema tras las masivas protestas antigobierno del año 2022.

La aparición de Pezeshkian ha sa-

cudido la campaña y ha dado esperanzas al sector reformista. «He venido a solucionar tus problemas, a ser la voz de aquellos que no son escuchados», dice Pezeshkian. «El problema de la generación Z somos nosotros. Quieren un cambio, pero nosotros no hemos cambiado», añadió.

Una investigación de la Organización Atómica de Naciones Unidas (OIEA) reveló que las reservas de uranio enriquecido de Irán han aumentado hasta el 60% y siguen creciendo. Sus niveles se podrían acercar rápidamente al 90%, suficiente para desarrollar armas. Teherán insiste en que este programa tiene fines pacíficos, pero la agencia internacional alertó de que Irán podría construir tres armas nucleares en cuestión de semanas si así lo decide. El jefe de la OIEA, Rafael Grossi, ha instado al país a no añadir «armas nucleares al caldero de Oriente Próximo» tras intentar sin éxito establecer un control regular y acceder a sus instalaciones.



## ACTUALIDAD ECONÓMICA

### EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES EN ESPAÑA EN 2023

### PESO QUE DESTINAN LOS HOGARES A CADA TIPO DE GASTO EN FUNCIÓN DE SU RENTA

En % sobre el total de gasto. Se distribuye en quintiles: del quinto de población con menos renta al quinto con más.

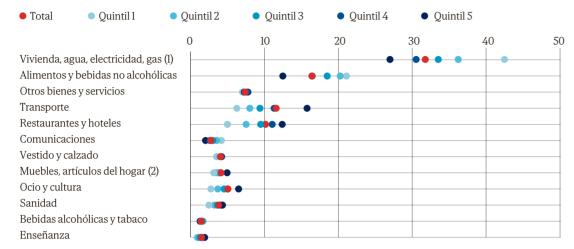

### EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LAS FAMILIAS POR NIVEL DE INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR

Variación (%) 2023 respecto a 2022.

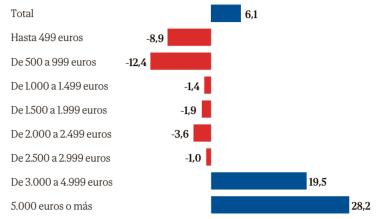

### PESO QUE DESTINAN LOS HOGARES A CADA TIPO DE GASTO POR NACIONALIDAD

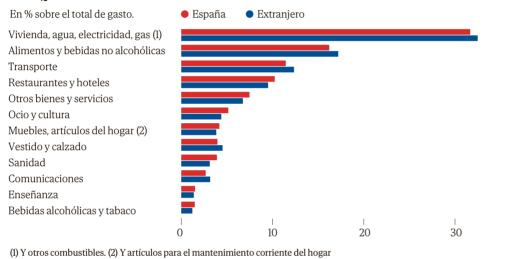

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LAS FAMILIAS POR PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO EN EL HOGAR



D. SÁNCHEZ /  ${\bf EL\,MUNDO}$ 

# Sin alivio para las rentas bajas

• La proporción del presupuesto familiar que se destina a la vivienda (alquiler y suministros) y alimentación se mantiene sin cambios, pero aumenta para los hogares con menos ingresos, que ya dedican un 63,5%

### ALEJANDRA OLCESE MADRID

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

La parte del presupuesto familiar que destinan los hogares españoles a cubrir los gastos de vivienda (alquileres y pago de suministros) y alimentación se redujo en 2023 hasta el 48,1% -desde el 48,5% de 2022- a pesar de la inflación disparada del precio de los alimentos y gracias a que la de la electricidad se contuvo con respecto al año anterior. Sin embargo, ese leve alivio no se produjo en todos los hogares: aquellos que se encuentran en el primer quintil de renta (el quinto de la población con menos ingresos) tuvieron que incrementar el esfuerzo que hacen para asumir estos

En total, el pago de la vivienda y la cesta de la compra se lleva ya un 63,5% del total del gasto de las familias con menos renta, mientras que el año anterior destinaban un 63,1%, cuatro décimas menos, según la Encuesta de Presupuestos Familiares que publicó ayer el INE. Para el resto de grupos, el esfuerzo destinado a la casa y la comida ha bajado y va reduciéndose a medida que aumentan los ingre-

sos y las familias cuentan con más colchón para asumir otro tipo de gastos de ocio.

No es casual, por ejemplo, que las familias del último quintil (las más ricas) sean las que destinan una proporción más elevada de su gasto total a salir a comer o cenar en restaurantes y a pagar alojamientos en sus viajes (un 12,4% del total), ya que suelen hacerlo con mucha más frecuencia porque tienen unos presupuestos más holgados. Esa proporción va bajando a medida que descendemos quintiles: al 11,1%, 9,5%, 7,5% y 5% para el quintil más pobre.

Precisamente el gasto en restauración y alojamiento es el que más ha crecido en 2023 en media, hasta suponer un 10,1%, seguido del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas (con una cuota del 16,35%) y del ocio y la cultura (con un 5%). De los tres grupos, sólo en el gasto en restaurantes y alojamiento se observa un incremento del nivel de consumo, mientras que la compra de alimentación en volumen o cantidad ha bajado ante la ola inflacionista, y el consumo

en ocio y cultura se mantiene sin cambios respecto a 2022. En estos dos últimos, es la subida de los precios lo que ha disparado el gasto de las familias y no un mayor consumo por su parte. Las diferencias en el peso que supone cada partida en función del tipo de hogar se observa también en función de la nacionalidad: mientras los nativos han reducido el esfuerzo que dedican a vivienda y alimentación (del 48,4% al 47,9%), los extranjeros lo han incrementado (del 48,9% al 49,7%).

Aunque en términos agregados, el gasto de las familias en España ha crecido un 3,8% por hogar en 2023 hasta una media de 32.617 euros por familia, existen importantes diferencias en función del nivel de ingresos.

El gasto total en España ha crecido un 6,1% en 2023, pero tan sólo los hogares que ingresan más de 3.000 euros limpios al mes han incrementado su nivel total de gasto: los que se embolsan de 3.000 a 4.999 euros mensuales han gastado un 19,5% más; mientras que aquellos que las familias que ingresan más de 5.000 euros

netos mensuales han elevado su gasto un 28,2% hasta los 61.474 euros. Por el contrario, todas aquellas familias que ingresan menos de 3.000 euros al mes entre todos los miembros del hogar han gastado menos, algo en lo que influye también el aumento de hogares con más niveles de ingresos por la subida salarial, de pensiones y prestaciones.

En 2023, el gasto en restaurantes y alojamientos es el que más creció

Las familias compraron menos alimentos, pero fueron más caros Si se coge el gasto medio por hogar, el mayor crecimiento –del 2,7%–se produjo en las familias que ingresan más de 5.000 euros al mes; mientras que aumentó un 1,1% para las que perciben de 2.000 a 2.499 euros; y un 7,8% para los que ingresan hasta 499 euros al mes. Sin embargo, se ajustaron el cinturón los que ganan de 500 a 1.999 euros mensuales; y los que ingresan de 2.500 a 2.999 (que gastaron un 2,2% menos).

En cuanto a la fuente de ingresos en el hogar, los que más incrementaron su gasto en términos relativos fueron las familias que viven de rentas de la propiedad y del capital (gastaron un 12,7% más), seguidos de los autónomos (9,7% más), los que viven de subsidios y prestaciones por desempleo u otras ayudas (9,5% más); los asalariados (6,1% más) y, en último términos, los pensionistas (4,5% más).

Si se miran los datos medios por hogar, los trabajadores asalariados son los que menos incrementaron su gasto (sólo un 2%), mientras que los autónomos fueron los que más (un 8,5% frente a 2022).

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



Cuatro mujeres conversan a la sombra en la Plaza de Oriente, en Madrid. JAVI MARTÍNEZ

# Las cotizaciones ya soportan menos del 70% de las pensiones

Fedea advierte del desequilibrio del sistema v de que ni el aumento de las transferencias del Estado evita el déficit

### MARCOS IRIARTE MADRID

El número de afiliaciones (que no de afiliados) a la Seguridad Social ha superado este año la barrera histórica de los 21 millones. Las previsiones para este verano dibujan, además, una nueva evolución récord del empleo y, con ella, de la contribución de las cotizaciones sociales, el principal sustento del sistema de pensiones

Sin embargo, esta aportación récord volverá a ser insuficiente para soportar los compromisos de gasto adquiridos. Y es que el peso de las fuentes de financiación del sistema han sufrido importantes cambios en los últimos años. Así, si en 2010 las cotizaciones sociales (lo que paga el empleador y el empleado de sus nóminas) aportaban el 92,3% del total del gasto del sistema, hoy su peso apenas cubre un 69,8% del mismo.

Así lo constata Fedea en un informe publicado ayer, que advierte del desequilibrio que presenta el sistema entre sus ingresos y sus gastos y de cómo éste ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, las obligaciones de gasto en pensiones públicas (Seguridad Social y clases pasivas) han crecido desde 2010 3,1 puntos, hasta alcanzar un 13,1% del PIB. «Esto supone aumentar su cuantía inicial en casi una tercera parte en un

corto periodo de tiempo», advierte Miguel Ángel García Díaz, doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y responsable de esta investigación de Fedea. Y todo ello justo antes de uno de los mayores desafíos a los que debe hacer frente el sistema: la jubilación de la llamada generación del baby boom, la más numerosa del país (los nacidos entre 1958 y 1977) y que empieza ahora a solicitar sus pensiones.

Mientras los gastos del sistema han escalado ese 3,1% desde 2010, los ingresos apenas han crecido un 2,3% en el mismo periodo. La pérdida de peso de las cotizaciones sociales se ha visto compensada con un aumento de las transferencias del Estado, hasta un 2,4% del PIB en 2023, según Fedea. El Estado también cubría parte del gasto del sistema vía transferencias en 2010, aproximadamente un 6,2% del total [el resto que no se cubría con el 92% aportado por las cotizaciones se financiaba gracias a las tasas e intereses que generaba el Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones], pero el peso de las transferencias escala hoy hasta el 23,3% del total, prácticamente una

«Este fuerte incremento de las trans ferencias del Estado no ha evitado

### INGRESOS Y GASTOS DEL SISTEMA DE PENSIONES EN UNA DÉCADA

### FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Aportación en % sobre gasto Cuotas sociales Tasas v otros ingresos Transferencia Estado Saldo contable (préstamo) 69,8 23.3 2010 2023

### GASTO EN PENSIONES PÚBLICAS



### GASTO EN PENSIONES POR CATEGORÍAS

Porcentaie de incremento

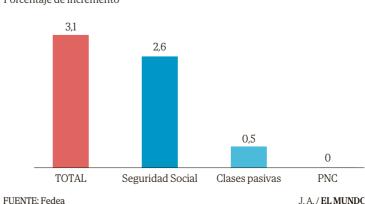

mantener un déficit constante en el último ejercicio», advierte Fedea, «un 0,6% del PIB que aumenta hasta el 0,8% si no se tiene en cuenta la recaudación conseguida a través del (poco coherente denominado) Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) destinada al pago de pensiones a partir de 2032. Así, de un superávit contable en 2010 se ha pasado a déficit, a pesar del importante complemento de financiación recibido vía transferencias del Estado».

El gasto total en pensiones públicas representa ya en torno al 30% del gasto público de todas las administraciones públicas, según los cálculos de Fedea. De ese 13,1% del PIB que suponen (en 2010 eran un 10,1%), las pensiones contributivas constituyen el grueso del gasto: un 11,9% del PIB en 2023.

«La opción elegida en la última reforma de mantener un sistema con una tasa de reposición superior en más del 70% a la media de la Unión Europea (77,2% vs. 44,2%) y el mantenimiento de la cuantía inicial actualizándola con el IPC durante toda la vida del pensionista sin importar las circunstancias, implica ya un gran esfuerzo para la sociedad que será más exigente en el futuro con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom a partir de 2024», advierte el profesor García Dí-

La pérdida de peso de las cotizaciones sociales como sustento de las pensiones se ha producido paulatinamente a pesar de la elevación de las bases mínimas (70,5% nominal) y máximas de cotización (40% nominal).

### AJUSTE PENDIENTE

«La perspectiva de utilizar las cotizaciones sociales y los ingresos propios como fuentes de financiación de un sistema contributivo, da como resultado un saldo básico que ha empeorado abruptamente en el periodo analizado», advierte el investigador de Fedea. «Desde un déficit de -0,4% del PIB en 2010 a otro muy superior de -3,8% del PIB en 2023. Este déficit básico del componente contributivo de las pensiones públicas es una décima superior al de todas las administraciones públicas

No es la primera vez que Fedea se pronuncia para advertir del desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema de pensiones. Ni está sola en su advertencia. La Comisión Europea ya dejó claro hace solo unas semanas en su Agering Report que España deberá afrontar un considerable ajuste del 0,8% anual de su PIB entre 2026 y 2030 para hacer sostenible el sistema de pensiones. Unos 12.000 millones.

«La situación del sistema del sistema público de pensiones español se mantiene inestable en términos financieros, incluso después de aumentar las transferencias del Estado; es cada vez menos contributivo y está asistiendo a un deterioro de la equidad entre generaciones, al establecer más cargas a las nuevas generaciones para mantener la tasa de reposición», concluyen desde Fedea.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC, ayer en la junta de accionistas. E.M.

# FCC sacará a Bolsa Inmocemento por 1.600 millones

La filial agrupa la participación en Realia y Metrovacesa y tendrá escasa liquidez

### LAURA DE LA QUINTANA MADRID

FCC, el grupo constructor y de servicios, aprobó en el día de ayer el último movimiento de la hoja de ruta que ha dibujado Carlos Slim, su principal accionista, con el objetivo de agrupar todas sus participaciones inmobiliarias y hacer aflorar su valor en Bolsa. La Junta de Accionistas de la compañía, donde Slim controla más del 80%, dio luz verde al proyecto de escisión de su filial Inmocemento, que pretende comenzar a cotizar a finales de año,

por un valor de 1.596 millones de euros a través de un *listing*, es decir, que los mismos accionistas mantendrán el porcentaje actual que tienen en FCC también en su *spin off* inmobiliario.

La operación consiste en escindir dos *patas* del negocio de FCC y juntarlos en la misma compañía: la cementera que proviene de Cementos Portland, y donde FCC controla el 99,028%; y el lado inmobiliario en el que la compañía es propietaria del 80% y el otro 20% restante

está en manos de Carlos Slim a través de una de sus sociedades, Soinmob Inmobiliaria Española. Bajo este paraguas es donde ha agrupado las compras que ha venido realizando los últimos años en Realia y Metrovacesa. En la primera, Slim alcanza una participación total del 92% tras la última adquisición del 15% que hizo en marzo al fondo Polygon y que articuló a través de dos sociedades, la primera es FCyC, filial de FCC que ahora sale a Bolsa y, la segunda, Finver Inversiones 2020, otro de sus brazos financieros en España. También se incluirán en la compañía Jezzino Uno, con el 100% del capital; y Metrovacesa, donde FCC ostenta el 21,224% de manera indirecta.

El objetivo de los accionistas, como en todo *listing*, es mantener su participación inicial en la nueva cotizada, lo que dará lugar a una compañía con escasa liquidez y un *free float* (capital que cotiza libre en el mercado, en manos de pequeños accionistas o de participaciones minoritarias) próximo al 6%-7%. Esto implica que por cada acción que po-

### **DATOS**

### 16%

DEL BENEFICIO. Es la aportación al grupo de Cementos Portland y de su negocio inmobiliario. A cierre de 2023 sumaron el 16,15% del ebitda y un 9,8% de los ingresos.

### 254 MILLONES DE EUROS.

Solo el negocio inmobiliario aportó 254 millones de euros al grupo el año pasado e ingresos de 105 millones de euros, el 3% y el 7% del ebitda, respectivamente.

**O,65 EUROS POR ACCIÓN.** Es el importe del dividendo aprobado por la Junta de FCC.

### sean de FCC recibirán una acción de Inmocemento.

Carlos Slim ve valor en el inmobiliario español, el antiguo *ladrillo* que no ha vuelto a ser el que fue desde el estallido de la *burbuja* en 2008. Con la construcción de nueva vivienda deprimida, el sector está lejos de

### Slim busca agrupar sus inmobiliarias y aflorar su valor

### El magnate controla el 92% de Realia y el 21% de Metrovacesa

recuperar, al menos, una velocidad de crucero de 100.000 viviendas al año, todavía alejada. El último dato ronda las 87.000. Hace dos años que el magnate mexicano hizo su aparición en el capital de Metrovacesa, una de las tres promotoras cotizadas de nuevo cuño.

Desde entonces el mercado vigila de cerca su aproximación a la compañía ante la posibilidad de que pueda hacer lo mismo que con Realia, pero, hasta la fecha, los bancos propietarios de la promotora (Santander y BBVA) con mayor banco de suelo de España no están dispuestos a vender. La realidad es que Metrovacesa sigue cotizando con un descuento cercano al 40% sobre lo que valen realmente sus inmuebles si mañana decidiera venderlos todos a precio de mercado, unos 2.000 millones de euros y el objetivo de Slim es aflorar el valor intrínseco de sus inmobiliarias. A ello se suma la inflación y el aumento de los precios de la construcción, no solo en materiales, también en salarios, del que se beneficia Cementos

En la junta también se aprobó el nombramiento de Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de la compañía, como consejera dominical de la sociedad por un periodo de cuatro años, que hasta ahora estaba representada en el consejo a través de su sociedad Dominum Desga.

### Grifols cae un 12% con deuda como 'bono basura'

El endeudamiento y el modelo de gobernanza rebajan la nota de la compañía

### LAURA DE LA QUINTANA MADRID

Nuevo golpe para Grifols. Sus acciones se desplomaron ayer un 12,22% al cierre del mercado, hasta mínimos del pasado mes de abril después de conocer el tirón de orejas de Moody's, a pesar de los esfuerzos que viene realizando la compañía para rebajar su deuda en los últimos meses.

La agencia de calificación comunicó el miércoles al cierre de mercado que ha rebajado el *rating* de la firma catalana a B3 desde B2 por los niveles de apalancamiento de la compañía y su modelo de gobernanza. Moody's explica en su nota que, aun considerando la venta de activos para acometer la reducción de deuda, el futuro de la compañía los próximos 12 a 18 meses se equipara mejor a un rating B3, que es el cuarto escalón por la cola delo que se conoce como bono especulativo o bono basura. Asimismo, Moody's ha aducido que las consideraciones en torno a la gobernanza han sido también un factor clave en la rebaja:

«Reconocemos que Grifols ha realizado algunos cambios positivos en su gobierno, incluida la reciente separación de la dirección de los accionistas y el nombramiento de un nuevo consejero delegado; sin embargo, en este momento existe un historial limitado de operaciones de la empresa después de estos cambios, indica Moody's.

Hace 10 días que Grifols cerró la venta del 20% de su participación en Shanghai RAAS (SRAAS) por una valoración cercana a los 1.600 millones de euros a Haier Group. Pese a todo, Moody's ha concluido que su liquidez es frágil, si bien es adecuada para los próximos doce meses.

1.600

Millones. Es el importe en que se valora el 20% de la china Shanghai RAAS que ha vendido Grifols Pero no es la única agencia que ha revisado el rating de la firma de hemoderivados estos días. Ayer fue el turno de Fitch Ratings, que mejora la perspectiva de la calificación crediticia a largo plazo de negativa a estable y confirma la de B+. No obstante, sí añade que las calificaciones de Grifols se ven limitadas «por su elevado apalancamiento, su ajustada liquidez y un flujo de caja libre (FCF) temporalmente moderado».

Con todo, Fitch ha avanzado que prevé un aumento «gradual» del resultado bruto de explotación (Ebitda) durante los próximos cuatro años, impulsado por el crecimiento de las ventas, la reducción de los costes de obtención de plasma y el lanzamiento de los productos de Biotest.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



| IBEX 35         |                      |                             |                 |               |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| TÍTULO          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % | AYER VARIACIO   |               |
|                 |                      |                             |                 |               |
| Acciona         | 112,400              | -0,900 -0,79                | 111,300 113,600 | -20,09 -15,68 |
| Acciona Ener    | 19,440               | -0,140 -0,72                | 18,950 19,800   | -18,68 -30,77 |
| Acerinox        | 9,505                | -0,095 -0,99                | 9,505 9,615     | 26,28 -10,79  |
| ACS             | 40,020               | -0,660 -1,62                | 39,960 40,820   | 62,09 -0,35   |
| Aena            | 188,100              | 0,400 0,21                  | 187,200 188,800 | 50,73 14,63   |
| Amadeus         | 62,360               | -1,420 -2,23                | 62,280 63,880   | 36,09 -3,88   |
| ArcelorMittal   | 21,120               | -0,260 -1,22                | 21,120 21,550   | 6,83 -17,71   |
| B. Sabadell     | 1,791                | 0,018 0,99                  | 1,755 1,800     | 32,59 60,87   |
| B. Santander    | 4,337                | -0,008 -0,17                | 4,306 4,352     | 43,52 14,75   |
| Bankinter       | 7,600                | -0,004 -0,05                | 7,536 7,630     | 3,21 31,12    |
| BBVA            | 9,240                | 0,040 0,43                  | 9,150 9,284     | 62,22 12,33   |
| CaixaBank       | 4,954                | 0,004 0,08                  | 4,924 4,973     | 17,92 32,96   |
| Cellnex Telecom | 30,590               | -0,370 -1,20                | 30,460 31,030   | 15,54 -14,22  |
| Colonial        | 5,440                | 0,030 0,55                  | 5,400 5,440     | 19,35 -16,95  |
| Enagás          | 14,020               | -0,150 -1,06                | 13,980 14,250   | 8,95 -8,16    |
| Endesa          | 17,800               | -0,715 -3,86                | 17,800 18,555   | 19,18 -3,58   |
| Ferrovial Se    | 36,500               | -0,060 -0,16                | 36,160 36,680   | 14,12 10,54   |
| Fluidra         | 19,440               | -0,200 -1,02                | 19,360 19,780   | 34,91 3,13    |

| <b>-</b> (        | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA | VARIACIÓN DIARIA AYER |        |          |        |
|-------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|----------|--------|
| ТÍТULO            | COTIZACIÓN | EUROS %          | MIN.                  | MÁX.   | ANTERIOR | ACTUAL |
| Grifols           | 7,970      | -1,110 -12,22    | 7,770                 | 8,780  | 43,50    | -48,43 |
| IAG               | 1,905      | -0,031 -1,60     | 1,905                 | 1,980  | 28,08    | 6,93   |
| Iberdrola         | 12,150     | -0,145 -1,18     | 12,115                | 12,355 | 15,38    | 2,36   |
| Inditex           | 46,480     | -0,130 -0,28     | 45,880                | 46,850 | 67,59    | 17,88  |
| Indra             | 19,340     | -0,520 -2,62     | 19,240                | 19,950 | 34,32    | 38,14  |
| Logista           | 26,620     | -0,180 -0,67     | 26,580                | 26,900 | 15,61    | 8,74   |
| Mapfre            | 2,156      | 0,002 0,09       | 2,148                 | 2,164  | 20,23    | 10,96  |
| Meliá Hotels Int. | 7,580      | -0,045 -0,59     | 7,565                 | 7,705  | 30,19    | 27,18  |
| Merlin Properties | 10,280     | -0,020 -0,19     | 10,160                | 10,290 | 23,66    | 2,19   |
| Naturgy           | 20,320     | -0,320 -1,55     | 20,260                | 20,720 | 17,57    | -24,74 |
| Redeia            | 16,260     | 0,060 0,37       | 16,150                | 16,430 | 3,73     | 9,05   |
| Repsol            | 14,640     | -0,015 -0,10     | 14,615                | 14,720 | -2,69    | 8,85   |
| ROVI              | 86,950     | 1,550 1,81       | 85,700                | 87,450 | 72,15    | 44,44  |
| Sacyr             | 3,288      | -0,026 -0,78     | 3,276                 | 3,310  | 28,54    | 5,18   |
| Solaria           | 11,590     | -0,330 -2,77     | 11,430                | 11,910 | 8,70     | -37,72 |
| Telefónica        | 3,993      | -0,025 -0,62     | 3,991                 | 4,021  | 17,09    | 12,99  |
| Unicaja Banco     | 1,261      | -0,010 -0,79     | 1,259                 | 1,276  | -5,39    | 41,69  |
|                   |            |                  |                       |        |          |        |

# La estatal Tragsa patrocinará los cursos de verano del CIS de Tezanos

Ambas entidades amplían su alianza tras colaborar en el ciclo electoral del año pasado

### PAULA MARÍA MADRID

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la empresa estatal Tragsa refuerzan su alianza. Hace algo más de un año, el instituto público que dirige José Félix Tezanos encargó a la entidad controlada por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la contratación de casi 200 encuestadores para capear el agitado ciclo electoral de comicios autonómicos, municipales y generales. Ahora, Tragsa ha aflorado como uno de los patrocinadores clave del curso El estudio de la opinión pública en las sociedades democráticas, que impartirá el propio Tezanos en el marco de los seminarios que coordina cada verano la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial.

El acuerdo de patrocinio se habría sellado en conversaciones al más alto nivel entre el propio Tezanos y el presidente de Tragsa, Jesús Casas, según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a las conversaciones.

El curso se desarrollará entre el lunes 1 de julio y el miércoles 3. Además del presidente del CIS, participarán otros miembros de la institución, como el director del Gabinete de Presidencia del organismo e histórico dirigente del PSOE de Madrid, Óscar Iglesias. Fuera del organigrama del CIS, entre los ponentes figuran perfiles ligados al mundo de la comunicación y a la formación socialista, como el exsecretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez y actual presidente de Efe, Miguel Ångel Oliver, o el exdirector general de RTVE y padre de la exministra Nadia Calviño, José María Calviño, o la presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa.

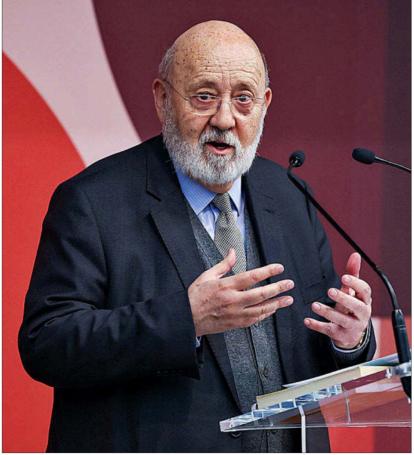

El presidente del CIS, José Félix Tezanos. EFE

Tragsa es lo que se conoce como un medio propio de la Administración, una condición por la que dos instituciones de naturaleza estatal pueden establecer relaciones comerciales de forma habitual, eso sí, sin infringir los marcos propios del régimen de competencia. Este tipo de entidades, entre las que destacan otras como Ineco o Isdefe, no operan a través de contratos, sino de en-

cargos. En el caso de Tragsa, alrededor del 95% de su negocio procede de encargos del sector público.

Tragsa es un ente activo en materia de patrocinios, si bien no ha respondido a las preguntas de este medio sobre colaboraciones similares a la sellada recientemente con el CIS. En cualquier caso, desde la empresa pública aseguran que todos sus patrocinios están contemplados en

su Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que se aprueba al cierre de año –y si es necesario se acualiza en abrilen la Junta de Accionistas que, en cualquier caso, está controlada en un 99,7% por el Estado.

Desde la pandemia, Tragsa ha disparado su actividad de forma considerable y, en consecuencia, también ha multiplicado exponencialmente su plantilla. Este aumento de actividad ha llamado la atención del Tribunal de Cuentas que, el pasado marzo, informó de que había detectado irregularidades tras fiscalizar los encargos ejecutados por Tragsa durante los ejercicios 2021 y 2022. En detalle, concluyó que el crecimiento de sus actuaciones en las distintas áreas de actividad no resultaba «ponderado», teniendo en cuenta el considerable número de medios propios de los que dispone la Administración y la «especialización» que requieren todos estos ámbitos.

En los ejercicios analizados por el Tribunal de Cuentas, Tragsa recibió 1.370 y 1.671 encargos, respectivamente, por un importe total de más de 3.000 millones de euros. «Estos encargos representaron un sensible incremento respecto a ejercicios anteriores y para ejecutarlos contó con 10.200 trabajadores en 2022», puntualizó el informe del órgano fiscalizador.

### Hereu promete «sumar esfuerzos» para repotenciar el sector naval

E. M. MADRID

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, resaltó ayer la importancia de «sumar esfuerzos» para el sector naval y para Pymar, sociedad que integra a los principales astilleros privados de España, al tiempo que llamó a repotenciar el sector.

Así se expresó este jueves en su intervención en el acto de clausura de la junta de accionistas de Pymar, donde, junto a la consejera delegada de la patronal, Almudena López del Pozo, analizó la situación del sector y la importancia del Perte Naval.





AYOZE. El canario se recuperó de sus moestias musculares y volvió a los

entrenamientos de España para preparar el duelo de octavos ante Georgia



El defensa portugués Dalot lucha con Mikautadze por un balón en un instante del Georgia-Portugal de la fase de grupos. P. DA MELO MOREIRA/AFP

# Ídolos de la nueva Georgia

RIVAL. Los jugadores de Sagnol respiran un patriotismo arraigado y antirruso, son iconos de las generaciones más jóvenes y apoyan sus reivindicaciones europeístas / Las marcas internacionales ya les buscan

Nada de lo que ocurrió en las entrañas del Arena AufSchalke desde que Georgia puso un pie en los octavos de final de la Eurocopa es casual. Todo tiene, buscado o no, un simbolismo que va más allá del fútbol. Estos futbolistas son un emblema para las nuevas generaciones de

un país orgulloso que quiere, como en el campo, conquistar a Europa. El aldabonazo en Alemania, venciendo a Portugal y enfrentándose a España, es una metáfora de cómo quieren colocarse en todos los mapas.

Cuando Saba Lobjanidze enfiló, altavoz en mano, el largo pasillo de la zona mixta, lo seguían Mekvabishvili, Kvekveskiri y se fueron sumando jugadores al grito «Sakartvelo». No era un cántico futbolero de jugadores eufóricos que, hasta hace apenas un año, casi eran desconocidos si los encontraban por las



LIDÓN

calles de Tiflis. Era un grito patriota. Para los georgianos no existe Georgia sino Sakartvelo, «la tierra de los kartvelianos», los habitantes del Reino de Kartli que ocupó parte del actual territorio hasta el siglo XV. Allí hunden sus raíces estos jugadores que ni siquiera supe-

ran la treintena y que, por eso, han establecido un vínculo directo con la juventud del país.

Comparten inquietudes, sueño europeísta y orgullo nacional, porque como quienes salen a las calles a manifestarse, ellos tampoco se esconden. «El camino de Georgia pertenece a Europa. ¡El camino europeo nos une! ¡Hacia Europa!», afirmaba Kvaratskhelia en febrero cuando la UE abrió las puertas a la adhesión de Georgia. «¡El camino y el futuro de Georgia pasan únicamente por Europa!» decía Giorgi Mamar-

dashvili, el nuevo ídolo, que ya es imagen de marcas como Emporio Armani o Pepsi.

«No he conocido a un jugador con más sentimiento patriótico que él, lo lleva muy dentro», cuenta José Manuel Ochotorena, entrenador de porteros del Valencia y formador del mejor de esta Eurocopa. «Cada cosa buena que hace piensa en lo importante que es para su país. Con la clasificación era el hombre más feliz del mundo. Como si hubiera ganador tres Champions. Cuando volvió a Valencia me contó que la noche del partido ante Grecia que les llevó a la Eurocopa casi no puede entrar en su casa de tanta gente que le esperaba», relata a EL MUNDO.

Y es que este grupo que dirige Willy Sagnol es mucho más que una suma de deportistas. Son ídolos por lo que hacen en el campo, donde sólo el luchador Ilia Topuria en el *ring* les gana en popularidad y fuera. Pocos tienen un recuerdo de la invasión ru-

### **DATOS**

20

Paradas. Son las que ha hecho Mamardashvili en tres partidos. 10 de ellas las cataloga la UEFA como ocasiones claras de gol.

4

Goles. Mikautadze es, con tres tantos, el máximo goleador del torneo acabada la fase previa. Dos de ellos los ha logrado de penalti

225,96

Kilómetros. Pese a la sensación de rapidez en el campo, no corren más que España (353) o Alemania (344).

sa que les arrebató dos provincias, Abjasia y Osetia, pero todos saben que no quieren vivir bajo la suela de esa bota de la que se libraron tras la caída de la URSS. «Cuando yo llegué en 2011 había aún ambiente de guerra y estos chicos conocen las dificultades que ha vivido su gente, la pobreza y las condiciones de vida que aún están muy por debajo de las de Europa occidental. Para todo el mundo era impensable que consiguieran esto», cuenta Carles Coto, que fue jugador del Dinamo de Tiflis durante tres temporadas. Fue junto a Xisco Muñoz, Alex García o Andrés Carrasco uno de los pioneros en «españolizar» el fútbol en Georgia. Ellos pusieron una semilla que luego germinó. «Jugadores como Kvaratskhelia, Mamardashvili o Mikautadze son un ejemplo de que tener lazos con Europa hace crecer», apunta el ex futbolista.

Eso es precisamente lo que piensa buena parte de la población y de

### **LÍDER EN INGRESOS.** Las tres victorias llevan a España a encabezar la lista

de premios (13,75 millones de euros) seguida de Alemania (13,25 millones)



los jugadores, a los que les gusta mostrarlo. En el vestuario entonaron Samshoblo (Patria), una canción folk publicada después de la guerra con Rusia y hoy himno proeuropeo.

Después, en esa especie de conga por los pasillos del estadio de Gelsenkirchen a la que se unió Mikautadze-pero no el tímido Kvaratskhelia ni Mamardashvili, en el control antidopaje-, siguieron lanzando mensajes en el mismo sentido: «Estamos aquí, dejadnos mostraros nuestra fuerza, estamos juntos»

Mientras, las banderas de Georgia seguían ondeando en manos de los aficionados que, desde las escaleras de acceso a la grada, esperaban a ver salir a su héroes. Ellos les responden. Algunos se posicionaron contra la Ley de Transparen-

El oligarga Ivanichvili les da 10 millones de prima a través de su Fundación



cia sobre la Influencia Extranjera, la llamada Ley rusa que pretende controlar la actividad de «agentes extranjeros» en el país, lo que supone de hecho una restricción de libertades, entre ellas las de expresión y todas las que posee el colectivo LGTBI.

Esa propuesta viene avalada por el partido Sueño georgiano, liderado por el oligarca Bidzina Ivanichvili, considerado el dirigente en la sombra del país, que ayer anunció que donará más de 10 millones de dólares al equipo nacional de fútbol por la proeza de la clasificación para octavos de final. Se trata de una prima mayor que la que recibiría España si fuera campeona de Europa. Falta saber si estos jugadores la aceptan o queda en los fondos de la Federación, menos beligerante.

Ahora espera España, pero ellos disfrutan y hasta unen a su fiesta en su base de Velbert, cerca de Dortmund, a otro conocido luchador, Merab Dvalishvili. Eso sí, con el corazón a 4.000 kilómetros. «Me han enviado vídeos de cómo está celebrando la gente y es increíble», contaba Kochorasvili tras el partido. Antes de la Eurocopa, el anhelo del jugador del Levante era darle una alegría a su pueblo, «que lo está pasando mal». Ya lo han conseguido.

# Bula para Nacho

PROTAGONISTA. El central, que ayer explicó su adiós al Madrid, ha tenido todas las facilidades para cerrar su fichaje en la concentración / «Se lo agradezco al míster»

Tener bula para algo significa, según la Real Academia, «contar con facilidades negadas a los demás para conseguir cosas u obtener dispensas difíciles o imposibles». Nacho Fernández, uno de los pocos seres humanos que tienen seis Copas de Europa, ha tenido bula en

la selección para poder tramitar su fichaje, y cerrarlo, en plena concentración de la Eurocopa. No existe nada peyorativo en el término, definitorio de una situación que es extensible a otros muchos jugadores de la selección, que estos días analizan ofertas, opciones y ciudades futuras a donde ir o, incluso, a donde volver. Pero en el caso del ya ex jugador del Real Madrid, las facilidades otorgadas por la Federación, y por el cuerpo técnico, tuvieron confirmación ayer en su boca.

«Me hubiera gustado tener resuelto mi futuro antes de llegar aquí, pero a veces los jugadores estamos expuestos a estas circunstancias», dijo el madrileño. Pero no pudo ser. Según contó él mismo, el Madrid sabe desde hace muchos meses que se marcha, y le ha mantenido, más bula, la puerta abierta por si finalmente no salía la aventura árabe. Así que, cuando llegó a la concentración de España, el pasado 6 de junio, habló con el seleccionador para explicarle que tenía negociaciones abiertas para cerrar su contrato con el Al-Qadsiah, el equipo de Arabia que entrena Míchel. «No te preocupes», fue la respuesta del técnico.

Nacho, que participó en el amistoso contra Irlanda del Norte (día 8) y fue titular ante Croacia en el debut, día 15, cerró el acuerdo el martes, una vez que él mismo y su gente de confianza revisó toda la documentación en un serial interminable de e-mails y what sapp. Seis días después, el pasado lunes, el mismo día del partido contra Albania, se produjo una circunstancia muy poco habitual.

En Düsseldorf, una furgoneta con los cristales tintados, como todas las de la organización, trasladó a Nacho desde el hotel de concentración de España, el Lindner Seestern, hasta otro hotel, el Kö59, donde, como adelantó Marca, estuvo una hora y media firmando su nuevo contrato (más las fotografías y vídeos protocolarios) con los emisarios de su nuevo equipo. Transcurrido ese tiempo, de vuelta al hotel para comer. Es cierto que Nacho no podía jugar por las mo-



CASTELAO DONAUESCHINGEN

habían apartado ya contra Italia, y es cierto que no había nada en juego contra Albania, pero en otras circunstancias, o si se hubiese tratado de otro futbolista (Laporte, sin ir más lejos), el ruido hubiese sido ensordecedor.

«Quería tener palabras de agradecimiento para Luis, porque se ha portado estos días bien conmigo, me ha apoyado en todo momento en días que no han sido fáciles con tantas cosas en la cabeza», explicó ayer el central, que dijo estar perfectamente recuperado para discutirle el puesto a los titulares porque, dijo, «no es por echarme flores, pero me considero uno de los mejores. Lo de 'Nacho siempre cumple' estaba bien al principio, pero aho-

### **PARTIDO Todos** estarán disponibles

Tras el día de descanso del miércoles, y después de conocer que era Georgia el rival pasado mañana en Colonia, el equipo volvió ayer a su rutina en Donaueschingen. En el entrenamiento de la mañana se pudo ver a todo el equipo menos a Jesús Navas, que arrastra todavía las molestias por el pisotón en el pie que recibió nada más arrancar el partido contra Albania. Ayoze, el otro hombre que tenía problemas musculares, ya entrenó con el equipo, algo que hoy hará también Nacho. Todos estarán disponibles.

ra ya he demostrado que lo hago bien contra los mejores equipos y los mejores delanteros del mundo».

No solamente fue el seleccionador el que se mostró comprensivo con Nacho. También todo el staff y la gente que rodea al equipo, que estos días iban pregutándole por cómo iba la cosa mientras le veían muchas horas metido en su habitación ultimando todos los detalles de un movimiento que, reconoció, «me va a poner la vida patas arriba». Va a dejar su Alcalá natal y vital para vivir en un país extraño y con él irán su mujer, María, y sus cuatro hijos: Alejandra, Nacho, Guillermo y Lola, que tiene apenas cuatro meses. «Pero es lo que necesito», cerraba ayer alguien que reconoció haber tenido dudas durante el año, pero que afirmó estar totalmente seguro de lo que ha hecho.



Nacho atiende las instrucciones de Luis de la Fuente, ayer en Donaueschingen. J. J. GUILLÉN / EFE

**SESKO.** El esloveno ha sido hasta ahora el jugador más veloz del torneo,

con un 'sprint' a 35,9 km/h. Mbappé, noveno, realizó una carrera a 35 km/h

# Los seis hijos de la Eurocopa

FAMILIA. Los Schmeichel, Hagi, Conceiçao, Chiesa, Thuram y Blind pasan de padres a hijos por el torneo / «Mi familia ha sufrido»

Peter Schmeichel se toma un café en la zona de prensa del Franfkurt Arena un rato antes del Dinamarca-Inglaterra, suspira y se ríe: «Esto es lo más grande, eh. ¡Qué orgullo!», contesta al periodista. El portero que ganara la Eurocopa del 92 con Dinamarca es ahora comentarista en Fox Sports. No quiere hablar mucho más porque es de esos padres que respeta la carrera de su hijo, que desea que Kasper sea también Schmeichel y no el hijo de. Y puede estar tranquilo. Las paradas de Kasper ayudaron a su país a empatar contra las estrellas inglesas para caminar hacia los octavos de final del torneo, donde se enfrentará a Alemania. Los Schmeichel son uno de los seis padre-hijo de esta Eurocopa.

Superado el duelo de Frankfurt, Peter fue a encontrarse con Kasper en la zona mixta del estadio. Uno con

Chiesa, Hagi,

Conceiçao y

Thuram, en

instantes

del torneo.

AFP / EFE

un micrófono, el otro con los guantes. «He hecho cientos de entrevistas en mi vida pero nunca he hecho esto», dijo el padre, abrazando a su hijo al terminar. Kasper le entregó la camiseta del partido como recuerdo: «Te veo luego».

En 14 años en la selección, Peter jugó cuatro Eurocopas, un Mundial y 129 partidos, y se retiró a las 37 primaveras. En 11 años en la selección, Kasper ha estado en tres Eurocopas y dos Mundiales, y ha disputado 103 partidos. Tiene, como su padre cuando se retiró, 37 años.

Dos días antes de ese Dinamarca-Inglaterra, Francisco Conceiçao se convirtió en el héroe de Portugal al marcar el gol de la victoria en el minuto 92 del partido ante República Checa. Chico tiene 21 años y no había nacido cuando su padre, Sergio, ano-

tó tres goles a Alemania en la Eurocopa del 2000.

Chico ha sufrido mucho más que Schmeichel eso de ser el hijo de porque juega en el Oporto y le ha entrenado su padre durante varias temporadas. «Nuncame presionaron para meter a este u otro jugador. Al final soy yo quien paga los platos rotos. Francisco es

un chaval que está empezando, tiene un largo camino», dijo Sergio en el debut de su hijo con el Oporto.

**ABRAHAM** 

P. ROMERO

Esta semana, el pequeño de los Conceição se acordó de su familia en la celebración de la victoria contra los checos, donde se convirtió en el tercer jugador portugués más joha-brasas (agitabrasas), por «su habilidad para cambiar los partidos».

Los Conceição son una de las dos familias cuyos padre e hijo han mar-

> cado en una Eurocopa. Para la segunda hay que viajar a Italia: Enrico Chiesa, en 1996, y Federico, en 2021, fueron los primeros.

El hijo sigue formando parte de la selección transalpina, con la que ha disputado dos Eurocopas y un Mundial, y juega en la Juventus, pero no ha explotado como parecía que

iba a hacerlo tras la última edición. Fue titular en los dos primeros partidos pero en el tercero Spalletti le sacó del once. Su padre Enrico vistió las camisetas de Parma y Fiorentina, y jugó con la selección la Eurocopa del 96 y el Mundial del 98.

Los otros tres padre-hijo de este torneo están en Francia, Rumanía y Países Bajos. Marcus Thuram, delantero del combinado galo y del Inter de Milán, es el hijo de Lilian Thuram, que fuera defensa de la selección francesa campeona en 1998 y en el 2000. Les une el sentimiento nacional, aunque a nivel de clubes están enfrentados. El padre jugó para el Par-



**Schmeichel** entrevistó a su hijo Kasper tras el duelo entre daneses e ingleses

ma y la Juventus, y el hijo brilla en San Siro.

En Países Bajos, Daley Blind exprime sus últimos partidos con la selección tras haber disputado 107 partidos, dos Mundiales y dos Eurocopas. Su padre Danny participó 42 veces en dos Mundiales y dos Eurocopas. En Rumanía, Ianis Hagi lleva a su espalda el apellido del futbolista más importante de la historia del país, el de su padre Gica. El eterno 10 disputó tres Mundiales y tres Eurocopas durante la época más exitosa de su selección, aunque ahora Ianis puede llegar más lejos.

Rumanía jugará en octavos contra Países Bajos y si gana igualará los cuartos de final conseguidos en la Eurocopa del 2000, el último gran torneo de Hagi como futbolista. Un éxito de pa-



# Un torneo poco serio

**ORGANIZACIÓN.** Alemania no se vuelca en un torneo con brechas de seguridad en los estadios y quejas por el estado del césped

### INMA LIDÓN DORTMUND

ENVIADO ESPECIA

Cuando la UEFA anunció en septiembre de 2018 que Alemania sería la sede de la Eurocopa 2024 nadie dudó que la organización rozaría la excelencia. La mirada crítica estaba entonces puesta en cómo sería el de Qatar. El siguiente campeonato de Europa, previsto para 2020 pero retrasado por la pandemia al 2021, iba a ser itinerante y después habría una exótica prueba de fuego para toda la maquinaria del fútbol internacional. Se agradecería que apenas dos años después la Eurocopa fuera el corazón del continente, con sedes en grandes ciudades de fútbol y con estadios renovados y preparados para un gran evento desde 2006.

No había que sufrir con los plazos de finalización de obras ni con los accesos y desplazamientos, algunos en un radio de menos de 100 kilómetros, ni tampoco por la organización interna de los partidos. O al menos eso se esperaba. La sensación

En las gradas se han visto bengalas, lanzamiento de vasos y el salto de aficionados



vivida desde dentro es que Alemania no se ha tomado en serio este campeonato.

En esta primera fase de la competición ha habido caos inimaginables. Las ciudades, engalanadas eso sí, han vivido algo de espaldas a la competición, sin que ni comercio ni hostelería fueran sensibles al aluvión de visitantes que recibían cada día. Tam-

poco se ha visto alterado el ritmo cotidiano en la previsión de accesos y traslados. Los atascos en las carreteras han sido constantes y han complicado la movilidad de los aficionados que, especialmente en la cuenca del Rhur, han viajado de Dortmund a Gelsenkirchen, Colonia o Düsseldorf, cuya mejor opción ha sido el transporte público, muy extendido y con buen funcionamiento, a veces no ha resultado suficiente para llegar a estadios alejados del centro de las ciudades.

Pero donde especialmente ha flaqueado esta primera fase es en la seguridad. El Gobierno alemán puso especial énfasis en controlar cualquier amenaza —y sólo hubo una en Hamburgo, un hombre que portaba un cóctel molotov cerca de una fan zone y que fue abatido—y lo ha conseguido, como también que los altercados quedaran en alguna reyerta entre aficiones, un balance aceptable si se tiene en cuenta que se concentraban algunas de las más violentas de Europa con rivalidades ancestrales.

Lo llamativo es lo que ha ocurrido dentro de los estadios, en el propio césped, que también ha sido objeto de crítica por algunas selecciones. Especialmente el Deutsche Bank Park de Frankfurt, que la UEFA ha reconocido que debe cuidar una vez acabada esta fase de grupos porque no está a la altura de una competición internacional de primer nivel.

El césped no lo han pisado todos los jugadores en esta Eurocopa. Más de una decena de espontáneos han saltado en diferentes estadios sin que el centenar de miembros de la seguridad, contratados de la UEFA, con poca ayuda de las autoridades locales, hayan podido o sabido evitarlo. Especialmente significativo fue lo ocurrido en el Turquía-Portugal en Dortmund, con una aplastante mayoría de seguidores turcos que no renunciaron a intentar fotografiarse con Cristiano... durante el partido.

Comenzó un niño, que logró su objetivo y provocó la sonrisa del portugués, pero le siguieron cuatro adultos y otro menor, lo que acabó deses perando al astro. «Porque tenían buenas intenciones, pero es increíble que esto ocurra», lamentó su entre-



Un guardia de seguridad persigue a un espontáneo en el España-Albania. EFE



Aficionados con bengalas en el partido Georgia-Portugal. C. NEUNFORF / EFE



Varios policías frente a un grupo de 'hooligans', en el Inglaterra Eslovenia. AP

nador, Roberto Martínez. Este hecho ha provocado que Cristiano recorra el interior de los estadios siempre acompañado por seguridad. A la pasión en las gradas, que especialmente han puesto las aficiones balcánicas, también ha generado problemas. En estadios donde se revisa exhaustivamente hasta los bolígrafos de los profesionales, se han colado bengalas prohibidísimas por la UEFA. No una ni dos, sino muchas de la primera a la última jornada de esta primera fase.

Tampoco han fal $tado\,lo\,lanza mientos$ de objetos, en concreto de vasos con cerveza. Han volado hacia las tribunas de prensa desde las gradas superiores, a veces fruto de la euforia y otras de la frustración, pero también hacia los banquillos. Southgate fue víctima en el Inglaterra-Eslovenia de la última jornada, con su equipo incapaz de ganarylos hooligans enfadados. La suerte es que no lograron hacer blanco.

Si la organización correspondiera a un club, la multa sería extraordinaria. Pero no parece que la propia UEFA se auto sancione, a pesar de que va revisando sus protocolos sobre la marcha ante las quejas.

Zonas mixtas, horas de acceso a los estadios o condiciones de trabajo de los medios se han ido modificando a lo largo de estas dos semanas ante la evidente inoperancia.

No todo ha sido revisado. En esta Eurocopa se ha visto mucho tiempo efectivo de juego y poca visita del colegiado a la pantalla VAR. Se han fiando del auxilio desde la sala VOR aunque, pese a la explicación en los videomarcadores de la decisión, algunas han sido polémicas. Lo que también ha funcionado es la tecnología de gol. Vibró el reloj del colegiado del Turquía-Portugal tras el autogol más tonto del campeonato que elaboraron entre el defensa turco Akaydin y su guardameta Bayindir.

De todo parece haber tomado nota la UEFA para aumentar el espectáculo de una competición que se acelera a partir del próximo sábado.





### RODRI. El español juega en la Premier, torneo que aporta 80 jugadores a

los octavos, por delante de la Bundesliga (60), la Serie A (59) y la Liga (43)

### CALENDARIO. RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

|               |                                  |   |                                          | PRIMERA F                                      | AS             | E                                                 |                                             |                                                              |
|---------------|----------------------------------|---|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RESULTADOS    |                                  |   |                                          |                                                |                |                                                   |                                             |                                                              |
| VIERNES, 14   |                                  |   |                                          |                                                |                |                                                   | Grupo A Alemania Escocia                    | Wirtz, Musiala, Havertz,<br>Früllkrug, Can.<br>Rüdiger (p.p) |
| SÁBADO, 15    | Grupo A<br>Hungría<br>Suiza      | 1 | Varga<br>Duah, Aebischer, Embolo         | Grupo B<br>España<br>Croacia                   | 3              | Morata, Fabián, Carvajal                          | Grupo B<br>Italia ;<br>Albania              |                                                              |
| DOMINGO, 16   | Grupo D Polonia Países Bajos     | 1 | Buksa<br>Gakpo, Weghorst                 | Grupo C Eslovenia Dinamarca                    | 1              | Janza<br>Eriksen                                  | Grupo C<br>Serbia<br>Inglaterra             | 1 Bellingham                                                 |
| LUNES, 17     | Grupo E<br>Rumanía<br>Ucrania    | 3 | Stanciu, Marin, Dragus                   | Grupo E<br><b>Bélgica</b><br><b>Eslovaquia</b> | 0              | Schranz.                                          | Grupo D Austria Francia                     | Wóber (p.p.)                                                 |
| MARTES, 18    |                                  |   |                                          | Turquía<br>Georgia                             | 3              | Müldür, Güller, Aktürkoglu<br>Mikautadze          | Portugal :                                  | Hranac (p.p.),Conceiçao.                                     |
| MIÉRCOLES, 19 | Grupo B<br>Croacia<br>Albania    | 2 | Kramaric, Gjasula (p.p)<br>Laçi, Gjasula | Grupo A<br>Alemania<br>Hungría                 | 2              | Musiala, Gündogan                                 | Grupo A Escocia Suiza                       | Schär (p.p.) Shaqiri                                         |
| JUEVES, 20    | Grupo C<br>Eslovenia<br>Serbia   | 1 | Mitrovic<br>Jovic                        | Grupo C  Dinamarca Inglaterra                  | 1              | Hjulmand<br>Kane                                  | Grupo B España Italia                       | Calafiori (p.p).                                             |
| VIERNES, 21   | Grupo E<br>Eslovaquia<br>Ucrania | 1 | Schranz<br>Shaparenko, Yaremchuk         | Grupo D Polonia Austria                        | 1              | Piatek<br>Trauner, Baumgartner,<br>Arnautovic     | Grupo D Países Bajos Francia                |                                                              |
| SÁBADO, 22    | Grupo F<br>Georgia<br>R. Checa   | 1 | Mikautadze<br>Schick                     | Grupo F<br>Turquía<br>Portugal                 | 0              | B. Silva, Akaydin (p.p.),<br>Fernandes            | Grupo E <b>Bélgica Rumanía</b>              | Tielemans, De Bruyne.                                        |
| DOMINGO, 23   |                                  |   |                                          | Grupo A<br>Suiza<br>Alemania                   | 1              | Ndoye<br>Früllkrug                                | Grupo A Escocia Hungría                     | Csoboth                                                      |
| LUNES, 24     |                                  |   |                                          | Grupo B<br>Croacia<br>Italia                   | 1              | Modric<br>Zaccagni                                | Grupo B Albania España                      |                                                              |
| MARTES, 25    |                                  |   |                                          | GrupoD<br>Países Bajos<br>Austria              | 3              | Gakpo, Memphis<br>Malen(p.p), Schmid,<br>Sabitzer | GrupoC Dinamarca Serbia                     |                                                              |
|               |                                  |   |                                          | GrupoD<br>Francia<br>Polonia                   | 1              | Mbappé (penalti)<br>Lewandowski (penalti)         | Eslovenia                                   |                                                              |
| MIÉRCOLES, 26 |                                  |   |                                          | Grupo E (18.00 h. L<br>Ucrania<br>Bélgica      | 0              |                                                   | Portugal                                    | Kvaratskhelia, Mikautadz                                     |
|               |                                  |   |                                          | Grupo E(18.00 La2/7<br>Eslovaquia<br>Rumanía   | ΓD) <b>1 1</b> | Duda<br>Marin                                     | GrupoF (21.00 La2/TD<br>R. Checa<br>Turquía | Soucek Calhanoglu, Tosun                                     |

### CLASIFICACIONES

| J | G | Е                 | P                       | F                                                                       | С                                                                                         | Pt.                                                                                                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2 | 1                 | 0                       | 8                                                                       | 2                                                                                         | 7                                                                                                           |
| 3 | 1 | 2                 | 0                       | 5                                                                       | 3                                                                                         | 5                                                                                                           |
| 3 | 1 | 0                 | 2                       | 2                                                                       | 5                                                                                         | 3                                                                                                           |
| 3 | 0 | 1                 | 2                       | 2                                                                       | 7                                                                                         | 1                                                                                                           |
|   | 3 | 3 2<br>3 1<br>3 1 | 3 2 1<br>3 1 2<br>3 1 0 | 3     2     1     0       3     1     2     0       3     1     0     2 | 3     2     1     0     8       3     1     2     0     5       3     1     0     2     2 | 3     2     1     0     8     2       3     1     2     0     5     3       3     1     0     2     2     5 |

| GRUPO D      |   |   |   |   |   |   |     |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|---|-----|--|--|
|              | J | G | Е | P | F | С | Pt. |  |  |
| Austria      | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6   |  |  |
| Francia      | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5   |  |  |
| Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4   |  |  |
| Polonia      | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1   |  |  |

| <b>GRUPO B</b> |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|                | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| España         | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9   |
| Italia         | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4   |
| Croacia        | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2   |
| Albania        | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1   |

GRUPO C

Inglaterra Dinamarca Eslovenia

Portugal

Turquía

 J
 G
 E
 P
 F
 C
 PL

 3
 1
 2
 0
 2
 1
 5

 3
 0
 3
 0
 2
 2
 3

 3
 0
 3
 0
 2
 2
 3

3 0 2 1 1 2 2

J G E P F C Pt.

3 2 0 1

| <b>GRUPO E</b> |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|                | J | G | Е | P | F | C | Pt. |
| Rumanía        | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4   |
| Bélgica        | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4   |
| Eslovaquia     | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4   |
| Ucrania        | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4   |

|                                                                                           |                                                | F/                 | ASE FINAL                                    |                                            |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Domingo, 30 España Georgia Colonia, 21.00  Sábado, 29 Alemania Dinamarca Dortmund, 21.00  | CUARTOS DE FINAL  Viernes, 5  Stuttgart, 18.00 |                    | ingo, 14 - n, 21.00  SEMIFINAL Miércoles, 10 | CUARTOS DE FINAL Sábado, 6 Berlín, 21.00   | Martes, 2 Rumanía Holanda Múnich, 18.00  Martes, 2 Austria Turquía Leipzig, 21.00       |
| Lunes, 1 Portugal Eslovenia Fránckfurt, 21.00  Lunes, 1 Francia Bélgica Düsseldorf, 18.00 | Viernes, 5<br>-<br>-<br>-<br>Hamburgo, 21.00   | -<br>Múnich, 21.00 | Dortmund, 21.00                              | Sábado, 6<br>-<br>-<br>-<br>Gelsen., 18.00 | Domingo, 30 Inglaterra Eslovaquia Gelsen., 18.00  Sábado, 29 Suiza Italia Berlín, 18.00 |

### HERZLICH WILLKOMMEN!

### CARLOS TORO

### Una final anticipada

He aquí que este domingo, a las 21 horas, en Colonia, y todavía en octavos, tenemos una final prematura. Anticipada, que es como el fútbol ha denominado siempre a esos partidos en los que los teóricamente mejores equipos de la competición se enfrentan antes de tiempo.

Y es que este domingo, a las 21 horas, en Colonia, etc., se miden España y Georgia. Pero... ¿cómo incluye usted a Georgia en las alturas del escalafón?, objetarán algunos. ¿Cómo elevar a tal categoría a un equipo que ha terminado tercero en su grupo luego de ganar al Portugal de los suplentes, empatar con la eliminada República Checa y perder ante Turquía?, argumentarán. ¿Cómo catalogar de primera clase a una selección que ocupa el puesto número 74 en el ránking FIFA?, argüirán. ¿Cómo alabar tanto a un conjunto al que, desde 2012, hemos dado llamase Kristiabadze; Joao, Joashgelia; Silva, Shilvaskili, etc. Y se marcó la más completa actuación coral del torneo. Además, en el segundo tiempo entraron algunos elementos portugueses que podrían perfectamente formar parte del grupo A+ y que no contribuyeron a revertir la situación.

Esta Georgia de aquí y ahora dispone del más destacado portero del Campeonato (Mamardashvili), del máximo goleador (Mikautadze) y del jugador que ha protagonizado de momento y con diferencia la mejor prestación individual, (Kvaratshkelia). Con menos mimbres se han tejido magníficas cestas.

El (aún) guardameta del Valencia, el delantero del Metz y el «todoterreno» del Nápoles forman una columna vertebral que sostiene el andamiaje general. Se van a ver las caras dos colectivos de sólida osamenta, seguros de



Luis de la Fuente, ayer, en bicicleta. PABLO GARCÍA / RFEF

para el pelo en seis ocasiones y que sólo nos mojó la oreja, y de milagro, en un amistoso o-1 en Getafe, en 2016?, insistirán.

Pues –nos defenderemos admitiendo los reparos– porque esta Georgia de ahora y aquí se enfrentó a un Portugal B (con incrustaciones del A), que podría ser perfectamente superior a cualquier Georgia de cualquier tiempo si **Cristiano** se sí mismos, persuadidos de sus aspiraciones. Uno, que pertenece a la aristocracia y desde ella estudia y maniobra. Es su estatus. Otro, crecido, lanzado, que no cree en la impermeabilidad de las castas. Es su momento.

Sería absurdo no otorgar a España el máximo favoritismo. Pero igual de peligroso resultaría considerar a la actual Georgia el equipo C de la URSS de 1964. **EL MUNDO.** Viernes, 28 de junio 2024

# **DEPORTES**



Tadej Pogacar, a la derecha, junto a sus compañeros del UAE, ayer, en un entrenamiento en Florencia. THOMAS SAMSON/AFP

# El ejército español de Pogacar

### **CICLISMO.** El esloveno, que busca reconquistar el Tour, cuenta en su equipo con 24 hispanos

#### PABLO DE LA CALLE

El confesor de Pogacar es el Kapo del pelotón. El ciclista más deslumbrante del siglo pone su destino en las manos prodigiosas de un vasco. Joseba Elguegazal es un masajista vizcaíno de 42 años que lleva unido al esloveno desde hace un lustro. Ambos coincidieron en la Vuelta a España y desde entonces son inseparables. En un año, entre carreras y concentraciones, coinciden durante más de 200 días. Kapo, que trabajó en la granja de su padre y fue portero de discoteca, estudió fisioterapia y pronto se abrió paso en el ciclismo. Empezó en el Caja Rural y en 2019 le contrató el UAE. Nadie conoce mejor los músculos del genial esloveno.

Joseba es uno de los capitanes del ejército español de Pogacar. El bicampeón del Tour, en su reto de reconquistar la *Grande Boucle*, se ha rodeado de 24 hispanos que sobresalen por su altas prestaciones. Al frente de todos ellos se encuentra Josean Fernández *Matxin*, un vas-

co de 53 años, el máximo responsable técnico de la escuadra patrocinada por Emiratos Árabes Unidos, con sede en Magnago (Italia). Él descubrió a Pogacar. Es el padre, tutor y guía del fenómeno. El preparador de Basauri comparte la gestión del UAE con los italianos Mauro Gianetti y Andrea Agostini.

El UAE teams, cuyo presidente es Matar Suhail al Yabhuni Al Dhaheri, que cuenta con la absoluta confianza del príncipe heredero de Abu Dabi, funciona como una empresa,

Su nutricionista, masajista, cocinero, mecánico, director y mejores gregarios hablan castellano en la que trabajan cerca de 80 profesionales y 40 corredores. Los ciclistas españoles son Juan Ayuso, 21 años, estandarte de una nueva generación, que mañana se estrena en el Tour de Francia; Marc Soler (30), que también estará en la salida de Florencia y que es uno de los gregarios preferidos de Tadej Pogacar; Igor Arrieta, un navarro de 23 años, hijo de un ex ciclista y preparador deportivo del Movistar, que no va al Tour, y Pablo Torres, un madrileño de 18 años, integrante del equipo nodriza.

UAE desplaza al Tour a ocho corredores y a alrededor de 30 especialistas y técnicos. Entre ellos destaca la figura de Alejandro Torralbo, considerado el mejor mecánico del mundo. Este cordobés de 61 años lleva en el ciclismo más de 40 años, ha trabajado con Indurain, Olano, Ullrich, Chava Jiménez, Sastre, Valverde. Él es el más veterano de los cuatro mecánicos desplazados a la ronda francesa y se ocupará de la puesta a punto de

la bicicleta de Pogacar y de sus siete compañeros. El esloveno, además de Ayuso y Soler, contará con la ayuda del portugués Joao Almeida, el franco-ruso Pavel Sivakov, el belga Tim Wellens, el británico Adam Yates y el germano Nils Politt.

Torralbo compartirá tertulias y sobremesas con su amigo Paco Luna, un masajista valenciano de 55 años que ya cuidó a Marco Pantani y que ahora es el ángel de la guarda de Ayuso. En el Tour cada corredor cuenta con un masajista. En este departa-

El director de Alto Rendimiento es navarro, y el biomecánico es valenciano mento también están integrados Lucio Domínguez, un manchego que trabajó en el Kometa de Alberto Contador; Cristian Batanete, un ovetense de 40 años, y José Teixeira, un vasco de 67, que es otra institución en el World Tour, con larga trayectoria en formaciones de primer nivel. Ellos colaborarán esporádicamente en el Tour ejerciendo labores de intendencia, en varias ocasiones se les verá en los arcenes de la carretera entregando bidones a los corredores.

El UAE también cuenta con la colaboración de Daniel Ortega, un fisio experto en deportes de resistencia (atletismo, natación y triatlón) y Víctor Moreno, recuperador y profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este alicantino es un apasionado del deporte, ha recibido el Premio Nacional de Investigación por un trabajo sobre las lesiones de los futbolistas.

La evolución de Pogacar está controlada desde larga distancia por Íñigo San Millán, un vitoriano de 52 años. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, donde realiza trabajos clínicos y de investigación en metabolismo celular, especialmente en diabetes, enfermedades cardiometabólicas y cáncer. Compatibiliza su labor de Alto Rendimiento en el UAE con la preparación de la primera plantilla de fútbol del Athletic de Bilbao.

Pogacar mantiene una sintonía especial con Esteve Ramírez, porque nadie prepara mejor su plato preferido: espaguetis con queso y pimienta. Este cocinero de 34 años, que a los 22 se marchó de Barcelona a Francia para aprender el oficio, se unió al equipo en 2019. También estará en el Tour y cuenta con dos estrechos colaboradores: Luis Fernando Olalla e Israel Ruiz.

Esteve Ramírez adereza los platos siguiendo las instrucciones de Gorka Prieto, un navarro de 34, reputado nutricionista. El diseña los menús y vigila la dieta. A Pogacar le insiste en que debe ser prioritaria la ingesta de hidratos de carbono, con el consumo de arroz, pasta, quinoa, boniatos, cereales y patata. También le advierte de que debe tomar las mínimas cantidades de grasas y huir de los *risottos*, aceite y postres con mantequilla.

En la sección de entrenadores figura Didac Navarro, un valenciano de 48 años que fue contratado por Matxinen 2022. Fue seleccionador español de ciclismo en pista en los Juegos Olímpicos de Pekín. También destaca Javier Sola, un sevillano de 37 años, que llegó en 2023 y que es profesor de Ciencias del Deporte en la Universidad de Loyola. Cumple su segunda temporada junto a Pogacar.

La nómina del ejército español se completa con el biomecánico David Herrero, un bilbaíno de 44 años, ex ciclista del Euskaltel, experto en la preparación de pruebas de contrarreloj, y con el abogado Íñigo Landa, licenciado por la Universidad de Deusto, experto en el asesoramiento a deportistas y a entidades deportivas. Un ejército multidisciplinar para la reconquista del Tour.

**38 EL MUNDO.** Viernes, 28 de junio 2024



# Diversidad: la llave del éxito en las empresas del futuro

El evento *Diversidad, Equidad e Inclusión*, organizado por El Mundo, Expansión y patrocinado por McDonald's, debatió sobre los beneficios de fomentar la diversidad en el mundo empresarial, así como las claves para lograrlo

### Sol Acuña

"Las empresas más diversas e inclusivas son más innovadoras, se adaptan mejor a los cambios, retienen más talento y son capaces de comprender mejor a su base de clientes". Con esta frase, **Myriam Alcaide**, Fundadora de Mam Advisory, daba la nota para el evento *Diversidad*, *Equidad e Inclusión*, organizado por El Mundo, Expansión y patrocinado por Mcdonalds. La jornada contó con la participación de diversas expertas en la materia para debatir acerca de la importancia y beneficios de fomentar entornos inclusivos, diversos y seguros en las empresas.

Pero, ¿por qué es necesario adoptar políticas de inclusión para fomentar la diversidad en la plantilla de las empresas? ¿Y cómo debe hacerse esta transformación? Hay múltiples razones y beneficios para abrirse a la diversidad. En primer lugar, porque el mundo en que vivimos es diverso, donde confluyen personas de varias culturas, nacionalidades, orientaciones sexuales, edades, etnias, o diversidades funcionales, y esas personas son también ciudadanos y partícipes activos de la sociedad. Además, hay múltiples estudios que confirman los beneficios de



un ambiente laboral en el que prime la heterogeneidad para encontrar soluciones creativas, y por supuesto, innovar. La inclusión de perfiles diversos puede traer grandes beneficios económicos. Según un estudio de McKinsey & Company, las empresas con mayor diversidad racial y étnica entre sus empleados tienen 35% más probabilidades de obtener rendimientos financieros superiores a la media nacional de su sector.

Por ello, según la experiencia de **Isabel Iglesias Álvarez**, Fundadora de Descubrimiento Talento, es un claro error de las empresas no apuntar por perfiles diversos entre sí, y diferente a lo que hemos estado acostumbrados a la hora de realizar contrataciones. "La diversidad consiste a ayudar las organizaciones a ver el foco, muchas empresas que intentan clonar candidatos, y eso es un fallo", apuntó.

#### Eliminar los sesgos

Para Alcaide, hay cuatro grupos de acción que deben abordarse dentro de la empresa: "situar la diversidad como pilar estratégico y que sea transversal, neutralizar los sesgos mediante la digitalización y promover la diversidad como la norma, y crear una cantera diversa en la organización". Eso sí, es fundamental que estos cambios vengan de "arriba a abajo, desde la alta dirección", detalló.

El gigante de la comida rápida, McDonald's, tiene claro que los sesgos inconscientes son la mayor barrera que tienen las empresas a la hora de desarrollar la cultura de diversidad e inclusión. "Las empresas tienen que identificar su diversidad y ponerla en valor a través de sus estrategias, ya que un entorno de trabajo diverso va a aportar una cantidad de puntos de vista donde la toma de decisión va a ser más efectiva y más rica y ese mismo equipo diverso dentro de un entorno inclusivo va a ser mucho más productivo, lo cual resultará en beneficio de la empresa frente a sus competidores", explicó, Diego Trombatore, Manager de Diversidad, Equidad e Inclusión en McDonald's. También enfatizó la importancia de identificarlos mediante KPI'S claros: "lo que no se mide no se puede cambiar", sentenció. Algunos de esos sesgos inconscientes, por ejemplo, en el caso de las personas africanas o afrodescendientes, es que no son vistas como iguales y estos sesgos hacen que se pierda competitividad en la UE, que para 2050 tendrá un déficit de 60 millones de trabajadores, según varios estudios. "Mucha gente no cree que las personas racializadas sean inteligentes, no están acostumbrados a ver científicos negros, por ejemplo. Imaginaos si a los dos científicos turcos que descubrieron las vacunas del covid no los hubiesen contratado por algún sesgo", expresó Viviane Ougu, fundadora de Puerta de África. "No se puede quitar el vínculo entre diversidad y cultura, porque al final una cosa es crearla, pero otra cosa es gestionarla a través de políticas, pero si no se consigue respetar, abrazar y fomentar esas políticas no se va a conseguir hacer un cambio v eso depende de las personas que forman parte de una compañía", explicó Cristina Gabriel, responsable de Diversidad, Inclusión y Equidad, BBVA.

Por ello es importante ayudar a las personas a dar el primer paso y en eso, Borja Sainz de Aja, Presidente de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión (REDI), tiene mucha experiencia. "Las personas LGTBIQ+ no van a dar el primer paso; sin embargo, cuando una empresa trabaja diversidad, su clima laboral mejora, pero es importante saber cómo hacerlo y no meter la pata". Para Borja y todos los ponentes, la puesta en marcha de unas políticas de inclusión y adaptación pasan sí o sí por sensibilizar la cúpula empresarial para que esta comprenda que fomentar esta heterogeneidad, es una cuestión de aprovechamiento de oportunidades. En palabras de Sonia Río, Directora General de la Fundación Diversidad: "para lograrlo tenemos que ser valientes e ir con todo".



La alineación titular del programa, capitaneada por Susanna Griso, se va hoy de vacaciones tras un curso agitado: "Vas al límite y llevas a todo el mundo al límite"

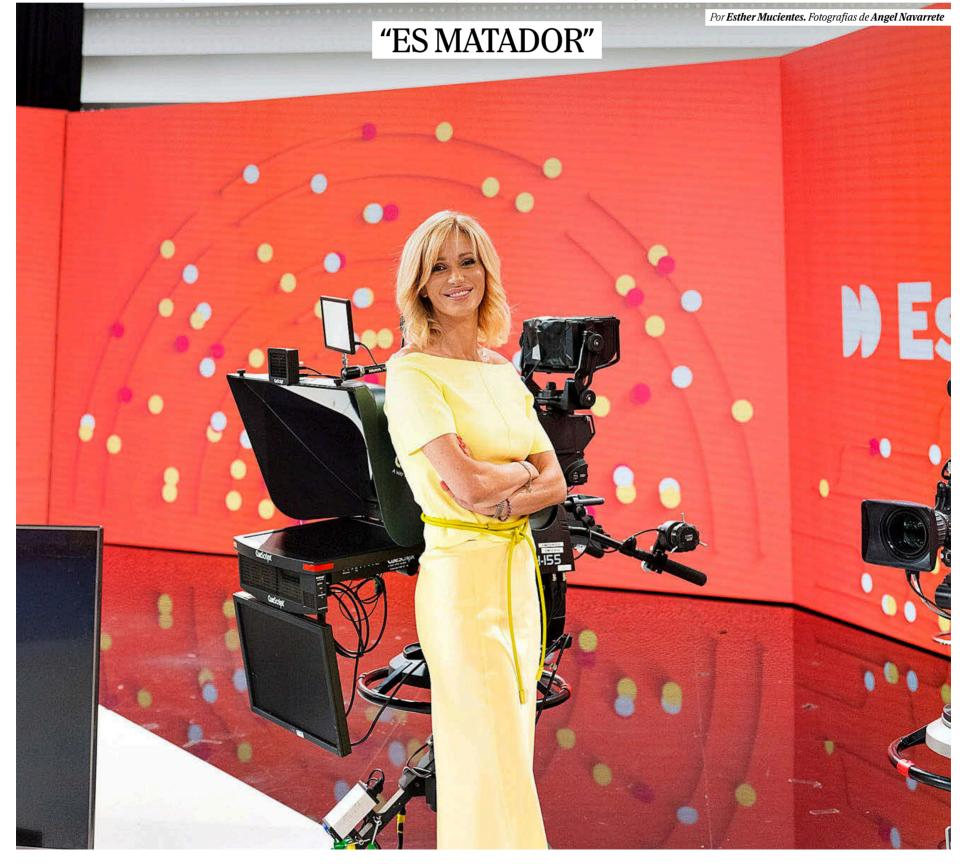

# PAPEL | EN PORTADA

Por **Esther Mucientes** Fotografía de **Ángel Navarrete** 

ero usted... ¿cuántas horas duerme?
«Intento descansar seis horas y
media o siete. Sé que son pocas, pero
trabajar en un programa diario de
más de cuatro horas es lo que tiene.
Espejo Público es como Nueva York:
el programa que nunca duerme».

Ya habrán adivinado quién es la que habla. Sí, es Susanna Griso, la presentadora desde hace casi 20 años del matinal de Antena 3. Se declara muy «disciplinada», sobre todo, en cuanto a los horarios: «Si no sería imposible aguantar el ritmo que exige este programa». Por eso, cada noche entre las 10 y las 10 y media –«nunca más tarde»— se acuesta. A las cinco de la madrugada empieza a sonar lo que ella llama su «grillo»: «Cada vez lo odio más», admite. Sí, es el maldito despertador.

Pero, ojo, le suena a ella y también a todo el equipo: a la directora, Araceli Infante; a su director adjunto, Jorge Gallardo; al director de la parte social del programa –implantada esta temporada–, Alberto Díaz, y a las más de 100 personas que, cada día y en distintos turnos, trabajan de sol a sol para sacar adelante un programa que, preguntes a quien preguntes, todos califican con un mismo adjetivo: «matador».

Hoy, *Espejo Público* cierra temporada y lo hace celebrando que ha conquistado la franja de la mañana. El equipo titular del programa de Antena 3 comienza las vacaciones –aunque seguirá emitiéndose en la versión de verano– siendo el líder de la mañana con un 15% de cuota de pantalla, con la segunda mayor distancia frente a su competidor en la temporada, 1,9 puntos de diferencia. «Para llegar a esto nos dejamos la piel», admite Griso.

La trastienda de este programa es frenética pero, como dice su directora, «muy sacerdotal». Es decir, nada puede estar descontrolado, e incluso, cuando la actualidad lo propicia, todo tiene que tener un orden y un concierto que marcan tanto ella como Gallardo. «Para poder con el programa y, sobre todo, que el programa no pueda contigo, tienes que pegar muchos tiros», asegura Infante.

A lo que se refiere es que, aunque es un programa en el que todo funciona como el engranaje de un reloj bien engrasado, la inercia no puede comerse al programa. Esta dinámica es buena porque todo sale rodado, pero no se puede perder el pulso informativo en ningún momento. «Salir de la inercia que te da la experiencia y la formación del equipo de *Espejo Público* es difícil, pero da mucha seguridad saber que todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento... Aquí cada día se hace magia», sentencia la directora.

Y ante la duda, hay una máxima que todos se repiten cada día, cada tarde y cada noche: «Actualidad, actualidad...». Porque lo que hace único a *Espejo Público*, además de ser el único programa matinal de producción propia –está producido al cien por cien por Atresmedia– es, primero, el baluarte que supone tener a Susanna Griso al frente –«su móvil no tiene precio», dicen los que trabajan con ella–; y, segundo, la capacidad de reacción del equipo.

Cuenta Araceli Infante que nunca olvidará el día que se acostó con una crisis en el PP –aquellos tiempos de Pablo Casado– y se despertó con un polvorín. «Dejé a Casado por la tarde/noche con los barones y me desperté a las cinco de la mañana con una guerra», cuenta. «Ahí es cuando tienes que reaccionar y levantar el programa. Montar un especial en cuestión de dos horas y sobre la marcha. Vas al límite y llevas a todo el mundo al límite. Pero cuando te sale eres la mujer más feliz del mundo. Siempre que hemos ido al límite nos ha ido muy bien».

En *Espejo Público* saben muy bien lo que es ir al límite, pero también controlar. Ya lo decía el célebre anuncio: la potencia sin control no sirve nada. De hecho, aunque a su directora le encanta forzar porque sabe que la respuesta va a ser excepcional, también es

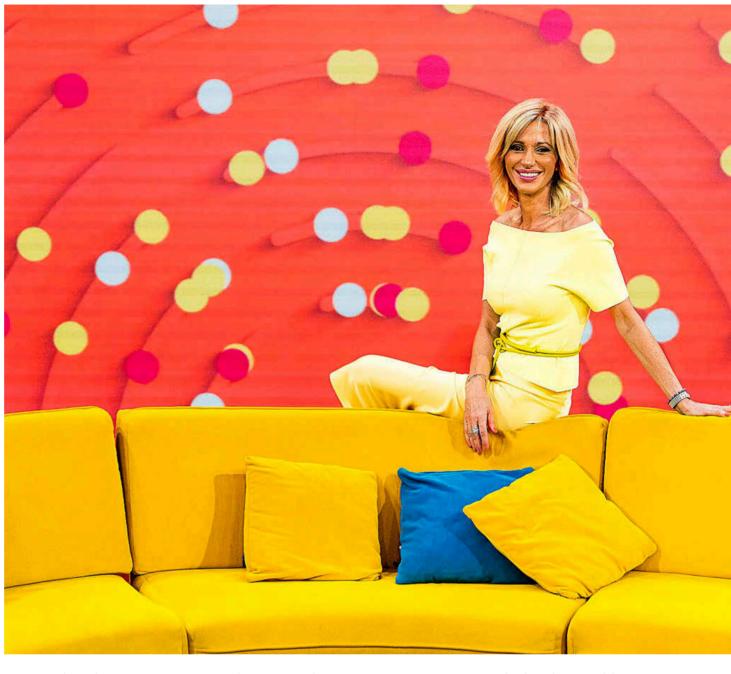

consciente de que hay que poner cordura. Lo pone ella, lo pone Jorge, lo pone todo el equipo y, sobre todo, lo pone Susanna Griso: «Lo que más inseguridad me produce es no haberme empapado bien de la información, de todo lo que vamos a hablar en el programa, de lo que se ha publicado o emitido en otros medios, de todos los temas que tenemos preparados».

De hecho, hay un gesto que hace años era lo habitual en un programa de actualidad, pero que con el paso de los años y las nuevas tecnologías se ha ido perdiendo: tener los periódicos encima de la mesa. En la primera parte del programa, la del análisis y la información pura y dura, Griso tiene en su mesa, además, de las tarjetas con la escaleta del programa, todos los

diarios. Desde EL MUNDO, pasando por *La Vanguardia, El País, La Razón*, el *ABC*, todos. Resulta curioso,

además, que mientras se está emitiendo un vídeo y los colaboradores charlan entre ellos sobre lo que van a comentar después, Griso no deja de mirar y remirar cada uno de ellos. Pasa una página, pasa otra, vuelve atrás...

Si ve alguna noticia, alguna entrevista o alguna información que considera importante no dudará ni un segundo en avisar a Araceli y a Jorge para que la maquinaria se active a toda pastilla. «Lo primero que hago siempre cuando me levanto por la mañana, además de mirar nuestro grupo de WhatsApp donde estará lo último de lo último, es leerme toda la prensa», insiste. «Me hago mis esquemas, cojo las declaraciones que considero son importantes para nuestros espectadores y voy pidiendo. Soy mucho de 'oye, hay que buscar este titular que lleva este periódico porque hay que darlo' o 'mira, EL MUNDO lleva unas declaraciones de Feijóo y tenemos que conseguirlas'. A la pobre Ángeles –editora de Espejo Público- la martirizo. Es mi carta a

# "Para poder con el programa y que el programa no pueda contigo tienes que pegar muchos tiros", dice su directora

los Reyes Magos de cada mañana», dice entre risas.

Porque como asegura contundente «dirigir *Espejo Público* es muy complicado. Yo no sé si la gente es consciente del desgaste que supone». Muchos pensarán

que el trabajo de Griso y del resto del equipo termina cuando a las 13.00 horas pasadas acaba el programa y comienza La Ruleta de la Suerte. Ni mucho menos. Además de haber una redacción de mañana, otra de tarde, otra de noche y otra de fin de semana, el grupo de WhatsApp del que hablaba echa humo a cualquiera hora. Tanto, que hace un tiempo fue la propia Susanna Griso la que dio orden de que los sábados estaba terminantemente prohibido enviar ningún mensaje a no ser que el mundo fuera a explotar.

A primera hora envían los datos de audiencia del viernes y hasta el domingo ni un mensaje más. «Es un tema de higiene mental», asegura. «Antes eran los siete días de la semana y estábamos constantemente acribillándonos a mensajes hasta el punto de que te vas a comer una hora y cuando vuelves tienes ciento y pico mensajes, todos con noticias y con informaciones que pueden estar en el programa del día siguiente».

Eso sí, el domingo a las nueve de la mañana la historia se repite y todo vuelve a empezar. «Sólo descansamos el sábado», admite Jorge Gallardo, quien llegó hace 13 años a *Espejo Público* para cubrir una suplencia y desde entonces nadie le ha podido sacar de allí. «Sí, es agotador, pero cuando te gusta

# CIENCIA PAPEL

lo que haces...». Además, todos coinciden en una realidad que tampoco se ve desde casa: «*Espejo Público* es una de las grandes escuelas de Atresmedia».

Raro es el reportero, el redactor, el editor, el cámara o el técnico que no haya pasado por Espejo Público antes de aterrizar en otra parte de la casa. Tanto que muchos de los que han pasado por Espejo Público durante sus 20 años de vida han terminado siendo fichados por programas de la competencia o de la propia casa. Todos, menos... Menos Susanna Griso. La periodista, curtida en los Informativos de Antena 3, es la superviviente de esta máquina de información, actualidad y entretenimiento. De ahí, que si no siguiera un horario casi monacal habría desfallecido hace tiempo.

El día a día de Susanna Griso está marcado por una agenda medida al milímetro. A las 5.00 suena el «grillo», empieza leyendo los periódicos, tomando sus apuntes y antes de las 6.00 ya está en Atresmedia. A las 06.20 horas es la primera reunión de escaleta. Allí, junto a ella, Jorge y Araceli. A las 7.00 acaba. Llega el momento de pasar «por chapa y pintura»: maquillaje, peluquería y vestuario, pero tableta, móviles y periódicos en mano. A

en mano. A las 7.30 horas hay una segunda reunión, la de la parte social de *Espejo* 

Público. A esta, Griso no entra, primero porque no le daría tiempo, ya que a las nueve tiene que estar ya dando los buenos días en directo y, segundo, porque esta parte, que llegó al programa en septiembre, es la parte en la que la presentadora se deja sorprender. Sabe de lo que se va a hablar, pero se deja llevar por «el cerebro de Alberto Díaz, que sabe hacer televisión como nadie».

Así, un día está terminando la parte de actualidad y política y enfrente está viendo cómo montan una mesa de póquer sin saber muy bien si le van a poner a jugar una mano. Otro día le hacen salir de plató, recorrer los pasillos de Atresmedia, llegar a la cafetería, perder la conexión del pinganillo y lanzarse a la aventura para descubrir que Gonzalo Miró está esperándola detrás de la barra para ponerle un café.

«Mira, esta mañana me escribía un amigo, que no digo su nombre porque es conocido, y me decía que me estaba viendo en la mesa social y que sabía que me lo estaba pasando pipa», admite. «Es que es verdad: después de 19 años es bueno hacer algo que no controlo, que vas un poco a ciegas. Es como que me relajo, me dejo llevar y disfruto porque es algo que en la política no puedo hacer».

Es ese descontrol que todo controlador necesita para respirar. Porque, aunque Griso asegura una y otra vez que cada mañana da las gracias por hacer lo que hace y que se siente «una auténtica privilegiada», la exigencia de Espejo Público, la exigencia del equipo y su autoexigencia son una tralla que no hay muchos cuerpos ni mentes que la aguanten.

A las 13.30 termina el programa, Griso corre a cambiarse, a bajarse de los tacones y a subir las escaleras para acudir a la reunión en la que se plantearán los primeros temas posibles del día de mañana. No acaba ahí. Todos los días tiene alguna comida –«casi todas en el centro de Madrid»-con algún personaje importante. Porque hay algo que la presentadora y periodista tiene claro: «A los espectadores de Espejo Público hay que darles un plus». Y ese plus la lleva a que si se tiene que reunir con un político se va a reunir, «porque yo necesito el contexto que me lleva a hacer un análisis en profundidad».

«Aquí no damos noticias y ya: aquí analizamos, damos algo más y para eso es muy importante el cara a cara», detalla. «Nosotros analizamos, ponemos contexto, pero no cruzamos más allá. Nosotros no buscamos el enfren-

# "Nosotros no buscamos el enfrentamiento ni convertimos la información política en un 'reality'"

tamiento ni convertimos la información política en un *reality*. Entiendo a mis compañeros cuando dicen que prefieren no mantener contacto con ellos, pero cuando tienes que aportar algo más, para mí es necesario situarme y tenerlos enfrente».

Y, cuando terminan las comidas, de vuelta a Atresmedia, a por el coche, mientras mira los innumerables WhatsApp del grupo del programa. Y, cuando llega a casa, más mensajes, más noticias, más últimas horas... Eso sí, a las 22.30, Susanna Griso cierra el chiringuito y a dormir. «Y duermo muy bien», desvela

–¿Se ve otros 19 años haciendo *Espejo Público*?

-¡Uf, ostras! Me cuesta mucho verme porque este ritmo es muy frenético. Fíjate, en los primeros años me fijé el objetivo de cinco. A los cinco, dije, 'bueno, 10'. Luego ya empecé a cortar los tiempos. Me apliqué lo de Guardiola que renovaba por dos años porque se deprimía pensando que tenía un contrato por más tiempo. Y entonces dije, 'pues dos años'. Pero es que llevo ya muchos años renovando por dos y es que pronto voy a cumplir 20, e igual con 20 hay que empezar a planteárselo, ¿no? No sé, todavía no ha llegado a eso. Vamos día a día, partido a partido...

# UN MISTERIOSO SUCESO CAUSÓ LA REPENTINA EXTINCIÓN DE LOS MAMUTS

Edad de Hielo. El estudio de los restos de los últimos supervivientes de la isla siberiana de Wrangel descarta la tesis de su desaparición hace 4.000 años por razones genéticas

Por Ricardo F. Colmenero

ue el gigante de la Edad de Hielo: largos como autobuses, altos como un edificio de dos plantas, y con colmillos de más de cuatro metros, ideales para desafiar depredadores y excavar en la nieve. Los mamuts compiten en fascinación con los dinosaurios, que nos abandonaron hace 66 millones de años por culpa de un meteorito, mientras que los primeros estuvieron entre nosotros hasta hace sólo 4.000 años, y su desaparición sigue siendo un misterio.

La última población de mamuts lanudos quedó aislada en la isla Wrangel, frente a la costa de Siberia hace 10.000 años, cuando subió el nivel del mar, y esta montañosa isla de 150 kilómetros en su parte más ancha, quedó aislada del continente. Allí se quedaron durante 6.000 años, en un territorio que hoy alcanza los 30 grados bajo cero, plagado de morsas y gansos que todavía anidan entre cráneos y colmillos de mamuts.

Un estudio genómico que acaba de publicar la revista *Cell* revela que los mamuts se originaron a partir de un máximo de ocho individuos, pero se multiplicaron hasta mantener una población estable de entre 200 y 300. Los investigadores subrayan que

conjunta con el Museo Sueco de Historia Natural y la Universidad de Estocolmo. «Esto quiere decir que fue probablemente un sólo evento aleatorio lo que los mató, y que si ese evento aleatorio no hubiera sucedido, todavía tendríamos mamuts hoy».

Está demostrado que culpar al cambio climático, responsable de las extinciones masivas del Cuaternario, no es coherente con la supervivencia del mamut lanudo en esta isla, más de 5.000 años después de su extinción en tierra firme. Sin embargo sí que coincide con la llegada del hombre, por lo que muchos autores defienden como causa más probable de la extinción la caza excesiva, aunque no se han encontrado evidencias de caza, ni era una actividad que lograra acabar con el mamut en otros destinos, a pesar de que se sabe que el Homo erectus llevaba comiendo carne de mamut 1,8 millones de años.

Además de arrojar luz sobre la dinámica de la población de mamuts lanudos, los científicos creen que esta investigación podría ayudar a diseñar estrategias de conservación de especies en peligro de extinción. «Los mamuts son un sistema excelente para comprender la actual crisis de biodiversidad, y lo que sucede desde un punto de vista genético cuando una especie atraviesa un cuello de botella en su población, porque podría suponer el destino de muchas poblaciones actuales», apunta Marianne Dehasque, del Centro de Paleogenética, y coautora principal del estudio.

Para comprender las consecuencias genómicas del cuello de botella de la isla Wrangel, el equipo analizó los

genomas de 21 mamuts lanudos: 14 de la isla Wrangel y 7 de la población continental anterior al cuello de botella, hasta abarcar sus últimos 50.000 años de existencia.

Los investigadores demostraron que la diversidad genética de la población continuó disminuyendo a lo largo de los siglos que los mamuts habitaron la isla Wrangel, aunque a un ritmo muy lento, lo que sugiere que el tamaño de la población se mantuvo estable

hasta el final. Y aunque la población de la isla acumuló gradualmente mutaciones moderadamente dañinas a lo largo de 6.000 años, los investigadores demostraron que la población estaba purgando lentamente las más agresivas, alimentando el misterio de su desaparición.



Colmillo de mamut en la siberiana isla de Wrangel, dónde la especie sobrevivió hasta hace 4.000 años.

los genomas mostraban signos de endogamia y baja diversidad genética, pero no hasta el punto de poder explicar su extinción final, que sigue siendo un misterio.

«Al menos ahora podemos rechazar con total seguridad la idea de que la población era demasiado pequeña, y estaban condenada a extinguirse por razones genéticas», dice el autor principal del estudio Love Dalén, genetista evolutivo del Centro de Paleogenética de Estocolmo, en una colaboración

# PAPEL CULTURA

# "EL ARTE ME PARECÍA INÚTIL DESPUÉS DE FUKUSHIMA"

Exposición. Yoshitomo Nara es uno de los artistas más cotizados del mundo, con un récord de 25 millones por uno de sus cuadros de niñas cabezonas. Ahora inaugura su mayor retrospectiva en el Guggenheim de Bilbao, su consolidación en Europa

Por Vanessa Graell (Bilbao)

on solo ocho años, el pequeño Yoshitomo construyó su propia radio para sintonizar la emisora Far East Network de la base norteamericana de Misawa. Eran los años 60, en plena guerra de Vietnam, y el norte de Japón se había llenado de instalaciones militares. Aunque Yoshitomo no entendía nada de inglés, quedó fulminado por el *punk* de Jimi Hendrix, el *rock* de Bob Dylan o los *hits* de los Beatles. Esas letras que descubrió de niño, ese espíritu contestatario de los 60, siguen impregnando toda la obra de Yoshitomo Nara (Hirosaki, 1959), uno de los artistas más cotizados del mundo,

famoso por sus niñas raras de ojos saltones, adorables pero inquietantes. Sobre todo si llevan un cuchillo de sierra ensangrentado en la mano.

Las llamadas Nara Girls son todo un fenómeno y nunca se habían visto tantas en Europa. El Guggenheim de Bilbao inauguró ayer la gran retrospectiva de Nara, patrocinada por la Fundación BBVA, con 128 piezas procedentes de colecciones privadas y museos de todo el mundo. «En realidad dedicarme al arte no era mi objetivo principal. Pero cuando me di cuenta, ya era artista», admite Nara a sus 64 años, con una camiseta negra de una calavera, muy rockera, que podría llevar una de sus niñas raras. A ellas también las pinta tocando la guitarra o aporreando una batería, pisando la cabeza de Hitler o saliendo de un refugio antibombas, sonriendo de una forma espeluznante o simplemente mirando de frente como en una foto de DNI.

Sus niñas han marcado estratosféricos récords en subastas: en 2019 un magnate desembolsó casi 25 millones de dólares por *Knife Behind Back* (Cuchillo detrás de la espalda) y el pasado abril el cuadro de más de dos metros *I Want to See the Bright Lights* 

Tonight (título tomado del primer álbum de 1974 de Linda y Richard Thompson) se vendió por más de 10 millones en Sotheby's Hong Kong y ahora se puede ver en una de las magnas paredes del Guggenheim. Cuando se le pregunta por la industria millonaria

Cuando se le pregunta por la industria millonaria que genera su obra (en internet, una tabla de *skate* 

tuneada por el artista supera instalación My Drawing Room (Mi | ritmo... Y en su retrospectiva se

fácilmente los 3.000 euros), Nara simplemente se encoge de hombros: «No pienso mucho en esto. No tengo demasiado contacto con la gente del mundo del arte ni con los marchantes. No siento que yo sea alguien especial».

Aunque su figura rivaliza con artistas como Jeff Koons o Damien Hirst, Nara vive aislado en el campo y trabaja solo, sin un equipo de asistentes. «Me gusta la soledad. Me encanta salir fuera por la noche y mirar las estrellas. Pero cuando voy a la ciudad y me mezclo en medio de la muchedumbre, siento una soledad negativa, triste», admite. Por eso escogió un paraje a las afueras de Nasushiobara para vivir, un paisaje que le recuerda al de su infancia en Hirosaki, una zona de bosques silvestres y cascadas, llena de manzanos, en la que no había mucho que hacer para un adolescente melancólico de los años 70, salvo ahorrar para comprar discos. «Las portadas de los discos fueron mi primer contacto con el arte. Tenía a Andy Warhol en las manos pero no sabía quién era», sonríe en referencia al mítico plátano para el álbum de la Velvet Underground.

La banda sonora de su juventud suena en la primera sala del Guggenheim, dentro de una casita tradicional japonesa: la instalación My Drawing Room (Mi habitación de dibujo), que Nara ha llenado con todos sus fetiches y referentes. Decenas de dibujos esparcidos por el suelo, muñecos retro, postales antiguas, un ordenador de los 80... Como si fuera la cabaña de un Peter Pan artista que escucha Starman de David Bowie, Embryonic Journey de Jefferson Airplane, Touch Me de The Doors y el delicioso guiño al público español con Salta de Tequila y Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura. Sí, Nara escucha de todo: en la retrospectiva que protagonizó en 2022 en Los Ángeles llenó toda una pared del museo con 352 discos de su inmensa colección, que empezó a los ocho años

ritmo... Y en su retrospectiva se descubre a un artista más profundo, que va más allá de las niñascabezonas que deleitan al público asiático.

Nara habla de soledad, de lo que no puede expresarse. «Mis personajes son un reflejo de mí mismo. He vivido experiencias duras y algunas más difíciles, pero procuro no exteriorizarlas. Tal vez eso se refleja en mis obras», cuenta de esas niñas que casi siempre parecen esconder algo. Pero también hay una parte política en su obra, que se ha convertido en un símbolo pacifista con mensajes como No Bombs, No Nukes (armas nucleares), No War. «Crecí marcado por las consecuencias de la guerra de

# "Visité Afganistán y un campo de refugiados en Siria, no creo que lo hagan muchos artistas. Pero antes de ser artista, soy persona"

Su desembarco en Bilbao marca el principio de su gira europea. Después del Guggenheim, la antológica viajará al Frieder Burda de Baden-Baden y a la Hayward Gallery de Londres, con otros formatos adaptados a cada espacio. El propio artista controla y decide cómo se muestran sus cuadros, cómo se encaran, cómo dialogan, a qué altura, con qué

Vietnam, por toda la ola de música antibelicista. Así que se desarrolló en mí, de forma natural, un fuerte espíritu antiguerra. Siento mucha empatía por las víctimas de los conflictos, los refugiados y desplazados, los que sufren las consecuencias... Por eso visité Afganistán y fui a un campo de refugiados en Siria, algo que no creo que hagan muchos



'Midnight Tears' (2023) y 'Blankey' (2012), dos obras de gran formato.

# **CULTURA** PAPEL



artistas contemporáneos», explica muy serio. Y, tras una pausa, añade: «Antes de ser artista, soy persona».

Imbuido del espíritu del peace and love, después de estudiar Bellas Artes en Japón, Nara ingresó en en la prestigiosa Kunsthalle de Düsseldorf, adonde llegó meses antes de la caída del muro de Berlín. Pasaría 12 años en Alemania, lo que marcaría su estilo y una obra que bebe sin complejos de la tradición nipona y la occidental. Aunque resulte difícil apreciarlo a primera vista, en sus cuadros se mezclan tanto las referencias a los frescos renacentistas como a los ukiyo-e del siglo XIX. En el año 2000 Nara regresó a Japón convertido en una estrella nacional, con el país rendido a sus personajes falsamente inocentes y una auténtica fiebre por su merchandising, que él mismo enviaba por correo postal (desde hace años es uno de los best sellers de la tienda del MoMA de Nueva York: uno de sus peluches se vende a 170 dólares).

Pero 2011 marcó un punto de inflexión en su carrera. Fue un año traumático para toda la sociedad japonesa con el terremoto, el tsunami y la consiguiente catástrofe nuclear de Fukushima. Pero a Nara le afectó especialmente. En la biblioteca del Guggenheim, saca su móvil (con una carcasa pop de sus personajes) y muestra el mapa de Japón: «Fukushima está aquí y yo vivo aquí, a unos 600 kilómetros. Toda esta costa quedó devastada. Ni siquiera podía reconocer el paisaje. Me causó un gran impacto. Hasta entonces yo me divertía muchísimo creando arte. Pero la tragedia de Fukushima me hizo reflexionar. Me hizo volver la mirada hacia mi tierra, los campos, los pueblos... Sentí que el arte era inútil en una situación tan extrema. Dejé de pintar durante un tiempo, no podía ni dibujar».

Regresó a su *alma mater*, la Universidad de Aichi, para realizar una residencia artística y volver a crear. En los últimos años, sus obras se han vuelto más serenas, más espirituales, llenas de capas y matices. Y como el Peter Pan de la cabaña, Nara sigue escondiendo en ellas versos de Bob Dylan.

Yoshitomo Nara ayer en el Guggenheim, frente a 'Slight Fever' (2001). ANDER GILLENEA / AFP

#### mo ver en el | MAÑANA EN LOS KIOSCOS

# ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO, EN EXCLU-SIVA EN YO DONA

Por **Yo Dona** 

a ex tenista Arantxa Sánchez Vicario, portada del número de Yo Dona que llega mañana a los kioscos, concede a la revista la primera entrevista desde su traumática separación de Josep Santacana y de su condena por alzamiento de bienes. La que fue número 1 del tenis mundial reconoce que lo ha perdido todo, pero que sigue contando con la fuerza que la caracterizaba en la pista para sacar adelante a

sus hijos, repasa su trayectoria profesional y habla sin tapujos de su vida actual y de su difícil situación económica.

Un número de Yo Dona dedicado al olimpismo en el que reunimos a otras cuatro de las mejores deportistas españolas de la historia, que nos explican cómo es la vida después de las medallas.

La moda se zambulle en el verano con un

reportaje de fotos de los bañadores y bikinis de la temporada. Y las páginas de gastro están dedicadas a Janaína Torres, la joven brasileña que ha sido nombrada mejor chef del mundo por *The World's 50 Best Restaurants*.



| LOTERÍA NACIONAL SORTEO DEL JUEVES |                                                       |                                                      | $\begin{array}{ c c }\hline \text{SORTEO}\\\hline -51\\\hline 24\\\hline \end{array}$ | Seis series de 100.000 billetes cada una Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis series de los números premiados, clasificados por su cifra final Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día |                                             |                                       |                           |                                    | extension of the state of the s |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0                                  | 1 2                                                   |                                                      | 3                                                                                     | 3 4                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | la celebración del sorteo             | 7                         | 8                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Números Euros/Billete              | Números Euros/Billete                                 | Números Euros/Billete                                | Números Euros/Billete                                                                 | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                      | Números Euros/Billete                       | Números Euros/Billete                 | Números Euros/Billete     | Números Euros/Billete              | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                    |                                                       |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                       | 33207300                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 33210 300                          |                                                       |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                       | 33217 300                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                    |                                                       |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                       | 33227 300                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                    |                                                       |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 1                                     | 33237300                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 33240 300                          | 33241300                                              | 33242330                                             | 33243 330                                                                             | 33244300                                                                                                                                                                                                                                                   | 33245300                                    | 33246300                              | 33247300                  | 33248390                           | 33249300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 33250 360                          | 33251300                                              | 33252390                                             | 33253330                                                                              | 33254300                                                                                                                                                                                                                                                   | 33255300                                    | 33256300                              | 33257300                  | 33258330                           | 33259300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 33260 300                          | 33261360                                              | 33262330                                             | 33263 330                                                                             | 33264 300                                                                                                                                                                                                                                                  | 33265 300                                   | 33266300                              | 33267 300                 | 33268330                           | 33269300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 33270 300                          | 33271300                                              | 33272330                                             | 33273 330                                                                             | 33274300                                                                                                                                                                                                                                                   | 33275 300                                   | 33276300                              | 33277 300                 | 33278330                           | 33279300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 33280 300                          | 33281300                                              | 33282330                                             | 33283 390                                                                             | 33284 300                                                                                                                                                                                                                                                  | 33285 300                                   | 33286300                              | 33287 300                 | 33288330                           | 33289360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 33290 300                          | 33291300                                              | 33292330                                             | 33293 330                                                                             | 33294300                                                                                                                                                                                                                                                   | 33295 300                                   | 33296360                              | 33297 300                 | 33298330                           | 33299300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51600 150                          | 51601150                                              | 51602180                                             | 51603180                                                                              | 51604150                                                                                                                                                                                                                                                   | 51605150                                    | 51606150                              | 51607150                  | 51608180                           | 51609150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51610150                           | 51611150                                              | 51612240                                             | 51613180                                                                              | 51614150                                                                                                                                                                                                                                                   | 51615150                                    | 51616210                              | 51617150                  | 51618180                           | 516197.620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 51620 60.000                       | 51621 7.620                                           | 51622180                                             | 51623 180                                                                             | 51624 150                                                                                                                                                                                                                                                  | 51625 150                                   | 51626150                              | 51627 150                 | 51628240                           | 51629150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51630 150                          | 51631150                                              | 51632180                                             | 51633 180                                                                             | 51634 150                                                                                                                                                                                                                                                  | 51635 150                                   | 51636150                              | 51637 150                 | 51638180                           | 51639150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51640 150                          | 51641150                                              | 51642180                                             | 51643180                                                                              | 51644150                                                                                                                                                                                                                                                   | 51645150                                    | 51646150                              | 51647 150                 | 51648240                           | 51649150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51650 210                          | 51651150                                              | 51652240                                             | 51653 180                                                                             | 51654150                                                                                                                                                                                                                                                   | 51655150                                    | 51656150                              | 51657150                  | 51658180                           | 51659150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51660 150                          | 51661210                                              | 51662180                                             | 51663 180                                                                             | 51664 150                                                                                                                                                                                                                                                  | 51665 150                                   | 51666150                              | 51667150                  | 51668180                           | 51669150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51670 150                          | 51671150                                              | 51672180                                             | 51673 180                                                                             | 51674150                                                                                                                                                                                                                                                   | 51675 150                                   | 51676150                              | 51677 150                 | 51678180                           | 51679150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51680 150                          | 51681150                                              | 51682180                                             | 51683 240                                                                             | 51684150                                                                                                                                                                                                                                                   | 51685150                                    | 51686150                              | 51687 150                 | 51688180                           | 51689210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 51690 150                          | 51691300                                              | 51692180                                             | 51693 180                                                                             | 51694 150                                                                                                                                                                                                                                                  | 51695 150                                   | 51696210                              | 51697 150                 | 51698180                           | 51699150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Terminaciones<br>5060              | <b>Terminaciones</b> 691150 871150 6160               | <b>Terminaciones</b> 3212990 212240 762180 1290 5290 | <b>Terminaciones</b> 5043 780 773 180 83 90 3 30                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Terminaciones</b><br>1915 750<br>075 150 | <b>Terminaciones</b> 086150 1660 9660 | Terminaciones<br>4947 750 | <b>Terminaciones</b> 2890 4890 830 | <b>Terminaciones</b> 2449750 109150 8960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                    | ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                       |                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

# PAPEL CULTURA

# ZAR AMIR-EBRAHIMI "NUNCA ELIJO EL PAPEL DE UNA MUJER REPRESENTADA SOLO COMO VÍCTIMA"

La actriz iraní que ganó en Cannes en 2022 con 'Holy Spider' reivindica el papel de la mujer en el cine del futuro coincidiendo con el estreno de dos películas: 'Shayda', de Noora Niasari, y 'Tatami', dirigida por ella misma con Guy Nattiv

Por Luis Martínez. Fotografía de Joel Saget/Afp

ar Amir-Ebrahimi (Teherán, 1981) es muchas cosas a la vez. Es actriz, es directora, es productora y, con el correr del tiempo y a su modo, ha acabado por convertirse en referente y hasta símbolo. Referente de la lucha contra el régimen iraní y símbolo de resistencia contra asuntos tales como la intolerancia, el integrismo, el machismo y, apurando y por resumir, el fascismo. Suena tremendo y, en efecto, lo es. Hace un par de años, la película Holy Spider, de Ali Abbasi, pasó de ser un thriller turbio y soberbio sobre un asesino en serie en bandera de una revolución por venir. En un momento de la cinta, la protagonista que era Zar Amir se despojaba de su hijab. Meses después de la presentación de la película en Cannes, la mujer de 22 años Mahsa Amini moría en la prisión iraní, en la real, tras haber sido arrestada por no cubrir su cabeza con la prenda de marras. La película se convirtió de forma no buscada en respuesta y referencia. «La película», recuerda, «vivió una auténtica revolución semántica». Ahora, la cartelera se descubre con dos producciones, Shayda y Tatami, en las que ella vuelve a ser todo a la vez: actriz, directora, productora, referente y símbolo.

«La motivación para hacer cine no es política. Pero no se puede hacer cine sin tener en cuenta el impacto que tiene en la sociedad. No sería responsable. Cuando empezamos a trabajar en *Tatami*, por ejemplo, éramos conscientes de ello. Tanto el cine como el deporte tienen una repercusión enorme. Quizá no se consiga cambiar el mundo, pero sí habrá

alguien siempre que se sienta inspirado. De hecho, ya están pasando cosas en el cine y en el deporte», dice. La película en la que se estrena como directora cuenta la historia de una judoca en pleno campeonato mundial ante el dilema de obedecer a las autoridades deportivas iraníes, fingir una lesión y dejarse ganar o rebelarse.

– Hace poco vimos como el futbolista Mbappé se pronunciaba en política contra la extrema derecha...

– Sí, y me parece lo correcto. Es nuestra responsabilidad. No se trata de política. Se trata de ser ciudadano de este mundo.

El caso de Shayda, la otra película que protagoniza (ésta dirigida por la realizadora Noora Niasari y que mereció el premio del público en Sundance), es diferente. O no tanto. Ahora lo que se cuenta es la historia vivida por la propia directora en primera persona. La mujer del título es una mujer iraní que vive en Australia y encuentra refugio junto a su hija en un centro de acogida para mujeres maltratadas. Lo que sigue es una tragedia tan perfectamente particular que se diría universal. «Es un error creer que hablamos solo de Irán o de la cultura iraní. Lo mismo que se ve en la película sucede en Francia, Australia o cualquier lugar del mundo independientemente de la cultura. No hay una sola sociedad en el planeta que no responda al patriarcado. Los feminicidios y la violencia contra las mujeres es universal. Es urgente replantearse el modo cómo miramos y tratamos a las mujeres», dice, se toma un segundo y se atreve a una confesión: «Recuerdo que la primera vez que leí un guion, le pregunté a la directora qué era eso



de una casa de acogida. No sabía que algo así existiera. ¿Cómo es posible que nunca hubiera oído hablar de estos refugios? Reconozco mi culpa. Pero eso me hizo pensar en cuántas mujeres hay con menos información que yo que no lo saben».

Zar Amir-Ebrahimi no tiene claro si la protagonista de una y otra película comparten algo más que el sufrimiento. «Me cuesta ver características comunes. Son dos mujeres muy distintas. Y ése es el valor, sin duda. Lo que sí tengo claro es que nunca elijo papeles en los que las mujeres son representadas solo como víctimas. Sé que esas mujeres existen, pero necesito verme reflejada en un impulso de valentía, de transformación... Creo que se lo debemos a las nuevas generaciones», comenta para acto seguido reconocerse optimista, pese a todo, con lo que sucede en su país, en Irán, de donde tuvo que huir tiempo atrás. Alrededor del año 2000, ella era una auténtica revelación e intérprete popular en la televisión. Todo se derrumbó el día que un vídeo íntimo con su pareja

"Muchos de los productores de mi país tienen las manos manchadas. Es indigno recibir dinero del régimen"

"El cine aún tiene una deuda con las historias de mujeres. Con todas las historias no solo las historias trágicas" se filtró en la red. Ante la amenaza de la pena de prisión y los 97 latigazos de rigor que el régimen iraní reserva a las mujeres que mantienen relaciones fuera del matrimonio huyó a París. Y hasta ahora.

«Me alegra ver a una nueva generación valiente; una generación que no quiere mentir más, que no quiere seguir el juego al régimen. En mi generación acumulamos muchos traumas y lidiamos con un miedo total que nos mantuvo atenazados. Ahora veo que muchos y muchas de mis colegas resisten y se niegan a trabajar con el dinero del Gobierno. Y eso a pesar de que muchos productores tienen las manos manchadas. Es indigno recibir dinero del régimen», dice a la vez que recuerda la última fuga de Irán. En el pasado Festival de Cannes, el director Mohammad Rasoulof presentó The Seed of the Sacred Fig (La semilla de una higuera sagrada). Lo hizo ya desde un exilio forzoso tras la condena de ocho años (que incluyen azotes y confiscación de bienes) por un crimen «contra la seguridad nacional». «No hay que olvidar», sigue Zar Amir, «que las actrices también fueron

condenadas por quitarse el hijab. Rasoulof es un director conocido que puede rehacer su vida donde quiera, pero ellas se han jugado su futuro. Las admiro y respeto».

Sea como sea, la actriz que es directora, productora y todo lo demás tiene claro que hay mucho aún por hacer porque sabe que todavía es mucha la reacción. «Siempre que se habla de los derechos de las mujeres, alguien sufre un ataque de pánico. Es como si alguien creyesen que las mujeres fuéramos a robar el lugar a los hombres. Pero no se trata de eso. La idea es construir una sociedad entre todos en la que podemos vivir juntos respetando plenamente nuestros derechos. Tan sencillo», afirma, se toma un segundo y concluye: «Desde mi papel de productora todo mi empeño es contar las historias de mujeres que nos faltan. El cine tiene una deuda con nuestras historias. Con todas ellas, no solo las trágicas y desgarradoras... Solo así podemos cambiar la mentalidad».

Zar Amir-Ebrahimi es, definitivamente, muchas cosas.

# TV PAPEL



# LA CADENA DUEÑA DE LAS 'MILLAS DE ORO' DE LA TELE: "SON EL ANHELO DE LOS ANUNCIANTES"

Antena 3. El balance del curso televisivo es "indiscutible": el canal de Atresmedia es el líder con la mayor ventaja en 28 temporadas, mientras que Telecinco empieza a ver destellos y La 1 salva los muebles por la Eurocopa y otros eventos

Por Esther Mucientes (Madrid)

l que haya jugado alguna vez al Monopoly sabe que el Paseo de la Castellana y Paseo del Prado son las dos calles más caras. Son las llamadas millas de oro, calles en las que se acumula el mayor poder adquisitivo. Pues bien, en la televisión también existen. Son aquellas franjas en las que se consume más televisión y, por tanto, «el anhelo de cualquier anunciante», aseguran expertos del sector. Si en Madrid, su milla de oro está controlada por Gucci, Versace o Swarovski. ¿quién es el dueño y señor de las millas de oro de la TV?

La televisión tiene dos franjas estrella porque son las de mayor consumo televisivo: el *prime time* (de 20.00 horas a 23.00 horas) y la sobremesa (de 14.00 a 17.00 horas). La primera de ellas es la más valiosa, el anillo de poder.

«Es canela en rama, la que aglutina más espectadores, pues la mayoría de la gente está en casa», explican fuentes del sector. Y, por ello, es la que más desean los anunciantes. La segunda, la de la sobremesa, ocupa el segundo puesto en la carta a los Reyes Magos de los publicistas, pues es cuando la gente está en casa a la hora de comer y los minutos de después.

De nuevo hay un ganador: Antena 3 vuelve a ser la televisión líder de la temporada con la mayor ventaja en 28 años.

Los datos en el *prime time* y en la sobremesa «son abrumadores», afirman los expertos en audiencias. En esta franja es la cuarta temporada consecutiva que Antena 3 lidera al crecer hasta el 13,8%, 4,3 puntos más que Telecinco y más de 3,5 que La 1. En la sobremesa mantiene la estela que inició hace tiempo cuando el informativo de Sandra Golpe empezó a dispararse en audiencias.

En ambas «millas de oro», Antena 3 ha dado con la tecla al establecer tres productos que conforman un tridente que arrasa cada día. En el *prime time: Pasapalabra* (cierra con un 19,2% de *share*), el *Informativo* de Vicente Vallés y *El Hormiguero* (cierra con un 15,5% de *share* y más de dos millones de espectadores de media). En el caso del mediodía y la sobremesa: *La Ruleta de la Suerte* (21,2%), el *Informativo* de Sandra Golpe y la serie, estrenada esta temporada, *Sueños de Libertad*, la serie más vista que cierra temporada con un 13,5%.

«Ya se coja la temporada completa o sólo lo que llevamos de 2024, Antena 3 prácticamente dobla a Telecinco y a La 1 en esas dos millas de oro. Es tan abrumador el dominio en estas dos franjas que casi suma más audiencia que La 1 y Telecinco juntas», dicen expertos en consumo audiovisual. ¿Qué supone controlar estas dos franjas? Para los anunciantes, Antena 3 es su mejor expositor, aunque por decimocuarta temporada Mediaset vuelve a ser líder en el target comercial —el porcentaje de personas con una mayor capacidad de consumo que ve un contenido—.

Todo esto se traduce en que Antena 3 lidera por tercer curso consecutivo, con un 13% de cuota de pantalla, casi tres puntos por delante de Telecinco que, aunque empieza a ver destellos de mejora gracias al

# Antena 3 lidera por tercer curso consecutivo con un 13% de cuota de pantalla

éxito de *Supervivientes 2024* (20,2% de share) o *La isla de las tentaciones* (15,5%), y a estrenos como ¡*De Viernes!* (11,2%) o la serie *El Marqués* (11,1%), sigue muy alejada de la principal cadena de Atresmedia al cerrar la temporada en un 10,1%. La 1, por su parte, logra salvar los muebles gracias a los datos de la Eurocopa de estas dos últimas semanas, y cierra temporada en un 10%.

El balance de los expertos es que «el modelo de Atresmedia será difícil de superar a». Aunque hay puntualizaciones: «No todo es negativo para sus competidoras, pues Telecinco sostiene la segunda plaza y La 1 no pierde los dos dígitos». El 'Informativo' de la noche, 'El Hormiguero' o 'Paspalabra' son, entre otros, los culpables del liderazgo de

Antena 3.

# **RTVE**

# CASCAJOSA: "USAREMOS EL FONDO DE RESERVA"

Por Esther Mucientes (Madrid)

a presidenta interina de RTVE. Concepción Cascajosa lo dijo alto y claro ayer en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE: «Si lo necesitamos recurriremos al fondo de reserva de la Coporación».

Fue la respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre, precisamente, la información publicada este lunes en EL MUNDO sobre el agujero de 30 millones de euros que tiene RTVE y la necesidad para cubrir los números rojos del ente de echar mano del fondo de reserva. Cascajosa respondió acogiéndose al Artículo 8 de la Ley de Financiación de la Corporación Pública, el cual establece que «el fondo de reserva se podrá usar para hacer frente a las contigencias económicas siempre previa autorización del Ministerio de Hacienda».

Ante la situación de la grave situación económica de RTVE, la presidenta del ente público no dudará en utilizar el dinero que hay en esa hucha. «Si ese fondo no se gasta se pierde», aseguró Cascajosa. «Eso nos posibilita a utilizarlo si hay pérdidas», añadió ante los diputados de la Comisión.



La presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa.

Además, la presidenta de RTVE quiso señalar que la culpa de la situación económica que atraviesa la Corporación a estas alturas del año se debe a que «es un año muy particular por toda la cobertura informativa que materializa en dietas, transporte....» . Y, además, se refirió a «la no existencia de Presupuestos Generales del Estado ha dificultado que podamos tener acceso a esa financiación compensatoria», que de haberse dado hubieran supuesta 200 millones para RTVE en comparación con 2023.

# **TELEVISIÓN**

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14 10 Ahora o nunca.

Telediario I. 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador.

20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

21.50 La suerte en tus

22.00 La gran familia. «Bumblebee». 23.45 Cine. «Rey Arturo: La leyenda de Excáliburs

1.40 Cine. «Luna de miel en el Tirol». 3.10 Noticias 24 horas.

10.55 La costa británica de

11.40 Un país para leerlo. 12.10 Mañanas de cine.

«¡Desenfunda!». 13.40 Vía de la Plata: diario

14.45 Las rutas de Verónica.

15.45 Cas ruras de veron 15.45 Saber y ganar. 16.25 Grandes documen-

18.10 El escarabajo verde

18.45 La 2 express. 18.50 Amistoso selección.

Plano general

22.00 Historia de nuestro

23.50 Historia de nuestro

cine. «Me siento extraña».

Historia de nuestro

"Sohreviviré»

21 00 Días de cine

cine: coloquio.

La 2

de un ciclista.

Espeio público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 45 La ruleta de la suerte

Antena 3

Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original.

18 00 Y ahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.45 21.55 El tiempo.

22.10 Tu cara me suena Primera semifinal». 1.30 Tu cara me suena.

Grandes éxitos.

2.45 The Game Show. 3.30 La tienda de Galería

Ventaprime. Minutos musicales.

#### VEO DMax

8.39 Aventura en pelotas. 11.26 Misterios desde el 10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecin-

co. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco. 12 16 Alienígenas 14.06 Expedición al pasado. 15.57 La fiebre del oro:

aguas bravas. 17.47 Sobrevivir en lo

19.39 :Me lo quedo! 21.03 Dinero en el trastero. Incluye «Una limpieza real» y «El viaje de 6000 kilómet-

22.00 Misterios desde el aire. Incluye «», «», «Más allá de los mitos» y «Gi-

Muerte en el pantano. Incluve «Asesinato en un oueblo» y «Asuntos turbios» 3.23 El asesino de al lado.

Control de fronteras.

#### Movistar Plus+

9.06 Zero, la revista que sacó del armario a un país 10.53 Resúmenes Copa

11.03 Copa América.

13.03 Lina. 14.02 La Resistencia.

15.24 Informe Plus+. 16.14 Cine. «Pride (Or-18.14 Rock Hudson: solo el

lo lo supo. 19.59 Ilustres ignorantes. 20.30 InfoDeportePlus+

21.00 Cine. «La batalla por Barbie». R.U. 2024. Director: Eddie Hutton-Mills 22.35 Cine. «Barbie». EEUU. 2022. II4 min. Direc-

tora: Greta Gerwig.

0.23 El consultorio de Berto.

Telemadrid El tiempo.

6.50 7.00 Buenos días, Madrid. 11.20 li20 minutos.

14 00 Telenoticias Deportes.

15.20 El tiempo.

15.30 Cine de sobremesa. «Sin escape». EEUU. 1993. 94 min. Director: Robert

17.05 Cine. «Camino de la jungla». EEUU. 1962. 139 min. Director: Robert Mul-

19.30 Madrid directo Telenoticias.

ETB 2

21.15 Deportes.

21.30 El tiempo. 21.35 El show de Bertín. Invitado: Jorge Sanz, actor. 23.35 Atrápame si puedes

1.10 Desmontando Madrid.

9.55 Monk. «Monk y el

repartidor de periódicos» y

Monk y las tres tartas»

«Lo meior de Helsinki». 11.30 En Jake.

14 58 Teleherri

16.00 Eguraldia.

11.25 Vascos por el mundo.

13.50 Atrápame si puedes.

Teleberri kirolak.

### TV3

8.00 Els matins.

10.30 Tot es mou. 13.50 Telenotícies co-

Telenotícies migdia. 15.35 Cuines. «Strogonoff

16.00 Cuines. «Sopa de

16.10 Com si fos ahir. 16.50 El Paradís de les

19.05 Atrapa'm si pots.

20.10 Està passant. 21.00 Telenotícies vespre.

22.00 Som de mar. «Dones i

crim de Georgetown». 23.55 Cine. «Assassinat al

7.00 Love Shopping TV Cuatro

Cuatro

7.30 8.25 ;Toma salami! Callejeros viajeros. 10.25 Viaieros Cuatro.

«Silicon Valley».

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

ElDesmarque Cuatro. 15.15 El tiempo.

Todo es mentira. Tiempo al tiempo. 19.55 Noticias Cuatro.

ElDesmarque Cuatro El tiempo. 21.05 First Dates

21.35 First Dates. 22.30 Momiamanía. «La momia». EEUU, China, Japón. 2017. III min. Director: Alex

0.40 Cine Cuatro. «Fantasy

#### La Sexta

Online Show

Telecinco

15.30 ElDesmarque Te-

Taboada. 15.40 El tiempo.

César Muñoz.

21.00 Informativos

Carlos Franganillo.

21.45 El tiempo.

lecinco. Presentado por Lucía

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y

17.00 TardeAR. 20.00 Reacción en cadena.

Telecinco. Presentado por

22.00 ¡De viernes! 2.00 Casino Gran Madrid

21.35 ElDesmarque Te-

8.55

La mirada crítica.

6.30 Remescar, cosmética al instante.

7 00 Previo Aruser@s Aruser@s. 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la 15.10 Jugones

15.25 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. **20.00** La Sexta noticias 2<sup>a</sup>

21.00 La Sexta Clave. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 La Sexta Columna. «Odiocracia: el poder de dividirnos».

22.30 Equipo de investi-

gación. «El Camino». 3.15 Pokerstars. 3.55 Play Uzu Night Pokerstars.
Play Uzu Nights.

#### TRECE

11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucarística. 12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

13.30 Don Matteo. 14.30 Trece noticias I4:30.

14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «Los

últimos guerreros». 16.40 Sesión doble. «Brisa salvaje». **18.45** Western, «Una pistola

al amanecer». **20.30** Trece noticias 20:30.

21.05 Trece al día. 21.40 El tiempo en Trece. 21.50 Classics present-

22.00 Cine Classics. «Lo que el viento se llevó». 0.50 Classics tertulia Classics tertulia Cine. «El ejecutor»

#### TEN

6.45 Mujeres ricas de

8.55 Venganza: millonarios asesinos. 10.55 Killer.

11.55 Caso cerrado. 18.30 Ni que fuéramos la happy hour. 19.30 Caso cerrado.

22.50 La casa de mis sueños. Emisión de dos

0.40 Asesinato en vacaciones. Emisión de dos

European Poker Tour. 2.50 La tienda de Galería del Coleccionista. 3 50 Venganza: recien casados asesinos.

Killer.

4.40

asesinos.

5.20 Venganza: millonarios

#### Quédate. 20.05 A hocados, «Osobuco asado con orzo a la parme

16.25 Esto no es normal.

21 00 Teleherri 21.40 Teleberri kirolak.

22.05 Eguraldia. 22.20 Habitación para dos.

«Una habitación con vistas». 23.25 Baserri Gourmet. Cine 2. «La lista

#### negra»

A PUNT

11.05 Ciutats desana-

12.40 Animalades, un món bestial. «Edat i vitalitat».

Migdia.

15.25 Atrapa'm si pots.

19.10 Hotel Voramar 20.00 Vigilants de la platja.

21.00 À Punt Notícies. Nit.

21.50 A la saca. 22.40 Cine. «Invasor». 0.25 L'estudi. «Gener vs.

del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada

**Badlands**»

holets i fruits secsy

Senyores. 17.35 Planta baixa

joves». **22.15** La gran pel·lícula. «El

1.45 Notícies 3/24.

# Canal Sur

Presentado por Juan Carlos Roldán v Victoria Romero

15.25 La tarde. Aquí y ahora. 18.00 Andalucía directo.

19.45 Cómetelo. 20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel

21.35 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar-

22.45 El show de Bertín.

Osborne. 4.15 Canal Sur música.

Canal Sur música.

# PARA NO PERDERSE

# 22.00 / Telecinco

#### Sofía Mazagatos se sienta en "De Viernes!"

Sofía Mazagatos fue, junto a modelos como Mar Flores o Juncal Rivero, una de las modelos y presentadoras más emblemáticas de la televisión española.

Tras su entrevista el pasado viernes, Sofía Mazagatos se sentará en el plató de iDe Viernes! para seguir revelando los aspectos más duros de

FÁCIL 28-06-2024



Sofía Mazagatos.

su vida tras estar muchos años alejada del foco mediático y de la prensa. Mazagatos contará todo sobre su relación con Ti-



to Pajares: «No le gusta

que hable de él» La ex Miss España y ex Miss Madrid, concederá la que será su entrevista más personal y responderá, en directo, a las preguntas de todos los colaboradores del pro-

> grama. Entre otros temas, abordará en primera persona cómo ha sido su relación con Tito Pajares, padre de sus hijas, quién además se enteró de su entrevista a través de la televisión.

#### 21.30 / La 2 El actor Javier Gutiérrez, en 'Plano General'

El actor de cine, teatro y televisión Javier Gutiérrez es el invitado de esta semana en Plano General. El actor reivindica la subvención del cine como cultura y se muestra temeroso de la enfermedad. Gutiérrez explica que «el cine es necesidad, el teatro gasolina y la te-



sus dos hijos



Javier Gutiérrez.

tiempo que reconoce que de no haber sido actor le hubiera gustado ser médico. Gutiérrez también habla de

7.00 Les notícies del matí. 10.05 Bon dia, bonica. Negocis de familia

13.30 La via verda. 14.00 À Punt Notícies.

16.35 Alta tensió. 17.30 Inspectora Marleau. «Boira al balneari».

"Tot sohre rodes

8.00 Despierta Andalucía. Hov en día. 12.50 Hoy en día, mesa de

14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias I.

Presentado por Bertín

# Lo flamenco.

IB3 TELEVISIÓN Cinc dies. 8.05 Tothom en forma

Hotel Voramar. «La tempesta està furiosa». 9 15 Hotel Bellavista «Visites inesperades».

10.05 Al dia. 11.58 Ara anam 13.58 IB3 Notícies migdia. 15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi

Taura. «Pastís de formatge amh nahiusy 15.55 Agafa'm si pots!

16.55 Cinc dies. 20.30 IB3 Notícies vespre. 21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu. 22.30 Cine. «Sunset Song».

R.U., Luxemburgo. 2015. 135 min. Director: Terence 0.40 Cine. «Joventut».

#### levisión sustento», al sulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

# **SUDOKU**

8 1

#### 9 8 6 9 2 6 4 3 7 8 5 7 4 8 5 2 1 3 9 4 7 3 2 3 4 3 1

6

2

3 9

4

#### **DIFÍCIL 28-06-2024**

| Dil Tele 20 00 2024 |   |   |        |   |   |   |   |   |                        |
|---------------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 2                   |   |   |        |   |   | 5 |   |   |                        |
| 9                   |   |   | 1      | 6 | 2 |   |   |   |                        |
|                     |   |   | 1<br>3 |   |   |   | 7 |   |                        |
| 8                   |   |   | 9      |   | 3 |   |   |   | moo                    |
|                     | 2 |   |        |   |   | 3 |   |   | sweb.                  |
|                     |   |   |        |   |   |   |   | 7 | www.pasatiemposweb.com |
| 7                   |   |   |        |   |   |   |   | 1 | w.pasa                 |
|                     | 4 | 6 | 7      |   |   | 8 |   | 9 |                        |
| 5                   |   | 9 |        |   |   |   | 3 |   | © 2024                 |

#### Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números

columna, ni en cada cuadrado

CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

#### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 27-06-2024** 8 5 9 3 1 2 4 6 7

2 1 6 4 8 7 9 3 5 7 3 4 6 5 9 8 1 2 9 6 2 1 4 5 3 7 8 5 4 7 9 3 8 1 2 6 1 8 3 7 2 6 5 9 4 3 2 8 5 6 1 7 4 9 4 7 5 2 9 3 6 8 1 6 9 1 8 7 4 2 5 3

Precio: 2 euros con 'La Lectura'.
Teléfono de atención al cliente: 91 050 16 29.

**EL**MUNDO

Este periódico se imprime diariamente en papel reciclado y procedente de bosques sostenibles.

Imprime: Bermont Impresión, avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la eproducción de los contenidos le esta publicación con fines omerciales a través de recopilaciones le artículos periodísticos.



#### PATIO GLOBAL ALEXANDER BASTRYKIN

**QUIÉN.** Es el jefe del Comité de Investigación de Rusia, la principal autoridad investigadora del país. **QUÉ.** Ha localizado a 30.000 inmigrantes con la ciudadanía rusa y que no estaban registrados en las listas del ejército. Diez mil fueron enviados a «cavar trincheras» en Ucrania. **POR QUÉ.** Las fuerzas del orden rusas realizan redadas en busca de trabajadores inmigrantes para engrosar los recursos para la invasión del país vecino.

El inquisidor ruso

| Composition of the control of

El presidente del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Alexander Bastrykin, es el nuevo cazainmigrantes del país. Asegura que en Rusia se ha identificado a más de 30.000 extranjeros que recientemente recibieron la ciudadanía rusa y no se han registrado en el ejército. Diez mil

fueron enviados ya a «cavar trincheras». Las fuerzas del orden rusas realizan periódicamente redadas en las empresas donde trabajan inmigrantes. Los citan o los llevan a las oficinas militares. A los trabajadores sin ciudadanía rusa se les promete que se les expedirá rápidamente pasaportes rusos si firman un contrato con el Ministerio de Defensa.



XAVIER

RED EMPRESARIAL POR LA

Bastrykin asegura que simplemente se dedica a «implementar las disposiciones de la Constitución y nuestras leyes». Se graduó en el Departamento de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado en 1975 y fue compañero de clase de Vladimir Putin. Hoy es conocido por dirigir in-

vestigaciones sin mucho fundamento, acusando al ejército ucraniano de provocar la masacre de la maternidad de Mariupol o a EEUU de abrir laboratorios de armas biológicas en Ucrania.

La misma postura ha mantenido al frente de la investigación del atentado en Moscú del pasado marzo, cuando pese a ser reivindicado por extremistas islámicos, insistió en que se trataba de una operación ucraniana.

«Ya hemos cazado a más de 30.000 [migrantes] que han recibido la ciudadanía y no quieren alistarse en el ejército, los hemos inscrito y ya hemos enviado a unos 10.000 a la zona de operaciones militares», dijo Bastrykin. «Nos dicen: ¿Por qué

Putin conversa con Alexander Bastrykin en el Kremlin. ALEKSEI NIKOLSKY necesitamos a estos camaradas allí?', pues para cavar trincheras y crear fortificaciones, algo que requiere muy buenos trabajadores, y ahora se unen a nuestras unidades de retaguardia», explica ufa-

acusó a Ucrania

de la masacre

de Mariupol v

del atentado

Amenazó de

muerte a un

periodista y

investigaría

el asesinato

le aseguró que

de Moscú

no el jefe del Comité de Investigación, siempre muy directo en sus planteamientos. A veces, demasiado: según el jefe de Novaya Gazeta, Dimitri Muratov, hace años Bastrykin amenazó de muerte al periodista Serguei Sokolov y le aseguró –dicen que en broma–que él mis, com/bymeomelegrem mo investigaría el asesinato.

Bastrykin quiere cambiar la política migratoria en Rusia, en línea con el repliegue aislacionista que ha surgido tras la invasión y con los atentados de marzo. Aboga por «ajustar con precisión las necesidades y tal vez incluso lograr que podamos resolver nuestros problemas políticos y económicos con los recursos propios». Ya en 2016 Bastrykin expresó la necesidad de

establecer una ideología nacional oficial y censurar internet. Ahora es el *gran inquisidor* que pone en marcha las leyes de censura impuestas tras el inicio de la inquisión

Nacido en 1953, Bastrykin es doctor en Derecho y ha publicado más de 100 trabajos académicos en Rusia, pero su vida y obra no aguantan ni la más mínima investigación. En 2007, Bastrykin, autor del libro Signos de la mano. Dactiloscopia, fue acusado públicamente de plagio. Años después se supo que ese tírulo contiene un capítulo entero del libro de Anthony Summers titulado La vida secreta de J. Edgar Hoover.

En 2012 el disidente Alexei Navalny publicó documentos que indicaban que Bastrykin tenía un permiso de residencia en República Checa y poseía bienes inmuebles en ese país, algo que al parecer había ocultado para no perder acceso a secretos de estado.



# Vuelven los de siempre

Vuelve en junio lo que mayo derrotó. Perdieron los jóvenes profesores que creyeron que el cielo no se tomaba por consenso, sino por asalto. Tras las tormentas llegan los bañadores, con moscardones en moto y moscas que hacen guitarristas a los chusqueles. El solitrón nos aplastará mientras vuelve el turnismo de las restauraciones. Va a ser un agosto infernal, aunque quizá con menos crispación. Pero no va a regresar el «Cristinita, guárdate el coño y ya sabes, de Cánovas a Sagasta, y de Sagasta a Cánovas». En aquel tiempo había caciques, aunque también menos secesionismo. Y el Estado no estuvo abierto en canal tanto tiempo por la aparición de nuevos partidos que aspiraban a derrotar la Transición. Ahora el país se va recuperando de la crisis del bipartidismo, aún débil pero posible.

La renovación del Poder Judicial ha resucitado a los dos grandes partidos una década después de su caída. **Pablo Iglesias**, tras el éxito de las europeas de 2014, anunció que el contubernio de las fuerzas reinantes llegaba a su fin. Hoy dice que el pacto es para seguir controlando a los jueces y fiscales. Los dos partidos han dejado un día de acuchillarse, se fueron a Bruselas y llegaron a un acuerdo. Entre bomberos no se pisaron las puñetas. La España de los 30 partidos —la mitad anticonstitucionales— vuelve a resumirse en dos. Es posible que vuelvan a repartirse el Estado frente a los que quieren destruirlo. Ustedes tienen la palabra cuando voten.

Ayer mismo lo que queda de Podemos, Ione Belarra, declaró que «este pacto inaugura una nueva legislatura, la de la gran coalición del PSOE. La peor noticia para nuestro país». Gabriel Rufián también lo ve así: «El PSOE anuncia un nuevo socio; el PP, la gran coalición». Con un PSOE encogido y dividido, y la victoria del PP en las encuestas, la vuelta del consenso no gusta a los aliados de Pedro Sánchez que han estado presentes en el comienzo de la legislatura y ahora están fuera de juego, excepto en Cataluña. Los dos partidos grandes ya no están condenados a la irrelevancia en algunos territorios, aunque es difícil una victoria monocolor. Ambos necesitan a unos aliados que les dan una pésima imagen. En Bruselas no ganó Sánchez y seguirá con el muro. Sabe que el consenso sin votos sería su perdición. Ha logrado con Sumar la perdición de Podemos, pero sigue necesitando a los separatistas hasta que logre, si es posible, una victoria electoral.



**Actualidad Económica** y **REDI** publicarán el 30 de junio el listado **Top Líderes LGBTI+ España 2024**′.

Un listado exclusivamente de profesionales líderes LGBTI+ que promueven la diversidad dentro del marco corporativo en España.



Del 28 de junio al 31 de agosto

# Las rebajas

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

El Corte Inglas

En tienda, web y App

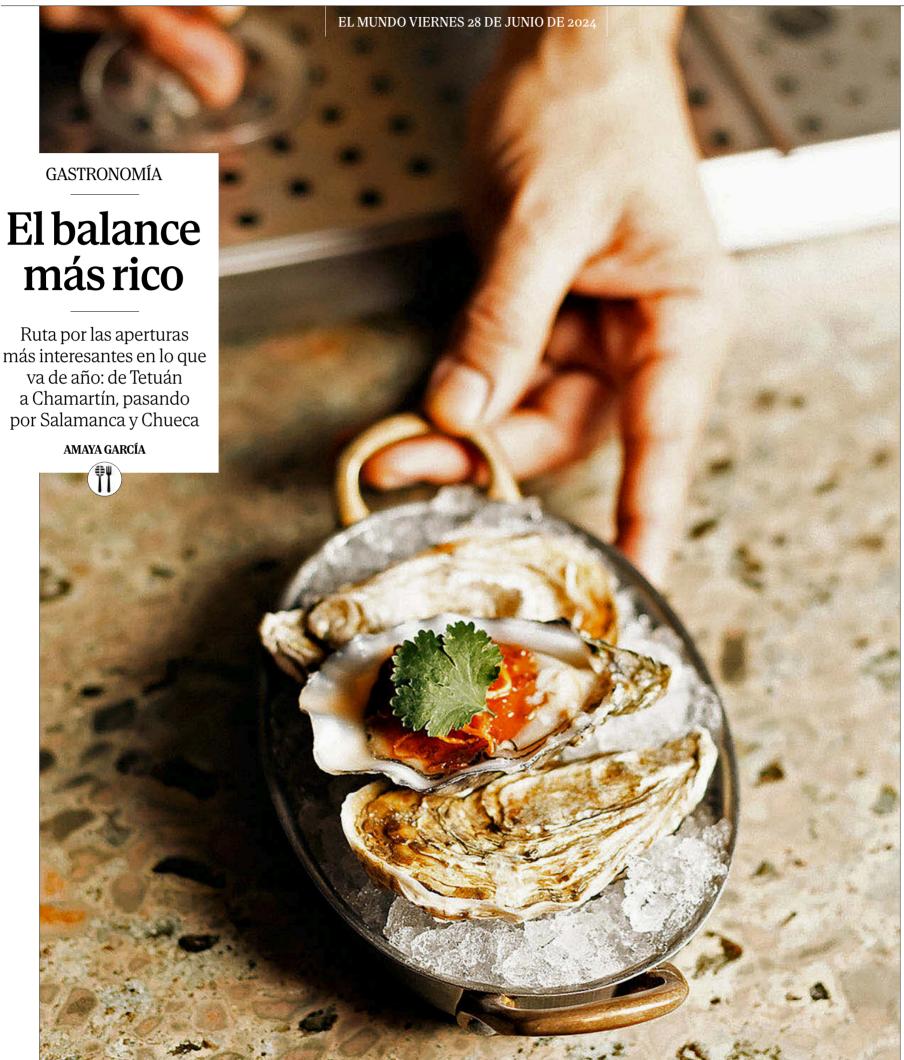

Siete meses después de su apertura, la coctelería Momus, en Chueca, ocupa ya un puesto en el Top Cocktails Bars.

POLÍTICA. El plan de Ayuso para repoblar el Madrid rural ante el boom poblacional de la Comunidad: deducciones de vivienda, ayudas al comercio y llevar el turismo a sus bodegas. PÁG. 6

# GRAN MADRID METROPOLI

# PARA NO DEJAR ESCAPAR NI UNA



**GASTRO.** Elegir sitio para comer o cenar se convierte a veces en un problema con tanta apertura en el horizonte. Si bien es cierto que a los clásicos nunca hay que perderlos de vista, a la hora de conocer las novedades conviene seleccionar con cuidado lo que



**CHIRASHI** 

### 'STREET FOOD' DE MEDIO MUNDO

Este comedor abierto hace apenas unas semanas está liderado por el chef Rubén Iborra, quien ha creado una propuesta original, asequible y de nivel con platos de Tailandia, México, Italia e India. Trabaja con menús que aúnan innovación y tradición y dan como resultado deliciosos bocados de *street food*. Muy ricos el pan bao de anguila asada y el taco de cochinita pibil, aunque el *hit* de la casa es su chirashi, plato japonés a base de arroz y pescado.

**SAN GERMÁN, 50** PRECIO MEDIO: 40 €



NOS

# VIAJE CON ESENCIA LATINA

Este restaurante de Chueca es otra de las sorpresas del año. El chef Luis Alejandro Hernández fusiona sus raíces venezolanas con pinceladas internacionales vinculadas a su experiencia profesional. En la nueva carta ha incorporado bocados como

la ostra nº2 de Poget Speciale de Normandía con sidra de ají amarillo, el suquet potente de gamba austral estilo ramen, el curry de maíces y chile morita con pollo cocinado en la robata y el entrecot Simmental Bavaria con chimichurri.

BARQUILLO, 30 PRECIO MEDIO: 45-55€



DE PITA MADRE

### **SHAWARMAS DE PRIMERA**

Este local de Chueca ha venido a revolucionar el mundo de las shawarmas con una carne y unas verduras -la berenjena frita es una delicia- de primera calidad. Detrás de la propuesta están Aviv Mizrahi y Tami Elimelech-Mizrahi, quienes han cuidado desde el pan de pita hasta las salsas caseras que acompañan estos bocadillos típicos de Israel, Turquía y Líbano. «Creo que somos los únicos de España que los hacemos con carne de cordero. Es más cara y por eso no se emplea».

**COLMENARES, 13** PRECIO MEDIO: 13 €



PARKING PIZZA

# UN CLÁSICO DE ALTURA

En Barcelona habían conquistado ya a público y crítica y a principios de año se lanzaron a probar suerte en la capital. Elaboran sus pizzas con masa de larga fermentación y mucho producto mediterráneo. Cuentan con 11 versiones, entre

las que no faltan la margarita, la de trufa negra con queso fontina, huevo y parmesano, una de las más vendidas, y la de stracciatella con tomate y orégano fresco. Ahora también se pueden pedir a domicilio con Glovo. Tienen dos locales.

CASTELLANA, 89 v MONTE ESQUINZA, 39 PRECIO MEDIO: 20 €



DESB

# **COHERENCIA Y**

Lucía Grávalos, la chef de Calahorra que nos conquistó desde que abrió Mentica Gastronómico, emprendía hace unos meses aventura con una casa de comidas que refleja 100% su momento vital y profesional. Cocina tradicional actualiza-

UNIÓN, 8 PRECIO



1 OB # 1 17 1 O

### UN OMAKASE

El concepto de Steven Wu es a partes iguales arriesgado e interesante. Un menú omakase de 42 bocados para 12 comensales que es en realidad una experiencia inmersiva que traslada a Japón durante algo más de tres horas. La ubicación

SANTA MARÍA MAGDALENA, 14

# METROPOLI GRAN MADRID

se escoge. Aquí va una ruta por algunos de los locales que más han destacado en lo que va de año. Variedad en todo, desde el precio a las propuestas gastronómicas. Hay shawarmas que son una auténtica tentación y un menú omakase de 42 bocados que

traslada a Japón desde que se entra en él. No podía faltar un tapeo de altura y unas pizzas de nivel, porque, en esto del disfrute, sobre gustos, los colores. De Chueca a Chamartín, pasando por Tetuán y Salamanca, no hay distrito sin un comedor para tener en el radar.



711112

### **COMPROMISO**

da, producto de cercanía y un compromiso con la filosofía de desperdicio cero marcan la propuesta. El bocadillo de calamares, el torrezno suflé, la ensaladilla no rusa y su ya famosa coliflor guisada son parte de un menú muy personal.

MENÚS:48y78€



IAKASE

### **DE 42 PASES**

también se sale del circuito gastro habitual, en pleno barrio de Chamartín. El chef trabaja con cinco técnicas, cinco colores y cinco sabores y siempre pegado a los productos de temporada. El 70% se basa en los pescados.

PRECIO MENÚ: 225€ (sin bebida)



BOLBORETA

# DE LAVAPIÉS AL CIELO

Patricia Grandío y Aaron Quaife inauguraron su proyecto en Lavapiés a finales del año pasado con muy buenas críticas desde el principio. Este tándem, que se conoció trabajando con Diego Guerrero en DSTAgE, o frece

de temporada, lo que hace que varíe bastante. En su menú de verano hay propuestas tan apetecibles como ese plato de tomate, melón y almendra. El secreto Ibérico con espárrago blanco y ortigas ha sido uno de los preferidos de la primavera.

**AVE MARÍA,8** PRECIO MEDIO: 50-60 €



ULTRAMARINES DEL COSO

# TRES PLANES EN UNO

Llegó al barrio de Malasaña con cierta discreción, pero con el paso de los meses ha demostrado que su propuesta gastro, firmada por Andy Boman, iba en serio. Cuenta con tres espacios: una bodeguita o tienda de alimentación, una barra de degustación y un restaurante. Los funky callos, las anchoas oo sobre brioche ahumado, el tiradito de lubina, el steak tartar, su hamburguesa o las costillas han conquistado a los habituales de la zona.

SAN JOAQUÍN, 16 PRECIO MEDIO: 40-50 €



**FARAH** 

#### CASA DE COMIDAS MEDITERRÁNEA

La cocinera Heba Kharoufn se instalaba a principios de año en el barrio de La Latina con esta casa de comidas que mira a los sabores y olores del Mediterráneo oriental, donde el buen pan que sirven invita a mojar y rebañar cada plato que llega a la me-

sa. El humus de piñones o la ensalada de tomate con ajo crudo abren el festín. De principales, muy reomendable el pulpo a la brasa con alcaparrones y las zamburiñas al horno gratinadas con perejil y parmesano. El ambiente es muy agradable.



VARRO

# **TAPEO DEL BUENO**

En esta taberna de Serrano se disfruta con platos al centro para compartir, ya sea su espectacular ensaladilla o sus gildas, que son marca de la casa. Varro es la versión informal de Varra Fina, exitoso restaurante y barra de la calle Hermosilla, con quien comparte algunos de sus bocados más icónicos, como su tosta de gamba roja de Palamós y su bikini. Sus tortillas de patata hechas al momento, los torreznos, las bravas y, como no, su tarta de queso, se suman a esa lista de imprescindibles.

SERRANO, 93 PRECIO MEDIO: 25€

# GRAN MADRID METROPOLI

Hace ya un decenio que se jubiló aquel peculiar personaje, el conquense Joaquín Racionero, que desde los años 80. en su modesta casa de comidas del histórico barrio de las Vistillas, ofrecía en Madrid la versión más auténtica de una cocina entonces mal conocida, la del este de Castilla-La Mancha, esencialmente Cuenca y Albacete. Había recopilado las recetas más antiguas, y las seguía con mimo en la cocina Teresa, su mujer. No había carta ni menú escrito-ni entonces admitían tarjetas de crédito-, y uno se comía, del morteruelo al atascaburras, todo lo que iba llegando de esa

El Tormo es una gran roca con forma de seta, uno de esos pasmosos monumentos naturales de la Ciudad Encantada conquense. En Madrid, El Tormo, exclusivamente con platos tradicionales, nos hizo descubrir una culinaria ancestral en la que adivinábamos el potencial de inspirar nuevas versiones modernas. Y, efectivamente, en estos 40 años fueron surgiendo restaurantes muy locales pero muy creativos en Las Pedroñeras, en Almansa, en Cuenca, en Villalba de la Sierra, en Albacete, en Casas Ibáñez...Aho-

cocina.

ra La Mancha ya es una potencia gastronómica.

Como sucede con tantos buenos restaurantes veteranos de Madrid, con el tiempo se va publicando menos sobre ellos, y las nuevas generaciones llegan a no conocerlos. Pues bien, éste es uno de los casos en que merece la pena volver a traer a una casa al primer plano. Desde la marcha de los Racionero, El Tormo ha cambiado dos veces de propietario, pero hay que reconocer que hoy, con Clara Cuberta a la cabeza, la cocina sigue absolutamente pegada a su autenticidad... y, además, la interesante oferta de vinos de terruño

# LA MESA Y EL MANTEL

POR FERNANDO POINT

# EL TORMO, INIGUALADA EMBAJADA MANCHEGA



RESTAURANTE EL TORMO TRAVESÍA DE LAS VISTILLAS, 13 TEL: 640 87 25 29

CERRADO LUNES, MARTES Y TODAS LAS NOCHES PRECIO MEDIO: 40 € / ACEPTA TARJETAS

COCINA ★★★★★ SERVICIO ★★★★

BODEGA ★★★★ DECORACIÓN ★★★★

CALIFICACIÓN GLOBAL \*\*



Comedor interior de El Tormo, restaurante manchego. E. M.

de Castilla-La Mancha, que también han recuperado esa autenticidad, es muy superior a lo que fue antaño. Varios motivos, pues, para el regreso.

Ahora podemos leer el menú impreso, pero sigue siendo un menú de degustación único, a 40 euros sin bebidas, que supone un recorrido irreprochable por las mejores tradiciones de esa parte de la España mesetaria.

Como entrante, llega una porción de queso manchego de Herencia, de leche cruda de oveja con ocho meses de curación en cueva, acompañado de nueces, seguido como segunda entrada fría de un plato que nos recuerda la íntima unión entre esa parte de La Mancha y el norte de Andalucía: una ensalada de salmorejo con asadillo manchego —o mojete, que es otro nombre popular suyo—de tomate y pimiento con sardina ahumada de Barbate.

La parte más sólida del recorrido se inicia con una unión de chorizo artesano en manteca de cerdo y de morteruelo-también llamado ajo mataero, que conste-, ese antecesor manchego del pâté de foie gras francés a base de hígado de cerdo y alguna carne más, especias y pan rallado, que se machaca bien en un mortero hasta formar una pasta con la que se unta espléndidamente el pan de la tierra.

Sin apenas tiempo para respirar, llega ese otro monumento conquense, el atascaburras (o ajo mortero, que la nomenclatura popular manchega es así de compleja), otro majado sabroso de patata, aceite de oliva, ajo y bacalao, acompañado nuevamente de nueces.

Cómo no, de la mar a la montaña, con una punzante codorniz escabechada con zanahorias, vivazmente condimentada con romero, tomillo y pimienta negra

Y, sin más –y sin nin-

guna sobrecarga en el estómago, hay que subrayar—, se llega a un postre en el que hay tres opciones, de las que escogimos el clásico miguelito de La Roda —un pastelillo típico de esa localidad albaceteña, hecho con hojaldre relleno de crema pastelera—y una *mousse* de queso manchego con membrillo metida en una torta conquense clásica, el alajú.

Destaca entre esa carta de vinos muy mejorada el Albahra 2022, el tinto del conocido equipo Envínate hecho con uvas de Almansa y de Manchuela. ¡Que aproveche! HASTA EL 13 DE JULIO

MAHOU MARIDA SUS MEJORES CERVEZAS CON 22 TABERNAS DE RETIRO: MENÚS DESDE 12 EUROS

Mahou lanza en este inicio del verano su iniciativa *Madrid se come*, esta vez, desde El Retiro, una propuesta basada en la selección de los mejores y más apetecibles dos o tres platos de los mejores bares de la zona y unirlos a dos Mahou para crear una experiencia *gastro* de altura. Tanto si lo que se busca es pasar un rato de tapeo entre amigos como un homenaje de 10, hay opciones para todos los gustos y apetencias.

El programa se extiende hasta el 13 de julio, donde 22 bares pondrán sus fogones a funcionar para ofrecer las mejores propuestas, con opciones para todos los gustos y bolsillos. Barras como la de la Taberna y Media: abierta en 2016 por José Luis Martínez, un chef con una sólida trayectoria a sus espaldas, y su hijo Alejandro, que ofrecen para esta ocasión un menú compuesto por las bravas cremosas de Alejandro, torreznos crujientes de Fuentidueña, chipirones a la parrilla con pisto de zam-



*Bravas y Mahou en Retiro*. EM

buriñas y torrija cremosa. Otra interesante opción es Marcano, apellido de este chef especializado en la alta cocina vasca. Una coqueta taberna que se caracteriza por su selección de la materia prima. Así hasta 22 sugerencias.

# LAS 100 MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR 2024



ACTUALIDAD ECONÓMICA abre el plazo para la presentación de candidaturas de su ránking anual.

Este año **se celebrará un evento especial** donde se hará entrega a los responsables de cada compañía de un reconocimiento, que les acreditará como una de las mejores empresas para trabajar.

# Presente su candidatura antes del 8 de julio de 2024.

Solicite más información en: mejoresempresas@actualidadeconomica.com



# Y LA POESÍA DE COMIÓ AL TERROR ... Y AL GATO

#### POR **LUIS MARTÍNEZ**

# UN LUGAR TRANQUILO. DÍA 1

DIR: MICHAEL SARNOSKI. INT: LUPITA NYONG'O, JOSEPH QUINN, ALEX WOLFF, DJIMON HOUNSOU, ELIJAH UNGVARY. DURACIÓN: 90 MINUTOS. NACIONALIDAD: EEUU

El silencio, escuchado de cerca, no es más que una abstracción demasiado pomposa para ser cierta. El silencio no existe. Digamos que el hallazgo de la saga (con la presente van tres) creada por John Krasinski es exactamente ése: devolver al cine más ruidoso de todos (el de Michael Bay, que es el productor de todo esto) la posibilidad de algo tan extravagante y sinestésico como un sonoro vacío. Y utilizarlo como un instrumento para el frenesí, la fiebre y, sobre todo, el miedo. Recordemos que todo discurre en un planeta, el nuestro, invadido por unos extraterrestres feroces y hambrientos con un oído finísimo, pero ciegos.

La entrega de ahora cumple con el ritual de chasquidos de alarma, de pasos ahogados y de miradas sor-



Una imagen de 'Un lugar tranquilo. Día 1'.

prendidas que presidieron las casi perfectas dos primeras entregas. Ésta no lo es. El director Michael Sarnoski toma el relevo del propio Krasinski y, además de situar la trama lejos del campo en la tumultuosa Nueva York, añade a la proverbial puesta

en escena un elemento no exactamente nuevo, pero casi: la poesía. Y entiéndase esto último en el más literal de los sentidos. La protagonista, a la que da vida con una brillantez fuera de dudas Lupita Nyong'o acompñada de un gato (toda una estrella), es poeta; una poeta trágica que la destrucción que ve por fuera en una ciudad arrasada discurre en paralelo a la que sufre por dentro: está enferma de cáncer. Más poesía y menos terror, sería el resumen corto.

La película avanza en línea recta, vehemente y efectiva mientras lo nuevo y lo viejo se alternan en equilibrio algo inestable, cuando no solo accidentado. La idea es tanto habitar un mundo ya construido en las dos producciones anteriores como evitar repetir los lugares más reconocibles. Y eso no siempre es bueno. Algo se pierde por el camino y es la sensación vívida de puro terror. Lástima.

El juego de silencios y sustos sigue siendo un placer para ser disfrutado en una sala de cine.

Hay algo de traición es convertir una película de terror en un drama existencial.

#### **CINES**

#### **MADRID**

ARTISTIC METROPOL Calle Cigarreras, 6. Tlfno

Venta de entradas: www.artisticmetropol.es. Los indeseables 16.00 16.15 18.00 18.15

AUTOCINE MADRID Calle de la Isla de Java, 2. Tifno

16.00 16.15

enta de entradas: www.ticketea.com Del revés 2 (Inside Out 2) 22.15

CINE CAPITOL Gran Vía, 41. Tlfno: 915222229

 
 Bad Boys: Ride or Die
 16.00
 19.00
 22.00
 16.00 19.00 22.00

CINE DORÉ FILMOTECA ESPAÑOLA Santa Isabel 3. Tifno

Venta de entradas: 913691125. J. Edgar 22.00

CINE IBERIA Plaza Cibeles 2. Tlfno: 915954800 enta de entradas: 9159548

Profundo carmesí 19.00

CINES CALLAO Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622 radas: 902221622 y res Bad Boys: Ride or Die 18.00 22.20

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 18.00 20.00 22.00 16.00 20.20

CINES PRINCESA Princesa 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y pillalas.com.

**Del revés 2 (Inside Out 2)** 16.00 ° 17.00 ° 18.00 ° 19.00 ° 20.00 °

Del revés 2 (Inside Out 2) 21.30 - 22.00 Descansa en paz 22.45 Hasta el fin del mundo 16.00 17.55 22.15 17.00 - 20.30 Kinds of Kindness 16.00 - 17.00 - 19.00 - 20.30 - 22.00 -La casa 16.00 18.00 22.30 16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.35 -Los indeseables Nausicaä del Valle 20.30 20.25 16.00 - 18.15 - 22.15 Un lugar tranquilo: Día 1 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 16.00 - 18.30 - 20.20

CINES VERDI MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno

| venta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com. |                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Del revés 2 (Inside Out 2) 19.50 - 22.30 -      |                         |  |  |  |  |  |
| Hit Man. Asesino                                | 22.00 -                 |  |  |  |  |  |
| Horizon: An                                     | 16.00 - 19.15 - 21.45 - |  |  |  |  |  |
| Invasión                                        | 20.10                   |  |  |  |  |  |
| Kinds of Kindness                               | 16.00 - 19.00 - 22.00 - |  |  |  |  |  |
| La casa                                         | 18.20                   |  |  |  |  |  |
| La última sesión de Freud 16.10                 |                         |  |  |  |  |  |
| Memory                                          | 16.10 - 18.10 - 20.00 - |  |  |  |  |  |
| Ryuichi Sakamoto: Opus                          | 22.30 -                 |  |  |  |  |  |
|                                                 |                         |  |  |  |  |  |

CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tifno 902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.

Bad Boys: Ride or Die 19.45 22.30 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 15.45 16.15 16.45 17.30 18.05 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15 18.45 19.15 20.00 20.25 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 20.45 21.15 21.45 22.25 17.20 21.20 Garfield: La película 15.45 Kinds of Kindness 16.05 18.00 21.30 15.50 Un lugar tranquilo: Día 1 16.00 17.00 18.30 19.30 21.00

CINESA LAS ROSAS 3D Avda. Guadalajara 2. Tlfno 902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.

Un lugar tranquilo: Día 1 22.00 22.45

Bad Boys: Ride or Die 16.30 22.15 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.15 18.30 18.45 19.15 19.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 20.15 20.45 21.45 22.40 Un lugar tranquilo: Día 1 17.00 19.30 21.10 21.15 22.00 22.25

CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tifno

2100842. nta de entradas: 902100842 y cinesa.es.

15.45 Alumbramiento Amigos imaginarios 18.25 **Bad Boys: Ride or Die** 16.10 19.00 21.45 22.15 Casa en flames 16.45 19.20 22.05 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.00 16.15 16.45 17.05 Del revés 2 (Inside Out 2) 17.25 17.40 17.50 18.15 18.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.40 18.55 19.15 19.35 19.55 Del revés 2 (Inside Out 2) 20.10 20.30 20.45 21.10 21.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 22.30 Descansa en paz 15.45 17.10 19.25 21.05 El reino del pl 21.15 Furiosa: De la saga. 16.00 21.55 Hit Man. Ase Kinds of Kindness 15.45 18.15 19.15 21.50 Los indeseables 15.55 16.15 21.10 Shayda 22.50 **Un lugar tranquilo: Día 1** 16.00 17.00 18.30 19.35 21.00 Un lugar tranquilo: Día 1 22.00 22.50 19.10 22.35

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D Acanto 2. Tlfno

| Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es. |       |       |       |       |       |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Alumbramiento                             | 15.45 |       |       |       |       |  |  |  |
| Amigos imaginarios                        | 15.45 |       |       |       |       |  |  |  |
| Bad Boys: Ride or Die                     | 16.00 | 19.00 | 22.00 |       |       |  |  |  |
| Casa en flames                            | 16.30 | 19.15 | 21.50 |       |       |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                | 15.45 | 16.00 | 16.15 | 16.45 | 17.00 |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                | 17.30 | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 18.45 |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                | 19.15 | 20.00 | 20.30 | 20.45 | 21.00 |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                | 21.20 | 21.45 | 22.30 |       |       |  |  |  |
| Descansa en paz                           | 15.50 | 19.35 |       |       |       |  |  |  |
| Detective Conan                           | 16.05 |       |       |       |       |  |  |  |
| El horizonte                              | 17.15 | 21.15 |       |       |       |  |  |  |

El reino del planeta. Garfield: La película 16.25 Hit Man. Asesino 22.35 16.10 18.10 21.40 18.50 Un lugar tranquilo: Día 1 16.55 17.55 20.15 21.15 22.00 Un lugar tranquilo: Día 1 22.50 22.10

CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tlfno:

102333231. Yenta de entradas: 902333231 y cinesa.es Amigos imaginarios Bad Boys: Ride or Die 15.45 18.30 22.40 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.15 16.45 17.30 18.15 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.45 19.15 20.00 20.45 21.10 Del revés 2 (Inside Out 2) 21.45 22.30

18.00 21.30

Un lugar tranquilo: Día 1 17.00 19.30 20.20 21.15 22.00

CINESA PROYECCIONES 3D Fuencarral 136. Venta de entradas; cinesa.es.

Kinds of Kindness

Bad Boys: Ride or Die 19.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.20 17.00 18.15 18.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 19.15 20.45 21.15 21.45 17.25 21.25 Kinds of Kindness 16.05 18.05 21.35 Un lugar tranquilo: Día 1 15.45 17.00 19.30 22.00 22.30 16.45

CINETECA Plaza de Legazpi, 8. Tlfno: 915170903 Venta de entradas: www.entradas.com 18.30

Corridas de alegría 20.30

Venta de entradas: 902488488 y reservaentradas.com. 22.00

CÍRCULO DE BELLAS ARTES Marqués de Casa Riera 4.

CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL Calle Pradillo. 4.

Tlfno: 910524380. Venta de entradas: 910524380 y reserva **Del revés 2 (Inside Out 2)** 16.30 17.30 18.20 19.30 20.10 Del revés 2 (Inside Out 2) 22.00 Garfield: La película 17.00 18.00 19.30 21.15 Kinds of Kindness 16.30 18.00 19.00 21.00 Memory 21.30 Siempre nos quedará... 19.00 21.15 Un lugar tranquilo: Día 1 17.00 19.00 21.00 17.00 22.00

GOLEM Martín de los Heros 14. Tlfno: 902221622 Venta de entradas: 902221622 y golem.es

18.15 22.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.10 - 17.00 - 18.15 - 22.30 18.15 22.30 Kinds of Kindness 16.10 - 19.30 - 21.30 16.10 - 20.20

MK2 PALACIO DE HIELO CC Dreams Palacio de Hielo Silvano 77. Tlfno: 914061785. Venta de entradas: reservaentradas.com

Bad Boys: Ride or Die 18.05 20.25 22.45

17.00 19.15 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 17.30 18.00 18.15 18.30 18.45 Del revés 2 (Inside Out 2) 19.00 19.30 20.00 20.15 20.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 20.45 21.00 21.40 22.00 22.15 Del revés 2 (Inside Out 2) 22.30 22.45 Detective Conan.. 17.15 19.10 22.00 Garfield: La película 15.45 17.45 21.10 21.30 Horizon: An... Kinds of Kindne 16.00 19.10 19.30 22.40 Kung Fu Panda 4 22.00 17.20 22.20 Un lugar tranquilo: Día 1 16.00 18.10 19.30 20.30 21.40 Un lugar tranquilo: Día 1 22.30 16.00 18.00 20.00 22.00 Vidas perfectas

**ODEÓN MULTICINES ALCALÁ NORTE** Centro Comercial Alcalá Norte, Calle de Alcalá, 414.

**Bad Boys: Ride or Die** 17.00 19.30 22.00 18.00 20.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 Garfield: La película 16.00 16.00 19.00 22.00 Kinds of Kindness Los vigilantes 22.00 Sombras del pasado 20.00 22.00 Un lugar tranquilo: Día 1 16.00 18.00 20.00 22.00 16.00 18.00

PALACIO DE LA PRENSA Pza. Callao 4. Tifno: 902221622 Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas.com. Descansa en paz 20.30 - 22.30 -Horizon: An... 17.00 - 20.30 16.30 - 18.30

PEQUEÑO CINE ESTUDIO Calle Magallanes, 1. Tifno Venta de entradas: 914472920

Un lugar tranquilo: Día 1 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

22.15

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA Martín de los Heros 12. Tifno Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com

16.00 18.00 20.00 Casa en flames 16.00 18.10 20.20 22.30 El mal no existe 20.20 La última sesión de Freud 16.00 - 18.10 - 22.25 Memory 16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45

RENOIR RETIRO Narváez 42. Tlfno: 902229122. Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com.

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 ° 18.15 ° 20.15 ° 22.15 Kinds of Kindness 16.00 - 19.00 - 22.00 17.45 19.45 16.00 - 18.00 - 20.15 - 22.30 npre nos quedará... 22.00 16.00

SALA BERLANGA Andrés Mellado, 53 Tifno: 915036823 ¿Dónde está la casa de mi amigo?18.30 Los espigadores y la espigadora 20.30

VERDI KIDS HD MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno Venta de entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 17.55

YELMO CINES IDEAL Doctor Cortezo 6, Tifno: 902220922 nta de entradas: 902220922 y ww Back to Black 20.20 Bad Boys: Ride or Die 16.45 19.50 22.15 19.20 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 - 17.00 - 18.10 - 19.10 - 20.20 -Del revés 2 (Inside Out 2) 21.20 - 22.30 - 23.30 -Furiosa: De la saga.. 19.05 - 22.00 Kinds of Kinds 15.45 - 19.00 - 22.20 Los indeseables 15.45 Los vigilantes 22.45 Memory 18.15 15.50 Nausicaä del Valle. Rivales 21.50 Un lugar tranquilo: Día 1 15.55 18.05 20.15 22.25 17.10

YELMO CINES ISLAZUL 3D CC Islazul, Avda. Calderillas 1.

lfno: 902220922. /enta de entradas: 902220922 y www.entradas.com

15.45 Bad Boys: Ride or Die 17.00 19.25 22.10 Casa en flames 20.30 Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 16.00 16.20 17.00 17.15 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 17.20 17.55 18.10 18.30 19.10 Del revés 2 (Inside Out 2) 19.40 20.05 20.20 20.40 21.20 Del revés 2 (Inside Out 2) 21.50 22.15 22.30 22.50 23.30 Descansa en paz El reino del planeta.. 18.45 21.45 iosa: De la saga... 17.30 Garfield: La película 18.00 17.30 20.45 22.45 Los vigilantes Un lugar tranquilo: Día 1 15.55 18.05 19.00 20.15 21.10 Un lugar tranquilo: Día 1 22.25 23.20

YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las Mercedes. Tlfno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

Amigos imaginarios 16.25 **Bad Boys: Ride or Die** 17.35 20.05 22.35 20.10 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 16.20 16.30 16.45 17.00 Del revés 2 (Inside Out 2) 17.20 18.10 18.30 18.40 19.10 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 19.30 19.45 20.20 20.40 20.50 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 21.20 21.40 22.30 23.30 Descansa en paz 22.20 18.35 El reino del planeta. Furiosa: De la saga... 21.35 Garfield: La pelío 18.00 Haikyu!! La batalla. 15.45 Kinds of Kindness 15.40 18.45 21.55 Los vigilantes Sombras del pasado 23.45 Un lugar tranquilo: Día 1 15.55 17.05 18.05 19.15 20.15 Un lugar tranquilo: Día 1 21.25 22.25 23.35 15.50

-: V.O.S.E. \*: 3D

### ADMINISTRACIÓN LOCAL ANTE EL AUMENTO POBLACIONAL DE LA REGIÓN

# Ayuso busca reactivar los pueblos

La presidenta presenta 13 medidas para repoblar los municipios menores a 20.000 habitantes

#### PABLO R. ROCES MADRID

El aumento poblacional que la Comunidad de Madrid ha vivido en los últimos años y el futuro que aún se espera en la capital ha llevado al Gobierno regional a explorar nuevas vías de crecimiento fuera de las principales ciudades, adolecidas además por la crisis de vivienda y sus elevados precios. Con ese contexto los pequeños pueblos que componen la periferia de la región han pasado a tomar un papel central en la agenda política de Isabel Díaz Ayuso.

Ayer la presidenta regional, de hecho, presentó, desde el Castillo de Batres, una localidad que apenas llega a los 2.000 habitantes, la estrategia para dinamizar los municipios de menos de 20.000 que hay en la Comunidad de Madrid tanto para atraer población como turismo a esos puntos. Un total de 13 medidas focalizadas en la puesta en marcha de servicios y, sobre todo, con un marcado carácter económico. Como un plan

# Las bodegas entran ahora en las ayudas para el comercio

# La Comunidad hará deducciones fiscales por vivienda

para mejorar el casco histórico de esas localidades o deducciones fiscales en vivienda a los ciudadanos que se asienten en las mismas, ya esbozadas durante los últimos meses.

Dentro esas medidas económicas se encuentra también una línea de ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros por negocio, para los negocios de comercio y hostelería que se instalen en alguno de esos municipios o para aquellos que ya se encuentren funcionando. Y, por primera vez, la Comunidad de Madrid ha decidido incluir entre los mismos a las bodegas de vino que en la región ascienden a 49, 11 de ellas son cooperativas y 46 están incluidas en la denominación de origen de vinos de Madrid, en vigor desde el año 1990.

La idea que persigue la Comunidad de Madrid es que estos espacios, que agrupan a más de 2.250 vinicultores, puedan atraer también turismo para dar a conocer la marca de vinos como los distintos municipios en los que se ubican, principalmente ubicadas en los alrededores de Arganda del Rey, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar. Desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local señalan que el proyecto «aún es incipiente» pero que la intención es que estas bodegas cuenten con puntos de información de los que ahora carecen y, de este modo, ir acercando a los visitantes hacia ellas.

«Estamos trabajando para que todos nuestros municipios, estén donde estén, sean del tamaño que sean, tengan un día a día más fácil y también sus habitantes. Y, sobre todo, no abandonar nunca al mundo rural, porque es lo mismo que abandonarnos a nosotros mismos, nuestra for-

Bodegas. Son el total que se asientan en la Comunidad de Madrid, 46 includas en la denominación de origen mación y nuestro origen», aseguró la presidenta regional que estuvo acompañada en el acto por buena parte de su Gobierno regional, dado que la estrategia *Pueblos con Vida* implica tanto a la citada Presidencia como a Cultura, Transportes o Digitalización.

Porque en el conjunto de 13 medidas se recoge tanto el plan de embellecimiento de los cascos históricos como ayudas económicas para la adquisición de libros y para organizar eventos culturales, exposiciones y espectáculos en los municipios, dando prioridad a artistas locales. Dentro de los servicios, la Comunidad de Madrid también llevará las oficinas móviles bancarias a aquellos municipios donde no exista sucursal para que no tengan que desplazarse a otro cercanos; la ampliación del servicio de taxi bajo demanda con un precio fijo de cuatro euros y de ocho cuando se superen los 40 kilómetros, y cursos de formación sobre digitalización para todos los habitantes.



Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ayer, en la presentación del plan en el Castillo de Batres. CAM

# **MEDIO AMBIENTE** EN CERCEDILLA

# Aparcar en Las Dehesas, de pago y con reserva

A partir del 1 de julio se cobrará a los vehículos por ocupar una de las 240 plazas reguladas

#### DANIEL SOMOLINOS MADRID

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Cercedilla (comandado por un partido independiente) han llegado a un acuerdo para

tratar de atajar los grandes atascos y las masificaciones que sufre este enclave, ubicado en la sierra de Guadarrama, cada fin de semana. A partir del próximo 1 de julio se regulará el acceso de vehículos al área recreativa de Las Dehesas para evitar el tránsito incontrolado que este espacio, «de gran valor ecológico», sufre desde hace años.

Entre las medidas que entrarán en vigor este julio se establece que podrán estacionar un máximo de 240 de vehículos pagando, previamente, ocho euros al día por automóvil. Además se especifica que sólo se podrá acceder a Las Dehesas reservando una plaza de aparcamiento a través del enlace: entradas.cercedilla.es.

Asimismo, el horario de este estacionamiento regulado será de 8:00 a 22:00 horas en verano y de 8:00 a 20:00 horas el resto del año. Fuera de estas franjas, dejar cualquier coche estará



Área de Las Dehesas, en Cercedilla. E. M.

totalmente prohibido. Algo similar sucederá con los autobuses, que no podrán aparcar, accediendo sólo para la carga y descarga de pasajeros en una zona habilitada para ello.

Esta medida, muy aplaudida por muchos vecinos de Cercedilla que están hastiados de retenciones cada festivo y los fines de semana, también tiene sus detractores. Concretamente en la oposición, en el grupo municipal del PP, encabezado por Francisco Javier de Pablo. «Estamos de acuerdo con que hay que hacer algo, pero deberíamos haber empezado la ca-

sa por los cimientos y no por el tejado, que es cobrar», dice el *popular*, para quien los cimientos consistirían en «levantar un parking disuasorio próximo a la estación de Renfe».



Recreación del futuro entorno tras la urbanización del ámbito Mahou-Calderón. AYTO. MADRID

**AYUNTAMIENTO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN** 

# Una pista de atletismo sobre el viejo Calderón

La pradera que ocupará el espacio del estadio rojiblanco estará rodeada de un circuito con tres calles pedido por asociaciones

# CARLOS GUISASOLA MADRID

Aún hay nostálgicos del Atlético que tuercen la mirada hacia el lugar que durante más de medio siglo ocupó su estadio Vicente Calderón. Los hay, también, que creen seguir viendo la gigantesca silueta del desaparecido recinto rojiblanco junto al río Manzanares, pese a que se acabó de demoler en el verano de 2020. Y, cuando concluyan las labores de urbanización del ámbito Mahou-Calderón, los habrá que se calcen las zapatillas de deporte para correr sobre ese mismo pedazo de tierra por el que cabalgaron las leyendas de su equipo. Por supuesto, también habrá amantes del atletismo, con o sin colores futbolísticos, que decidan dejarse caer por allí para seguir alimentando su cuentakilómetros y afilando las piernas.

Porque, según la modificación del proyecto de urbanización del ámbito Mahou-Calderón, al que el Ayuntamiento dio ayer luz verde, la pradera que ocupará el vacío dejado por el estadio estará flanqueada por una pista de atletismo. Y es que esa fue una de las alegaciones presentadas al plan por asociaciones vecinales y entidades ciudadanas, deportivas y académicas de Arganzuela. La huella del desaparecido campo de fútbol quedará marcada en la ruta para aquellos a los que les entusiasme correr.

No se tratará del clásico tartán de 400 metros donde este mismo verano competirán las estrellas mundiales para pelear por el oro en los JJOO de París. Será una pista informal no homologada de atletismo, con 250 metros de cuerda y tres calles (no ocho) de 122 cm de ancho cada una (misma anchura que las oficiales). Y será construida con un pavimento poroso, de color similar a la zahorra colindante. Un enclave que puede convertirse en válvula de escape para acumular kilómetros en las piernas sin moverse del Vicente Calderón.

En cualquier caso, nada tiene que ver con la naturaleza de la pista de atletismo municipal que se dibujará en una de las parcelas de la Ciudad del Deporte, en el distrito de San Blas-Canillejas. Aquello fue una reivindicación vecinal, ya que ese espacio albergó el estadio olímpico construido para la posible celebración de unos Juegos Olímpicos que aún están por llegar.

Es esta infraestructura el principal retoque de los trabajos que está ejecutando la Junta de Compen-

El circuito tendrá 250 metros de longitud y calles de 122 cm. de ancho

El proyecto, sobre una superficie de 67.000 m2, estaría listo en septiembre sación Ribera del Calderón, bajo la supervisión del Área de Obras y Equipamientos que encabeza Paloma García Romero. Labores que se desarrollan sobre una superficie de más de 67.000 metros cuadrados que, según los planes, terminarán en septiembre.

Sobre ese rincón de Madrid Río está previsto que se lleguen a plantar más de 1.500 nuevos árboles, 3.500 arbustos y 4.500 metros de pradera. Y junto a esa amplia zona verde que alumbrará el proyecto, bordeando el río Manzanares, se construirá un paso de unos 620 metros para conectar con las zonas norte y sur. El nuevo espacio contará con mobiliario urbano similar al que hay en el resto del entorno.

Asimismo, las actuaciones tendrán en cuenta otros criterios de sostenibilidad como una iluminación de alta eficiencia energética, pavimentos permeables, agua regenerada para el riego, plantaciones autóctonas o uso de materiales reciclables y rellenos con los productos de la demolición del antiguo estadio, según detalla el documento remitido ayer por el Ayuntamiento tras la Junta de Gobierno.

El epicentro de esa gran remodelación de la zona será la pradera en forma de circo romano, que, según sugieren, «evocará el carácter lúdico y de espectáculo del antiguo campo de fútbol». Y allí asomará esa nueva pista de atletismo a pequeña escala, rodeada de árboles frondosos cuyas hojas cambiarán de color según la estación. MANIFESTACIÓN BILBAO-PLAZA DE ESPAÑA

# El Orgullo alternativo llega con polémica: «Ni heteros, ni blancas»

Estas restricciones, que afectan a dos de sus zonas, causan malestar en el colectivo

#### DANIEL J. OLLERO MADRID

La manifestación del Orgullo Crítico, una alternativa reivindicativa de valores anticapitalistas y antirracistas a los festejos oficiales del Orgullo Gay en Madrid, volverá a recorrer esta tarde las calles del centro de la capital bajo el lema «contra el genocidio y el lavado rosa colonial, aitrans-maribibollo radical». Una nueva edición marcada por la discrepancia en el seno del colectivo LGTB a causa de la presencia de zonas en las que «no está permitida la entrada a personas cishet (ero) ni a personas blancas».

Unas restricciones que han causado quejas por parte de distintos activistas del colectivo llegando incluso a interponer un recurso de amparo ante el Defensor del Pueblo. En dicho escrito, presentado aver.

ante el Defensor del Pueblo. En dicho escrito, presentado ayer, aseguran que «se pretende llevar a cabo una segregación durante el evento», lo que consideran «contrario a los principios de igualdad y no discriminación de cualquier actividad pública en nuestro país».

El escrito, presentado por el presidente de Colega Melilla, Alejandro Chaib, asegura que «la decisión de imponer una segregación, ya sea por orientación sexual, identidad de género u otra característica, atenta directamente contra el espíritu inclusivo y de respeto que debe reinar en este tipo de eventos».

La presentación de este recurso de amparo se produjo horas después de que la página de Instagram del Orgullo Crítico publicase el orden y las especificidades de cada uno de los bloques que conformarán la marcha que partirá a las 20:00 de la glorieta de Bilbao. La polémica llega por las especificidades de los bloques «Racializado» y «Queering All», definidos como «no mixtos, es decir, no está permitida la entrada a personas cishet (ero) ni a personas blancas». Además, los organizadores insisten en que en estas zonas «está completamente prohibido realizar vídeos y/o fotos».

El primero de los bloques de la discordia, «Queering All», se define como «una comunidad feminista LGTBIQ+» que llama a sus simpatizantes a manifestarse hoy «para luchar contra el genocidio, el *pinkwashing* colonial, la hegemonía heteronormativa, el racismo, el eurocentrismo, el autoritarismo y el colonialismo». Para unirse a ellos, piden rellenar un formulario de inscripción para recibir «un correo electrónico de confirmación con la información de la

manifestación y el protocolo de seguridad». Además, recuerdan con letras mayúsculas que su espacio es «no cishet (ero) y exclusivamente (para la) diáspora china».

A continuación marchará el bautizado como «bloque racializado», con casi idénticas restricciones, salvo el origen chino y la preinscripción. «Está fuera de los Derechos Humanos y el sentido común. No podemos volver ala segregación», asegura Chaib, al tiempo que reivindica su identidad «mestiza».

Argumentos similares a los esgrimidos por otros detractores despertando un acalorado debate. Sus partidarios justifican la medida por la necesidad de «visibilizar» ciertos colec-



Las normas de la polémica. E. M.

tivos, porque en el LGTBI sigue habiendo «racismo, misoginia y transfobia» y porque «estos bloques sufrieron varios encontronazos desagradables». Una confrontación que el Orgullo Crítico reconoció en un comunicado tras la marcha del año pasado, lamentando «el racismo» y «las violencias racistas que se han vivido durante la manifestación y los ataques al bloque racializado/migra(nte)» por parte de «personas blancas».

La marcha contará también con los bloques «disca» (para gente con diversidad funcional), «infancias», «arroasex» (asexuales y que no creen en el amor romántico), «trans en lucha», «gorde», «bollero», «fanfarria transfeminista» «bi»y «propalestina».

#### **AUNA ECOVERAL 3, S.C.M.**

La entidad denominada Auna Ecoveral 3, Soc. Coop. Madrileña, en liquidación, notifica la disolución de la misma y el nombramiento de socio liquidador mediante acuerdo adoptado en Asamblea General Ordinaria de socios el día 28 de mayo de 2024.

En Madrid, a 20 de junio de 2024.

El Liquidador,

D. Félix Joaquín Méndez Diaz

granmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

Luis Melgar (Madrid, 1980) es hijo de dos periodistas que le dejaron el mejor de los legados, una pasión incontrolable por la literatura. «Siempre veía a mis padres escribiendo, pensaba que era algo que hacía la gente *guay*», cuenta Luis, que quiso ser tan 'guay' como su referentes desde bien pequeño.

«Mi primera experiencia fue con tres años. Le pedí a los reyes magos una máquina de escribir, y recuerdo que me trajeron una de color rojo, porque quería escribir una novela», explica este madrileño que, como primera pieza narrativa, contó las aventuras de Miguel, el obrero de la ventana.

«Me dediqué a seguir a un albañil que estaba rondando por casa haciendo una obra mientras apuntaba todo lo que hacía: Miguel pone un ladrillo, Miguel se fuma un cigarro, Miguel se toma una cerveza, Miguel mira el ladrillo, Miguel se toma otra cerveza... y bueno, lo escribí y se lo di a

mis padres. Ellos echaron al pobre Miguel, pero fue la primera experiencia que tuve escribiendo», explica el escritor.

Así como algunos dan palos de ciego durante toda su vida, Luis encontró su rumbo casi por gracia divina. «Siempre supe que quería ser escritor, pero también diplomático. Y no me ha salido mal». Y prosigue: «Mi carrera me ha influido mucho en mi escritura, lo que tiene la diplomacia es que recolectas tantas experiencias que necesitas compartirlas de alguna manera. Como escritor, soy contador de historias, y como diplomático, tengo suerte de que me llegan muchas, ese es el binomio», explica.

En esa infancia impregnada del olor de la tinta, Luis también descubrió una cultura a la que dedicar tiempo y papel. «Soy fanático de Egipto desde que tengo uso de razón. Lo primero con lo que me topé fue los *Cigarros del Faraón*, de Tintín, y desde entonces empecé a tirar del hilo. Aprendí de jeroglíficos y, además,



El diplomático y escritor Luis Melgar en el Templo de Debod, en Madrid. JAVIER BARBANCHO

**LUIS MELGAR** El también diplomático acaba de sacar su última novela, 'No olvidarás mi nombre', otra pieza más de su puzzle feminista

# El amante del Antiguo Egipto que reescribe la historia de las mujeres

# **ELENA MALDONADO** MADRID

tuve la suerte de que mi primer destino como diplomático fue en El Cairo», declara.

Aunque tiene debilidad por este país, no ha conseguido conectar con novelas históricas am-

bientadas en ese lugar, en parte, por la «rigidez» con la que escriben a los personajes. «Muchos escritores sobre el Antiguo Egipto parecen estatuas de piedra, y sus protagonistas, momificados. Yo siempre he querido hacerlo más humano. Estoy seguro de que los seres humanos hemos sido iguales a través del tiempo y hay que tratarles como tal», expresa.

El diplomático, que es todo un trotamundos y que ha estado destinado en países como Guinea Ecuatorial, Venezuela, Egipto o Pekín –donde está ahora mismo–, enuncia que, lo que le hace distintivo, es la fortuna de poder estar en los escenarios que narra.

«Siempre me inspiro en la realidad, cuando estuve en Egipto me impregné de su cultura, así que muchas de las historias las conozco casi de primera mano. Aunque todas mis novelas se basan en hace más de 3.000 años, he tenido la oportunidad de ver, oler, oír y sentir mis escenografías», reincide.

Sunuevanovela, No olvidarás mi nombre, que cuenta la historia de Hatshepsut, la faraona ol-

vidada, es el tercer libro de una trilogía donde Luis amasa un grito feminista. «Los descendientes de Hatshepsut la borraron del mapa, quitaron el nombre de los templos y las construcciones, y durante miles de año no se sabía que había existido una mujer que había sido faraón, y todo este esfuerzo sólo porque ella era mujer», denuncia en sus casi 500 páginas.

«Me interesa más escribir sobre mujeres que sobre hombres. Me parece mucho más atractiva la psicología femenina, y ellas siempre han ocupado injustamente un papel secundario en la historia. Se ha escrito mucho más sobre hombres que realmente no han hecho nada importante que sobre mujeres interesantísimas que han dado forma al mundo; se las ha pasado por alto y nadie ha escrito sobre ellas. Es un tema casi de justicia. Como padre de una niña soy superconsciente de todo esto y quiero aportar mi granito de arena», concluye Luis, que intenta hacerle «la vida más fácil a todas».

 $\textbf{ADN.} \text{ A LOS TRES A\~NOS LE REGALARON SU PRIMERA M\'AQUINA DE ESCRIBIR} \bullet \text{ AHORA VIVE DESTINADO EN PEK\'IN} \bullet \text{ SU \'ULTIMO LIBRO CUENTA LA HISTORIA DE HATSHEPSUT}$ 



# Rehabilitada, agradecida y emocionada

Movistar Plus ha estrenado una serie sobre Lina Morgan como quien descubre la luna. Redescubriendo a Lina, podría haberse titulado. No dudo del bienintencionado motor del documental homenaje que dirige Israel del Santo. Pero desprende la sensa-

ción de ser un intento de rescatar su memoria por ese sector de la cultura que siempre la despreció. Hay voces que transmiten un conocimiento cierto y una admiración veraz; otras muchas –demasiadas– desfilan y actúan –o sobreactúan– impostadas. Esto es una apreciación personal, quizá equivocada pero propia y, por tanto, legítima.

Siento que sucedió, de otro modo, algo similar con el landismo, esa mirada por encima del hombro a **Alfredo Landa** por aquel cine de suecas y risas que nunca consiguió opacar el inalcanzable talento del actor, pero que sirvió durante mucho tiempo para minusvalorarle. Siempre con el juicio de los mismos, los que reparten carnets con la superioridad moral y una pretendida autoridad intelectual para decidir este es uno de los nuestros y aquel

no. Lina, fallecida en 2015 —el Ayuntamiento de Madrid inauguró una plazuela con su nombre «sólo» siete años después, en 2022— parece que ya ha sido admitida como la artista soberbia que fue. **José Sacristán** conoció de primera mano los dos fenómenos —el landismo y el linaísmo, podríamos decir—, y es su voz la más cabal hasta donde se ha visto en la docuserie, capítulo I.

Nacida en la madrileña calle de Don Pedro en el 36, castiza por los cuatro costados, devota de La Paloma, la tonta del bote que no lo era, la actriz que pudo ser Chaplin, la primera mujer de Europa que compró un teatro –el centenario templo de La Latina–, la súper taquillera Lina Morgan se quejaba de quienes la señalaban por hacer un teatro facilón, populista, enclavijado en sus revistas: «Hay sectores, no sé si llamarlos intelectuales, que me acusan de ejercer populismo, como si fuera algo negativo. Parece que tuviera que pedir perdón porque vengan de toda España a verme». Cuando alcanzó la televisión también arrasó con colosales audiencias como tapabocas. Copio algunos datos publicados por **Julio Bravo** en su sección abecedaria: «El 11 de enero de 1988, la emisión por La 1 de Sí al amor, grabada en el propio Teatro de La Latina, fue vista por 17 millones y medio de espectadores y superó el 84 por ciento de la audiencia. Vaya par de gemelas, el 27 de diciembre de 1983, fue seguida por 19,7 millones de espectadores con una cuota de aceptación del 8,8 por ciento». Y luego vendría el tsunami de Hostal Royal Manzanares a consolidar el «populismo» de Lina, hoy rehabilitada y, a buen seguro, agradecida y emocionada.



# LA POSADA

León, y más concretamente Burgos, no olvida los ecos del rodaje de 'El bueno, el feo y el malo'. Tano es así que se convierten décadas

después en un motivo más para recorrer el legendario entorno burgalés del Valle de Arlanza que albergó cuatro localizaciones clave de esta mítica película del oeste.

**EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS &





#### ARRANCAN LAS PRIMERAS FIESTAS EN FORMATO 'SEMANA GRANDE

Las fiestas de San Pedro y San Pablo 2024 empezaron con el tradicional acto del izado de banderas, así como el pregón a cargo del Aparejadores Rugby. Tras el

lanzamiento de la bomba anunciadora, el presentador de televisión Carlos Sobera fue el encargado del lanzamiento de la bota, que este año cumple ya una década. Antes se

pudo ver por primera vez a los nuevos Gigantones Doña Berenguela y Diego Porcelos. Por delante queda una celebración en formato 'Semana Grande'.

# El traslado de Policía Local al edificio de Relaciones Labores será inminente

• Las obras en la sede de la avenida Cantabria comenzarán en la segunda quincena de julio, según asegura el equipo de Gobierno, mientras que los Bomberos permenacerán durante los trabajos

# La Junta vetará las ayudas al alquiler a quien rechace un empleo o esté en situación ilegal

PP y VOX aprueban en el Debate del Estado de la Comunidad medidas que emulan a las de Meloni en Italia

El procurador de Vox Ignacio Sicilia este jueves ante el Pleno de las Cortes para defender las propuestas de resolución que su Grupo presentó de forma conjunta con el PP al Debate de Política General y aseguró que su partido quiere emular la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, al condicionar la recepción de ayudas públicas a no rechazar un





Sho-Hai: «Nunca me he autocensurado. Le meto caña a todo el mundo»

La tromba de agua destroza cuatro aulas de infantil del Solar del Cid Pág. 7

# El traslado de la Policía Local al edificio de Relaciones Laborales es inminente

• Las obras en la sede de la avenida Cantabria comenzarán en la segunda quincena de julio, según asegura el equipo de Gobierno • Los bomberos, también afectados por los trabajos, no se mudarán

#### N. ESCRIBANO BURGOS

La obra de remodelación del edifico sede de la Policía Local y Bomberos en la avenida Cantabria comenzará a lo largo de la segunda quincena de julio, algo más tarde de lo previsto inicialmente por el bipartito de PP y Vox que, a principios de junio, tras un consejo de Urbanismo, hablaba de que comenzaría en un mes.

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la adjudicación de los trabajos a la empresa Construcciones Herce (Hermanos Rubio Grupo Constructor HERCE). Esta firma se hará cargo de la fase primera de la intervención que conlleva una inversión de 7,3 millones de euros.

Este comienzo de las obras en cuestión de semanas llevará asociado un traslado de agentes de la Policía Local al edificio de Relaciones Laborales que se hará «de forma gradual», en función de cómo vayan avanzando la obras. Lo que sí que está previsto es que el área administrativa se mude al completo a estas estancias, en la zona sur de la ciudad, junto al bulevar y Barrio Gimeno.

Los efectivos del Cuerpo de Prevención y Extinción de Incendios, por su parte, no se trasladarán hasta estas dependencias por la particularidad de su trabajo, entre otras cuestiones porque el centro de comunicaciones está en la avenida Cantabria y no es viable moverlo. Tampoco los vehículos que manejan, de grandes dimensiones, y a los que tienen que acudir en cuestión de pocos minutos en cuanto se recibe una alerta pueden cambiar de ubicación con facilidad.

La obra se estructurará en dos fases de 17 meses cada una de ellas y para este año el presupuesto municipal de 2024, que recoge varias partidas plurianuales, contempla una partida de 1.183.000 euros. La rehabilitación integral energética fue re-



El edificio de Relaciones Laborales, en la zona sur de Burgos, acogerá dependencias de la Policía Local. TOMÁS ALONSO

dactada por la empresa Emmepolis Novecento, que ganó el concurso de proyectos en junio de 2022.

Según las explicaciones de la portavoz municipal, Andrea Ballesteros este proyecto cuenta con 3,3 millones de euros de fondos europeos, estrechamente vinculados con las actuaciones de eficiencia energética. Concretamente, durante el pasado mandato se acudió a la convocatoria del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP) y el Ayuntamiento de Burgos obtuvo la cantidad antes mencionada para desarrollar las actuacio-

nes, además tendrá que destinar otros 5 millones de euros para cubrir la reforma integral.

El plazo de finalización de la intervención, marcado en la subvención concedida por la Unión Europea es 31 de marzo de 2026, por lo que es tiempo suficiente para realizar las obras, que podrían terminar entre mediados y finales de 2025.

En la primera fase se acometerán todas las cuestiones subvencionables por los fondos europeos y en la segunda se realizarán otro tipo de mejoras relacionadas con la accesibilidad y con la posibilidad de obtener para el edificio una certificación energética o

un sello de sostenibilidad.

Las obras consistirán en la instalación de una nueva envolvente de la fachada, conllevarán la colocación de una nueva «cubierta verde» con energías renovables con la colocación de paneles fotovoltaicos y el cambio de la carpintería metálica. Además, la climatización de esta sede del Servicio de Emergencias, que ocupa 20.000 metros cuadrados (2 hectáreas de construcción), implicará la colocación de equipos de aerotermia.

La segunda fase, incluiría cuestiones como la sustitución del lucernario y la climatización de la piscina y el gimnasio. Dentro de las actuaciones previstas para mejorar la habitabilidad del inmueble, está previsto reorganizar la zona administrativa y los vestuarios de Policía Local, la creación de una nueva aula de educación vial, la ampliación del gimnasio y una nueva zona de descontaminación y limpieza de equipos en la zona de bomberos.

El objetivo de la rehabilitación integral del edificio es reducir su consumo energético hasta en un 90% con respecto al actual, ya que este es uno de los inmuebles municipales «grandísimo consumidor» en el que era necesario intervenir.



# Los vehículos de basuras no acaban sus rutas por falta de combustible

El PSOE critica la tardanza en buscar la solución de PP y Vox de que repostasen en la sede de autobuses municipales

#### N. ESCRIBANO BURGOS

El grupo municipal socialista ha denunciado los problemas para repostar que tiene la flota del servicio de recogida de basuras, Urbaser, en particular los vehículos que utilizan Gas Natural Comprimido (GNC) por el retraso en la puesta en marcha de la gasinera en sus instalaciones de Villalonquéjar.

La situación más grave hasta ahora se vivió durante el turno de la madrugada del miércoles al jueves y en la mañana de este jueves porque la estación donde repostan de manera habitual, una gasolinera en las cercanías de Rubena, se estropeó durante varias horas a causa de la fuerte tormenta caída en la capital en la tarde del miércoles.

Así, lo ha explicado el viceportavoz socialista, Josué Temiño, que ha señalado que se vieron afectadas, prácticamente, todas las rutas de recogida de contenedores. Los conductores de los vehículos, ante la falta de suministro de GNC, tuvieron que regresar a la base, en el polígono de Villalonquéjar, ante la posibilidad de quedarse 'tirados' y sin combustible.

Además, en la mañana del jueves, el turno que comenzaba a trabajar a las 6.00 horas no ha podido coger los vehículos hasta las 9.00, cuando les han autorizado a repostar en la gasinera de las cocheras de autobuses municipales, en la carretera de Poza. «¿Quién está al volante?», se pregunta Temiño, que no entiende que desde el equipo de Gobierno no se haya facilitado con anterioridad

la posibilidad de llenar los depósitos en las instalaciones de autobuses. «Si ayer por la tarde (por el miércoles) se estropeó la gasinera, lo lógico es que se les mande a ir a la flota de Urbaser, a las cocheras municipales y recarguen allí para poder hacer los servicios, y después ya se le pasará a Urbaser la factura pertinente del coste del producto», opina, a la vez que critica que la solución parece que ha llegado cuando el concejal de turno se ha levantado de la cama.

Desde el PSOE aseguran que la gasinera de Villalonquéjar, que debía poner en marcha la empresa adjudicataria como una de las condiciones del



Uno de los vehículos de recogida de basuras que utiliza como combustible el GNC. SANTI OTERO

contrato de adjudicación del servicio, está terminada. Sin embargo, por las escasas explicaciones que reciben del equipo de Gobierno debe estar a falta de permisos de la Junta de Castilla y León para empezar a operar.

Por otro lado, el concejal socialista, que en el pasado mandato tenía responsabilidad en el área de Medio Ambiente, ha resumido la información obtenida del servicio de quejas y sugerencias del pasado mes de mayo, en el que se aprecia un nuevo repunto en las protestas por el mal

estado de parques y jardines, así como de parcelas sin segar en el Cinturón Verde, como en el parque de Fuentes Blancas. En concreto, de 182 quejas en el mes de mayo, 87 son de parques y jardines. Este dato representa el 50% y, por tanto, 10 puntos por encima de abril cuando el 40% de las reclamaciones tenían relación con las zonas verdes.

Temiño recuerda con cierta ironía la propaganda que utiliza el PP en la que se presentan a la ciudadanía como «grandes gestores». Según añade, «esto es el Partido Popular y Vox gestionando. Aquí sí que suben, en esto se les puede aplaudir, que suben en las quejas del mantenimiento».

El grupo municipal del PSOE reclama que pongan en marcha las medidas que sean necesarias para mejorar el mantenimiento de las zonas verdes, mientras se desarrolla la licitación del concurso de acuerdo a unos pliegos que se acaban de publicar, pero que dejaron preparados en el anterior mandato, reivindica el edil socialista.

# Paredes denuncia que Burgos retrocede en visibilizar los derechos del colectivo LGTBI

La concejala rechaza que no se coloque la bandera arcoíris

# N. E. BURGOS

«Este Gobierno de PP y Vox tampoco va a apoyar la visibilización de los derechos del colectivo LGTBI, por si alguien tenía alguna duda». Estas son las palabras de la concejala Estrella Paredes (PSOE) que asegura con rotunidad que la ciudad retrocede en la lucha por afianzar los derechos de las personas LGTBI por gestos como el de no colocar en un lugar visible en el Ayuntamiento de Burgos la bandera arcoíris.

Ya el pasado año, a los 10 días de tomar posesión el nuevo bipartito de PP y Vox, se abordaba este mismo debate, ya que no se pudo ver en un edificio municipal, con motivo del 28 de junio, el símbolo del arcoíris, que representa «la igualdad entre todas y todos los españoles, incluso la igualdad de hasta quienes piensan diferente de ellos», ha asegurado Paredes.

En este 2024 tampoco se leerá en el salón de plenos el manifiesto por la defensa de los derechos del colectivo. Al menos, la asociación 'Espacio Seguro' que representa al colectivo LGTBIQ+, no participará en los actos oficiales del Consistorio, como daba a conocer este miércoles a través de un comunicado en el que fueron críticos con el actual equipo de Gobierno, pero también con los anteriores

Desde el grupo municipal socialista, han indicado que colocarán la bandera arcoíris en las ventanas de sus despachos, en el edificio de la calle Diego Porcelos. «Si ellos la quitan (en referencia a PP y Vox), nosotros la ponemos», afirma Paredes, que reivindica que en el anterior mandato se realizaron campañas «coincidiendo con el Día del Orgullo y colaboraron con una entidad que acababa de nacer que se dedicaba a este aspecto».

Eneste sentido, recordó que el PSOE elaboró en el pasado mandato una guía de educación afectivo-sexual, que el bipartito de PP y Vox ha retirado de los recursos educativos del Ayuntamiento, al menos de un lugar visible y accesible desde la web municipal, como en el que se encontraba hace unos meses



Los + de 2500 km de los 15 Caminos de Santiago que atraviesan Castilla y León, ofrecen a los peregrinos experiencias únicas, combinando cultura, gastronomía y naturaleza. Elige tu Camino.



# BURGOS SAN PEDRO 2024



# 

El Club Aparejadores Rugby Recoletas Caja Rural bordaron el pregón / Carlos Sobera fue el encargado de lanzar la bota con éxito

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Faltaban dos minutos para las 21.00 y Carlos Sobera se asomó al balcón del ayuntamiento. Y fue recibido con un murmullo de aplausos y vítores. Calentando la fiesta.

Con una plaza llena de burgaleses que acudieron para vivir el inicio de la fiesta. Con la vista puesta en dos lugares. Por un lado, el balcón del ayuntamiento, por sí de nuevo el cohete anunciador de los festejos, se desviaba de su trayectoria como ocurrió el pasado año, y acababa impactando en la tarima de los medios de comunicación. Y, por otro lado, mirando de refilón y cierto temor a las nubes panzudas, por si se convertían en lluvia, el cielo fuera a caer sobre sus cabezas. Esta vez todo fue bien.

Los bomberos de Burgos, le pusieron a Cristina Ayala una pequeña plataforma para que la bomba anunciadora marcará el inicio de las fiestas sin incidente. Y para evitar algún percance también este año el balcón estuvo algo más ligero de autoridades. Una medida, que desplazó aparte de la corporación a la balconada anexa.

Antes de ese momento, el izado de banderas, saludo de las Reinas Mayor e Infantil, con sus respectivas cortes.

Himno a Burgos, con emoción incluida y una pantalla que facilitaba seguir las intervenciones las intervenciones, con una traductora en lengua de signos gracias a la Asociación de Personas Sordas Fray Pedro Ponce de León.

Y llegó el pregón.

En el balcón esperaba los jugadores del club Aparejadores, flamantes pregoneros de este año. No pudieron estar todos. Si lo hicieron 14 jugadores y miembros del club Aparejadores Rugby Recoletas Caja Rural. Bordaron el pregón, todos emocionados. Y es que este su año.

«En Aparejadores también estamos en un momento de celebración y disfrute que queremos compartir con vosotros. Porque en cada partido defendemos el escudo de nuestra ciudad y provincia y cada victoria va dedicada a Burgos». Y la plaza les devolvió el saludo con un ¡Campeones!, ¡ Campeones!.

Como son un equipo unido, tomo también voz Agustín Gil, el pilier argentino de 27 años que volverá jugar en Burgos su tercera temporada consecutiva «Os puedo asegurar que aquí han encontrado un lugar perfecto para vivir y dedicarse a aquello que aman: el deporte».

De nuevo, en voz del presidente, ante una plaza llena de gente, con ganas de fiesta, nos recomendó«pasarlo bien y no dejar tantas cosas tiradas que la calle parece un piso de estudiantes». Vadillo finalizó realizando un guiño al «el burgalesismo más profundo», para desear a todos unas buenas fiestas y que no nos olvidemos de «llevar una chaquetilla en el brazo por si acaso».

### LANZAMIENTO DE LA BOTA

Carlos Sobera fue el encargado del lanzamiento con retranca incluida. «Lo que no ha conseguido la alcaldesa lo voy a hacer yo. Ahí va la bota». El fervor de la fiesta y comienzo a los festejos. En este año además, que se cumple 10 años del inicio de iniciativa que llegó de la ma-

no de Miguel Santamaría, presidente de la Federación de Fajas, con la propuesta de los artesanos burgaleses. Los Tres D.D.D.

«Parece mentira como ha pasado el tiempo», explicó Jorge Domingo que junto a su hermana Rocío elaboró en su taller la calle San Cosme este elemento ya tradicional de las fiestas. «Nos dijo que querían una bota del tamaño parecida a la que hacemos, pero que no pesara demasiado. No fue fácil, pero el reto salió adelante con unos patrones artesanales» recuerda.

Una idea que han ido variando y adaptando. Mide en torno a un metro y medio, y este año le han cambiado el relleno, para que sea «más parecida a una bota». Jorge confiesa que cuando la ve danzar de mano en mano, sufre «los primeros años iba detrás con una aguja por si había que repararla» Cada año tienen que repararla un mes antes de las fiestas y dejarla en perfecto estado para el lanzamiento.

Pero también es un orgullo que su creación y la herencia de su familia sea un símbolo de las fiestas de Burgos.

# SAN PEDRO 2024







Carlos Sobera lanzando la bota se ganó a los burgaleses. S.OTERO



Las charangas llenaron la plaza de ambiente festivo. SANTI OTERO



TOMÁS ALONSO

# NUEVA FERIA DE FOOD TRUCKS EN EL PASEO DE LA ISLA

Los festejos traen una nueva oferta gastronómica y musical. Hasta el próximo 3 de julio los restaurantes La Jamada, Mama Taco y Agüita Las Llanas junto con las Food Trucks de La Burgoneta y Cerveza El Águila se unen en una oferta que acompañará a los actos de «Isla Fantasía» en el paseo de la Isla. Desde las 12.00 del mediodía hasta las 0,30h de la madrugada

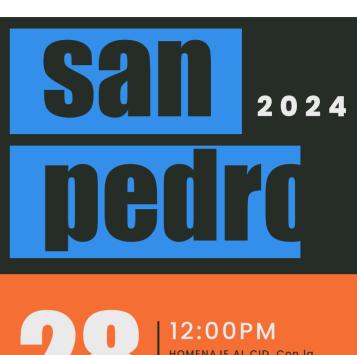

HOMENAJE AL CID. Con la asistencia de autoridades, Corte de Honor de Burgos y delegación de Valencia.

PLAZA DE MÍO CID

# 1:00PM

Danzantes, Gigantillos, Gigantones y Cabezudos.

PLAZA MAYOR





# 6:30PM

FERIA TAURINA. CONCURSO DE RECORTADORES DE LOS MAÑOS II Eliminatoria. Campeonato Nacional Onetoro-Tauroemoción. Con los 20 mejores especialistas

COLISEUM BURGOS

# 7:00PM

CONCIERTO CORAL. LUMINA VOKALENSEMBLE Organiza: Junta de Castilla y León.

MUSEO DE BURGOS





# 8:00PM

FIESTAS FLAMENCAS. CUADRO FLAMENCO DE SANDRA PINILLA.

C/ VALENTÍN PALENCIA

8:30PM

CONCIERTO ESCENARIO CÉNTRICO. MOLAN LOS 90'S

PLAZA DE SANTA TERESA









# El PP asegura que ningún barrio recibe menos dinero para fiestas que con el PSOE

Acusa a la oposición de «tergiversar» los datos relativos a las fiestas de barrio para «generar caos y confrontación» entre los vecinos

#### BURGOS

La concejala de Participación, la 'popular' Carolina Álvarez, pidió al PSOE que deje de «tergiversar» los datos relativos a las fiestas de barrio «con el único propósito de generar caos y confrontación» entre los vecinos» dado que ningún barrio de la ciudad recibirá este año menos dinero que lo percibido en el anterior mandato.

Estas declaraciones las efectuó después de conocer las acusaciones vertidas por la concejala socialista Virginia Escudero, a la que ha exigido que «deje de enfangar y no trate de enfrentar a los burgaleses con el objetivo de sacar rédito político».

Carolina Álvarez ha animado a la oposición «a dedicar unos minutos cada día a saber qué pasa en el Ayuntamiento» y ha lamentado que esa «ausencia de trabajo» la tengan que pagar a diario los burgaleses por la información sesgada que ofrece el PSOE de Burgos.

Profundizando en los datos propiamente dichos, Carolina Álvarez negó que «ningún barrio de la ciudad ha recibido menos dinero que en el año 2023» y explicó que se puede apreciar un incremento en las aportaciones a los barrios frente a las que realizó en el PSOE, a la vez que ha solicitado a la oposición que «no segmente las informaciones en favor del interés personal o político de su formación».

Según Álvarez, «se ha dado más



Carolina Álvarez. ECB

dinero y esos seis barrios que han recibido una aportación inferior a través del capítulo de subvenciones se les ha compensado con una partida superior a través de los gastos directos que asume el Ayuntamiento de Burgos de modo que la cifra final siempre es mayor que la del año pasado», precisó la concejala, tras pedir al PSOE que deje de mentir.

Así, en el comparativo de los importes de las subvenciones se puede apreciar que se mantiene el importe total de 70.000 euros, cuantía que el anterior equipo no llegó a ejecutar porque las partidas finales se quedaron en 62.123 euros en 2022 y 2023.

A esa subvención de 70.000 euros de este año es necesario sumar los gastos directos realizados por el Ayuntamiento de Burgos a las fiestas de los barrios.

Carolina Álvarez detalló que los seis barrios que ha citado la concejala del PSOE recibirán 10.004 euros a mayores para compensar la merma en la subvención.

En el caso del barrio de San Julián las fiestas percibirán 9.859 euros frente a los 9.300 de 2023 y los 7.723 del año 22. Por lo que refiere a Capiscol, las fiestas recibirán un total de 10.129 euros, casi mil más que el año pasado.

En lo que respecta a Las Candelas en subvenciones y en gastos que paga el Consistorio han percibido 22.151 euros (19.022 euros en el año 2023) y San Cristóbal recibirá 11.514 euros en total frente a los 9.534 del anterior ejercicio.

En el caso de Fátima, es el único en el que se ve una ligera merma porque redujeron en un día el calendario de fiestas y se organizaron menos actividades.

La edil 'popular' recordó que los datos a los que ha hecho alusión el grupo municipal socialista se vinculan a la Comisión de Participación, que por primera vez se ha celebrado por la mañana para que los técnicos y el resto de miembros de la comisión de valoración pudiesen dar todos los detalles relativas a las fiestas de los barrios en una muestra más de la transparencia del equipo de Gobierno frente «a los años de opacidad que marcaron el mandato de Daniel de la Rosa».

# La Junta destina 545.000 euros para mejorar la sede de la delegación de Burgos

Los cambios están vinculados a la necesidad de modernización y actualización de espacios a las condiciones laborales y ambientales

#### RURGO

La Consejería de Economía y Hacienda ha comunicado al Consejo de Gobierno un gasto de 545.270 euros para contratar las obras de diversas actuaciones de reparación y mejora en el edificio propiedad de la Junta de Castilla y León situado en la Plaza de Bilbao, nº3 de Burgos

La construcción del edificio data de 1989 y se trata de una construcción de planta rectangular, con planta sótano más 5 alturas y con una superficie construida de 12.855,55 m<sup>2</sup> que necesita una serie de actuaciones para garantizar su uso en las mejores condiciones, mejorar la atención a los ciudadanos y la prestación de servicios públicos de calidad. Actualmente el edificio está ocupado como sede de la Delegación Territorial de la Junta Castilla y León en Burgos y otras unidades territoriales de la Administración autonómica.

La necesidad de modernización, la actualización de espacios e instalaciones para cubrir las nuevas necesidades previstas, la exigencia de cumplimientos normativos que se ha de solventar en el inmueble, así como la

mejora de sus condiciones laborales y ambientales de acuerdo con las condiciones mínimas exigibles a los lugares de trabajo, conllevan una intervención arquitectónica múltiple que atienda a todos los requerimientos y exigencias asociadas al uso al que se destina el edificio según el Código Técnico de la Edificación. Al tiempo, se pretende abordar actuaciones de conservación y mantenimiento que son imprescindibles para mantener las correctas y adecuadas condiciones de funcionalidad y confort para su uso administrativo.

# «Se han venido los techos abajo»

La tromba de agua destroza cuatro aulas de infantil del Colegio Solar del Cid. La dirección del centro achaca la situación a la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Las cuatro aulas de infantil del CEIP Solar del Cid, situado en el barrio de Fuentecillas, resultaron dañadas por la tromba de agua caída en la tarde del martes. «Se han venido los techos abajo, quedan al descubierto las bovedillas. El material se ha perdido y en algunos lugares se acumula hasta 10 centímetros de agua», explicó la directora del centro, María Belén Barrios Carrasco. La tromba de agua afectó a las cuatro aulas de infantil situadas en la parte más antigua del centro que se levantó en 1984. En tres de ellas imparten clase a niños de cuatro y cinco años, y una está destinada a sala de usos múlti-

Los profesores intentaron recoger el agua mientras continuaban desprendiéndose cascotes del techo de escayola. «Estamos recogiendo, y se nos está cayendo el techo encima», explica una de las profesoras de infantil. Una situación que no es nueva, ya que este centro público lleva dando continuos partes al ayuntamiento de Burgos, responsable de la conservación del colegio, para avisar de la situación precaria en la que se encuentra.

«Es un problema de conservación y mantenimiento por parte del ayun-



En algunos lugares se acumuló hasta 10 centímetros de agua. ECB

tamiento de Burgos», apuntó la directora. «Hay un problema de los pesebrones que se deben limpiar todos los años y no se hace, y cuando tienen lugar estas trombas de agua, se inundan».

Una situación que se repite desde hace años y de la que han ido dando parte a los sucesivos equipos de gobierno. «Esto está hablado con Javier Lacalle, con Daniel de la Rosa, y comunicado a la actual alcaldesa. Y da igual; se ha comunicado por escrito, reiteradas veces. Y no se hace nada», apunta la directora.

En este momento el destrozo es tan grande que las aulas están inutilizadas para dar clase durante el próximo curso.

Dos de las aulas afectadas ya sufrieron desperfectos con las tormentas de abril y mayo. Pero, la situación se pudo salvar para continuar la actividad hasta finalizar el curso.

Ahora ya no hay niños en las clases, pero la actividad interna del centro continúa todavía. Por lo que los profesores han perdido parte los materiales destrozados por el agua; puzzles, juegos educativos, cuentos, así como los trabajos manuales realizados por los pequeños niños . Muchos de ellos se han deshecho o están empapados por el agua.

Además, el profesorado ha perdido pertenencias personales. «No es la primera vez que ocurre. Pasa por dejadez, se podía haber evitado», asegura una de las profesoras de infantil.

La situación de deterioro de este centro educativo no es nueva. Los padres del colegio lo conocen y no dudan en denunciarlo. «Sucede desde hace años», explica una madre. «Hemos visto zonas acordonadas para impedir el paso. Ventanas rotas. Se tenía que haber arreglado hace tiempo. Es una vergüenza».

La dirección del centro dio parte al 112, Y los bomberos acudieron con una dotación para revisar la instalación. Durante la mañana del miércoles, ningún miembro del Equipo de Gobierno había acudido al colegio para revisar la situación del centro.

Al conocer la noticia después de la publicación en el Correo de Burgos, desde Educación de la Junta, decidió mandar un aparejador para revisar la instalación el viernes 28 por la mañana.



# **MIRANDA**

# ATENDIDAS TRES PERSONAS EN UN **INCENDIO EN UNA VIVIENDA**

Tres personas de 24, 26 y 73 años fueron atendidas y dadas de alta en el lugar como consecuencia de un incendio registrado esta noche en una vivienda en Miranda de Ebro.

Los hechos ocurrieron en torno a las 01.59 horas de ayer, cuando varias llamadas avisaron al 1-1-2 de un incendio declarado en una vivienda del número 4 de la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro.

El 1-1-2 dio aviso de este incendio a los Bomberos y la Policía Local, y al Cuerpo Nacional de Policía.

Se informó asimismo al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió en preventivo una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.



EXPED. 2/2024 EST-PGOU

La Junta de Gobierno Local el 6 de junio de 2024 acordó aprobar inicialmente el "ESTUDIO DE DE-TALLE - ORDENACIÓN DETALLA-DA DE PARCELA (EQ-CO-BPI-7)" en Calle Nájera nº 1 de Burgos, promovido por la Asociación "Autismo Burgos", y publicar este acuerdo en el BOCYL, en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en la página web del Ayuntamiento, abriendo un periodo de información pública de UN MES, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos

La documentación se puede consultar en la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras v Vivienda del Avuntamiento de Burgos (5ª Planta Casa Consistorial, Plaza Mayor), en días y horas hábiles (excepto sábados y festivos) y en la página Web: www. avtoburgos.es

www.aytoburgos.es





Tres exmonjas del monasterio de Belorado salen de los juzgados de Burgos. SANTI OTERO

# El aislamiento de las clarisas de Belorado nutre sus posibles «ideas delirantes»

Fuertes RocañÍn cree que abrazaron la fe de «un paranoico» que generó un «delirio inducido». Siguen, en solitario, en lo que parece un «trastorno disociativo» con un «trasfondo económico»

#### MARTA CASADO BURGOS

El cisma de las monjas Clarisas de Belorado tiene tintes para una serie de Netflix (con varias temporadas) y se ve como «algo folclórico» que ha llenado minutos de televisión y páginas de periódico. El último giro de guión, su aparente alejamiento del falso obispo' de la *Pía Unión San Pa*bloy del'cura barman' que, hasta ahora, hacía las veces de portavoz de las diez integrantes de las clarisas de Belorado

Por el momento, no vuelven al redil de la Iglesia Católica. «Caminamos libres y solas en defensa de la fe católica», dicen en su último comunicado. Pero diez de ellas están sumidas ya en un cisma y un proceso de excomunión

El aislamiento en el que viven las comunidades de clausura no ayuda. «Viven aisladas, ello crea una forma de vida peculiar y son, a veces, un 'caldo de cultivo adecuado' para que ideas delirantes como las que el falso obispo con claros rasgos paranoides, hagan mella en ellas y lleguen a creer que la iglesia a la que han dedicado su vida no es la verdadera», explica el psiquiatra y médico forense, José Carlos Fuertes Rocañín.

De esta manera, igual que han seguido al falso obispo y a su 'monaguillo' que «las indujeron, hasta que aparentemente les han echado, a un

estado de delirio inducido». Ahora se mantienen en su papel de «defensoras de la iglesia verdadera en la que creen sin olvidar «el trasfondo económico de deuda, igual es solo eso».

Toda una secuencia de acontecimientos desde que a principios de mayo se declararon fuera de la iglesia católica, las horas en las que expresan sus opiniones, la exposición mediática... Son elementos que el Dr. Fuertes interpreta como un problema de salud mental. «Lo que hemos podido ver en la actitud de las monjas de Belorado sugiere la existencia de un trastorno disociativo», explica el psiquiatra y médico forense. Es la explicación parcial que ofrece a una decisión que «les ha hecho renunciar a su fe, a sus creencias y permitir que sean excomulgadas y es algo muy rupturista para quienes llevan tantos años viviendo en clausura y dedicadas a una vocación religiosa esa ruptura con su forma de vida previa apunta a la existencia de un proceso patológico», explica José Carlos Fuertes Rocañín.

En su adhesión total y aparentemente incondicional a la Pía Unión San Pablo se observaba, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, lo que se conoce como «delirio inducido» por un falso obispo que presenta síntomas de un presunto «trastorno delirante o para-



José Carlos Fuertes Rocañín. ECB

noia» y unos rasgos de personalidad en los que predomina su inteligencia emocional, su ambición, cierto narcisismo y una elevada capacidad de manipulación y, por lo que he visto de su infancia en televisión, desde hace mucho tiempo».

Del otro lado, el 'falso obispo' se encuentra con unas hermanas que «son psicovulnerables, aisladas del mundo, algunas con ideas preconciliares probablemente, que no sienten que el camino que está tomando la Iglesia con el Papa Francisco es el correcto, y con disputas económicas de las que apenas conocemos una pequeña parte, todo ello es el caldo de cultivo para que este ser mesiánico fuera visto como la solución y el camino verdadero que nadie rebate porque se retroalimentan en su delirio», señala Fuertes Rocañín. También advierte una coincidencia: el falso obispo fue excomulgado por el actual arzobispo de Burgos, Mario Iceta, cuando era obispo de Bilbao. «Los paranoicos con frecuencia tienen ese afán de venganza y pueden estar años preparándola, si me la hiciste te la devuelvo y puede darse en este caso», explica.

Lo que sorprende al psiquiatra y médico forense es «la aparente pasividad social en tratar el asunto, se deja la etiqueta de algo folclórico y anecdótico y no se va al meollo del asunto, no se solicita un informe médico o una pericial judicial para aclarar qué pasa ahí dentro si la situación de todas las monjas es de convicción propia o coactiva», explica el psiquiatra burgalés.

Lamenta que «se conformen» con una excomunión con «posibilidad de cerrarse si vuelven a la Iglesia» sin más. «Es un lío tremendo, un cisma en la Iglesia y lo queremos arreglar con una excomunión, solo habla el arzobispo, las Clarisas no se pronuncian, y da la sensación que no se quiere dar explicaciones, ¿por qué no se entra en el fondo del asunto?>, lamenta.

# Sorprendido al volante con un carné de conducir falsificado

#### BURGOS

La Policía Local detiene a un hombre de 39 años por la presunta comisión de un delito de falsedad documental.

El sábado 22 de junio, una patrulla de la Policía Local, de la Unidad de Protección Ciudadana, observó un vehículo circulando por la avenida de Palencia, cuya conducción levantó sospechas.

Al cotejar los datos, se verificó que el titular del vehículo presentaba una incidencia en el permiso de conducir y detuvieron éste en la avenida del Arlanzón. El conductor era el titular y presentó un permiso de conducir de Guinea Ecuatorial a su nombre, así como una tarjeta de estudiante de extranjero caduca-

Los agentes intervinieron el permiso de conducir para comprobar su legalidad y se pudieron detectar varias irregularidades en el sistema de impresión, así como otras variaciones con indicios de falsedad.

Los datos se cotejaron con el Punto Atenas (red de intercambio de información sobre documentos contra el delito de falsedad documental de la Policía Nacional) que confirmó la falsedad del documento.

Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial, por no haber obtenido nunca la licencia de conducir.

# La Guardia Civil investiga a un empresario por fraude en la venta de palés de madera

Una inspección del Seprona destapa la distribuión ilícita de 6.862 de estos embalajes amparados por sellos ilegales

El Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Burgos, en el marco de la Operación 'RISTREL' ha investigado a J.A.M.S., de 63 años, como presunto autor de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, de falsedad documental y de

La investigación se inició en el mes de noviembre de 2023 cuando, en el desarrollo de las misiones encomendadas al Cuerpo para el control del tratamiento fitosanitario, comercialización y distribución ilegal de embalajes de madera utilizados en el comercio internacional -conforme a la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF 15)-, el Seprona inspecciona una empresa ubicada en uno de los polígonos de la capital.

Durante el reconocimiento al negocio -dedicado a la elaboración, reparación y reutilización de palés para su comercialización-, se localizan 2 sellos físicos de reciente uso, para el marcado NIMF 15 de los palés de madera, así como un tampón y un envase de tinta negra

Los agentes recelan de este hallazgo, bajo fundadas sospechas de un uso no autorizado de dichos cuños, por lo que inician una serie de indagaciones en el marco de la operación 'RISTREL', que confirman que los sellos son ilegales, ya que carecen de vigencia y autorización para su uso desde tiempo



Palés inmovilizados por la Guardia Civil. GUARDIA CIVIL

atrás. Se han realizado 12 inspecciones en distintas empresas vinculadas con la compañía investigada; en 3 de ellas se verifica un marcado ilegal sobre 6.862 palés, que ha supuesto un beneficio económico de 64.390 euros procedentes de la venta fraudulenta.

El fraude consiste en aplicar el marcado regulado en la norma NIMF-15 sobre embalajes de madera que no habían recibido el tratamiento preceptivo, con el consiguiente riesgo fitosanitario internacional, ya que el destino final de estos pudiera encontrarse fuera de la Unión Europea. Durante la investigación, en la que se han documentado conexiones comerciales con Alemania, Méjico, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, China y Sudáfrica, se han inmovilizado antes de su puesta en circulación 182 palés con marcaje falso.

 $Se \, han \, instruido \, diligencias \, que \, han$ sido remitidas al Juzgado de Instrucción Nº 4 de Burgos y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. No obstante, se han detectado diversas infraccionesala normativa sobre Sanidad Vegetalyala normativa internacional de medidas fitosanitarias NIMF15, por lo que se han formulado 8 actas denuncia dirigidas a la Dirección General de Sanidad de la Producción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

# Hallan la 'casa' de los primeros humanos modernos en Guadalaiara

Un equipo internacional liderado por Nohemi Sala y Adrián Pablos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) respectivamente, acaba de publicar en la revista 'Science Advances' el descubrimiento de un yacimiento con evidencias de ocupación de Homo sapiens hace entre 31.000 y 36.000 años en el corazón de la península ibérica, una región que hasta ahora se consideraba un lugar inhóspito e inhabitable durante los primeros milenios del Paleolítico superior.

Se trata del yacimiento de la Malia, un abrigo rocoso situado en una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara llamada Tamajón, descubierto en 2017. Desde que comenzaron las excavaciones en 2018, se han recuperado numerosas evidencias de presencia humana, tales como herramientas líticas y restos de animales con marcas de corte producidos por cuchillos de piedra en dos niveles estratigráficos diferentes.

El análisis de los conjuntos líticos del nivel inferior y, por tanto, más antiguo, y la datación directa de restos óseos con modificaciones indudablemente antrópicas, han proporcionado una edad comprendida entre los 31.000 y los 36.000 años, correspondiente al Auriñaciense.

# La UBU participa en el primer hallazgo de síndrome de Down en neandertales

Antropólogos del Laboratorio de Evolución Humana de la UBU participan en el primer estudio de estas características

Un equipo de investigadores españoles entre los que se encuentran los antropólogos del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, José Miguel Carretero Díaz, Rebeca García González y Laura Rodríguez García (ULE), prueban que un individuo neandertal infantil con síndrome de Down sobrevivió en torno a seis años gracias a los cuidados desinteresados de su grupo.

Este estudio confirma el primer caso conocido de la existencia de homininos con síndrome de Down de una especie distinta a la nuestra en la historia de la Paleoantropología. El hallazgo constata, además, que el comportamiento de la comunidad incluía el altruismo, ya que se ocupaban de sus compañeros vulnerables. La pieza clave de la publicación reside en un pequeño fragmento craneal de la región del oído derecho procedente del yacimiento de Cova Negra (Xátiva -València) que ha sido analizado mediante Tomografía Computarizada.

El estudio reveló malformaciones características del síndrome de Down en el oído interno, que produjeron al individuo una pérdida de audición severa y un vértigo incapacitante, pero este individuo, lejos de ser abandonado, sobrevivió más de seis años gracias a los cuidados y la solidaridad del colectivo. Este estudio, que acaba de

ser publicado en la prestigiosa revista Science Advances, genera nuevas pruebas respecto a las relaciones sociales y las características que definían a las comunidades neandertales, como el sentido de pertenencia y el altruismo. Todos los grupos humanos se ocupan y cuidan en mayor o menor medida de las personas vulnerables y desde hace décadas, se sabe que los neandertales se ocupaban y cuidaban de sus compañeros vulnerables, comportamiento que también se ha detectado en sus antepasados de la Sima de los Huesos de Atapuerca. Sin embargo, entre los neandertales, todos los casos conocidos de cuidados afectaban a individuos adultos, por lo que

algunos científicos pensaban que no se trataba de un auténtico comportamiento altruista sino de un mero intercambio de ayuda entre iguales: Hoy por ti y mañana por mí. Lo que no se conocía hasta ahora era ningún caso de un individuo infantil que hubiera recibido ayuda, aunque no pudiera devolver el favor, lo que probaría la existencia de auténtico altruismo también entre los neandertales.

Eso es, según los autores del estudio, lo que significa el descubrimiento de Tina', apodo que han puesto los autores a este individuo, que sobrevivió por lo menos hasta los seis años. El estudio prueba tanto la existencia de personas con síndrome de Down en las comunidades de neandertales, como que dichos colectivos cuidaban y protegían también a estos individuos infantiles de forma altruista", afirman la doctora Mercedes Conde, codirectora junto con el profesor Ignacio Martínez, de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y de la Universidad de Alcalá.

### **GRUPO ANTOLIN - IRAUSA S.A.U.** (sociedad absorbente) ASH RECICLADO DE TECHOS S.L.U. (sociedad absorbida)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio ("RDL 5/2023"), de (entre otros) transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, se hace público que el día 10 de junio de 2024, los socios únicos de las sociedades Grupo Antolin - Irausa, S.A.U. y Ash Reciclado de Techos S.L.U., conjuntamente "Sociedades Partirionares" han aprobado la operación de fusión por Reciclado de Techos S.L.U., conjuntamente "Sociedades Participantes", han aprobado la operación de fusión por absorción de Ash Reciclado de Techos S.L.U., por parte de Grupo Antolin - Irausa, S.A.U., en virtud de la cual la primera se disolverá sin liquidación, transmitiendo en bloque todo su patrimonio a título universal en favor de Grupo Antolin - Irausa, S.A.U., subrogándose esta última en todos los derechos y obligaciones que ostenta Ash Reciclado de Techos S.L.U., en los términos y condiciones que constan en el Proyecto Común de Fusión, aprobado y suscrito por los órganos de administración de las Sociedades Participantes con fecha 30 de mayo de 2024.

de mayo de 2024. La fusión se realiza de conformidad con el régi-men simplificado previsto en los artículos 9 y 53 RDL 5/2023, al tratarse de una fusión de una sociedad íntegramente participada.

gramente participada.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las Sociedades Participantes en la operación de fusión de obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusión, así como a ejercitar los derechos reconocidos en el RDL 5/2023.

Burgos, 24 de junio de 2024.

Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Grupo Antolin - Irausa S.A.U. y de Ash Reciclado de Techos S.L.U,

Don Pablo Ruiz Ferreiro.

Don Pablo Ruiz Ferreiro.

# **OPINIÓN**

LA POLÍTICA y los políticos, como la vida misma, van quemado etapas. Aquellas que, en su caso, vienen marcadas por campañas, insultos, debates, más insultos, elecciones, muchos más insultos, y plenos, donde más allá de los insultos y de los ataques entre unos y otros no hay nada. Una de esas etapas que acaban que acaban de pasar los políticos de Castilla y León es la del Debate sobre el Estado de la Comunidad, ese que no les da a la gran mayoría de los procuradores para ganarse el dinero que se llevan por no hacer

Algunos ya están preparando la maleta de las vacaciones porque ya no tienen más que rascar. Hasta ahora sabían que cada quince días tenían que pasarse por el plenario de ese mausoleo de la avenida Salamanca de Valladolid, preguntarle al presidente de la



El debate de la nada

Junta, replicarle y, hala, sus más de 100.000 euros al año para la buchaca por ejercer de portavoz, cuando ejerce que eso de asistir a la junta del mismo nombre no parece que lo lleve muy bien. Pero no es el único, no se vaya a pensar ustedes. Y así nos va. Ya va siendo hora de que al Debate sobre el Estado de la Comunidad le

cambien el nombre. ¿No se le ocurre ninguno? Ahí va una propuesta: Debate sobre el Estado de la Nada. Y no, no me malinterpreten. Esa nada no va referida a Castilla y León. No es que Castilla y León no tenga nada. Al contrario, tiene mucho y bueno. Buena gente trabajadora, buenos empresarios, buenos agricultores y ganaderos, buenos sanitarios, buenos maestros y profesores, buenos profesionales de la atención a la dependencia y a los mayores. Pero, por desgracia, también cuenta con muchos y grandes problemas. Esa nada se refiere a los políticos y sus debates cada vez más estériles y que no sirven para nada, porque no solucionan ni un sólo de los problemas de esta tierra. Ahí están los desequilibrios entre provincias que, lejos de menguar, cada vez se agigantan más. Por no hablar de la despoblación, que sólo parece frenar esa migración que la derecha extrema quiere arrojar fuera y que busca oportunidades. Claro que algunas provincias, como el oeste de la Comunidad, ni la migración frena la sangría poblacional que se les avecina. Y, mientras, los políticos en el insulto y en la nada. La misma nada que sale, año del Debate sobre el Estado de la Comunidad. Un debate que para nada sirve a los castellanos y leoneses y en el que los políticos de uno y otro bando, de uno y otro color se dedican a escucharse a sí mismos. Suben al púlpito a soltar su mitin para mayor gloria de ellos y de los suyos.

Un Debate sobre el Estado de la Comunidad que, otro año más, se quedaba en la misma nada que se va a quedar, por cierto, la moción pro autonomía leonesa. Y eso lo sabe hasta el que la promueve.

# El Lexit deja en evidencia que el PSOE CyL es un verdadero jolgorio

EL DEBATE REABIERTO sobre la autonomía leonesa, el Lexit, con la moción aprobada en la Diputación de León, es tan legítimo, seguramente, como necesario. Eso mismo ocurrió hace varias décadas en la misma institución y no pasó de una algarada política. Como posiblemente ocurra ahora, que ante la falta de tensión informativa, sea una serpiente de verano de escaso recorrido para que todo siga igual, por mucha alteración que produzca estos días. Los debates territoriales no se sostienen desde el ímpetu o la improvisación oportunista. Los verdaderos se hacen con estrategia, sosiego y reflexión. ¿Se atreverá el PSOE a llevar la propuesta al Congreso de los Diputados, donde su secretario leonés es miembro de la dirección de grupo? El Congreso, que es el lugar en el que debe abordarse este asunto latente desde la creación de la autonomía de Castilla y León. ¿Lo llevarán a las Cortes de Castilla y León? Con toda seguridad, no. Porque sólo forma parte del circo en el que el domador es el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, que dicho sea de paso es el político más hábil de cuantos parasitan la política leonesa desde hace lustros trasegando por diversas instituciones para evitar la carcoma de la indolencia. Es el caso del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, leonés del Bierzo, de Bembibre, que repentinamente se ha convertido al leonesismo. No se sabe si por intervención divina de la Virgen de la Encina, de Santa Bárbara, o posiblemente por la influencia de Luis Mariano Santos, que es el que mece el sillón de Courel. Seguramente la explicación mundana es la más verosímil.

En cualquier caso, lo que ha quedado claro es que el PSOE de Castilla y León es un jolgorio. Su presunto líder, Luis Tudanca, al que el asunto le explotó en medio del debate del estado de la comunidad, ha optado por el silencio, a la vista de la jaula de grillos en la que se ha convertido su partido, donde todos opinan y cada cual tiene su versión, desde el secretario de León hasta el alcalde, pasando por el ministro Óscar Puente o el PSOE salmantino. La moción de la UPL no ha dinamitado la comunidad. Pero sí ha dinamitado definitivamente el liderazgo de Tudanca, si es que le quedaba alguno. Y en este caso, la responsabilidad es exclusivamente suya porque decidió abrir una guerra interna a cuenta de las facturas que le está pasando Pedro Sánchez a través de Ferraz. El jolgorio se ha instalado en el PSOE de Castilla y León a la vista de la nula autoridad que voluntariamente ha decidido imponerse Tudanca. Y esto, a un año de las próximas elecciones autonómicas. De estos debates estériles, sin conclusión práctica, seguirá sacando tajada la UPL de Mariano Santos. Queda dicho.

#### **ABEL**



#### **PAPAMOSCAS**

# El acomodador de las Cortes CyL

SEGURAMENTE SEA **Carlos Pollán** el político más abnegado de Castilla y León, sin ninguna duda. A su labor de ordenar el tráfico del rebaño de 81 individuos e individuas que acuden a meterse una billetada a los plenos y por pasar el rato tuiteando y metiendo el cuezo en internet, también tiene que hacer de acomodador, como si fuera la sesión dominical de tarde del extinto Emperador, mítico cine de la capital leonesa, que el PSOE lleva restaurando desde los tiempos de Zapatero, como todo lo que repara el PSOE de León. Muy dichosa ella, **Cuca NoAmarra**, vino al pleno de política general y se colocó en segunda fila sin tener abono. Ella que institucionalmente no es nadie. Nadie más que el resto de parlamentarios nacionales para los que está reservada la última fila del hemiciclo, no gallinero, que eso es para invitados y demás comparsas. Y llegó el avispado de **Pablo Fernández**, el cada vez Podemos me-

nos, y le puso la linterna. Pollán no dudó en ponerla en su sitio. Aunque se resistió la arrogante. Tuvo que decírselo tres veces y escuchar las inapropiadas quejas de **De la Hoz**, que estaba de despedida, no de soltero, sino de las Cortes, que es parecido. El caso es que Pollán acodó a Cuca muy cucamente en su sitio, no en el que se buscó ella, como si fuera la final de la Champions de París, que se llenó de jetas que se sentaban donde se les ponía por los huevos, buscando el mejor asiento posible. El caso es que Cuca hizo el ridículo. Una vez más hizo de Cuca. Y, claro, uno se da cuenta que este es el personal que rodea a **Feijóo** y empieza a comprender muchas cosas, amigo **Sancho**, de lo que le sucede al PP. Se ha llenado de acomodados, que no cuentan que en la vida está cada vez más plagada de Pollanes dispuestos a poner al personal en su sitio. Por otra parte, el PSOE de León se encargó de arruinarle con el Lexit el día a **Tudanca**, que ya iba mermado, para mayor gloria de **Mañueco**, perfectamente acomodado en su papel de presidente de larga duración.

# EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

#### REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO: Alberto Marroquín

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca-Romero DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión. Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid)

28821 Coslada (Madı DEPÓSITO LEGAL: BU - 228 - 1999

# Puente entiende el 'Lexit': «Castilla y León no ha funcionado en lo identitario»

• La moción leonesista provoca un aluvión de reacciones en el PSOE autonómico: el alcalde de León replica al ministro de Transportes, en Salamanca afean la moción, el Bierzo tira para la comarca y Tudanca hace mutis

#### SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

La Diputación de León abrió el miércoles el melón de la secesión en la Comunidad Autónoma, con una moción de UPL apoyada por el PSOE de esa provincia y con rapidez, ayer jueves, se produjeron dos fenómenos simultáneos: por un lado, el PSOE de Castilla y León entró en efervescencia en un desbarajuste colectivo, como pollo sin cabeza, en el que unos miembros arremetieron contra otros mientras el jefe de todos, Luis Tudanca, calló ante la polémica. Por otro lado, ante la perspectiva del 'Lexit', miembros del Gobierno y otros cargos públicos del Partido Socialista salieron a la palestra para ahondar la brecha, para abrirla todo lo posible.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que «entiende y respeta» la moción de esa Institución provincial, y consideró que Castilla y León «no ha funcionado» en lo referente al sentido de pertenencia de los ciudadanos a un territorio común. No tardó en comparecer su tradicional antagonista, el alcalde de León, José Antonio Diez, que se despachó contra Puente asegurando que piensa que lo de León es «un capricho», y lo consideró «no autorizado» para hablar de la provincia, mientras proponía una autonomía de León con Asturias.

Por otro lado el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, consideró que hay poco de lo suyo en todo este asunto, que se estaba «hablando poco de El Bierzo», mientras el temporal pillaba al Secretario General del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, o sea el jefe de todos, en Las Cortes, y no salió de allí a decir ni mú sobre el particular.

Poco después de hablar Puente otro ministro aportó más división al panorama, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al manifestar que es «legítimo» que territorios como León quieran ampliar sus competencias y configurarse en autonomías.

No faltaron otros como el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que no dudó en echar la culpa de la iniciativa al Partido Po-



Óscar Puente durante una intervención en el Congreso, en una foto de archivo. ICAL

pular ya a Vox, ya que una parte del territorio de la Comunidad se siente «agraviada», según él, por gobiernos de esos dos partidos. El PSOE provincial de León, en boca de su presidente provincial, Javier Alonso Cendón, fue un paso más allá y dijo que no es que León quiera irse, «es que la Junta se ha ido de León».

Lo que parece una nueva ofensiva para extender el problema del nacionalismo a la catalana a todo el territorio nacional, empezando por Castilla y León, contó con un aliado de excepción, Óscar Puente, quien en declaraciones durante una entrevista radiofónica en Onda Cero consideró a Castilla y León, más o menos, una autonomía fallida.

Aunque aseguró que el apoyo del PSOE a la moción separatista de UPL en la Diputación de León es «la posición del PSOE de León», y no la posición del Partido Socialista nacional, y aseguró que en lo personal él ha sido «la bestia negra del leonesismo en muchas cosas», deslizó

por otro lado: «Lo que hay que entender es que Castilla y León es una comunidad autónoma que se crea por las razones que sean, con esa configuración, y que nunca ha cuajado como tal, no hay una identidad castellano y leonesa en la ciudadanía de Castilla y León, yo creo que los leoneses nunca han aceptado, nunca han asumido su pertenencia a esa comunidad, hasta el punto que somos, yo creo, la única comunidad autónoma que tiene una fiesta de su día y no la celebramos juntos», apuntó.

### DOS FIESTAS

«Incluso desde el PSOE de León se propuso celebrar dos días. Algunos se enfadaron conmigo cuando me preguntaron y dije que no me parecía mala idea, dos fiestas, nosotros vamos a la suya y que ellos vengan a la nuestra», explicó el ministro durante la entrevista. El caso es «buscar fórmulas de encaje, que ellos se sientan más a gusto», añadió. «La realidad es que eso no se ha producido, y están

planteando esta cuestión. Yo lo respeto y lo entiendo», concluyó.

En cuanto a su posición particular, no quiso decantarse por un 'a favor' o 'en contra' de la separación de las dos regiones, aunque reiteró que «Castilla y León lleva cuarenta años de existencia y desde el punto de vista del sentido de pertenencia no ha funcionado, esta es la realidad».

«Me duele», añadió, «porque tampoco lo entiendo muy bien, no veo que vaya a cambiarles la vida a los leoneses por estar aparte, pero ellos lo creen, lo creen firmemente, creo que están siendo perjudicados. Yo creo que con las cifras en la mano, no es cierto», señaló. «Creo que tienen problemas, sin ninguna duda, y claro que necesitan una especial mirada, también políticos locales con mejores ideas», reprochó. «No todo va a venir de fuera, pero esto es lo que hay».

te es la provincia que tiene la crisis estructural más importante, es una provincia en la que cae la población a plomo, que ha perdido mucha actividad que en la historia le ayudó mucho, como la minería, y que no ha encontrado recursos alternativos para hacer frente a esa crisis», por tanto «merece una especial atención».

En cuanto a una futurible postura del Gobierno de España sobre el tema, Puente no se decantó: «Vamos a ver, el camino muchas veces se hace andando», concluyó.

Poco después de su entrevista en Onda Cero salió a criticarle el alcalde de León, José Antonio Diez, que defendió una autonomía propia para provincia de León, al considerarla «la idónea», aunque también se mostró abierto a una unión con Asturias «que se justificaría históricamente». Así lo apuntó al reconocer que una autonomía de la antigua Región Leonesa «parece prácticamente imposible» debido a «la falta de respaldo y apoyo especialmente en las tierras zamoranas y salmantinas».

Diez consideró que «lo más importante» ahora es «saber qué camino se va a seguir para que las ideas tengan el mayor éxito posible». En este sentido, señaló que alcanzar la autonomía de la Región Leonesa «a tenor de lo que exigen realmente los procedimientos para alcanzarla, parece prácticamente imposibles». Por este motivo, se preguntó «cuáles van a ser los pasos que se van a dar desde el PSOE» en el ámbito interno «tanto a nivel autonómico como a nivel federal».

El alcalde de León no dudó en responder Óscar Puente, de quien comentó: «¿Qué puedo esperar de alguien que cuando era alcalde manifestaba claramente que para qué León necesitaba un aeropuerto o que nos recordaba que deberíamos irnos a Valladolid porque era ese tipo de ciudades lo que demandaba el futuro?». Diez, aseguró que Puente «es una persona evidentemente que no está autorizada para opinar sobre los leoneses» porque «desconoce plenamente la cuestión y lo que se defiende», ya que «sigue pensando PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

Puente había partido del diagnóstico de que León es una tierra que «necesita mucha ayuda». «Soy de los que sostiene que León probablemen-



LEÓN **SALAMANCA SEGOVIA PALENCIA SORIA** 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁGREDA **ASTORGA** ÁVILA BÉJAR ARENAS DE SAN PEDRO 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM ARANDA DE DUERO **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

que se trata de un capricho o que León se encuentra bien tratada».

Por su parte el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, afeó la postura de sus compañeros socialistas leoneses en la moción pro autonomía leonesa. La cuestión es que la iniciativa incluye a las provincias zamorana y charra. «Los salmantinos y las salmantinas y a somos mayores para decidir qué queremos y cómo lo queremos», afirmó.

Serrada indicó, en declaraciones a Ical, que este asunto «no es una preocupación» para los salmantinos. «Este debate no está ni en nuestra ciudad ni en nuestra provincia», insistió, en referencia a la posibilidad de separar Castilla y León, con Salamanca en la parte leonesa. "No entiendo por qué se pide algo en nombre de nosotros y algo tan importante y tan decisivo como lo que se pidió ayer en la Diputación Provincial de León», reiteró.

Otro socialista, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, aseguró entender «la situación de descontento» en algunos lugares de la Comunidad y consideró que la moción «en ese sentido puede servir como toque de atención a la Junta de Castilla y León para tener más cuidado con esas provincias, o con esos territorios que se sienten, y con razón además, maltratados», matizó.

 $Sin\,embargo, \\ \\ \text{``embargo'}, \\ \\ \\$ como representante institucional de todos los bercianos y bercianas, estoy más preocupado de gestionar ante esa Junta de Castilla y León la solución a esos problemas graves que nos afectan desde el punto de vista de la sanidad, la educación, servicios industriales, infraestructuras, sector industrial», precisó. El presidente berciano concluyó, precisamente, con una puntilla a los grupos políticos de la Diputación provincial: «Por cierto, oí poco ayer la palabra 'Bierzo', oí mucho León pero escuché poco la palabra 'Bierzo'», apuntó.

Reforzó la postura de Puente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que consideró «legítimo» que haya territorios que quieran ampliar sus competencias y configurarse en autonomías dentro del Estado de las Autonomías en vigor. Lo dijo en declaraciones a los periodistas en el marco del Foro de la Nueva Comunicación, organizado por Nueva Economía Fórum, donde aprovechó para pedir respeto hacia «las mayorías de cada Administración».

#### **CONSENSO**

El ministro comentó que primero esperará a conocer el contenido de la moción aprobada el miércoles por el Pleno de la Diputación de León sobre la autonomía leonesa para pronunciarse sobre su contenido, y en todo caso apeló al consenso en esta cuestión.

Preguntado por si el Gobierno apoyaría la configuración de León como comunidad autónoma, siguiendo lo establecido en el artículo 143 de la Constitución, llamó a esperar que se reciba la propuesta debatida ayer en la Diputación de León y apeló al consenso. Tras reivindicar que el PSOE «apoya sin fisuras» la Constitución en 1978, refrendó, en declaraciones que recogió Ical: «Creemos y defendemos el Estado de las Autonomías», por lo que «cualquier iniciativa será estudiada por el Gobierno central».

Por su parte el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, no dudó en echarle las culpas detodo al adversario: «Hay una parte del territorio de la Comunidad que se siente agraviado por los gobiernos del Partido Popular y Vox». «Eso es lo que está encima de la mesa en estos momentos», respondió al ser preguntado sobre su opinión respecto que el miércoles saliera adelante en la Diputación de León una moción pro autonomía con los votos a favor del PSOE y UPL.

«Mi postura como alcalde ya la conocen, y como delegado no puedo aportar mucho más», añadió el delegado, que fue durante veinte años alcalde en Cistierna (León) y en el pasado mandato vicepresidente de la Diputación de León.

El PSOE leonés también dio ayer su versión: «No es que León quiera irse, es que la Junta se ha ido de León» aseguró el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, preguntado sobre la moción pro autonomía de UPL que apoyó la formación.

Eltambién diputado nacional afirma que la provincia ha sufrido «una nula descentralización, una política que no cuenta con las administraciones locales, el abandono de las comarcas en proceso de despoblación y un nulo reconocimiento a la historia y personalidad de León. Estas políticas de la Junta explican nuestra situación actual», añadió en declaraciones que recogió Ical.

Después de que el PSOE de León –al contrario de lo ocurrido anteriormente en el caso de los municipios– diera libertad de voto a sus diputados provinciales, lo que permitió sacar adelante el texto planteado por la Unión del Pueblo Leonés, el partido señala que «es innegable que los gobiernos consecutivos del PP, y ahora de PP y VOX, que han estado en el poder durante más de 35 años en Castilla y León, han causado un deterioro significativo en la provincia de León».

«Desde el PSOE de León creemos firmemente en la necesidad de cambios profundos para nuestra provincia», subrayó, antes de señalar que continuarán «trabajando para que León y el resto de provincias de Castilla y León puedan disfrutar de un desarrollo equilibrado y sostenido, asegurando un futuro mejor para todos».

Aseguró Cendón, además, que su partido representa un proyecto «sólido y con visión de futuro» para Castilla y León, donde busca «que todas las provincias progresen al mismo ritmo». «Nuestro objetivo es nivelarnos hacia arriba, proporcionando servicios públicos de calidad, crecimiento económico y prosperidad para todos los ciudadanos», concluyó.

# Carriedo circunscribe la moción leonesista al «pago de un precio político»

Los presidentes de las diputaciones de Zamora y Salamanca descartan participar en una iniciativa que las incluya en León

### S. G. C. VALLADOLID

Las declaraciones de rechazo a la moción secesionista pro autonomía leonesa aprobada el miércoles en la Diputación de León se sucedieron en la jornada de ayer. Para el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, la iniciativa leonesista aprobada con los votos de UPL y el PSOE se circunscribe al «pago al precio político» por el pacto de gobernabilidad en la Institución provincial.

Carriedo hizo un paralelismo de lo ocurrido con el Gobierno de España, con partidos que «perdieron las elecciones y tienen un pacto» para gobernar. «Es el pago de un precio político para mantenerse en el gobierno de unas instituciones donde han perdido las elecciones pero quieren gobernar», dijo. El también consejero de Economía y Hacienda insistió en que el pasado miércoles «asistimos al pago de ese precio político, igual que asistimos con más frecuencia de la recomendable en el Congreso de los Diputados con tal de permanecer en el Gobierno», remarcó en declaraciones que recogió Ical.

Carriedo dejó claro que sus críticas no van dirigidas a gobiernos de coalición en genérico sino a aquellos que pagan un precio político «con lo que es de todos para mantenerse en un gobierno». En este sentido, sentenció que no le parece bien que para seguir siendo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pague con la «ruptura» de la igualdad, con la amnistía, con 15.000 millones de condonación de deuda para los separatista y con un sistema de financiación singular.

El portavoz de la Junta incidió en que en Castilla y León están a favor de la «Constitución y del Estatuto de Autonomía» y advirtió de que acudirá a las vías jurídicas que sean necesarias, a los tribunales, cuando haya documentos que certifiquen esas decisiones que se negocian en Suiza.

#### QUE SE ACLARE

En ese contexto, Carriedo lamentó que en el PSOE de Castilla y León «haya varias ideas» y trasladó su preocupación porque en el partido de Luis Tudanca convivan «opiniones tan distintas dependiendo del día y el lugar». Así, reprochó que es «muy dificil alcanzar acuerdos» porque «primero debe aclarase el propio PSOE sobrelo que piensa y qué idea tiene».

«Nosotros lo tenemos claro, el Estatuto y la Constitución española y centrarnos en los problemas importantes de la gente», razonó, para expresar que «hay que diferenciar entre los proble-

# UN PUEBLO SALMANTINO 'SE SUMA' A LEÓN

El Ayuntamiento de La Zarza de Pumareda, en la provincia de Salamanca, aprobó en la tarde del miércoles una moción mediante la cual se solicita la formación de una comunidad autónoma propia para la región leonesa, integrada por la propia provincia charra, Zamora y León. «Castilla y León, territorialmente, es muy difícil de llevar», manifestó el alcalde, Javier Recio, acerca de la iniciativa validada en la sesión plenaria que él mismo presidió.

Alcalde desde 2015, anteriormente bajo las siglas del Partido Popular, Recio defendió la autonomía leonesa en base a «la realidad del día a día» en Castilla y León, «la comunidad más grande de Europa», con un territorio equiparable en superficie al de Portugal. En declaraciones a Ical, ejemplificó con el «progreso» experimentado por otras comunidades autónomas más pequeñas, como La Rioja, Cantabria o Murcia, la petición del municipio para que la región leonesa sea autonomía propia.

«Esto es por la cercanía. Por mucho que quiera la Junta llegar a todos los problemas que existen en los pueblos de Castilla y León, es imposible. Atajaríamos antes los problemas», apuntó. «En nuestra zona, por ejemplo, el tema del puente con Portugal se hubiera atajado porque se hubiera visto con otras miras», agregó el regidor.

mas del PSOE y los de los ciudadanos, que no son los mismos». Y es que «el PSOE a veces cree que sus problemas son los de los ciudadanos y no», prosiguió, para defender que en la Junta trabajan para solventar las necesidades de las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes y por contar non unos servicios públicos de calidad. «Estamos a lo que nos parece importante, que son los problemas de las personas, mientras el PSOE está a sus problemas», concluyó.

Por otro lado, las diputaciones de Salamanca y Zamora—provincias que la moción de UPL apoyada por el PSOE incluye en una futurible autonomía leonesa—, rechazaron de plano la propuesta y la consideraron alejada de las preocupaciones de los ciudadanos.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, criticó al Partido Socialista por apoyar la moción. «Como si no tuviéramos suficientes independentistas en España», ironizó en la Sala de Comarcas del Palacio de la Salina.

# $\textbf{ <math> \ \, (OCURRENCIA) }$

«Eso me parece una ocurrencia», aseguró el mandatario provincial. «Nosotros no estamos en esa tesitura. En Salamanca no existen este tipo de cuestiones, no estamos en eso», insistió en declaraciones que recogió Ical. Eso sí, Iglesias no dejó pasar la oportunidad para criticar la actuación del PSOE en la Institución provincial leonesa: «A mí me sorprende que el PSOE, un partido de ámbito nacional con vocación de gobierno, esté metido en esas tretas», agregó.

En definitiva, rehusó centrar el foco en la autonomía leonesa, a pesar de que el texto validado en León incluye a la provincia charra y también a la zamorana. «No me parece un tema para centrarme demasiado. Nosotros aquí estamos trabajando para los cuidadanos de Salamanca. Tenemos un proyecto para mejorar día a día la calidad de vida de los habitantes de la Salamanca rural y de los municipios de la provincia, y eso es lo que nos ocupa todos los días. Lo demás, fuegos de artificio», concluyó.

En la misma línea el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, consideró que no existe un debate sobre la autonomía del antiguo reino de León, que incluiría también a Salamanca y Zamora, «en la inmensa mayoría» de la sociedad zamorana.

«Como presidente de la Diputación, puedo decir que la percepción que tenemos en la provincia de Zamora es muy diferente a la que puede tener el PSOE en esta cuestión. Este es un debate que hoy no está en la sociedad zamorana. No preocupa a la inmensa mayoría los zamoranos lo mas mínimo», insistió.

Una postura parecida mostró el alcalde 'popular' de Ponferrada, Marco Antonio Morala: «León puede pedir lo que quiera pero con Ponferrada y El Bierzo que cuenten para otras cosas, porque estamos hablando de política seria y, desde luego, eso no lo es». Así de rotundo se manifestó el regidor porferradino, quien opinó que «este tipo de aventuras localistas no conducen a nada».

# El PP no acepta amenazas de VOX sobre política migratoria

«La política sobre migración la marca la consejera de Familia», defiende el portavoz de la Junta y vuelve a señalar que «Castilla y León es una tierra de acogida»

#### RAÚL RUANO VALLADOLID

Al Partido Popular de Castilla y León no le ha temblado el pulso y no acepta las amenazas de VOX en materia migratoria. La portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, tildó la futura modificación legislativa para regular el reparto de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) de «parche» y consideró que la actuación pretende «extender este problema por la Europa continental». Una postura de VOX que pondría poner en riesgo sus pactos autonómicos si el PP acepta este reparto de migrantes, pero los de Alfonso Fernández Mañueco rechazan esta posición de su socio de Gobierno: «La postura de la Junta la marca la consejera de Familia».

Así lo afirmó el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien resaltó que «Castilla y León es tierra de acogida». Unas palabras que señaló apenas un día después de que Millán indicara que sí el PP acepta esa modificación legislativa, «se convocara una mesa de se-

guimiento de pacto que permite la gobernanza del Partido Popular».

De esta manera, el PP desoye a su socio de Gobierno y reitera la posición del Ejecutivo autonómico como ha hecho en anteriores ocasiones: «La posición de la Junta la marca la consejera de Familia», Isabel Blanco (PP). En la rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo indicó que la Comunidad «siempre» ha sido «una tierra de acogida a quienes más lo necesitan». «Castilla y León ofrece solidaridad, la vamos a seguir ofreciendo en el futuro», sostuvo y afirmó que la Comunidad tiene «la máxima disposición a ejercer la solidaridad». En esa línea, sostuvo que la Junta cuenta con la «máxima disposición a ejercer solidaridad y seguir siendo tierra de acogida». De hecho, Carriedo sostuvo que esta es la postura que trasladará Castilla y León en la Conferencia Secto-

En cambio, el partido de Abascal «valora» todas las opciones si las comunidades en las que comparte gobierno aceptan la distribu-



Carlos Fernández Carriedo ICAL

ción de menos migrantes no acompañados. Una situación que describen como «crítica», según señalan desde Europa Press.

Tras dejar clara la posición del Ejecutivo autonómico, el portavoz de la Junta exigió al Gobierno de España «igualdad e información». «Queremos información, es bueno que se informe a las comunidades autónomas para que podamos participar y poner en marcha los ser-

vicios». En esa dirección, remarcó que es importante la «igualdad» entre todas las comunidades.

El reparto de menores no acompañados está ahora sobre el tablero político nacional porque el Gobierno quiere llevar al Congreso de los Diputados la reforma de la normativa en julio. Un cambio en el texto que puede llevarse a cabo a través de una proposición de ley o de un decreto ley, que tendría que ser respaldado por la Cámara Baja.

Para conseguir la mayoría parlamentaria necesaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya han tenido reuniones con los grupo para informar sobre dicho acuerdo. Precisamente, el Ejecutivo regional de este territorio está formado por Coalición Canaria y el Partido Popular.

Una propuesta de modificación que no ha sido del agrado de VOX. Su portavoz en el Congreso acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «seguir extendiendo» el problema de la migración.



 $\textit{Las autoridades atienden las explicaciones del director del aeropuerto de León, \'Angel Rubal. \ \texttt{ICAL}$ 

# Aena celebra los 25 años del aeropuerto de León en plena ruina de vuelos

# F. RAMOS VALLADOLID

El aeropuerto de León sobrevive gracias al dinero que se deja el Consorcio, integrado por Ayuntamiento y Diputación, para atraer los vuelos de Air Nostrum. La última casi a la carta, financiando un vuelo desde Oporto para traer portugueses a esquiar. La realidad de los números de Aena deja al aeródromo leonés con pérdida de pasajeros. El aeropuerto de León pierde un 5,6% de viajeros y se queda en 18.284 pasajeros en lo que va de año, según los últimos datos de

Aena. Y así, en plena ruina de vuelos y de viajeros, es como Aena celebra a bombo y platillo los 25 años del aeropuerto de León.

Una ruina que no es sólo este 2024. Respecto a 2019, el año anterior a la pandemia, el aeropuerto de La Virgen del Camino en León se deja casi el 34% del pasaje.

Y, por si esto no fuera suficiente, de las 16.374 operaciones en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, el leonés se quedaba en las 1.036, un 21,6% menos que en 2023.

Números que no escuchaban en la celebración de esos 25 años de la que se descolgaba el presidente de Aena, Maurici Luceni, y que sí contaba con la presencia de la directora general de aeropuertos, Elena Mayoral, quien recordaba que «hace 25 años se puso en servicio una infraestructura en la provincia de León para la comunicación de sus habitantes y su desarrollo turístico», para lo que se contaba con «el interés de la sociedad, la voluntad de los gestores púbicos y el beneplácito del Ministerio de Defensa».

Un cuarto de siglo en el que se ha llevado a cabo «un crecimiento en infraestructuras, equipamiento, operativa y presentación de servicios esenciales, como vuelos para la Organización Nacional de Trasplantes o los operativos contra incendios».

También asistía a la celebración del primer cuarto de siglo del aeropuerto de León el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien puso de relieve la posibilidad que supuso la infraestructura al ofrecer «una conectividad más rápida y moderna para el territorio» al ejercer como «pilar para el desarrollo económico y social de la provincia»

Era el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, quien aprovechaba la ocasión para remarcar que el aeropuerto «podría convertirse en uno de los motores económicos de la provincia» de la mano de la terminal de mercancías. En este sentido, aludía al desarrollo de un estudio de viabilidad con el objetivo de que ello «sea una realidad» y se convierta en la primera del noroeste de España.

El acto de celebración del 25 aniversario del aeropuerto contaba con la asistencia, entre otras autoridades, del alcalde de León, José Antonio Diez, el regidor de Valverde de la Virgen, David Fernández, o el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, además de una nutrida representación de empresarios de toda la provincia.

# Detenida una exempleada por el sabotaje a la bodega de José Moro

F. RAMOS VALLADOLID

Detenida y puesta en libertad al no haber riesgo de fuga. Ana Isabel M., la mujer arrestada por el sabotaje de Cepa 21 es una ex trabajadora de 38 años que llevada un año trabajando en la bodega y había sido despedida dos días antes, según detallan desde la investigación

«Tras un minucioso análisis y con los indicios obtenidos, los investigadores llegaron a la conclusión de que la autoría correspondería a una persona que había sido despedida de la empresa, concretamente su contrato expiró dos días antes de los hechos, aunque el despido se le había comunicado quince días antes, lo que pudiera haber sido fundamental para la planificación del hecho a la postre cometido», detalla el comunicado remitido por la Subdelegación del Gobierno.

#### VILLAESCUSA DE ROA

Todo para acabar con su detención ayer jueves día 27 de junio y proceder al registro en su domicilio en la localidad de burgaslesa de Villaescusa de Roa (Burgos).

Además, en la misma nota se detalla que también se procedía a la investigación de su pareja sentimental por su posible relación con los mismos hechos. Pareja que, finalmente, era puesta en libertad el mismo día de su detención.

Libertad que también decretaba el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid para la sospechosa, quien se negaba a realizar declaración alguna, ni a la Guardia Civil, ni a la magistrada.

Los hechos que desembocaban en la operación de la Guardia Civil 'Malapriba', que acaba con la detención de la extrabajadora, se produjeron a las 03.30 horas del 18 de febrero, cuando una persona entraba en las instalaciones de la bodega haciendo uso de una llave de la puerta de la sala de bombas, detalla la investigación de la Guardia Civil.Una vez en el interior, la autora introducía de modo certero la clave para el desarme de la alarma, pero desconociendo que se encontraba desconectada, procedía al armado de la misma, por lo que apresuradamente procedía a la apertura del grifo de cinco depósitos de fermentación, de los cuales tres contenían género en su interior y los otros dos se encontraban vacíos, desperdiciando un total de 60.000 litros. En el hecho se derramó vino que la propia bodega valoara en 2.535.385 euros, tratándose de la pérdida de parte de la cosecha de tres de los vinos más comercializados.

# La Junta vetará las ayudas al alquiler a quien rechace un empleo o esté en situación ilegal

PP y VOX aprueban la resolución para modificar las bases de las ayudas al alquiler para denegarlas al rechazar una oferta de empleo o formación, además de exigir la residencia legal en la región un año antes de la solicitud

#### VALLADOLID

El procurador de Vox Ignacio Sicilia estejueves ante el Pleno de las Cortes para defender las propuestas de resolución que su Grupo presentó de forma conjunta con el PP al Debate de Política General y aseguró que su partido quiere emular la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, al condicionar la recepción de ayudas públicas a no rechazar un empleo. Durante su intervención en defensa de sus propuestas Sicilia señaló que «el estado del bienestar está fundamentado en que todos los ciudadanos tienen derechos y obligaciones». «La recepción de estos derechos, en forma de ayudas, tiene la condición de cumplir una serie de requisitos integrados en los principios de equidad, justicia, solidaridad y proporcionalidad», señaló.

«Meloni ha aplicado estas medidas en Italia que condicionan recibir ayudas públicas, sociales, a no rechazar un puesto de trabajo. El paro en Italia ha bajado a los niveles más bajos desuhistoria, desde los más bajos desuhistoria, desde los más bajos des el 2008 y en Castilla y León queremos aplicar estas ideas y estas líneas que están demostrando éxito», defendió Sicilia, quien detalló que en Castilla y León se han rechazado de forma «injustificada» en el último año 9.244 ofertas o acciones de inserción, orientación y formación, informa Europa Press.

De este modo, el procurador de Vox defendió su propuesta de resolución que aboga por no conceder ayudas al alquiler a aquellas personas que hayan rechazado «injustificadamente» una oferta de trabajo y que no tengan residencia legal en Castilla y León «un año antes de la solicitud». «No tengan ninguna duda de que continuaremos trabajando en acciones que sigan esta línea de acción», señaló.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron 65 propuestas de resolución presentadas en el debate de política general de la Junta, de las que 60 estaban firmadas por los socios PP-Vox y cinco por la oposición -una del PSOE y cuatro de Soria Ya-. Además, hubo unanimidad de los grupos en cinco iniciativas, tres de 'populares' y de los de Santiago Abascal y una de los socialistas, sobresanidad, mayores y los centros para víctimas de agresiones sexuales.

En conjunto llegaron al pleno 149 propuestas de los grupos, porque la Mesa no admitió a trámite la número ocho del Grupo Mixto, presentada por Pablo Fernández (Unidas Podemos), que instaba a la Junta a «aprobar una ley antibulos». Las votaciones pusieron el punto final a este debate de política general, el tercero del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que hace nueve meses se sometió al anterior. En esta sesión, sólo



EL ADIÓS DE RAÚL DE LA HOZ. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, vivió ayer su último pleno autonómico y partirá a Bruselas tras ser elegido en las urnas como eurodiputado. Todos los portavoces de la cámara le desearon suerte en su nuevo cargo en el Parlamento Europeo, así como el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán.

cuatro de cada diez iniciativas fueron aprobadas -65 de 149-, la gran mayoría de PP y Vox, frente a una de los socialistas y cuatro de Soria Ya. La oposición socialista sólo logró el apoyo de los socios mayoritarios y de toda la cámara a la apertura inmediata de los centros de crisis de atención integral a las víctimas de violencia sexual en todas las provincias, que pedían además que la Junta tuviera que financiar estos dispositivos con fondos propios en caso de tener que devolver la financiación recibida. De la misma forma hubo unanimidad en torno a tres propuestas de PP y Vox para extender el modelo de consulta de práctica avanzada de cuidados de enfermería en los hospitales para la atención al paciente crónico y pluripatológico, así como para pedir

que se apruebe de forma consensuada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un Plan Nacional contra las agresiones a sanitarios, y para seguir incrementando el número de plazas para personas mayores del Programa Interuniversitario de la Experiencia y que aumenten las localidades en las que se ofrece como la modalidad 'on line'.

También salieron adelante tres propuestas de Soria Ya para instar al Gobierno a elaborar un estudio de viabilidad, que incluya criterios sociales y de vertebración del territorio, para la construcción de una autovía que una la localidad de Daroca (Zaragoza) con Burgos, siguiendo el trazado de la N-234, ante lo que se abstuvo el PSOE. También se acordó pedir al Ejecutivo central, sólo con la abstención de Por Ávila, las conexiones ferroviarias necesarias entre el Corredor Atlántico y el Mediterráneo, y el inicio, a la mayor brevedad, de las actuaciones para electrificar la línea ferroviaria Soria-Torral-

Además, Soria Ya logró que PP, Vox, UPL, Por Ávila y Francisco Igea aceptaran, conla abstención de PSOE y Unidas Podemos, instar a la Junta a aprobar antes de agosto las relaciones de puestos de trabajo pendientes desde hace tiempo, así como que establezca un «criterio diferenciador» para puestos de empleados públicos de difícil cobertura.

# Tudanca vuelve a chotear a VOX y coloca la bandera LGTBI en las Cortes

#### FELIPE RAMOS VALLADOLID

La bandera arcoíris luce en las Cortes de Castilla y León. Y no porque el presidente de las Cortes, Carlos Pollán de VOX, haya decidido ir contra su criterio y el de su partido. El símbolo del Día del Orgullo luce porque el Partido Socialista de Luis Tudanca vuelve a chotear a VOX y coloca la bandera LGTBI en las Cortes de Castilla y León

Ni amenazas con retirarla, como hacía el año pasado Pollán, quien conminaba al PSOE a su retirada, ni la denuncia del sindicato Manos Limpias, que el TSJ de Castilla y León dejaba en nada. Los socialistas, como ya hicieran el año pasado, vuelven a hacer que la bandera arcoíris, símbolo del colectivo LGTBI, luzca sobre uno de los laterales de la sede parlamento autonómico en Valladolid, concretamente donde tienen sus despachos el Grupo Socialista, en un acto de respaldo a la celebración este jueves del Día del Orgullo.

De nuevo, la enseña símbolo de la



El PSOE cuelga la bandera LGTBI en las Cortes. ICAL

diversidad sexual está colgada en la fachada de los despachos, en la cuarta planta, de la sede de las Cortes de Castilla y León, en apoyo a un colectivo que consideran «atacado» por la Junta, en concreto por los miembros de Vox.

Ante esta actuación de los socialistas, Pollán pidió que retirasen «sin dilación» las «dos banderas colocadas en el exterior de la fachada de las Cortes de Castilla y León». El presidente de las Cortes argumenta que «la fachada de un edifico público forma parte de la imagen exterior del mismo», motivo por el que «no puede quedar a disposición de los Grupos Parlamentarios o de los procuradores aquello que se proyecta exteriormente en las fachadas de la sede de la cámara».

A mayores de este requerimiento, Carlos Pollán le remite una carta a Luis Tudanca en la que señala que «las únicas banderas oficiales de las Cortes son la de Castilla y León y la de España. Esta última, como sabe, representa a todos los españoles, con independencia de su condición. Cualquier otra bandera sobra. Cualquiera».

En su misiva, el presidente de las Cortes indica que el reglamento «regula trámites suficiente para que ningún debate se quede sin plantear. Quien se salta esos trámites busca hacer de la política un espectáculo. Cuando se ca en en eso, la legítima reivindicación cede paso al afán de protagonismo o, más triste, es síntomas de irrelevancia política». Recuerda que el pasado año el PSOE ya colocó la misma bandera en el mismo emplazamiento: «Se les hizo un requerimiento para retirarla, como se hubiese hecho con cualquier otro grupo por cualquier otra bandera».

«Confiaba en que este año usted y su grupo no cayesen en la infantilización de la política y el victimismo sin fundamento. Ante la falta reitera de madurez, y para evitar usos partidistas, no me queda sino proponer en los próximos días la regulación de los espacios comunes de Cortes», asegura Pollán en su carta a Luis Tudanca.

# **ESQUELAS**

# FARMACIAS COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE BURGOS **DE GUARDIA**

SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9.30h a 22.00h)

- Avda. Reyes Católicos, 20
- Vitoria-Bda. Juan XXIII, nº I
- Avda. del Cid, 43-45
- Francisco Sarmiento, 8
- Plaza Mío Cid, 2

**SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA:** (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Avda, de los Derechos Humanos, 33
- Francisco Sarmiento, 8



# **DOÑA PAULA** HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Falleció en Burgos el día 27 de junio de 2024, a los 87 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Su hermana: Severina. Sobrinos, amigos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes día 28 a las 17h. en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Palacios de la Sierra (Burgos). Acto seguido se procederá a la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidac

itorio Albia de Palacios de la Sierra (Burgos)



# DIEGO DELGADO MALDONADO

Falleció en Burgos el día 27 de junio, a los 37 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados padres: Francisco Javier y Encarna. Hermanas: Ana y Bea. Hermano político: Roberto Sobrinos: Daniel y Ángela. Tíos, primos y demás familia

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes a las 13.15h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 28 de junio de 2024



para empleo en el hogar, acompañ en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...

> **PONTE EN CONTACTO CON**

burgos

acoge

C/ Padre Aramburu, 2 · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 burgos.acoge.laboral@redacoge.org



# DOÑA MARÍA DOLORES **DELGADO RUEDA**

(VDA. DE DON EMETERIO MIRÓN DEL HOYO)

Falleció en Castrourdiales (Cantabria) el día 27 de junio, a los 97 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Francisco Javier y María José. Hijos políticos: María del Mar y Benjamín. Nietos: Diego y Marina. ermanas: María del Rosario (†) y María Luz. Hermano político: Jesús (†). Sobrinos: Manuel Ignacio, Jesús, Fernando y Alfonso. Sobrinas políticas: Yolanda y Laura. Primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana sábado a las 12.15h. en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de Briviesca para su inhumación

Vivía: Avda, La Paz, 25 (Burgos). Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'

Burgos, 28 de junio de 2024



# DON PABLO ANGULO NOGAL

Falleció en Burgos el día 27 de junio, a los 102 años de edad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña Elisa Santamaría Nogal. Hijos: Silvino y Juan Antonio. Hijas políticas: María Ascensión y Gretel. Nietos: Elena, Carlos, Diego, Elisa e Ivana. Hermano político: Tomás Sobrinos y demás familia

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes a las 18h. en la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Tardajos. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad

Vivía: Tardajos (Burgos).

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 28 de junio de 2024

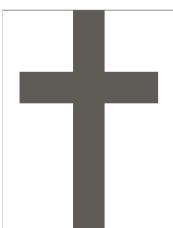

# Esquelas en

# **EL**MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestra tarifas en

# www.elcorreodeburgos.com

Tel. 947 10 10 00 | Fax: 947 00 28 53



# DON JULIÁN GONZÁLEZ DÍEZ

(VDO. DE DOÑA GENARA IZQUIERDO MORAL)

Falleció en Burgos el día 27 de junio, a los 98 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Encarnación y Víctor. Hija política: Leonor Asensio. Nietos: Celia y Adrián. Hermanos: María (†), Pablo (†), Cándido (†), Felisa, Simón y Gregoria (†). Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alm

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana sábado a las 11h. en la iglesia parroquial de San Esteban de Castrillo de la Reina. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad.

**Vivía:** C/ San Roque, 11 (Castrillo de la Reina). **Capilla ardiente:** Tanatorio de Funeraria 'San José



Convierte tu casa en una escuela o tu coche en tratamientos contra la desnutrición. Solo con tu firma tú puedes conseguir que miles de niños tengan una vida mejor. Incluye a UNICEF en tu testamento.

## **TESTAMENTO SOLIDARIO**

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31



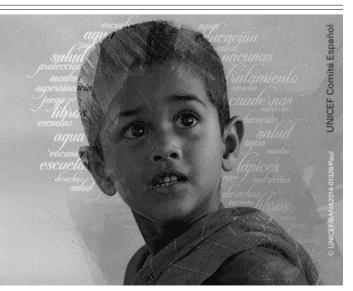

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com



Sho-Hai, componente de Violadores del Verso, volverá a presentar 'Polvo' en Burgos. SHO-HAI / RAP SOLO

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

¿El dios Baco? Un aficionado al lado del maestro Sho-Hai, también conocido como Sergio Rodríguez (Zaragoza, 1976) según figura en su DNI. Menos mitología y más realidad. Al MC maño no hay quien le tumbe, ni en los bares ni en el juego del rap. Con tres discos en solitario, cientos de colaboraciones y el prestigio ganado a pulso desde que el mundo vio nacer a Violadores del Verso, sus rimas continúan sorprendiendo al oyente. En un mismo tema, es capaz de hacer reír e invitar a las más profundas reflexiones sobre la vida, la muerte, el amor o el odio.

Cuando lanzó Doble Vida (2011), su primer LP solo ante el peligro, Sho-Hai tuvo que hacer frente a las entrevistas a pelo. Hasta entonces, delegaba en sus compañeros porque «me ponía muy nervioso, incluso más que antes de un concierto». Sin embargo, brinda una conversación de lo más interesante por mucho que se considere «parco en palabras». De eso nada. Al pan pan y al vino vino. Pese a su timidez, que nunca ha ocultado, se desenvuelve con total honestidad y cercanía.

Vayamos al lío. Viernes 28 de junio en el escenario Excéntrico, junto al Andén 56, en los primeros compases de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Se avecina una «gran velada rapera » con Sho-Hai cerrando a partir de la medianoche. Defenderá Polvo (2022) por segunda vez en Burgos y en muy buena compañía. Con Ossian a los coros y W.Cheff, «un tío increíble a los platos y como persona» sobre la tarima. Y previamente arropado por su compañero en Violadores, R de Rumba, junto a Kamikaze (CPV). Y con Víctor Rutty, Rober del Pyro y Dj Kaef, con los que ya ha compartido cartel en más de una ocasión.

# Sho-Hai: «Nunca me he autocensurado. Le meto caña a todo el mundo»

El MC zaragozano, indiscutible Rey de las Cantinas, augura una «gran velada 'rapper'» esta noche' en el escenario Excéntrico

Cada vez que viene a Burgos, el Rey de las Cantinas siente el «amor» y el «cariño» del público. Incluso cuando pinchó en el Sanfran allá por 2016, toda una «locura» porque no cabía ni un alfiler en el garito. Ahora, le toca lidiar con «mucho gusto» en plenas fiestas y seguir canalizando las «buenas vibraciones» que recibe desde que arrancó la gira de Polvo.

«Parece que este disco ha gustado más que los anteriores», confiesa. Se percató de ello en Pamplona durante el primer concierto de presentación. El álbum acababa de salir y «la gente se sabía las letras». Eso le permitió ganar «confianza» aunque se siga poniendo «ultranervioso» antes de salir a escena. Gajes del oficio de un tipo que cuida hasta el más mínimo detalle en cada uno de sus directos.

Basta un simple vistazo a las redes para comprobar que, efectivamente, Polvo superó con creces el listón de sus seguidores tras Doble Vida y La Última Función (2017). No solo por la colaboración, sumamente esperada, de Kase.O, Lírico y R. de Ruma en Únicos. También por sus insuperables juegos de palabras, la variedad de estilos y la crudeza de algunas de sus letras.

La muerte de su hermano Rebel fue un mazazo en toda regla. Ocurrió, encima, «encerrado en plena pandemia, con mi madre sola en casa y sin poder ir a verla»

«Ha pasado el tiempo y estoy más curado». Sho-Hai reconoce sin rodeos su tendencia a la «depresión» mientras contextualiza la concepción de este disco. La muerte de su hermano (el eterno Rebel) fue un mazazo en toda regla. Para él y para toda la escena del rap español. Ocurrió, encima, «encerrado en plena pandemia, con mi madre sola en casa y sin poder ir a verla». Por suerte, consiguió dar «la vuelta a la tortilla». Con la ayuda de su entonces pareja, de su familia y de sus amigos; pero siendo consciente en todo momento de que «tienes que poner mucho de tu parte».

Haciendo de tripas corazón, se puso escribir. Cada mes, más o menos, sacaba una letra. Desde el principio, tuvo claro que «no quería caer todo el rato en frases sobrecogedoras y horripilantes». A base de empeño, encontró «luz donde no la había». Aprendió que «cuando estamos tristes, la gente se pone canciones tristes. Mal hecho». Le dio por escuchar más reggae que nun-

ca porque es «la música de la vida». La inspiración llamó de nuevo a su puerta y pudo «salir de las cavernas del alma». Entretanto, empezó a practicar «mucho deporte» mientras «la gente se dedicaba a hacer pasteles y pan».

#### LAS COSAS COMO SON

A lo largo de su trayectoria, Sho-Hai ha demostrado con creces que no tiene pelos en la lengua. En Polvo, de hecho, quizá se muestra más explícito que nunca; al menos en determinados pasajes. «Nunca me he autocensurado. Le meto cera a todo el mundo, a unos más que a otros», sentencia antes de matizar que «todos los políticos son una mierda, pero no todos son iguales».

Ácrata por naturaleza, opina que «ser político tiene que ser complicado, pero por mucho que te mole un partido, de un lado o de otro, nunca lo van a hacer bien». Aparte, mantiene su frontal rechazo al «racismo, la homofobia y las injusticias». Por eso le sorprende que algunos de sus presuntos seguidores se hayan llevado las manos a la cabeza a raíz de su último álbum. Y se pregunta, como es lógico: «¿Tú qué discos míos has escuchado?».

Otra cuestión ajena al politiqueo. ¿Se identifica Sho-Hai con la etiqueta de música urbana? «Nos han metido en ese saco, pero nosotros somos rappers». No se le escapa que el trap es una «vertiente del rap», hasta ahí todo correcto. Aún así, y «con todo el respeto» a otros artistas, no entiende que se le pueda encajar dentro de esta denominación. Al final, resulta que «por las pintas nos encasillan a todos por igual, aunque no tengo nada que ver con eso».

#### PRÓXIMOS PROYECTOS

NdNO, Hora Zulú, Habeas Corpus, Soziedad Alkoholika... Hasta ha colaborado con su paisano Manolo Kabezabolo, icono del punk patrio. El flow de Sho-Hai casa a la perfección con guitarras y ha manifestado en más de una ocasión que le encantaría formar parte de una banda de rapmetal. Todavía no ha dado el paso, pero nunca digas nunca.

«Es un sueño que tengo en mente y sería precioso». El problema, no obstante, es que se volvería «muy loco» y «a lo mejor a la tercera o cuarta canción me quedo sin voz». Lo ha comprobado cada vez que se sube al escenario con S.A. «Qué energía, me hierve la sangre. La voz de Juan es increíble».

Lo más inmediato: la colaboración con Green Valley que sale esta misma noche. Y otra con un crack del reggae a punto de ver la luz. Después cerrará «un poco el grifo» para centrarse en lo suyo. «Tengo letras para aburrir, pero las voy dosificando. Es como el Iphone 89, que ya está creado, pero hay que ir poco a poco». Bromas aparte, avanza su intención de publicar un cuarto disco en solitario a partir de otoño de 2025, «en noviembre a más tardar». De momento, tiene «alguna letra acabada y muchas ideas». Y no le cabe duda de que volverá a «fluir la magia».

# LA PREGUNTA DEL MILLÓN

Todo el mundo se lo pregunta. Seguramente esté hasta las narices, pero resulta inevitable. ¿Qué pasa con Violadores del Verso? ¿Hay fecha de regreso en el horizonte? Lo único que se sabe a ciencia cierta es que «nos queremos mucho, somos amigos de toda la vida, nos seguimos juntando en Zaragoza y nunca se descarta la posibilidad». Ahora bien, hablar de la vuelta «es como ponerle fecha a un terremoto en San Francisco: algún día puede hacer placa y ya está».

Los cuatro magníficos coincidieron el pasado fin de semana en Sevilla, sobre el escenario, durante el 30 aniversario de SFDK que reunió la friolera de 60.000 personas en el estadio de La Cartuja. «Fue precioso, lograr eso en el mundo de rap es una barbaridad», remarca eternamente agradecido a sus compadres, Zatu y Acción Sánchez, por contar con los Doble V para soplar velas.

Por allí anduvieron los Violadores y por ahí seguirán. El retorno «está en el ambiente» y «sería precioso para la gente, pero sobre todo para nosotros». Sin embargo, Sho-Hai prefiere no forzar la máquina. Lo suyo es que todo fluya y, mientras tanto, nada mejor que desear paz y amor con hielo a quienes ondean las banderas de Rap Solo al viento.



### LA POSADA

**EL RESURGIR DE BETTERVILLE.** Castilla y León, y más concretamente Burgos, no olvida los ecos del rodaje de 'El bueno, el feo y el malo'. Tano es así que se convierten décadas después en un motivo más para recorrer el legendario entorno burgalés del Valle de Arlanza que albergó cuatro localizaciones clave de esta mítica película del oeste.

## HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Viernes 28 de Junio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.926



IRILO VARGAS GAMBOA

# Una Saca casi perfecta con 11 novillos en la plaza de toros

• Impresionante y multitudinario festejo con 17 atenciones en el Hospital y 61 en el monte

UPLEMENTO ESPECIAL

### La Junta vetará las ayudas al alquiler a quien rechace un empleo o esté en situación ilegal

PP y Vox aprueban la resolución en el Debate del Estado de la Comunidad con el apoyo de Soria Ya

### VALLADOLI

Partido Popular y Vox recibieron este jueves el apoyo de Soria Ya para que las bases reguladoras de las ayudas al alquiler de viviendas se denieguen a las personas que «injustificadamente» hayan rechazado una oferta de trabajo o de acción de orientación, inserción y formación para el empleo en el año anterior al de la solicitud o que se encuentren en situación ilegal.



### El desbloqueo del CGPJ permitirá un nuevo presidente en la Audiencia

#### SORIA

El desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras el pacto alcanzado entre el PSOE y el PP, permitirá el nombramiento de un nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Soria, vacante hace más de un año.

Pág. 5

### Golmayo recibe 2,3 millones para la ampliación del colegio Gerardo Diego

### SORIA

El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del contrato por 2,3 millones euros para la tercera ampliación del colegio Gerardo Diego de Golmayo. Pág. 6

### Comienzan los trabajos para liberar de baches la Almazán-Medinaceli

Pág. 3

### FIESTAS AMAZON



Chenoa: «Lo de Medinaceli revitaliza el mundo rural»

Pág. 7

### **OPINIÓN**

LA POLÍTICA y los políticos, como la vida misma, van quemado etapas. Aquellas que, en su caso, vienen marcadas por campañas, insultos, debates, más insultos, elecciones, muchos más insultos, y plenos, donde más allá de los insultos y de los ataques entre unos y otros no hay nada. Una de esas etapas que acaban que acaban de pasar los políticos de Castilla y León es la del Debate sobre el Estado de la Comunidad, ese que no les da a la gran mayoría de los procuradores para ganarse el dinero que se llevan por no hacer

Algunos ya están preparando la maleta de las vacaciones porque ya no tienen más que rascar. Hasta ahora sabían que cada quince días tenían que pasarse por el plenario de ese mausoleo de la avenida Salamanca de Valladolid, preguntarle al presidente de la



El debate de la nada

Junta, replicarle y, hala, sus más de 100.000 euros al año para la buchaca por ejercer de portavoz, cuando ejerce que eso de asistir a la junta del mismo nombre no parece que lo lleve muy bien. Pero no es el único, no se vaya a pensar ustedes. Y así nos va. Ya va siendo hora de que al Debate sobre el Estado de la Comunidad le

cambien el nombre. ¿No se le ocurre ninguno? Ahí va una propuesta: Debate sobre el Estado de la Nada. Y no, no me malinterpreten. Esa nada no va referida a Castilla y León. No es que Castilla y León no tenga nada. Al contrario, tiene mucho y bueno. Buena gente trabajadora, buenos empresarios, buenos agricultores y ganaderos, buenos sanitarios, buenos maestros y profesores, buenos profesionales de la atención a la dependencia y a los mayores. Pero, por desgracia, también cuenta con muchos y grandes problemas. Esa nada se refiere a los políticos y sus debates cada vez más estériles y que no sirven para nada, porque no solucionan ni un sólo de los problemas de esta tierra. Ahí están los desequilibrios entre provincias que, lejos de menguar, cada vez se agigantan más. Por no hablar de la despoblación, que sólo parece frenar esa migración que la derecha extrema quiere arrojar fuera y que busca oportunidades. Claro que algunas provincias, como el oeste de la Comunidad, ni la migración frena la sangría poblacional que se les avecina. Y, mientras, los políticos en el insulto y en la nada. La misma nada que sale, año del Debate sobre el Estado de la Comunidad. Un debate que para nada sirve a los castellanos y leoneses y en el que los políticos de uno y otro bando, de uno y otro color se dedican a escucharse a sí mismos. Suben al púlpito a soltar su mitin para mayor gloria de ellos y de los suyos.

Un Debate sobre el Estado de la Comunidad que, otro año más, se quedaba en la misma nada que se va a quedar, por cierto, la moción pro autonomía leonesa. Y eso lo sabe hasta el que la promueve

### El Lexit deja en evidencia que el PSOE CyL es un verdadero jolgorio

EL DEBATE REABIERTO sobre la autonomía leonesa, el Lexit, con la moción aprobada en la Diputación de León, es tan legítimo, seguramente, como necesario. Eso mismo ocurrió hace varias décadas en la misma institución y no pasó de una algarada política. Como posiblemente ocurra ahora, que ante la falta de tensión informativa, sea una serpiente de verano de escaso recorrido para que todo siga igual, por mucha alteración que produzca estos días. Los debates territoriales no se sostienen desde el ímpetu o la improvisación oportunista. Los verdaderos se hacen con estrategia, sosiego y reflexión. ¿Se atreverá el PSOE a llevar la propuesta al Congreso de los Diputados, donde su secretario leonés es miembro de la dirección de grupo? El Congreso, que es el lugar en el que debe abordarse este asunto latente desde la creación de la autonomía de Castilla y León. ¿Lo llevarán a las Cortes de Castilla y León? Con toda seguridad, no. Porque sólo forma parte del circo en el que el domador es el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, que dicho sea de paso es el político más hábil de cuantos parasitan la política leonesa desde hace lustros trasegando por diversas instituciones para evitar la carcoma de la indolencia. Es el caso del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, leonés del Bierzo, de Bembibre, que repentinamente se ha convertido al leone-

sismo. No se sabe si por intervención divina de la Virgen de la Encina, de Santa Bárbara, o posiblemente por la influencia de Luis Mariano Santos, que es el que mece el sillón de Courel. Seguramente la explicación mundana es la más verosímil.

En cualquier caso, lo que ha quedado claro es que el PSOE de Castilla y León es un jolgorio. Su presunto líder, Luis Tudanca, al que el asunto le explotó en medio del debate del estado de la comunidad, ha optado por el silencio, a la vista de la jaula de grillos en la que se ha convertido su partido, donde todos opinan y cada cual tiene su versión, desde el secretario de León hasta el alcalde, pasando por el ministro Óscar Puente o el PSOE salmantino. La moción de la UPL no ha dinamitado la comunidad. Pero sí ha dinamitado definitivamente el liderazgo de Tudanca, si es que le quedaba alguno. Y en este caso, la responsabilidad es exclusivamente suya porque decidió abrir una guerra interna a cuenta de las facturas que le está pasando Pedro Sánchez a través de Ferraz. El jolgorio se ha instalado en el PSOE de Castilla y León a la vista de la nula autoridad que voluntariamente ha decidido imponerse Tudanca. Y esto, a un año de las próximas elecciones autonómicas. De estos debates estériles, sin conclusión práctica, seguirá sacando tajada la UPL de Mariano Santos. Queda dicho.

### **RODERA**



### **REGALADO**

### El acomodador de las Cortes CyL

SEGURAMENTE SEA Carlos Pollán el político más abnegado de Castilla y León, sin ninguna duda. A su labor de ordenar el tráfico del rebaño de 81 individuos e individuas que acuden a meterse una billetada a los plenos y por pasar el rato tuiteando y metiendo el cuezo en internet, también tiene que hacer de acomodador, como si fuera la sesión dominical de tarde del extinto Emperador, mítico cine de la capital leonesa, que el PSOE lleva restaurando desde los tiempos de Zapatero, como todo lo que repara el PSOE de León. Muy dichosa ella, Cuca NoAmarra, vino al pleno de política general y se colocó en segunda fila sin tener abono. Ella que institucionalmente no es nadie. Nadie más que el resto de parlamentarios nacionales para los que está reservada la última fila del hemiciclo, no gallinero, que eso es para invitados y demás comparsas. Y llegó el avispado de Pablo Fernández, el cada vez Podemos me-

nos, y le puso la linterna. Pollán no dudó en ponerla en su sitio. Aunque se resistió la arrogante. Tuvo que decírselo tres veces y escuchar las inapropiadas quejas de De la Hoz, que estaba de despedida, no de soltero, sino de las Cortes, que es parecido. El caso es que Pollán acodó a Cuca muy cucamente en su sitio, no en el que se buscó ella, como si fuera la final de la Champions de París, que se llenó de jetas que se sentaban donde se les ponía por los huevos, buscando el mejor asiento posible. El caso es que Cuca hizo el ridículo. Una vez más hizo de Cuca. Y, claro, uno se da cuenta que este es el personal que rodea a Feijóo y empieza a comprender muchas cosas, amigo Sancho, de lo que le sucede al PP. Se ha llenado de acomodados, que no cuentan que en la vida está cada vez más plagada de Pollanes dispuestos a poner al personal en su sitio. Por otra parte, el PSOE de León se encargó de arruinarle con el Lexit el día a **Tudanca**, que ya iba mermado, para mayor gloria de **Mañueco**, perfectamente acomodado en su papel de presidente de larga duración.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

### HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL**

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

REDACTORES JEFE: v Pilar Pérez

JEFES DE SECCIÓN: Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes) José Ignacio Ruiz (Maquetación y

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

### **SORIA**

## Arranca la eliminación de los baches en la A-15

• En la provincia de Soria están programadas 163 actuaciones que supondrán un desembolso de casi cuatro millones

### JOSÉ SOSA SORIA

El Ministerio de Transportes ya ha comenzado con la actuación de emergencia destinada a eliminar los baches que jalonan la A-15 entre Almazán y Medinaceli, según confirmaron desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia. La actuación, que afecta a unos 35 kilómetros tiene un coste estimado de 3,8 millones de euros.

Fue el pasado mes de mayo cuando desde Transportes se procedió a limitar la velocidad de circulación en la A-15, entre Almazán y Medinaceli, a 70 kilómetros por hora en diferentes tramos del recorrido debido al deficiente estado del firme. El Subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ya anticipó la necesidad de abordar una actuación para corregir esa situación.

Hace unos días el departamento que dirige Óscar Puente anunció ayer la puesta en marcha de una campaña extraordinaria para «mejorar y rehabilitar el firme de varias autovías y carreteras del Estado en Castilla y León con el objetivo de garantizar la seguridad vial y las condiciones de circulación». El plan contempla la inversión de 16,2 millones de euros (IVA incluido) en ejecutar 1.063 actuaciones de mejora a lo largo de 519 km de las autovías A-11, A-6, A-52, A-62, A-66, A-6, BU-30 y A-15; y de las carreteras convencionales N-122, N-610 y N-234 a su paso por Valladolid, Zamora, Salamanca, León, Burgos, Soria y Ávila, según detalló el minis-

Estas labores de mejora y mantenimiento del firme se van a acometer debido a los daños acaecidos en los últimos meses, principalmente por las condiciones meteorológicas adversas. Los trabajos, que ya han comenzado, tendrán lugar en localizaciones puntuales de las vías y consistirán en la eliminación parcial mediante fresado de las capas de firme afectadas, reposición con nuevas mezclas bituminosas y repintado de marcas viales. Con ello, se mejorará la seguridad vial y la comodidad en la conducción de los usuarios.

### La actuación en Soria se engloba en un plan global de 16,2 millones

### Desde finales de mayo varios tramos tienen la velocidad limitada

En el caso de Soria cabe recordar que las limitaciones de velocidad se impusieron a finales de mayo y en algunos tramos se desvía el tráfico pesado por el estado del firme. Cabe insistir que el último tramo de esta autovía se inauguró el 30 de marzo de 2015, es decir, no han llegado a cumplirse sus diez años de vigencia, siendo además que esta no será la prime-



Una máquina trabajando en el arcen de la A-15 el pasado miércoles. MARIO TEJEDOR

ra intervención para corregir baches en la citada autovía. Según la información trasladada por Transportes, en Soria hay programadas 163 actuaciones que supondrán el citado desembolso de 3,8 millones de eu-

Desde la Subdelegación del Gobierno confirmaron que las obras prevista ya han comenzado. Esta misma semana se ha podido ver diversa maquinaria a lo largo del recorrido. Principalmente, en este primer momento, se ha trabajado en el arcén y en el desbroce de los terrenos junto a la autovía. A lo largo de las próximas semanas se actuará directamente sobre el firme.

En materia de autovías además de las obras que ya han comenzado en la A-15 para la reparación del firme se ha iniciado el trabajo de construcción del tramo Fuensaúco-Villar de la continuación hasta Navarra. En lo que se refiere a la Autovía del Duero, cabe recordar que está activo el proceso de adjudicación para las obras de construcción del tramo entre Langa de Duero y Aranda de Duero. La construcción del tramo Langa-Aranda ha suscitado el interés de numerosas empresas. No es para menos, ya que la unión a través de la A-11 de la soriana Langa de Duero con la burgalesa Aranda de Duero moviliza nada menos que 211 millones de euros (con impuestos). Semejante presupuesto es completamente tentador para las grandes firmas, que están representadas entre las 14 propuestas que han llegado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Formalmente, queda poco para que pueda producirse la adjudicación, ya que las ofertas están evaluadas en aquello que depende de juicio de valor y abiertos los sobres económicos.



INFORMACION pública relativa a la aprobación inicial de Estudio de Detalle: Modificación de alineaciones en la calle Ruiseñor de Ocenilla, números 4, 6, 8 y 10. Cambio de Ordenanza para adaptarla a la situación urbanística de la manzana afectada, de las Normas Urbanísticas Municipales de Cidones,

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2.024, acordó aprobar inicialmente la documentación del Estudio de Detalle: Modificación de alineaciones en la calle Ruiseñor de Ocenilla, números 4, 6, 8 y 10. Cambio de Ordenanza para adaptarla a la situación urbanística de la manzana afectada, de las Normas Urbanísticas Municipales de Cidones (Soria), que afecta a las parcelas catastrales

1683002WM3218S0001EM,

1683003WM3218S0001SM.1683004WM3218S0001ZM

1683005WM3218S0001UM,1683011WM3218S0001AM, 1683006WM3218S0001HM,1683020WM3218S0001LM, y

1683009WM3218S0001BM, de Ocenilla, promovida por el Ayuntamiento de Cidones, redactada por el arquitecto D. Carlos Severino Garcés en junio de 2.024

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su redacción dada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y en los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en su redacción dada por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, se somete, juntamente con el expediente, a información pública por plazo de UN mes, a contar desde el día siguiente al que aparezca la última publicación del presente anuncio, en el Boletín Oficial de Castilla y León, en la página web del Ayuntamiento de Cidones o en el periódico Heraldo-Diario de

Durante este período de información pública podrá consultarse el expediente, tanto en las oficinas de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, como en la página web del Ayuntamiento: https://cidones.sedelectronica.es, y presentar tanto las alegaciones como sugerencias, informes y documentos . complementarios de cualquier tipo.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no ueda efectuarse la notificación personal del trámite de audiencia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156.1 del citado Reglamento, en el

mismo Pleno se adoptó el acuerdo de suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento, en las áreas donde se propone la modificación del régimen urbanístico vigente, parcelas catastrales

1683002WM3218S0001EM,

1683002WM3218S0001EM, 1683003WM3218S0001SM,1683004WM3218S0001ZM, 1683005WM3218S0001UM,,1683011WM3218S0001AM, 1683006WM3218S0001HM,1683020WM3218S0001LM, y

1683009WM3218S0001BM, de Ocenilla

Dicha suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se mantendrá hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento aprobado; no obstante, la suspensión tiene un límite de 1 año, levantándose la misma si transcurrido dicho plazo no se ha producido la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva.

> En Cidones, a 24 de iunio de 2.024 FLALCALDE Fdo.: Pascual De Miguel Gómez.

### LAS MÁQUINAS LLEGAN A LAS **OBRAS DEL TRAMO FUENSAÚCO-VILLAR**

Las obras de continuación de la A-15 hasta Navarra comenzaron oficialmente hace unas semanas después de que se formalizara el contrato y se procediera a la firma de lacta de replanteo. Hace ya unas semanas

se instalaron los carteles acreditativos de la intervención, como publicó este periódico, y en los últimos días ya ha comenzado a llegar la maquinaria que iniciará los trabajos de campo para la construcción del citado tramo.

Cabe recordar que la inversión para este tramo alcanza los 99,1 millones de euros y el plazo de ejecución, que ya empieza a descontar, es de 59 meses, casi 5 años. La adjudicataria es la UTE formada por Padecasa y Vías y Construcciones.

El provecto entre Fuensaúco y Villar tiene una extensión de 15 kilómetros e incluye dos enlaces de tipología diamante

Aldealpozo (km 9,160) y enlace de Villar del Campo (km 14,600). A lo largo del trazado se proyectan 3 viaductos, un total de 17 pasos inferiores, dos de ellos correspondientes a estructuras de enlace, y 4 pasos superiores. Por cuestiones medioambientales, gran parte de las estructuras tienen carácter multifuncio nal y están adaptados para el paso de fauna.

con pesas: enlace de

### **SORIA**

### Soria registrará 36.000 viajes en la primera operación salida del verano

Este viernes se inicia la época con más desplazamientos por carretera y se prolonga hasta el 1 de julio / La segunda tendrá lugar desde el 31 de julio hasta el 1 de agosto

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, anunció este Jueves La Saca que Castilla y León prevé recibir este verano más de 9,4 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, casi un millón menos de los registrados un año antes, cuando ascendieron a 10,3. De ellos, alrededor de 4,1 millones están previstos para el mes de julio y los 5,3 millones restantes para el mes de agosto, según detalló acompañado por el jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, Francisco Iturralde, y la coordinadora autonómica de la DGT, Inmaculada Matías. En el caso de Soria se prevé en esta primera operación salida del verano un total de 36.000 desplazamientos en sus carreteras

Este viernes, 28 de junio, comienza según explicó la época del año con más número de desplazamientos por carretera, informa Ical, y por ello se habilitará el primero de los cuatro operativos especiales que se dispondrán en los próximos dos meses, con más de 860 efectivos trabajando en cada una



Un guardia civil de Tráfico en labores de vigilancia. MARIO TEJEDOR

de ellas, además de dispositivos especiales a lo largo de todos los fines de semana del verano. La segunda operación especial se prolongará del 31 de julio al 1 de agosto, la tercera del 14 al 18 de agosto, y la última del 30 de agosto al 1 de septiembre

Esa primera operación estival, según apuntó, se prolongará desde las 15.00 horas de mañana hasta la medianoche del lunes 1 de julio, con una estimación de 608.000 desplazamientos por las vías de la autonomía, con Valladolid soportando la mayor carga (97.000), seguida de 88.000 en Burgos, 79.000 en Segovia, 73.000 en León, 67.000 en Ávila, 61.000 en Palencia y Salamanca, 46.000 en Zamora y los citados 36.000 en Soria.

El pasado verano, de acuerdo con los datos facilitados por Sen, fallecieron en las carreteras de Castilla y León 21 personas en los meses de julio y agosto, además de registrar 16 heridos graves. En lo que va del presente año, hasta este martes 25 de junio, han perdido la vida en las vías de la autonomía 58 personas en siniestros viales, un 20 por ciento más que en el mismo periodo del año precedente, de los cuales una docena eran moto-

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de todos los usuarios de la vía, el operativo cuenta con la total disponibilidad de los medios, tanto humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos v de la instalación de medidas en carretera), como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad) de los que dispone la DGT.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas durante las operaciones especiales y en los fines de semana se adoptarán medidas como la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos y balizamiento en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan mercancías peligrosas, así como a los transportes especiales en ciertos tramos, fechas

Del mismo modo, el tránsito por la Comunidad se verá afectado por otros dos operativos especialmente relevantes. El primero es la Operación Paso del Estrecho, que este año dejará 780.000 movimientos en el país, desde su inicio el pasado 13 de junio hasta que finalice el próximo 15 de septiembre, con más de 27.000 personas trabajando directa o indirectamente en el correcto funcionamiento del despliegue. La segunda es la Operación Paso de Portugal, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, con una previsión de 270.000 movimientos en sentido entrada al país luso este

Ayuntamiento de CIDONES (SORIA)

INFORMACION pública relativa a la aprobación inicial de Estudio de Detalle calle La Vitorina  $n^{\underline{o}}$  18 de Ocenilla, de las Normas Urbanísticas Municipales de Cidones,

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2.024, acordó aprobar inicialmente la documentación del Estudio de Detalle calle La Vitorina nº 18 Ocenilla, de las Normas Urbanísticas Municipales de Cidones (Soria), que afecta a la parcela Ref. Catastral 1583102WM 3218S 0001/GM de Ocenilla, promovida por d. Simeón Martínez Sanz, redactada por la arquitecta Doña Begoña Martínez López en mayo de 2.024

De conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su redacción dada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y en los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en su redacción dada por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, se somete, juntamente con el expediente, a información pública por plazo de UN mes, a contar desde el día siguiente al que aparezca la última publicación del presente anuncio, en el Boletín Oficial de Castilla y León, en la página web del Ayuntamiento de Cidones o en el periódico Heraldo- Diario de Soria. Durante este período de información pública podrá consultarse el

expediente, tanto en las oficinas de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, como en la página web del Ayuntamiento: https://cidones.sedelectronica.es, y presentar tanto las alegaciones como

sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier tipo.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del trámite de audiencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156.1 del citado Reglamento, en De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156.1 del citado Reglamento, en el mismo Pleno se adoptó el acuerdo de suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento, en las áreas donde se propone la modificación del régimen urbanístico vigente, parcela Ref. Catastral 1583102WM 3218S 0001/GM, de Ocenilla Dicha suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se mantendrá hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento aprobado; no obstante, la suspensión tiene un inte de 1 año, levantándose la misma si transcurrido dicho plazo no se ha producido la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva.

producido la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva.

En Cidones, a 24 de junio de 2.024 EL ALCALDE, Fdo.: Pascual De Miguel Gómez.

### El envío de bicicletas por Correos se incrementa hasta un 40% en Soria

Cuentan con un embalaje específico para su posterior traslado

El servicio de transporte de bicicletas que realiza Correos ha crecido un 40% hasta junio con relación al mismo periodo del año anterior en Soria. El denominado Paq Bicicleta está pensado para trasladar este vehículo al punto que determine el remitente. Habitualmente, los clientes envían sus bicicletas a los emplazamientos en los que inician sus rutas y también, desde el enclave dónde las finalizan. Por ejemplo, a cualquier punto del Camino de Santiago; uno de los itinerarios más populares entre los aficionados al cicloturismo. También se utiliza para trasladar las bicicletas a los lugares de veraneo con el objetivo andar en bicicleta durante el periodo estival, salvando los inconvenientes de transportar este equipamiento. Las bicicletas pueden trasladarse a la península, islas y a diferentes destinos europeos.

Los envíos se realizan entre oficinas de Correos. El remitente debe seguir las normas de embalaje para introducir el vehículo de dos ruedas en su caja específica. Durante este proceso se desmontan algunas piezas. El Paq Bicicleta puede permanecer en la oficina de destino durante 15 días, pero es posible extender este plazo. La tarifa incluye un seguro de 300 € que, en los envíos nacionales, es ampliable hasta 6.000

La caja del Paq Bicicleta es un em-

balaje sostenible que forma parte de la Línea Bosques de Correos. Es ecológica -fabricada con materiales respetuosos con el medio ambiente-completamente reciclables, biodegradables y se le aplica tintas al agua, no tóxicas. Un porcentaje del precio de este embalaje sostenible se destina a la conservación del medio ambiente. Sus dimensiones son 150 x 30 x 90 cm. El peso máximo de este tipo de envíos es de

Por último, Correos ofrece en todas sus oficinas el nuevo servicio de consigna de equipajes y maletas que complementa al Paq Bicicleta como utilidad para los desplazamientos por vacaciones.

### SORIA

### El desbloqueo del CGPJ posibilitará un nuevo presidente de la Audiencia

El órgano de los jueves tiene hasta 98 nombramientos pendientes, entre ellos el de Soria / La magistrada Belén Pérez Flecha ejerce esta responsabilidad en funciones

### VÍCTOR F. MORENO SORIA

El desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras el pacto alcanzado entre el PSOE y el PP, permitirá el nombramiento de un nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Soria, una de las cuestiones que quedaban pendientes ante la imposibilidad de realizar nombramientos. En total, el nuevo CGPJ deberá gestionar hasta 98 nombramientos pendientes, entre ellos, el de Soria. los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comuntat Valenciana (TSJCV) y de las Audiencias provinciales de Alicante y Castellón, además de un magistrado del TSJCV.

Como se recordará, hace ahora un año cesó oficialmente el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, tras conocerse su nuevo destino en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra, a la que se incorporó como magistrado tras dos mandatos en Soria, sin opción a un tercero, subiendo así un escalafón dentro de la escala judicial.

Con la marcha de Sánchez Siscart, la presidencia de la Audiencia Provincial de Soria quedó bajo la responsabilidad en funciones de la magistrada Belén Pérez Flecha, hasta el desbloqueo del CGPJ que, ahora sí, facultará asus miembros para los nombramientos con la convocatoria pública para la provisión de plazas.

El cese oficioso de Sánchez Siscart en junio de 2023 contó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción Rodríguez, quien además inau-



Interior de la Audiencia Provincial de Soria. MARIO TEJEDOR

guró la nueva galería de presidentes de la Audiencia Provincial de Soria con los retratos de quienes han ostentado este cargo en la reciente etapa constitucional: Manuel Rubido Velasco (presidente entre 1981 y 1990), José Ruiz Ramo (1991-2006), Rafael María Carnicero Giménez de Azcárate (2006-2014) y José Manuel Sánchez Siscart

Los cuadros están ubicados en la Biblioteca del Palacio de los Condes de Gómara de Soria y tendrá en los próximos años un quinto cuadro, cuando se produzca la salida del que todavía está por llegar.

El futuro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá acometer cerca de un centenar de nombramientos pendientes, entre ellos, los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comuntat Valenciana (TSJCV) y de las Audiencias provinciales de Alicante y Castellón, además de un magistrado del TSJCV.

La primera y más urgente tarea del nuevo CGPJ también será abordar el nombramiento de 26 magistrados del Tribunal Supremo, más de un 30% de su composición. Son datos facilitados por el órgano de gobierno de los jueces que, una vez quede constituido con su futura composición acordada por PSOE y PP, tiene por delante una tarea ingente de la que se ha pronunciado este miércoles su presiden-

te saliente, consciente de la magnitud de los nombramientos que tendrán que enfrentar los vocales.

El presidente del Consejo, Vicente Guilarte, ha dicho que, tras el acuerdo entre PSOE y PP, ahora «hay que avanzar» en «despolitizar la justicia plenamente», con especial atención a los nombramientos que afrontará el futuro órgano de gobierno de los jueces.

De ello se ocupará una comisión de calificación de cinco vocales que informará de todos los nombramientos discrecionales que deba hacer el pleno y que, según Guilarte, ya existía

### Sánchez Siscart se marchó a Navarra tras dos mandatos

### La Audiencia Provincial ha tenido cuatro presidentes

en el seno del Consejo, si bien se pretende desarrollar más con el fin de «objetivar» más los nombramientos «desde una perspectiva técnica». Tras ello, el Pleno deberá elegir a los altos cargos de la judicatura con una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, trece vocales, lo que obligará a los vocales conservadores y progresistas a llegar a acuerdos. En cuanto a las vacantes, 26 corresponden al Supremo, de las cuales 12 afectan a la Sala de lo Contencioso, 6 a lo Social, 4 a lo Civil, 3 a lo Militar y una la Sala de lo Penal.

También en la Audiencia Nacional hay dos presidencias vacantes, que son de la Sala de lo Penal y otra de Sala de lo Social a lo que hay que añadir 27 plazas de magistrado la Jurisdicción Militar. Luego hay que sumar 40 vacantes en los Tribunales Superiores de Justicia, 8 presidencias y 32 plazas de magistrados.

### 31 cabinas sanitarias para las torretas contra el fuego

Medio Ambiente arrienda los dispositivos para el servicio de la campaña estival

### J. S. SORIA

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria ha procedido a cerrar la contratación del servicio de suministro en régimen de arrendamiento de cabinas sanitarias móviles para instalar en os 31 puestos de vigilancia adscritos al operativo de prevención y lucha contra incendios forestales en la provincia. La Junta hará un desembolso de 32.663,55 euros por el alquiler de estos dispositivos que estarán ativo entre el uno de julio y el 30 de septiembre, según consta en la documentación publicada en la Plataforma de la Contratación.

Soria contará con más de 500

personas disponibles para afrontar la campaña de riesgo alto de incendios forestales en 2024. El despliegue del operativo para este verano en Soria estará integrado por 507 profesionales forestales: 20 ingenieros, 73 agentes medioambientales y forestales y 10 celadores; 186 trabajadores personal laboral; 70 trabajadores de cuadrillas helitransportadas; 132 trabajadores de cuadrillas de tratamientos silvícolas; y 16 profesionales de tripulación de medios aéreos y retenes de maquinaria. Del total, unos 50 trabajadores y 4 tripulantes los aporta el Miteco -correspondientes a la BRIF de Lubia-



Torreta de vigilancia contra el fuego en Santa Inés. HDS

### **PROVINCIA**

# Golmayo recibe 2,3M€ para la ampliación de su colegio

• El Consejo de Gobierno ha aprobado la tercera ampliación del centro con la construcción de un nuevo edificio que tendrá capacidad para 120 puestos escolares

El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del contrato por 2.379.881 euros para la tercera ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Gerardo Diego' en la localidad soriana de Golmayo con la construcción de un nuevo edificio. El nuevo espacio tendrá capacidad para 120 puestos escolares, es decir, dos unidades para 1º y 2º de ESO. Está previsto que se inicien las obras a comienzos de 2025 y que pueda estar en funcionamiento a lo largo del curso 2025-2026. Mientras tanto, este año, los alumnos que van a cursar 2º de ESO lo harán en tres aulas pefabricadas que ya están adjudicadas y que se instalarán en la urbanización de Camaretas en unas semanas para comenzar el curso, con normalidad, el próximo 4 de sep-

Este centro cuenta en la actualidad con 18 unidades, de las que 6 son de Educación Infantil y 12 de Primaria. También se está dando clase a dos grupos de 1º de la ESO en un edificio del Ayuntamiento que es su Escuela de Música, debiendo impartirse en el curso 2024-2025 también 2º de la ESO.

Por ello, la Consejería de Educación considera necesario realizar un contrato por valor de 2.379.881 euros para llevar a cabo una tercera ampliación del CEIP 'Gerardo Diego'. Con la construcción de este nuevo edificio, se tendrá capacidad para 120 nuevos puestos esco-



Sobre estas líneas, el CEIP Gerardo Diego de Golmayo. HDS

lares y podrá albergar dos unidades de 1º y 2º de ESO, con sus correspondientes espacios complementarios para atender las necesidades de escolarización.

En concreto, la ampliación consistirá en un inmueble con una superficie de 2.871,35 m2, compuesto de planta baja y dos alturas, que se llevará a cabo en parte de la parcela disponible. Junto con las obras

de construcción del edificio también se van a acometer las oportunas obras de urbanización interior de la parcela.

Además, están previstos espacios docentes de Educación Secundaria: cuatro aulas polivalentes, dos aulas de diversificación, aula de música y audiovisual, aula de informática, aula de educación plástica, aula taller de tecnología, labo-

ratorio, biblioteca, cinco departamentos y cuatro aseos de alumnos; espacios de administración: sala de profesores, dos aseos profesores, conserjería y servicios comu-

Está previsto que se inicie la ejecución de las obras al inicio de 2025 y que el nuevo edificio pueda estar en funcionamiento a lo largo del curso escolar 2025-2026.

## Monteagudo de las Vicarías inaugura la muestra fotográfica 'La bellaza silenciosa' mañana sábado

Once fotógrafos firman las imágenes que pueden contemplarse hasta septiembre

### V.R.A. sor

El espacio expositivo de Monteagudo de las Vicarías inaugura mañana sábado a las 12.00 horas una nueva muestra fotográfica, 'La belleza silenciosa' que permanecerá abierta hasta el próximo 1 de septiembre. La exposición, firmada por varios autores, está organizada por la Fundación Dearte y comisariada por Javier Rego Muñoz

Antonio Delgado, Antonio Salvador, Francisco García, Isabel Munuera, Javier Rego, Jesús de los Reyes Martínez, José Antonio Carreras, María Antonia García de la Vega, Miguel Ángel Martínez, Osvaldo Cipriani y Virgilio Hernando Vañòc son los 12 fotógrafos que par-

ticipan en esta muestra. «Los autores de la exposición han recorrido muchos de estos núcleos rurales abandonados que fueron amenazados por el progreso depredador hasta hacer desaparecer a sus habitantes, pero ese progreso no ha conseguido hacer desaparecer la belleza del vacío, esa belleza que de manera silenciosa y depurada pese a todo, se resiste a morir, tanto casi como se resiste a desaparecer el entorno rural que la sustenta», indican desde la organización. Y añaden: «Los autores han conseguido con sus imágenes mostrar un microcosmos repleto de luz, de armonía y de belleza, que poco a poco va desapareciendo y escondiéndose entre sus propias ruinas,



Castillo de Monteagudo de las Vicarías. J.M. LOSTAU

esas que ahogan un mundo que ya no existe salvo en el recuerdo de quienes hace tiempo le dieron vida y que ahora gracias a sus bellas fotografías perdurará en el recuerdo de quienes las contemplan».

### El coro de Fuentearmegil cuenta ya con 21 participantes en sus filas

### SANDRA GUIJARRO EL BURGO

La experiencia en la ciudad del Papa supuso un antes y un después. El Coro de la localidad soriana estaba compuesto por 15 cantantes, pero ahora suman 21, incluido su director. Los compomenentes, hombres y mujeres, cuentan con edades comprendidas entre los 60 y los 80 años. El alcance de sus actuaciones les ha permitido, además, participar en el programa presentado por el Gran Wyoming 'El Intermedio' hace unas fechas.

El día 17 de junio, el pueblo de Fuentearmegil vivió la grabación de un proyecto dedicado al mundo rural que ha sido retransmitido esta semana en el programa de La Sexta. Ahí aparecieron los miembros de un Coro que, en palabras de su director, Héctor Diez Berzosa, goza «de muy buena salud y se encuentra bien tras los últimos acontecimientos». La agrupación coral protagonizó un reportaje del colaborador de este programa Ismael Juárez dedicado al mundo rural y atraído por el protagonismo que el coro ha tenido en las últimas fechas.

Su ultima actuación fue en Valladolid, donde participaron en el XI Encuentro Coral 'Voces de la Experiencia', en el Centro Cívico del Barrio de Huerta del Rey, de donde salieron «muy contentos», afirmó su director. Además, el pasado fin de semana, la agrupación realizó una pausa en la capital para contar sus vivencias en Roma «a través de videos e imágenes» que trataron «de dar respuesta a cómo surgió esta historia».

### CÁTEDRA DE SAN PEDRO

En la misa cantaron ante un centenar de personas que participaron en la liturgia. El 'recital' tuvo lugar en la 'cabeza' del templo, en su ábside, donde se encuentra la conocida como Cátedra de San Pedro, un trono de madera que la tradición atribuye al Apóstol pescador y custodiado desde el siglo XVII por un gran monumento de bronce de Bernini.

Actualmente y con vistas a seguir creciendo y sumar experiencias, el Coro soriano mira hacia un verano dedicado a sus fiestas. Precisamente, el próximo día 6 de julio será Santa Isabel, día en el que la agrupación estará presente en la misa solemne, donde aprovecharán para repetir «el repertorio que se cantó en el Vaticano», puntualizó Diez Berzosa.

### **PROVINCIA**

## Chenoa: «Eventos como el de hoy en Medinaceli revitalizan el medio rural»

La cantante participa en 'Las Fiestas de Amazon Prime' que se celebran hoy en la villa medinense intentado lograr el Guinness World Record a la charanga más grande

V.R.A. SORIA

Chenoa es uno de los nombres propios que acude hoy a Medinaceli para participar en 'Las Fiestas Prime Day' organizadas por la empresa de comercio electrónico y servicios junto a José de Rico y DJ Nano que pondrán el broche de oro con sus actuaciones a una intensa jornada que comenzará al filo de las 13.00 horas y en la que se irán sucediendo las actividades durante todo el día. Una programación diseñada dentro de un evento único inspirado en las típicas fiestas de los pueblos para dar la bienvenida a Prime Day, el evento anual de ofertas de Amazon, que celebrará su décima edición el próximo mes de julio.

P.-Participa un año más de la mano de Amazon, en Las Fiestas Prime Day en Medinaceli, subiéndose al escenario. ¿Qué tiene preparado para el público que acuda este viernes a la villa soriana?

R.- Estoy muy emocionada de celebrar un año más junto a Amazon 'Las Fiestas Prime Day' esta vez en Medinaceli. Daremos la bienvenida al Prime Day, que este año celebra su décima edición los días 16 y 17 de julio. Espero que se animen todos los vecinos este viernes y se acerquen a disfrutar de un montón de actividades, como el Mercado de pequeños negocios 'España a un Clic', una comida popular, puestos de feria, juegos populares, activaciones con Alexa, visitar la Caja Prime y mucho más. Y habrá un reto: podremos ver el intento de conseguir el título Guinness World Records a la charanga más grande, algo que me emociona particularmente, ya que podemos ser testigos de un gran hito; ¡No hay que perdérselo! Por mi parte espero que la gente se anime a venir a mi concierto y pasemos un rato divertido y me acompañen con toda la energía.

P.- Soria es el desierto demográfico de España y actos como este ponen la provincia en el mapa. La población de Medinaceli ronda los 700 vecinos. ¿Qué medidas cree que deberían impulsarse para conseguir el asentamiento de nuevos pobladores en la llamada España Vaciada?

R.- No soy una experta en el tema, pero iniciativas como 'Las Fiestas Prime Day' son muy buenas para dar a conocer localidades como Medinaceli. El año pasado tuve el honor de ser la pregonera en Sotosalbos y fue maravilloso. Creo que estos eventos no solo promueven el entretenimiento y la cultura local, sino que pueden impulsar la economía y la atracción



La cantante Chenoa. HDS

de nuevos residentes. Ojalá hubiera más iniciativas así que ayuden a revitalizar estas comunidades.

P.-¿Es la primera vez que visita Soria y Medinaceli? ¿Qué espera de los asistentes en esta cita?

**R.**-No es la primera vez que visito Soria y Medinaceli, ya he tenido la oportunidad de estar. Al viajar con la gira hemos podido pasar y siempre es especial estar en estas tierras, aunque sea brevemente. Hoy lo importante es que el público disfrute al máximo y sea parte del show, sacar la mejor energía de estas 'Fiestas Prime Day'

P.- El evento está inspirado en las típicas fiestas de los pueblos. ¿Cuál es el sentir de estas fiestas locales? ¿Cuál será su aportación?

P.- Las fiestas de los pueblos son

las mejores, tienen un encanto único y especial. Crecí con ellas y siempre me han encantado. ¿Mi aportación? Espero ayudar a que todo el mundo disfrute de la música, pasen un buen rato, salten y canten que es terapia pura.

P.-La cita sirve para dar la bienvenida a Prime Day, ¿cuáles son los artículos esenciales o favoritos de Chenoa que tiene preparados en su lista de deseos para esta fecha? R.-Pues mira hace poco fue mi cumple y me encantan los puestos artesanales y voy a buscar un capazo bonito que seguro encuentro. Todos los artículos de artesanía me encantan. Seguro que encontraré en el Mercado de pequeños negocios 'España a un Clic' para añadir a la lista de deseos.

### Los pregoneros son Xuso Jones y Violeta Mangriñán a las 13.00 horas

### «Las fiestas de los pueblos tienen un encanto único, son especiales»

P.- Entre las numerosas actividades, uno de los objetivos es conseguir reunir a la charanga más grande del mundo y entrar en el Guinnes World Records haciendo un guiño a la importancia de la música en las fiestas de los pueblos. ¿Qué opinión le merece? ¿Se logrará?

R.-¡Hombre, se consigue seguro! Somos los reyes de la charanga y eso es un punto fuerte a favor. La música tiene un poder increíble para unir a las personas, y en España, las charangas son una parte fundamental de las fiestas ¡A por ello!

P.- ¿Qué actividades de todas las organizadas por Amazon para este día considera las más interesantes o divertidas?

R.-Me encanta descubrir nuevas marcas y productos. El Mercado de pequeños negocios 'España a un Clic' es definitivamente una de las actividades más interesantes para mí y estoy segura de que encontraré algunos tesoros que agregar a mi lista de deseos. Me cuesta elegir alguna actividad en concreto... intentaré pasarme por todas, a ver si me llevo alguno de los premios, jeje! ¡Lo que es seguro es que nos vemos en el concierto! ¡Allí espero a todo el mundo!

### **PROGRAMACIÓN**

13.00 horas. Pregón oficial para inaugurar 'Las Fiestas de Amazon Prime Day' a cargo de Gregorio Miguel Santander, alcalde de Medinaceli y Ana Costi, responsable de Amazon Prime para Europa junto a los creadores de contenido Xuso Jones y Violeta Mangriñán y el actor Lalo Tenorio, actor protagonista de la película 'Un hípster en la España vacía' disponible en Prime Video.

Todo el día. Mercado de pequeños negocios 'España en un clic'. 'Caja Prime', experiencia inmersiva: una caja gigante de Amazon ubicada en la Plaza Mayor de Medinaceli, donde los asistentes podrán conocer en exclusiva algunas de las ofertas que estarán disponibles en Prime Day, así como herramientas y trucos para sacar el mejor provecho a sus compras en Amazon. Activaciones con Alexa. Casetas de feria y juegos populares. Futbolín humano, piscina de bolas... y mucho más. Además, en algunas de las actividades, ¡podrás ganar pre-

14.30 horas. Comida popular de la mano de Amazon Fresh que rinde homenaje a los productos y los platos típicos de Soria con entremeses ibéricos, unas migas contorreznos y uvas, y postres típicos. Hasta agotar existencias

18.00 horas. El momento cumbre de la celebración tendrá lugar por la tarden con el intento de conseguir el título Guinness World Records a la charanga más grande para el que se darán cita en Medinaceli charangas de diferentes partes de España.

20.30 horas. Conciertos presentados por Amazon Music. Chenoa, José de Rico y DJ Nano. La reconocida cantante y presentadora de la última edición de OT en Prime Video, será la primera artista que hará vibrar a los asistentes, seguida del cantante y DJ José de Rico quien pondrá a todos a bailar con sus grandes éxitos; y, para terminar, DJ Nano, uno de los grandes estandartes de la música de baile, que cerrará la noche a lo

### CASTILLA Y LEÓN

# Puente entiende el 'Lexit': «Castilla y León no ha funcionado en lo identitario»

• La moción leonesista provoca un aluvión de reacciones en el PSOE autonómico: el alcalde de León replica al ministro de Transportes, en Salamanca afean la moción, el Bierzo tira para la comarca y Tudanca hace mutis

### SANTIAGO G. DEL CAMPO VALLADOLID

La Diputación de León abrió el miércoles el melón de la secesión en la Comunidad Autónoma, con una moción de UPL apoyada por el PSOE de esa provincia y con rapidez, ayer jueves, se produjeron dos fenómenos simultáneos: por un lado, el PSOE de Castilla y León entró en efervescencia en un desbarajuste colectivo, como pollo sin cabeza, en el que unos miembros arremetieron contra otros mientras el jefe de todos, Luis Tudanca, calló ante la polémica. Por otro lado, ante la perspectiva del 'Lexit', miembros del Gobierno y otros cargos públicos del Partido Socialista salieron a la palestra para ahondar la brecha, para abrirla todo lo posible.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que «entiende y respeta» la moción de esa Institución provincial, y consideró que Castilla y León «no ha funcionado» en lo referente al sentido de pertenencia de los ciudadanos a un territorio común. No tardó en comparecer su tradicional antagonista, el alcalde de León, José Antonio Diez, que se despachó contra Puente asegurando que piensa que lo de León es «un capricho», y lo consideró «no autorizado» para hablar de la provincia, mientras proponía una autonomía de León con Asturias.

Por otro lado el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón, consideró que hay poco de lo suyo en todo este asunto, que se estaba «hablando poco de El Bierzo», mientras el temporal pillaba al Secretario General del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, o sea el jefe de todos, en Las Cortes, y no salió de allí a decir ni mú sobre el particular.

Poco después de hablar Puente otro ministro aportó más división al panorama, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al manifestar que es «legítimo» que territorios como León quieran ampliar sus competencias y configurarse en autonomías.

No faltaron otros como el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que no dudó en echar la culpa de la iniciativa al Partido Po-



Óscar Puente durante una intervención en el Congreso, en una foto de archivo. ICAL

pular ya a Vox, ya que una parte del territorio de la Comunidad se siente «agraviada», según él, por gobiernos de esos dos partidos. El PSOE provincial de León, en boca de su presidente provincial, Javier Alonso Cendón, fue un paso más allá y dijo que no es que León quiera irse, «es que la Junta se ha ido de León».

Lo que parece una nueva ofensiva para extender el problema del nacionalismo a la catalana a todo el territorio nacional, empezando por Castilla y León, contó con un aliado de excepción, Óscar Puente, quien en declaraciones durante una entrevista radiofónica en Onda Cero consideró a Castilla y León, más o menos, una autonomía fallida.

Aunque aseguró que el apoyo del PSOE a la moción separatista de UPL en la Diputación de León es «la posición del PSOE de León», y no la posición del Partido Socialista nacional, y aseguró que en lo personal él ha sido «la bestia negra del leonesismo en muchas cosas», deslizó

por otro lado: «Lo que hay que entender es que Castilla y León es una comunidad autónoma que se crea por las razones que sean, con esa configuración, y que nunca ha cuajado como tal, no hay una identidad castellano y leonesa en la ciudadanía de Castilla y León, yo creo que los leoneses nunca han aceptado, nunca han asumido su pertenencia a esa comunidad, hasta el punto que somos, yo creo, la única comunidad autónoma que tiene una fiesta de su día y no la celebramos juntos», apuntó.

### DOS FIESTAS

«Incluso desde el PSOE de León se propuso celebrar dos días. Algunos se enfadaron conmigo cuando me preguntaron y dije que no me parecía mala idea, dos fiestas, nosotros vamos a la suya y que ellos vengan a la nuestra», explicó el ministro durante la entrevista. El caso es «buscar fórmulas de encaje, que ellos se sientan más a gusto», añadió. «La realidad es que eso no se ha producido, y están

planteando esta cuestión. Yo lo respeto y lo entiendo», concluyó.

En cuanto a su posición particular, no quiso decantarse por un 'a favor' o 'en contra' de la separación de las dos regiones, aunque reiteró que «Castilla y León lleva cuarenta años de existencia y desde el punto de vista del sentido de pertenencia no ha funcionado, esta es la realidad».

«Me duele», añadió, «porque tampoco lo entiendo muy bien, no veo que vaya a cambiarles la vida a los leoneses por estar aparte, pero ellos lo creen, lo creen firmemente, creo que están siendo perjudicados. Yo creo que con las cifras en la mano, no es cierto», señaló. «Creo que tienen problemas, sin ninguna duda, y claro que necesitan una especial mirada, también políticos locales con mejores ideas», reprochó. «No todo va a venir de fuera, pero esto es lo que hay».

Puente había partido del diagnóstico de que León es una tierra que «necesita mucha ayuda». «Soy de los que sostiene que León probablemente es la provincia que tiene la crisis estructural más importante, es una provincia en la que cae la población a plomo, que ha perdido mucha actividad que en la historia le ayudó mucho, como la minería, y que no ha encontrado recursos alternativos para hacer frente a esa crisis», por tanto «merece una especial atención».

En cuanto a una futurible postura del Gobierno de España sobre el tema, Puente no se decantó: «Vamos a ver, el camino muchas veces se hace andando», concluyó.

Poco después de su entrevista en Onda Cero salió a criticarle el alcalde de León, José Antonio Diez, que defendió una autonomía propia para provincia de León, al considerarla «la idónea», aunque también se mostró abierto a una unión con Asturias «que se justificaría históricamente». Así lo apuntó al reconocer que una autonomía de la antigua Región Leonesa «parece prácticamente imposible» debido a «la falta de respaldo y apoyo especialmente en las tierras zamoranas y salmantinas».

Diez consideró que «lo más importante» ahora es «saber qué camino se va a seguir para que las ideas tengan el mayor éxito posible». En este sentido, señaló que alcanzar la autonomía de la Región Leonesa «a tenor de lo que exigen realmente los procedimientos para alcanzarla, parece prácticamente imposibles». Por este motivo, se preguntó «cuáles van a ser los pasos que se van a dar desde el PSOE» en el ámbito interno «tanto a nivel autonómico como a nivel federal».

El alcalde de León no dudó en responder Óscar Puente, de quien comentó: «¿Qué puedo esperar de alguien que cuando era alcalde manifestaba claramente que para qué León necesitaba un aeropuerto o que nos recordaba que deberíamos irnos a Valladolid porque era ese tipo de ciudades lo que demandaba el futuro?». Diez, aseguró que Puente «es una persona evidentemente que no está autorizada para opinar sobre los leoneses» porque «desconoce plenamente la cuestión y lo que se defiende», ya que «sigue pensando que se trata de un capricho o



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

### CASTILLA Y LEÓN

que León se encuentra bien tratada».

Por su parte el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, afeó la postura de sus compañeros socialistas leoneses en la moción pro autonomía leonesa. La cuestión es que la iniciativa incluye a las provincias zamorana y charra. «Los salmantinos y las salmantinas ya somos mayores para decidir qué queremos y cómo lo queremos», afirmó.

Serrada indicó, en declaraciones a Ical, que este asunto «no es una preocupación» para los salmantinos. «Este debate no está ni en nuestra ciudad ni en nuestra provincia», insistió, en referencia a la posibilidad de separar Castilla y León, con Salamanca en la parte leonesa. "No entiendo por qué se pide algo en nombre de nosotros y algo tan importante y tan decisivo como lo que se pidió ayer en la Diputación Provincial de León», reiteró.

Otro socialista, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, aseguró entender «la situación de descontento» en algunos lugares de la Comunidad y consideró que la moción «en ese sentido puede servir como toque de atención a la Junta de Castilla y León para tener más cuidado con esas provincias, o con esos territorios que se sienten, y con razón además, maltratados», matizó.

 $Sin\,embargo, \\ \\ \text{``embargo'}, \\ \\ \\$ como representante institucional de todos los bercianos y bercianas, estoy más preocupado de gestionar ante esa Junta de Castilla y León la solución a esos problemas graves que nos afectan desde el punto de vista de la sanidad, la educación, servicios industriales, infraestructuras, sector industrial», precisó. El presidente berciano concluyó, precisamente, con una puntilla a los grupos políticos de la Diputación provincial: «Por cierto, oí poco ayer la palabra 'Bierzo', oí mucho León pero escuché poco la palabra 'Bierzo'», apuntó.

Reforzó la postura de Puente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que consideró «legítimo» que haya territorios que quieran ampliar sus competencias y configurarse en autonomías dentro del Estado de las Autonomías en vigor. Lo dijo en declaraciones a los periodistas en el marco del Foro de la Nueva Comunicación, organizado por Nueva Economía Fórum, donde aprovechó para pedir respeto hacia «las mayorías de cada Administración».

### CONSENSO

El ministro comentó que primero esperará a conocer el contenido de la moción aprobada el miércoles por el Pleno de la Diputación de León sobre la autonomía leonesa para pronunciarse sobre su contenido, y en todo caso apeló al consenso en esta cuestión.

Preguntado por si el Gobierno apoyaría la configuración de León como comunidad autónoma, siguiendo lo establecido en el artículo 143 de la Constitución, llamó a esperar que se reciba la propuesta debatida ayer en la Diputación de León y apeló al consenso. Tras reivindicar que el PSOE «apoya sin fisuras» la Constitución en 1978, refrendó, en declaraciones que recogió Ical: «Creemos y defendemos el Estado de las Autonomías», por lo que «cualquier iniciativa será estudiada por el Gobierno central».

Por su parte el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, no dudó en echarle las culpas de todo al adversario: «Hay una parte del territorio de la Comunidad que se siente agraviado por los gobiernos del Partido Popular y Vox». «Eso es lo que está encima de la mesa en estos momentos», respondió al ser preguntado sobre su opinión respecto que el miércoles saliera adelante en la Diputación de León una moción pro autonomía con los votos a favor del PSOE y UPL.

«Mi postura como alcalde ya la conocen, y como delegado no puedo aportar mucho más», añadió el delegado, que fue durante veinte años alcalde en Cistierna (León) y en el pasado mandato vicepresidente de la Diputación de León.

El PSOE leonés también dio ayer su versión: «No es que León quiera irse, es que la Junta se ha ido de León» aseguró el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, preguntado sobre la moción pro autonomía de UPL que apoyó la formación.

El también diputado nacional afirma que la provincia ha sufrido «una nula descentralización, una política que no cuenta con las administraciones locales, el abandono de las comarcas en proceso de despoblación y un nulo reconocimiento a la historia y personalidad de León. Estas políticas de la Junta explican nuestra situación actual», añadió en declaraciones que recogió Ical.

Después de que el PSOE de León –al contrario de lo ocurrido anteriormente en el caso de los municipios– diera libertad de voto a sus diputados provinciales, lo que permitió sacar adelante el texto planteado por la Unión del Pueblo Leonés, el partido señala que «es innegable que los gobiernos consecutivos del PP, y ahora de PP y VOX, que han estado en el poder durante más de 35 años en Castilla y León, han causado un deteriore in la provincia de León».

«Desde el PSOE de León creemos firmemente en la necesidad de cambios profundos para nuestra provincia», subrayó, antes de señalar que continuarán «trabajando para que León y el resto de provincias de Castilla y León puedan disfrutar de un desarrollo equilibrado y sostenido, asegurando un futuro mejor para todos».

Aseguró Cendón, además, que su partido representa un proyecto «sólido y con visión de futuro» para Castilla y León, donde busca «que todas las provincias progresen al mismo ritmo». «Nuestro objetivo es nivelarnos hacia arriba, proporcionando servicios públicos de calidad, crecimiento económico y prosperidad para todos los ciudadanos», concluyó.

# Carriedo circunscribe la moción leonesista al «pago de un precio político»

Los presidentes de las diputaciones de Zamora y Salamanca descartan participar en una iniciativa que las incluya en León

### S. G. C. VALLADOLID

Las declaraciones de rechazo a la moción secesionista pro autonomía leonesa aprobada el miércoles en la Diputación de León se sucedieron en la jornada de ayer. Para el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, la iniciativa leonesista aprobada con los votos de UPL y el PSOE se circunscribe al «pago al precio político» por el pacto de gobernabilidad en la Institución provincial.

Carriedo hizo un paralelismo de lo ocurrido con el Gobierno de España, con partidos que «perdieron las elecciones y tienen un pacto» para gobernar. «Es el pago de un precio político para mantenerse en el gobierno de unas instituciones donde han perdido las elecciones pero quieren gobernar», dijo. El también consejero de Economía y Hacienda insistió en que el pasado miércoles «asistimos al pago de ese precio político, igual que asistimos con más frecuencia de la recomendable en el Congreso de los Diputados con tal de permanecer en el Gobierno», remarcó en declaraciones que recogió Ical.

Carriedo dejó claro que sus críticas no van dirigidas a gobiernos de coalición en genérico sino a aquellos que pagan un precio político «con lo que es de todos para mantenerse en un gobierno». En este sentido, sentenció que no le parece bien que para seguir siendo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pague con la «ruptura» de la igualdad, con la amnistía, con 15.000 millones de condonación de deuda para los separatista y con un sistema de financiación singular.

El portavoz de la Junta incidió en que en Castilla y León están a favor de la «Constitución y del Estatuto de Autonomía» y advirtió de que acudirá a las vías jurídicas que sean necesarias, a los tribunales, cuando haya documentos que certifiquen esas decisiones que se negocian en Suiza.

### QUE SE ACLARE

En ese contexto, Carriedo lamentó que en el PSOE de Castilla y León «haya varias ideas» y trasladó su preocupación porque en el partido de Luis Tudanca convivan «opiniones tan distintas dependiendo del día y el lugar». Así, reprochó que es «muy dificil alcanzar acuerdos» porque «primero debe aclarase el propio PSOE sobre lo que piensa y qué idea tiene».

«Nosotros lo tenemos claro, el Estatuto y la Constitución española y centrarnos en los problemas importantes de la gente», razonó, para expresar que «hay que diferenciar entre los proble-

### UN PUEBLO SALMANTINO 'SE SUMA' A LEÓN

El Ayuntamiento de La Zarza de Pumareda, en la provincia de Salamanca, aprobó en la tarde del miércoles una moción mediante la cual se solicita la formación de una comunidad autónoma propia para la región leonesa, integrada por la propia provincia charra, Zamora y León. «Castilla y León, territorialmente, es muy difícil de llevar», manifestó el alcalde, Javier Recio, acerca de la iniciativa validada en la sesión plenaria que él mismo presidió.

Alcalde desde 2015, anteriormente bajo las siglas del Partido Popular, Recio defendió la autonomía leonesa en base a «la realidad del día a día» en Castilla y León, «la comunidad más grande de Europa», con un territorio equiparable en superficie al de Portugal. En declaraciones a Ical, ejemplificó con el «progreso» experimentado por otras comunidades autónomas más pequeñas, como La Rioja, Cantabria o Murcia, la petición del municipio para que la región leonesa sea autonomía propia.

«Esto es por la cercanía. Por mucho que quiera la Junta llegar a todos los problemas que existen en los pueblos de Castilla y León, es imposible. Atajaríamos antes los problemas», apuntó. «En nuestra zona, por ejemplo, el tema del puente con Portugal se hubiera atajado porque se hubiera visto con otras miras», agregó el regidor.

mas del PSOE y los de los ciudadanos, que no son los mismos». Y es que «el PSOE a veces cree que sus problemas son los de los ciudadanos y no», prosiguió, para defender que en la Junta trabajan para solventar las necesidades de las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes y por contar non unos servicios públicos de calidad. «Estamos a lo que nos parece importante, que son los problemas de las personas, mientras el PSOE está a sus problemas», concluyó.

Por otro lado, las diputaciones de Salamanca y Zamora – provincias que la moción de UPLapoyada por el PSOE incluye en una futurible autonomía leonesa—, rechazaron de plano la propuesta y la consideraron alejada de las preocupaciones de los ciudadanos.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, criticó al Partido Socialista por apoyar la moción. «Como si no tuviéramos suficientes independentistas en España», ironizó en la Sala de Comarcas del Palacio de la Salina.

### **«OCURRENCIA»**

«Eso me parece una ocurrencia», aseguró el mandatario provincial. «Nosotros no estamos en esa tesitura. En Salamanca no existen este tipo de cuestiones, no estamos en eso», insistió en declaraciones que recogió Ical. Eso sí, Iglesias no dejó pasar la oportunidad para criticar la actuación del PSOE en la Institución provincial leonesa: «A mí me sorprende que el PSOE, un partido de ámbito nacional con vocación de gobierno, esté metido en esas tretas», agregó.

En definitiva, rehusó centrar el foco en la autonomía leonesa, a pesar de que el texto validado en León incluye a la provincia charra y también a la zamorana. «No me parece un tema para centrarme demasiado. Nosotros aquí estamos trabajando para los cuidadanos de Salamanca. Tenemos un proyecto para mejorar día a día la calidad de vida de los habitantes de la Salamanca rural y de los municipios de la provincia, y eso es lo que nos ocupa todos los días. Lo demás, fuegos de artificio», concluyó.

En la misma línea el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, consideró que no existe un debate sobre la autonomía del antiguo reino de León, que incluiría también a Salamanca y Zamora, «en la inmensa mayoría» de la sociedad zamorana.

«Como presidente de la Diputación, puedo decir que la percepción que tenemos en la provincia de Zamora es muy diferente a la que puede tener el PSOE en esta cuestión. Este es un debate que hoy no está en la sociedad zamorana. No preocupa a la inmensa mayoría los zamoranos lo mas mínimo», insistió.

Una postura parecida mostró el alcalde 'popular' de Ponferrada, Marco Antonio Morala: «León puede pedir lo que quiera pero con Ponferrada y El Bierzo que cuenten para otras cosas, porque estamos hablando de política seria y, desde luego, eso no lo es». Así de rotundo se manifestó el regidor porferradino, quien opinó que «este tipo de aventuras localistas no conducen a nada».

### CASTILLA Y LEÓN

### El PP no acepta amenazas de VOX sobre política migratoria

«La política sobre migración la marca la consejera de Familia», defiende el portavoz de la Junta y vuelve a señalar que «Castilla y León es una tierra de acogida»

### RAÚL RUANO VALLADOLID

Al Partido Popular de Castilla y León no le ha temblado el pulso y no acepta las amenazas de VOX en materia migratoria. La portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, tildó la futura modificación legislativa para regular el reparto de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) de «parche» y consideró que la actuación pretende «extender este problema por la Europa continental». Una postura de VOX que pondría poner en riesgo sus pactos autonómicos si el PP acepta este reparto de migrantes, pero los de Alfonso Fernández Mañueco rechazan esta posición de su socio de Gobierno: «La postura de la Junta la marca la consejera de Familia».

Así lo afirmó el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien resaltó que «Castilla y León es tierra de acogida». Unas palabras que señaló apenas un día después de que Millán indicara que sí el PP acepta esa modificación legislativa, «se convocara una mesa de se-

guimiento de pacto que permite la gobernanza del Partido Popular».

De esta manera, el PP desoye a su socio de Gobierno y reitera la posición del Ejecutivo autonómico como ha hecho en anteriores ocasiones: «La posición de la Junta la marca la consejera de Familia», Isabel Blanco (PP). En la rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo indicó que la Comunidad «siempre» ha sido «una tierra de acogida a quienes más lo necesitan». «Castilla y León ofrece solidaridad, la vamos a seguir ofreciendo en el futuro», sostuvo y afirmó que la Comunidad tiene «la máxima disposición a ejercer la solidaridad». En esa línea, sostuvo que la Junta cuenta con la «máxima disposición a ejercer solidaridad y seguir siendo tierra de acogida». De hecho, Carriedo sostuvo que esta es la postura que trasladará Castilla y León en la Conferencia Secto-

En cambio, el partido de Abascal «valora» todas las opciones si las comunidades en las que comparte gobierno aceptan la distribu-



Carlos Fernández Carriedo ICAL

ción de menos migrantes no acompañados. Una situación que describen como «crítica», según señalan desde Europa Press.

Tras dejar clara la posición del Ejecutivo autonómico, el portavoz de la Junta exigió al Gobierno de España «igualdad e información». «Queremos información, es bueno que se informe a las comunidades autónomas para que podamos participar y poner en marcha los ser-

vicios». En esa dirección, remarcó que es importante la «igualdad» entre todas las comunidades.

El reparto de menores no acompañados está ahora sobre el tablero político nacional porque el Gobierno quiere llevar al Congreso de los Diputados la reforma de la normativa en julio. Un cambio en el texto que puede llevarse a cabo a través de una proposición de ley o de un decreto ley, que tendría que ser respaldado por la Cámara Baja.

Para conseguir la mayoría parlamentaria necesaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya han tenido reuniones con los grupo para informar sobre dicho acuerdo. Precisamente, el Ejecutivo regional de este territorio está formado por Coalición Canaria y el Partido Popular.

Una propuesta de modificación que no ha sido del agrado de VOX. Su portavoz en el Congreso acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «seguir extendiendo» el problema de la migración.



 $\textit{Las autoridades atienden las explicaciones del director del aeropuerto de León, \'Angel Rubal. \ \texttt{ICAL}$ 

## Aena celebra los 25 años del aeropuerto de León en plena ruina de vuelos

### F. RAMOS VALLADOLID

El aeropuerto de León sobrevive gracias al dinero que se deja el Consorcio, integrado por Ayuntamiento y Diputación, para atraer los vuelos de Air Nostrum. La última casi a la carta, financiando un vuelo desde Oporto para traer portugueses a esquiar. La realidad de los números de Aena deja al aeródromo leonés con pérdida de pasajeros. El aeropuerto de León pierde un 5,6% de viajeros y se queda en 18.284 pasajeros en lo que va de año, según los últimos datos de

Aena. Y así, en plena ruina de vuelos y de viajeros, es como Aena celebra a bombo y platillo los 25 años del aeropuerto de León.

Una ruina que no es sólo este 2024. Respecto a 2019, el año anterior a la pandemia, el aeropuerto de La Virgen del Camino en León se deja casi el 34% del pasaje.

Y, por si esto no fuera suficiente, de las 16.374 operaciones en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, el leonés se quedaba en las 1.036, un 21,6% menos que en 2023.

Números que no escuchaban en la celebración de esos 25 años de la que se descolgaba el presidente de Aena, Maurici Luceni, y que sí contaba con la presencia de la directora general de aeropuertos, Elena Mayoral, quien recordaba que «hace 25 años se puso en servicio una infraestructura en la provincia de León para la comunicación de sus habitantes y su desarrollo turístico», para lo que se contaba con «el interés de la sociedad, la voluntad de los gestores púbicos y el beneplácito del Ministerio de Defensa».

Un cuarto de siglo en el que se ha llevado a cabo «un crecimiento en infraestructuras, equipamiento, operativa y presentación de servicios esenciales, como vuelos para la Organización Nacional de Trasplantes o los operativos contra incendios».

También asistía a la celebración del primer cuarto de siglo del aeropuerto de León el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien puso de relieve la posibilidad que supuso la infraestructura al ofrecer «una conectividad más rápida y moderna para el territorio» al ejercer como «pilar para el desarrollo económico y social de la provincia»

Era el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, quien aprovechaba la ocasión para remarcar que el aeropuerto «podría convertirse en uno de los motores económicos de la provincia» de la mano de la terminal de mercancías. En este sentido, aludía al desarrollo de un estudio de viabilidad con el objetivo de que ello «sea una realidad» y se convierta en la primera del noroeste de España.

El acto de celebración del 25 aniversario del aeropuerto contaba con la asistencia, entre otras autoridades, del alcalde de León, José Antonio Diez, el regidor de Valverde de la Virgen, David Fernández, o el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, además de una nutrida representación de empresarios de toda la provincia.

### Rocañín cree que el aislamiento de las monjas de Belorado las nutre de «ideas delirantes»

#### M. CASADO BURGOS

El cisma de las monias Clarisas de Belorado tiene tintes para una serie de Netflix (con varias temporadas) y se ve como «algo folclórico) que ha llenado minutos de televisión y páginas de periódico. El último giro de guión, su aparente alejamiento del 'falso obispo' de la Pía Unión San Pablo y del 'cura barman' que, hasta ahora, hacía las veces de portavoz de las diez integrantes de las clarisas de Belorado. Por el momento, no vuelven al redil de la Iglesia Católica. «Caminamos libres y solas en defensa de la fecatólica», dicen en su último comunicado. Pero diez de ellas están sumidas ya en un cisma y un proceso de excomunión

El aislamiento en el que viven las comunidades de clausura no ayuda. «Viven aisladas, ello crea una forma de vida peculiar y son, a veces, un 'caldo de cultivo adecuado' para que ideas delirantes como las que el falso obispo con claros rasgos paranoides, hagan mella en ellas y lleguen a creer que la iglesia a la que han dedicado su vida no es la verdadera», explica el psiquiatra y médico forense, José Carlos Fuertes Rocañín.

De esta manera, igual que han seguido al falso obispo y a su'monaguillo' que «las indujeron, hastaque aparentemente les han echado, a un estado de delirio inducido». Ahora se mantienen en su papel de «defensoras de la iglesia verdadera en la que creen sin olvidar «el trasfondo económico de deuda, igual es solo eso».

«Lo que hemos podido ver en la actitud de las monjas de Belorado sugiere la existencia de un trastorno disociativo», explica el psiquiatra y médico forense. Es la explicación parcial que ofrece a una decisión que «les ha hecho renunciar a su fe, a sus creencias y permitir que sean excomulgadas y es algo muy rupturista para quienes llevan tantos años viviendo en clausura y dedicadas a una vocación religiosa esa ruptura con su forma de vida previa apunta a la existencia de un proceso patológico», explica José Carlos Fuertes Rocañín.

En su adhesión total y aparentemente incondicional a la *Pía Unión San Pablo* se observaba, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, lo que se conoce como «delirio inducido» por un falso obispo que presenta síntomas de un presunto «trastorno delirante o paranoia» y unos rasgos de personalidad en los que predomina su inteligencia emocional, su ambición, cierto narcisismo y una elevada capacidad de manipulación».

## La Junta vetará las ayudas al alquiler a quien rechace un empleo o esté en situación ilegal

PP y VOX aprueban la resolución para modificar las bases de las ayudas al alquiler para denegarlas al rechazar una oferta de empleo o formación, además de exigir la residencia legal en la región un año antes de la solicitud

#### VALLADOLID

El procurador de Vox Ignacio Sicilia estejueves ante el Pleno de las Cortes para defender las propuestas de resolución que su Grupo presentó de forma conjunta con el PP al Debate de Política General y aseguró que su partido quiere emular la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, al condicionar la recepción de ayudas públicas a no rechazar un empleo. Durante su intervención en defensa de sus propuestas Sicilia señaló que «el estado del bienestar está fundamentado en que todos los ciudadanos tienen derechos y obligaciones». «La recepción de estos derechos, en forma de ayudas, tiene la condición de cumplir una serie de requisitos integrados en los principios de equidad, justicia, solidaridad y proporcionalidad», señaló.

«Meloni ha aplicado estas medidas en Italia que condicionan recibir ayudas públicas, sociales, a no rechazar un puesto de trabajo. El paro en Italia ha bajado a los niveles más bajos desu historia, desde los más bajos desde el 2008 y en Castilla y León queremos aplicar estas ideas y estas líneas que están demostrando éxito», defendió Sicilia, quien detalló que en Castilla y León se han rechazado de forma «injustificada» en el último año 9.244 ofertas o acciones de inserción, orientación y formación, informa Europa Press.

De este modo, el procurador de Vox defendió su propuesta de resolución que aboga por no conceder ayudas al alquiler a aquellas personas que hayan rechazado «injustificadamente» una oferta de trabajo y que no tengan residencia legal en Castilla y León «un año antes de la solicitud». «No tengan ninguna duda de que continuaremos trabajando en acciones que sigan esta línea de acción», señaló.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron 65 propuestas de resolución presentadas en el debate de política general de la Junta, de las que 60 estaban firmadas por los socios PP-Vox y cinco por la oposición -una del PSOE y cuatro de Soria Ya-. Además, hubo unanimidad de los grupos en cinco iniciativas, tres de 'populares' y de los de Santiago Abascal y una de los socialistas, sobresanidad, mayores y los centros para víctimas de agresiones servados

En conjunto llegaron al pleno 149 propuestas de los grupos, porque la Mesa no admitió a trámite la número ocho del Grupo Mixto, presentada por Pablo Fernández (Unidas Podemos), que instaba a la Junta a «aprobar una ley antibulos». Las votaciones pusieron el punto final a este debate de política general, el tercero del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que hace nueve meses se sometió al anterior. En esta sesión, sólo



EL ADIÓS DE RAÚL DE LA HOZ. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, vivió ayer su último pleno autonómico y partirá a Bruselas tras ser elegido en las urnas como eurodiputado. Todos los portavoces de la cámara le desearon suerte en su nuevo cargo en el Parlamento Europeo, así como el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán.

cuatro de cada diez iniciativas fueron aprobadas -65 de 149-, la gran mayoría de PP y Vox, frente a una de los socialistas y cuatro de Soria Ya. La oposición socialista sólo logró el apoyo de los socios mayoritarios y de toda la cámara a la apertura inmediata de los centros de crisis de atención integral a las víctimas de violencia sexual en todas las provincias, que pedían además que la Junta tuviera que financiar estos dispositivos con fondos propios en caso de tener que devolver la financiación recibida. De la misma forma hubo unanimidad en torno a tres propuestas de PP y Vox para extender el modelo de consulta de práctica avanzada de cuidados de enfermería en los hospitales para la atención al paciente crónico y pluripatológico, así como para pedir que se apruebe de forma consensuada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un Plan Nacional contra las agresiones a sanitarios, y para seguir incrementando el número de plazas para personas mayores del Programa Interuniversitario de la Experiencia y que aumenten las localidades en las que se ofrece como la modalidad 'on line'.

También salieron adelante tres propuestas de Soria Ya para instar al Gobierno a elaborar un estudio de viabilidad, que incluya criterios sociales y de vertebración del territorio, para la construcción de una autovía que una la localidad de Daroca (Zaragoza) con Burgos, siguiendo el trazado de la N-234, ante lo que se abstuvo el PSOE. También se acordó pedir al Ejecutivo central, sólo con la abstención de Por Ávila, las conexiones ferroviarias necesarias entre el Corredor Atlántico y el Mediterráneo, y el inicio, a la mayor brevedad, de las actuaciones para electrificar la línea ferroviaria Soria-Torral-

Además, Soria Ya logró que PP, Vox, UPL, Por Ávila y Francisco Igea aceptaran, conla abstención de PSOE y Unidas Podemos, instar a la Junta a aprobar antes de agosto las relaciones de puestos de trabajo pendientes desde hace tiempo, así como que establezca un «criterio diferenciador» para puestos de empleados públicos de difícil cobertura.

## Tudanca vuelve a chotear a VOX y coloca la bandera LGTBI en las Cortes

### FELIPE RAMOS VALLADOLID

La bandera arcoíris luce en las Cortes de Castilla y León. Y no porque el presidente de las Cortes, Carlos Pollán de VOX, haya decidido ir contra su criterio y el de su partido. El símbolo del Día del Orgullo luce porque el Partido Socialista de Luis Tudanca vuelve a chotear a VOX y coloca la bandera LGTBI en las Cortes de Castilla y León.

Ni amenazas con retirarla, como hacía el año pasado Pollán, quien conminaba al PSOE a su retirada, ni la denuncia del sindicato Manos Limpias, que el TSJ de Castilla y León dejaba en nada. Los socialistas, como ya hicieran el año pasado, vuelven a hacer que la bandera arcoíris, símbolo del colectivo LGTBI, luzca sobre uno de los laterales de la sede parlamento autonómico en Valladolid, concretamente donde tienen sus despachos el Grupo Socialista, en un acto de respaldo a la celebración este jueves del Día del Orgullo.

De nuevo, la enseña símbolo de la



El PSOE cuelga la bandera LGTBI en las Cortes. ICAL

diversidad sexual está colgada en la fachada de los despachos, en la cuarta planta, de la sede de las Cortes de Castilla y León, en apoyo a un colectivo que consideran «atacado» por la Junta, en concreto por los miembros de Vox.

Ante esta actuación de los socialistas, Pollán pidió que retirasen «sin dilación» las «dos banderas colocadas en el exterior de la fachada de las Cortes de Castilla y León». El presidente de las Cortes argumenta que «la fachada de un edifico público forma parte de la imagen exterior del mismo», motivo por el que «no puede quedar a disposición de los Grupos Parlamentarios o de los procuradores aquello que se proyecta exteriormente en las fachadas de la sede de la cámara».

A mayores de este requerimiento, Carlos Pollán le remite una carta a Luis Tudanca en la que señala que «las únicas banderas oficiales de las Cortes son la de Castilla y León y la de España. Esta última, como sabe, representa a todos los españoles, con independencia de su condición. Cualquier otra bandera sobra. Cualquiera».

En su misiva, el presidente de las Cortes indica que el reglamento «regula trámites suficiente para que ningún debate se quede sin plantear. Quien se salta esos trámites busca hacer de la política un espectáculo. Cuando se ca en en eso, la legítima reivindicación cede paso al afán de protagonismo o, más triste, es síntomas de irrelevancia política». Recuerda que el pasado año el PSOE ya colocó la misma bandera en el mismo emplazamiento: «Se les hizo un requerimiento para retirarla, como se hubiese hecho con cualquier otro grupo por cualquier otra bandera».

«Confiaba en que este año usted y su grupo no cayesen en la infantilización de la política y el victimismo sin fundamento. Ante la falta reitera de madurez, y para evitar usos partidistas, no me queda sino proponer en los próximos días la regulación de los espacios comunes de Cortes», asegura Pollán en su carta a Luis Tudanca.

### **DEPORTES**

### FÚTBOL LA ACTUALIDAD NUMANTINA



El Numancia cumplirá su tercera temporada en la cuarta categoría del fútbol español. MARIO TEJEDOR

## El pozo de la Segunda Federación

**FÚTBOL.** El Numancia está diseñando un proyecto en búsqueda de un ascenso a Primera Federación que alivie su situación

FÉLIX TELLO SORIA

El C.D. Numancia va digiriendo el mazazo de no conseguir el ascenso y poco a poco ha asimilado que la próxima temporada seguirá en el pozo de la Segunda Federación, una catego-

ría deficitaria de la que debe salir cuanto antes para aliviar su delicada situación como club. La entidad arrastra una pérdidas acumuladas de más de 4 millones de euros y habrá que ver cuáles son las intenciones y la apuesta de la propiedad a la hora de conformar la plantilla.

Para la pasada campaña, el Numancia dispuso de unos 600.000 euros para los gastos de jugadores de la plantilla. Una partida presupuestaria que se vio reducida más o menos a la mitad en relación a hace dos temporadas, cuando el club afrontaba también su andadura en Segunda RFEF en el ejercicio 2021-2022.

En aquella campaña 2021-2022 el gasto para la confección de la plantilla ascendía a la cantidad de un millón de euros. Así, Álex Huerta dispuso de unos 600.000 euros para darle forma a una plantilla que finalmente no lograba el objetivo del ascenso a Primera Federación.

La Segunda Federación es un pozo en lo futbolístico y también en lo económico y los ingresos llegan con cuentagotas para los noventa clubes que integran la categoría. El Numancia de la temporada 2024-2025 va tomando forma después de la contratación de Aitor Calle como entrena-

dor y la renovación de varios de sus efectivos de la temporada pasada.

Varios jugadores renovados, pero la confección de la plantilla es una incógnita ya que es el momento de que se empiecen a anunciar las caras nuevas con las que podrá contar Aitor Calle a partir del 16 de julio, que es la fecha en la que arrancan los entrenamientos de pretemporada. Muchas dudas y un mes de julio de lo más intenso en cuanto a trabajo organizativo antes de que en septiembre comience a rodar el balón.

En materia económica, el Numancia está teniendo unos años con pérdidas y Junta General de Accionistas del pasado mes de diciembre presentaba un resultado negativo del ejercicio 2022-2023 superior a los 1300.000 euros, cantidad que hace que el club arrastre unas pérdidas acumuladas de 4.190.000 euros. Una cantidad a la que habría que sumar las cifras de la temporada recién finalizada.

La entidad numantina aprobaba en diciembre el presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2023-2024, que presentaba unas pérdidas iniciales de más 800.000 euros, pues estaban presupuestados unos gastos superiores a los 2.500.000 euros y unos ingresos cercanos al 1.700.000 euros.

En lo que se refiere a la Segunda Federación en sí para el ejercicio 2024-2025, la categoría seguirá formada por cinco grupos con dieciocho equipos. Los cinco campeones ascenderán, del segundo al quinto disputarán un play off en busca de cinco plazas, y bajarán cinco conjuntos por grupo y los peores decimoterceros definirán otras dos plazas de descenso a Tercera. Así, el Numancia, a la espera de conocer el Grupo en el que estará encuadrado, ya sabe que el camino más corto

### El club numantino arrastra unas pérdidas acumuladas de más de cuatro millones de euros

para el ascenso a Primera RFEF será ser campeón de Grupo. La pasada campaña lo tuvo en su mano, pero la derrota severa en Cáceres fue el primer golpe para los Javi Moreno.

Por otra parte, habrá 27 descensos a Tercera. Los cinco últimos clasificados de cada Grupo ocuparán 25 de esas plazas de descenso. Además, los cuatro peores conjuntos que acaben decimoterceros jugarán una fase de descenso. De ella saldrán los últimos dos conjuntos que pierdan la categoría.

El club rojillo confía en estar en un Grupo en el que no se vea perjudicado geográficamente. El curso pasado quedó encuadrado en el Grupo 5 y tuvo que completar cerca de 25.000 kilómetros. El club soriano había solicitado tanto a la Federación Española como a la de Castilla y León jugar en un grupo en el que se viese las caras con equipos riojanos, vascos, navarros y aragoneses, pero sus peticiones no fueron tomadas en cuenta.

# Lupu jugará el próximo curso en la UD Logroñés

El delantero hispano rumano pone fin a dos temporadas defendiendo la camiseta rojilla para seguir en Segunda RFEF

F.T. sor

Andrei Lupu jugará en la UD Logroñés la próxima temporada y de esta forma rechaza la oferta del C.D. Numancia para seguir vistiendo la camiseta rojilla por tercera campaña consecutiva. El delantero tenía la renovación del Numancia encima de la mesa, pero finalmente se ha decantado por jugar en el

campo de Las Gaunas.

Lupu es el tercer fichaje de la Unión Deportiva Logroñés de cara a la temporada 2024-2025. El delantero rumano, de 26 años, firma hasta junio de 2025 procedente del Numancia, con el que marcó 14 goles en 34 partidos en Segunda RFEF en la 2023-24. Y Lupu vuelve a la capital riojana, ya que llegó a Lo-

groño de niño desde su país de origen, y comenzó a jugar al fútbol en las categorías inferiores del equipo del Villegas.

Posteriormente, su buen hacer en el Comillas le sirvió de trampolín para alcanzar la cantera del Alavés. Tras dos pasos por Nàstic de Tarragona y Numancia, recala en el Logroñés. Según la página web



*Andrei Lupu*. HDS

de la UD Logroñés, Lupu se encuentra muy ilusionado con su incorporación: «Estoy feliz de regresar a casa y muy motivado con lo que vamos a afrontar. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada, de ver a todos los aficionados en Las Gaunas, y de luchar juntos por el objetivo».

La aventura de Lupu en el Numancia comenzaba en enero de 2022 cuando llegaba cedido desde el Nastic de Tarragona. Fue uno de los refuerzos de los rojillos para conseguir el ascenso a Primera Federación y seguramente el que más aportó para dar el salto de categoría gracias a sus goles. Tras la cesión regresó al Nástic y el pasado verano regresaba al Numancia para volver a ser pieza clave en la lucha por el ascenso de los sorianos a Primera Federación. Lupu acabó como pichichi numantino, pero sus problemas físicos no le dejaron rendir al cien por cien a lo largo de la pasada campa-

### **DEPORTES**

## Marta Pérez se pierde el Nacional por lesión

**ATLETISMO.** La soriana sufre una micro rotura en el vasto medial del cuádriceps derecho y es baja para La Nucía / La de Adidas no quiere poner en riesgo los Juegos

### FÉLIX TELLO SORIA

Contratiempo para Marta Pérez que este fin de semana no podrá participar en el Campeonato de España de La Nucía debido a una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha. La soriana sufre una una micro rotura en el vasto medial que podría acabar en rotura si fuerza. En caso de no tratar adecuadamente la lesión podría acabar en rotura muscular y poner en serio riesgo su presencia en los Juegos Olímpicos de París del próximo mes de julio.

Marta Pérez no quiere forzar su participación en el Nacional porque la cita importante de la temporada es, sin lugar a dudas, la cita olímpica de París. De esta forma, no se repetirá en La Nucía el tradicional duelo con Esther Guerrero en la prueba del 1.500. Este enfrentamiento es un clásico en el atletismo español y su último episodio tenía lugar hace escasa fechas en Roma con Motivo del Campeonato de Europa.

La no participación de la atleta de Adidas en el Nacional no implica ningún peligro para estar en los Juegos Olímpicos en cuanto a lo que se refiere a la selección española. Marta Pérez tiene la mínima olímpica y a partir de ahora pondrá



Marta Pérez se perderá el Nacional para que no corran peligro los Juegos de París. HDS

los cinco sentidos en estar al cien por cien en París.

Marta Pérez tenía previsto disputar el Sábado Agés la semifinal del 1,500 del Nacional, una cita que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas para buscar el billete para la final. La final será el Domingo Calderas desde las 20.45 horas y Marta Pérez quería luchar por el título de campeona

de España, siendo una vez más Esther Guerrero su principal rival para estar en lo más alto de cajón.

Pensando ya en los Juegos Olímpicos, Marta Pérez se estrenará en la capital francesa el 6 de agosto con las series clasificatorias del 1.500 que están programadas para que comiencen a las 10.05 horas. En esta edición de los Juegos la novedad

en el kilómetro y medio es que habrá repesca el 7 de agosto desde las 12.35 horas. Las semifinales están fijadas para el día 8 a las 20.05 horas y la gran final tendrá lugar el 10 de agosto a las 20.25 horas. La soriana se clasificaba hace tres años para la final olímpica de Tokio y en París tratará de repetir esta gesta para el atletismo soriano.

### LA NUCÍA Una nutrida presencia de sorianos

La localidad de La Nucía acoge desde hoy viernes y hasta el domingo el 104 Campeonato de España de Atletismo, una cita en la que habrá una nutrida representación de atletas sorianos, del Club Atletismo Numantino, Celtíberas y el grupo de Enrique Pascual Oliva. En alguno de los casos, con opciones de subir al pódium. El Club Atletismo Numantino acude a la cita con más de 15 representantes algunos de los cuales tienen opción de medalla al acudir con algunas de las mejores marcas del año. Ese es el caso de Ignacio Bernardo en salto de altura, donde tiene la segunda mejor marca de la temporada, 2.17. Bernardo, campeón de España sub-23, fue segundo en el absoluto de pista cubierta y de ahí sus opciones de subir al pódium. En lanzamiento de disco, el soriano Luis Manuel Ramírez Fabal acude con la tercera mejor marca de la temporada, 59.31, y de ahí sus opciones de pelear por los metales. En las pruebas de velocidad el vallisoletano Sergio Juárez Nieto tiene la quinta mejor marca del campeonato y peleará por los metales y los mismo se puede decir de Daniel Cisneros en los 110 vallas, quinta mejor marca del año. El soriano David José Pineda participará en los 400 vallas, donde tiene la quinta mejor marca y está a centésimas de la tercera mejor marca.

### El Almazán podría jugar la Copa Federación

**FÚTBOL.** El club adnamantino iniciará la pretemporada el próximo 29 de julio

### so

La Sociedad Deportiva Almazán está valorando la posibilidad de jugar la Copa Federación este verano y de ser así tendría completado buena parte de su calendario de amistosos de pretemporada. Hay doce plazas disponibles para disputar el torneo y los adnamantinos están pendiente de la demanda que pueda haber de los equipos de Primera y Segunda Federación para ver su si deseo se hace realidad.

Los entrenamientos de pretemporada del Almazán comenzarían el 29 de julio, aunque la fecha no está concretada ya que depende del inicio de la Liga en Tercera Federación. Todo apunta que la competición liguera echaría a andar el segundo fin de semana de septiembre y de ser así los entrenos se iniciarían ese lunes 29 de julio. Si la Liga arranca el primer fin de semana de septiembre la pretemporada adnamantina se adelantaría. En cuando al número de compromisos amistosos, el presidente de la entidad, Víctor Márquez, estima que serán alrededor de 7 u 8 los partidos veraniegos de preparación.

Respecto a la confección de la plantilla, el Almazán ya adelantaba a través de sus redes sociales la renovación de futbolistas como Rafa Checa, Elvira, Ebri, Junyent o Albitre. Otros



El Almazán apuesta por la continuidad en la plantilla respecto al ejercicio pasado. M.T.

efectivos como Losilla o Dani Martínez están muy cerca de estampar su acuerdo de renovación con los blanquiazules. Marcos Gilo Anderson también entran dentro de los planes del club de cara al futuro, aunque el acuerdo está en el aire. «Vamos a apostar por la continuidad del bloque de la pasada campaña», afirmaba Márquez.

Habrá continuidad pero también habrá fichajes con «seis u ocho caras

nuevas», comentaba el presidente adnamantino. La idea de los de la villa es que estos refuerzos sean futbolistas sorianos y el primero de los refuerzos llegaba desde el Numancia B en la figura de Ángel Cervero. El de San Esteban de Gormaz, todavía en categoría sub-23 marcaba 12 goles esta temporada en 21 encuentros en la Regional Aficionados defendiendo los colores del filial numantino.

A mediados de julio se conocerá el calendario de la Tercera Federación y el próximo mes también se celebrará la asamblea de socios de un Almazán que para el ejercicio 2024-2025 contará con presupuesto inferior al de esta temporada. La entidad adnamantina contó con 250.000 euros para la campaña 2023-2024 y para la próxima la cantidad será de unos 210.000

### **ANUNCIOS BREVES**

### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios Ilame al **975 21 20 63** 

### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las mañanas y festivos todo el día.



### **Envía SOY HUMANO** al **28033 Juntos** salvaremos más vidas MEDICOS SIN FRONTERAS

Máximas en descenso

**EN LA CAPITAL** 

HOY Máxima

 $30^{
m o}$ 

Máxima

MAÑANA

www.msf.es/serhumano

Nuboso o cubierto, con lluvias y chubas-cos, que pueden ir con tormenta, pueden ser fuertes en la primera mitad del día. Probables bancos de niebla. Temperatu-ras en descenso, que puede ser notable en las máximas. Vientos variables.

### FARMACIA DE GUARDIA Elena Carrascosa Martínez

C/ Vicente Tutor, 8 Tel. 975.221.249

**EN LA PROVINCIA** Del 24 al 30 de junio

**DE YAGÜE (**24 H.)

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA. ÁGREDA Y SAN LEONARDO

**DURUELO DE LA SIERRA Y ALMENAR** (HASTA LAS 22.00H.)

### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

**Mª del Mar Lérida García** C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

### **EMBALSE CUERDA DEL POZO**



AL 79,7% DE SU CAPACIDAD

### **EL TIEMPO / HOY**



20 🔻 12

▲ 22 **▼** 12

▲ 24 ▼ 14 ▲ 24 **▼**12

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

Dor

**▲** 24 ▼ 14 **▲** 24 ▼ 12

▲ 21 ▼ 13 ▲ 23 ▼ 12

Sábado ▲ 20 ▼ II Doming ▲ 22 ▼ II

▲ 24 ▼ 13

▲ 24 **▼** 14

S. LEONARDO ▲ 22 ▼ 13

**▲** 23 ▼ 12

**SAN PEDRO** 

**▲** 19 ▼ 11 **▲** 20 ▼ 10

VINUESA

**▲** 22 ▼12 Domingo **▲** 22 ▼12

Mínima

15°

Mínima

15°

### **TELÉFONOS DE INTERÉS**

**SORIA** EMERGENCIAS
BOMBEROS
POLICÍA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
CRUZ ROJA
POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

### **PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz TELE-RUTA

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

975 380 001 975 300 461

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Pinares Sur Tierras Altas

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

### NIIMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

### **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

### Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa

petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51
La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

### COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta el 3 de septiembre.

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

### M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

#### VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

### CINE Y TV

### **CARTELERA**



| CINES LARA DEL 28 AL 30 DE JUNIO                                    |       |          |       |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--|
|                                                                     |       | SESIONES |       |  |
| SALA 1 - DESCANSA EN PAZ<br>- HORIZON: AN AMERICAN SAGA. CAPÍTULO 1 | 18.00 | 20.30    |       |  |
| SALA 2 - HORIZON: AN AMERICAN SAGA. CAPÍTULO 1                      | 17.45 | 21.00    |       |  |
| SALA 3 - UN LUGAR TRANQUILO. DIA 1                                  | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 4 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)                                 | 18.00 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 5 - BAD BOYS. RIDE OR DIE                                      | 17.45 | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 6 - LOS VIGILANTES<br>- VIDAS PERFECTAS                        | 18.00 | 20.30    | 22.35 |  |
| SALA 7 - ALUMBRAMIENTO - EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS         | 18.00 | 20.30    |       |  |
| SALA 8 - BIG BOYS                                                   | 18.00 | 20.30    | 22.35 |  |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros. Esta semana, con motivo de las Fiestas de San Juan en Soria, solo abrimos viernes 28, sábado 29 y domingo 30.



### UN LUGAR TRANQUILO. DÍA 1

Estados Unidos. 2024. **Dirección.**Michael Sarnoski. **Reparto.** Lupita
Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff,
Djimon Hounsou, Denis O'Hare. **Sinopsis.** Una mujer llamada Sam trata
de sobrevivir a una invasión en la ciudad
de Nueva York por criaturas alienígenas
sedientas de sangre con oídos
ultrasónicos. Tercera entrega de la saga.



#### **DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)**

Estados Unidos 2024. **Dirección**. Kelsey Mann. **Reparto**. Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Phyllis Smith. **Sinopsis**. Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola.

### CyL 7

LA 8
07:00 Programación especial San Juan.
10:30 Retransmisión desde la plaza de toros

**08:20** Cuestión de prioridades. Debate de actualidad política y social.

**14:00** Programación especial San Juan. **17:30** Retransmisión desde la plaza de toros

**21:30** Programación especial San Juan. **00:00** Redifusión Programación especial San

**09:30** Todo vale en CyL. Resumen y cierre de temporada Todo Vale

10:25 Mundo natural

novillada de la mañana

novillada de la tarde

II:00 Grana y oro. Actualidad del mundo taurino
I2:00 Hasta la cocina. Cocina con Manuel Díaz
«El Cordóbes»

12:45 Todos los días. Magacín diario de sociedad.

Presentado por Cristina Camell

14:30 CyLTV Noticias I. Con Antonio Renedo

**15:10** El Tiempo I. **15:25** El campo al día. Informativo diario sobre el

sector agrario **15:30** CyLTV Noticias I (Redifusión). Con lengua

de signos.

**16:00** Cine de tarde: Maestro de ladrones. 1987 Jeannot Szwarc

Jeannot Szwarc 17:45 Lo Mejor de Naturaleza Viva. Naturaleza Viva es la apuesta más Natural de Castilla y León Televisión, que pretende poner en valor el

patrimonio natural de la Comunidad y sus custodios.

18:15 Flash Cierre de mercados.

**18:25** Todos los días. Magacín diario de sociedad. Presentado por Cristina Camell

19:50 Flash Cierre de mercados.

**20:00** CyLTV Noticias 2. Con María Núñez

**20:40** El Tiempo 2. Información meteorológica de la mano de Silvia Ferrer.

20:55 Flash Cierre de mercados.

20:58 Vamos a dormir con los Momonsters

20:59 El campo al día.

21:15 Agro en acción. 21:45 Surcos.

22:20 Espacio Abierto.

23:10 Viernes cine: Dura recompensa. 1998 - Jim Wynorski

**00:45** Flash Cierre de mercados.

00:50 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

**01:20** El Tiempo 2. Información meteorológica.

**01:30** Grana v oro. Actualidad del mundo taurino.



### **ALUMBRAMIENTO**

España 2024. **Dirección.** Pau Teixidor. **Reparto.** María Vázquez, Sofía Milán, Manuel Zarzo. **Sinopsis.** España, 1982. Marisa decide llevar a su hija a Madrid con el fin de dar solución a un embarazo no deseado. Lucía termina ingresando en Peñagrande, un reformatorio para adolescentes embarazadas. Allí forjará una fuerte amistad con sus compañeras y descubrirá que se le quiere arrebatar aquello que todavía no tiene: su propio hijo.

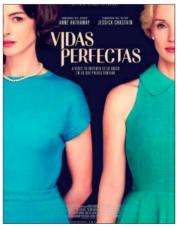

### **VIDAS PERFECTAS**

Estados Unidos 2024. **Dirección.** Benoît Delhomme. **Reparto.** Jessica Chastain, Anne Hathaway, Josh Charles. **Sinopsis.** Alice (Jessica Chastain) y Celine (Anne Hathaway), disfrutan de sus idílicas vidas junto a sus respectivos hijos y exitosos maridos. Son mejores amigas y vecinas. La perfecta armonía de sus vidas se rompe repentinamente después de un trágico accidente.



### HORIZON: AN AMERICAN SAGA. CAP. 1

Estados Unidos. 2024. **Dirección**. Kevin Costner. **Reparto**. Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman. **Sinopsis**. Un lapso de 15 años de expansión y asentamiento del oeste estadounidense antes y después de la Guerra Civil.



### BIG BOYS

Estados Unidos. 2023. **Dirección**. Corey Sherman. **Reparto**. Isaac Krasner, Dora Madison, David Johnson III, Taj Cross, Emily Deschanel. **Sinopsis**. En esta comedia sobre la transición a la madurez, un adolescente experimenta un despertar sexual cuando se enamora del novio de su prima durante una acampada familiar.

### CARLOS CUESTA



### **DALE VIDA A TU TEJADO**

### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003 Teléfono: 975 21 20 63. E-mail de Redacción: redaccion@hds-elmundo.es

E-mail de Redacción: redaccion@hds-elmundo.es E-mail de Publicidad: publicidad@hds-elmundo.es



Amigos del Camino del Cid en una ruta por la provincia de Soria. MARIO TEJEDOR

#### SORIA

El Consorcio Camino del Cid ha convocado la séptima edición de su concurso de vídeos, un certamen cuyo objetivo es dar a conocer los pueblos, lugares y tradiciones existentes en este itinerario turístico cultural que atraviesa la provincia de Soria, además de la de Burgos, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.

La convocatoria, cuya principal característica es que ninguno de los vídeos supere el minuto de duración, mantiene las categorías temáticas de las últimas ediciones: El Viaje', que reunirá aquellos vídeos en los que los participantes transmitan su experiencia personal de viajar por cualquiera de las rutas o lugares del Camino del Cid; 'Nuestros Pueblos', que recogerá las propuestas que den a conocer un pueblo del Camino del Cid o un elemento representativo de esa localidad y 'Mío Cid', con la que se pretende resaltar la importancia del Poema, la auténtica guía de viaje de la ruta.

### **EL MUNDO RURAL**

Ninguna de las proyecciones podrá superar el minuto de duración y el objetivo es ofrecer elementos representativos de localidades, entre ellas sorianas, como recurso de turismo

## Camino del Cid busca el mejor vídeo del itinerario turístico

En este caso, los concursantes podrán en sus vídeos declamar los versos que más les gusten, dramatizar una parte del poema, hacer una versión libre de algún fragmento, cantarlo, dibujarlo. Se establecen tres premios de 600 euros por cada categoría.

Los concursantes podrán enviar un máximo de dos vídeos por categoría. Su duración no sobrepasará los 60 segundos y los recursos que aparezcan deberán encontrarse necesariamente en localidades del Camino del Cid.

El estilo es libre. El plazo de presentación de vídeos termina el 23 de octubre de 2024. Los vídeos se enviarán por el servicio online gratuito de WeTransfer y, tras rellenar un formulario online de inscripción, los participantes podrán ver sus trabajos publicados en el canal de Youtube dedicado al concurso. El jurado, integrado por personas vinculadas a la comunicación, el arte y el medio rural, darán a conocer su fallo el 13 de noviembre de 2024. En su decisión valorarán la capacidad del autor para transmitir su mirada personal y para poner en valor lugares vinculados al Camino del Cid, la singularidad del motivo o recurso y la originalidad y creatividad del vídeo.

El Camino del Cid es un itinera-

rio turístico cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste y sigue las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, el famoso caballero medieval del siglo XI.La principal guía de viaje de este itinerario es el Cantar de mío Cid, el gran poema épico medieval hispánico que narra las aventuras del Campeador, escrito a finales del siglo XII o principios del siglo XIII.



### **HORNOS ARTESANOS PÁG. 4**

Don Hornazo (Villarmayor, Salamanca) es la tercera generación de una familia de maestros artesanos del pan.

### **LA BODEGA** PÁG. 5

La Bodega Dominio Fournier (DO Ribera del Duero) elabora vinos elegantes y estructurados con uva de viñedo propio.

### DE CUMBRE EN CUMBRE PÁG. 8

Ruta a una de las icónicas cumbres de la Sierra de Gredos, El Peñón del Casquerazo (2.436 m.) en un recorrido de alta montaña

# la Posada



LA POSADA

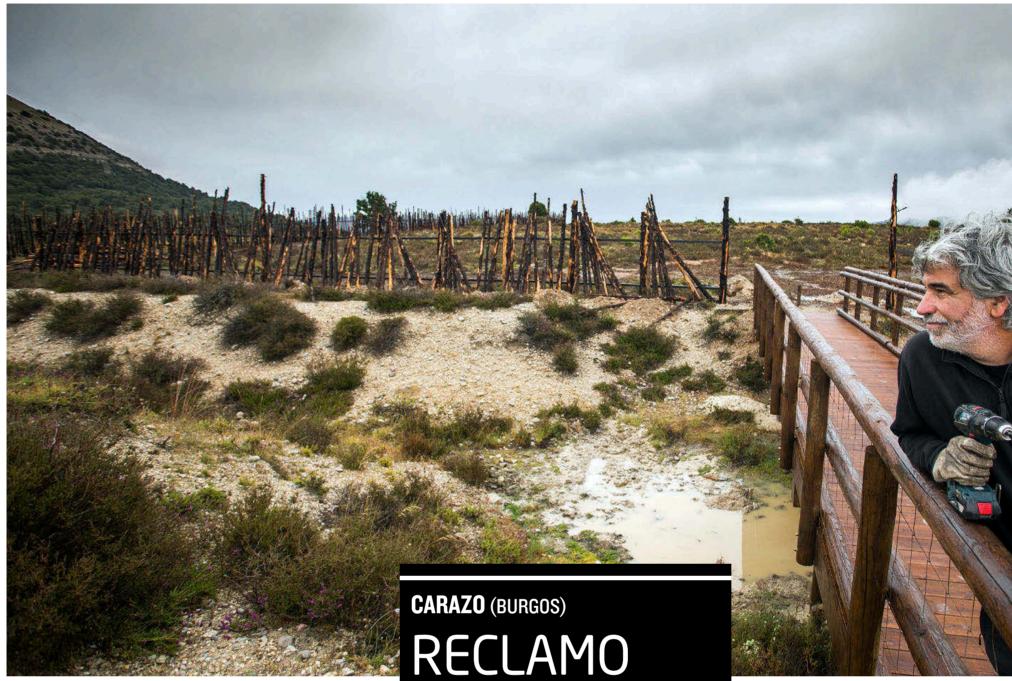

l sonido persistente del taladro sustituye hoy al zapateo del pelotón de presos sudistas que, en idéntico lugar, enfilaba su destino. El foso que salvaban perdura en el altozano como un vestigio de lo que ahora resurge. También algunos anclajes en los que se sujetaba la endeble pasarela que bailaba al son de los reos. Ni un poco se mueve el puente que la suple, firme por aquello de la seguridad, robusto, pensado para que su resurrección se prolongue en el tiempo, por el bien de propios y extraños. Y es que da paso a un nuevo reclamo en construcción para la zona, empeñada en revivir su pasado de cine y recrear los escenarios del icónico western El bueno, el feo y el malo que revolucionó la comarca en los años sesenta.

Primero fue el cementerio de Sad Hill. El tesón de unos amantes de la obra de Sergio Leone desempolvó la localización de la secuencia cumbre de la película. Tras años entregados a poner en valor aquel rodaje, herramienta en ristre y guiados por los rastros aún visibles del enclave daban a luz de nuevo el camposanto diseñado por Carlos Simi en el que transcurre el duelo final entre Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, escena grabada a fuego en el imaginario colectivo cinéfilo. Su entrega no fue en vano y este punto del Valle de Mirandilla, entre las localidades de Contreras y Santo Domingo de Silos, se convertía al punto en lugar de peregrinación turística.

Tanto, que en la actualidad es la propia administración la que, con apoyo de la agrupación promotora de la iniciativa, asume el reto de levantar el campo de concentración de Betterville en la llamada Majada de la Merina, termino municipal de Carazo. El puente mencionado se adentra en aquel 'fuerte' unionista al que van a parar Rubio y Tuco.

La empalizada de entonces ya es visible y, como en la película, quedará sin cerrar al fondo, curioso diseño para una prisión que en su momento 'salvaron' con un adecuado tiro de cámara. Así lo explica, taladro en mano, Sergio García, fundador de la Asociación Cultural Sad Hill y coordinador de la Burgos Film Commission.

La acción que en teoría

RECLAMO DE CINE

La recreación del campo de concentración de Betterville marcha y aumenta los atractivos del Valle de Arlanza, que añade el vínculo con la película 'El bueno, el feo y el malo' a su riqueza natural y monumental

POR **L. BRIONES** 

transcurre en el interior del penal se rodó en otro espacio, a unos cien metros de la singular estructura renacida, en un asentamiento creado a tal efecto en el que grabaron la paliza que el cabo Wallace propia al feo durante el interrogatorio del sargento Sentencia, empecinado en conocer la ubicación del dinero. Y de fondo, la música «interpretada por vecinos de Salas, Covaleda y Arauzo» que reforzaban el sello burgalés de esta superproducción.

Aquella memoria se torna un potente atractivo turístico que la Junta de Castilla y León ha querido apuntalar con 48.251,11 euros de inversión para dar forma al campo de concentración de Betterville. «La idea surgió en una reunión de la dirección del Parque natural Sabinares del Arlanza - La Yecla y los tres ayuntamientos que tienen acceso a Sad Hill (Contreras, Santo Domingo de Silos y Carazo) con la intención de completar la oferta y, de paso, desplazar un poco la afluencia al cementerio, que en algunos momentos se dispara», relata García.

La pretensión es potenciar la ruta a pie que enlaza ambas localizaciones, unos seis kilóme-

Los troncos que darán forma al cercado en construcción son de sabinas afectadas por el grave incendio que asoló el entorno hace dos años

tros de paseo por un «entorno espectacular», entre los mismos «paisajes de sabinares agrestes y calizos de la peña Carazo y el Valle de Arlanza, que cautivaron al director Sergio Leone y a su equipo para convertirlos, por similitud, en escenarios naturales de Nuevo México y el río Grande en la zona de Santa Fe y Glorieta Pass», según rezan los folletos.

Pero hay más. Porque esta iniciativa se revela, también, paradigma de economía circular. Los troncos utilizados en el cercado del campo de prisioneros son de las sabinas arrasadas por el grave incendio

### **PARA COMER**

### **SANTO DOMINGO DE SILOS:**

Restaurante Villa de Silos Paseo Romero de Cañas, I. Teléfono: 68643524I.

#### **SALAS DE LOS INFANTES:**

Bar-Restaurante El Viejo Oeste Plaza Condestable, 17. Teléfono: 6041/3178.

### **PARA DORMIR**

### **BARBADILLO DEL MERCADO:**

Hotel Doña Lambra N-234, Km, 2. Teléfono: 947384024

#### **SANTO DOMINGO DE SILOS:**

Hotel Arco de San Juan de Silos Pradera de San Juan, I. Teléfono: 947390074.

### **SALAS DE LOS INFANTES:**

Las Dehesas de Costana Calle Burgos, 36. Teléfono: 667365698.

que asoló el entorno próximo, en pleno Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla. «Las damos así una nueva vida, es algo muy simbólico», celebra García. Resurge, pues, de las cenizas el paisaje convertido en reclamo turístico. Su inauguración está prevista en septiembre.

Tocará entonces empezar a soñar con futuros proyectos y, con los pies en la tierra, arrancarán los preparativos del 60 aniversario de un rodaje que también disfrazó de lejano oeste las proximidades de Hortigüela, donde se filmó el momento más espectacular de la película: la voladura del paso de Langstone. Los más devotos añoran resucitar también ese elemento. «Somos realistas, construir el puente en sí es imposible, sería muy caro y complicado poner de acuerdo a todas las administraciones que deben dar los permisos. Pero sí creemos que algo se podría hacer...», deja caer García, entusiasta.

La cuarta localización tiene gancho de por sí. Se trata del Monasterio de San Pedro de Arlanza, reconvertido para la ocasión en la Misión de San Antonio. Patrimonio vela hoy por el cuidado del que fue uno de los centros monásticos más importantes del reino de Castilla y trabaja ahora en rescatar sus orígenes.

Más allá del vínculo con 'El bueno, el feo y el malo' este monumento evidencia la riqueza de la zona que con intervenciones como las citadas se afana por incrementar su catálogo de atractivos. Se añaden los de su pasado como 'estrella' del cine a una larga lista de parajes naturales de excepción, ruinas con historia, restos prehistóricos y tradiciones arraigadas.





### ARROZ CON BONITO DEL NORTE Y ALGÚN BICHO CON BIGOTES

Ya les hemos comentado alguna vez que el bonito del norte es un pescado de verano, lo consumimos en su máximo esplendor en la época de calor, desde finales de primavera hasta finales de verano. Admite numerosas elaboraciones y hoy les proponemos una un tanto diferente: utilizar el bonito en un arroz.

POR **MIGUEL ÁNGEL SANZ** 

### **INGREDIENTES**

8 Una rodaja pequeña de bonito del norte, 20 gambas, 4 carabineros, 320 gr arroz bomba, 1.025 ml de nuestro fumet, Medio kilo de espinas, cabezas y recortes de pescado blanco, Medio kilo de cabezas de gambas o langostinos en crudo, 1,5 litros de agua, 1 cabeza de ajo, 2 cebollas,2 zanahorias, 1 puerro,1 pimiento verde,3 tomates medianos, 30 ml aceite oliva virgen extra, Pizca de sal, 50 ml brandy,1 diente de ajo, 1 tomate rallado,2 gr pimentón dulce, 1 gr azafrán

Este tipo de arroces son a los que llaman "contemporáneos". Esto quiere decir que no son arroces en los que se cuece todo a la vez y de una tirada, sino que los ingredientes se trabajan por otro lado y se colocan sobre el arroz. Vamos a utilizar bonito y bichos marinos con bigotes. Les sugerimos gambas y carabineros, pero pueden ponerlos a su gusto. El bonito es proteína de calidad, rico en ácidos grasos omega 3 y en vitaminas D y B12, y estamos en plena temporada.

### A CURRARSE UN FUMET CON TOQUE DE BONITO

Una cosa, antes de nada: vamos a hacer un fumet con cierto sabor a bonito. En esta ocasión no vamos a comprar espinas de bonito, pero sí vamos a hacer un fumet normal con cierto aroma a bonito aprovechando lo que ya tenemos. Así que es importante no deshacerse de la piel y de la espina de la rodaja de bonito que hayamos comprado, lo limpiamos, troceamos y reservamos la carne y guardamos también la espina y la piel para el fumet. Como les hemos comentado en otras recetas sobre arroces, siempre que podamos tenemos que intentar hacer el caldo de nuestros arroces. Un buen caldo nos lleva tiempo, pero marca la diferencia. Luego podemos ponerle al arroz más bonito, más gambas, más carabineros o todos los bichos que queramos, pero si tenemos un buen fumet ya tenemos buena parte del camino andado.

Para hacer el fumet, lo primero es poner a desangrar las cabezas

y espinas de los pescados en agua muy fría, durante treinta minutos, para que suelten impurezas y sangre. Al cabo de este tiempo, secaremos bien y pondremos en una bandeja de horno sobre papel de hornear, lo metemos en la zona central del horno, con calor arriba y abajo, a 230 grados durante veinticinco minutos, para que se tueste todo bien, lo que aportará un sabor especial a nuestro arroz. Aquí añadimos también la piel y espina reservadas de nuestro bonito.

Mientras se está tostando, vamos con un sofrito. Cortamos en trozos no demasiado pequeños la cebolla, zanahoria, puerro y tomates, y al medio la cabeza de ajo. En una cazuela ponemos cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra y ponemos a pochar a fuego medio la cebolla y el ajo durante unos treinta minutos, moviendo de vez en cuando. Tras este tiempo, incorporamos el puerro, el pimiento verde y la zanahoria cortados también en trozos medianos, y lo dejamos cocinar otros treinta minutos, moviendo también de vez en cuando. Es momento ya de incorporar los tomates cortados en cubos para cocinarlos con el resto de las verduras otros quince minutos. Movemos de vez en cuando, pero vamos a dejar también que se nos agarre un poquito y caramelice. Cuando tenemos todo listo incorporamos a la cazuela, en la que hemos pochado las verduras, las espinas y restos de pescado tostados. Metemos un chorro de brandy y flambeamos. Cubrimos con el agua, y dejamos cociendo suave veinticinco minutos. Tras la cocción, colamos con un chino o con un colador fino.

### A DARLE AL ARROZ

Ponemos unas gotas de aceite en la paellera, calentamos bien y añadimos los tacos de bonito, marcamos treinta segundos por ambos lados y reservamos. A continuación, añadimos los carabineros sin pelar y marcamos otros treinta segundos por cada lado y reservamos. Hacemos por último lo mismo con las gambas. Ponemos a hervir el fumet

Añadimos otras tres cucharadas de aceite en la paellera y ponemos al ajo. Cuando esté empezando a dorarse añadimos el pimentón, movemos y añadimos rápido el tomate rallado. Dejamos que evapore el exceso de agua e incorporamos el arroz. Salteamos un par de minutos y añadimos la cantidad exacta de fumet que tienen en los ingredientes y el azafrán. Ponemos a fuego fuerte y ponemos a punto de sal. Pasados seis minutos bajamos a fuego suave y ya no lo tocamos. Tras otros nueve minutos, disponemos encima del arroz el bonito, los carabineros y las gambas y cocinamos tres minutos más. Apagamos, tapamos con papel un par de minutos y a disfrutarlo.



a simiente de Don Hornazo, un obrador fundado en Villarmayor, se escribe en blanco y negro, hace más de 100 años, en una humilde familia de molineros formado por Wenceslao García Cruz y Ramona García Zapata. «Mis abuelos tenían un molino con un motor de vapor. Dicen que la zona se conocía como 'paraje el motor' porque el ruido se oía en todos los pueblos de alrededor. Este negocio que ahora está en la tercera generación no se entendería sin ellos, que fueron los que empezaron de cero, con un saco de trigo y un colchón. Nosotros somos la tercera generación, hemos emprendido y crecido en este tiempo pero verdaderamente quienes iniciaron el camino fueron ellos, que como siempre recordaban, empezaron de la nada, con un saco de trigo y un colchón», sostiene José Luis García Valiente. Él es ingeniero informático de profesión que pronto se dio cuenta de que el futuro estaba en sus raíces, en su pueblo y tomó el testigo del negocio junto a su hermana Sara. «Mi padre -Luis García Alonso- heredó la panadería. Mantuvo siempre la elaboración artesanal de sus productos. Apostó siempre por eso. Cuando empezaron a surgir las panificadoras él lo tuvo claro. No quería competir por precio.

DEL MOLINO AL OBRADOR ARTESANAL

Los hermanos José Luis y Sara Garcia Valiente son la tercera generación de este negocio con un siglo de historia que elabora hornazos y pastas tradicionales de manera totalmente artesanal

POR **H. MARTÍN** 

Siempre apostó por calidad sin escatimar en ello. Impulsó el hornazo. Empezamos a ser conocidos por ello y cuando me quedé yo con mi hermana empezamos a cambiar la imagen con Don Hornazo, nos fuimos ganando el reconocimiento en medios, nos han llamado de televisión».

Las materias primas tienen nombre y apellidos, los mismos proveedores de confianza de toda la vida. «Soy super radical, me encanta lo mío y lo de aquí. Todo lo que tengo está hecho en Salamanca o en Castilla y León. En Don Hornazo hacemos una selección de los mejores trigos de Castilla y León para nuestras masas. Las harinas son de Zamora, las carnes como no podía ser de otra manera de Salamanca, no hay mejor sitio para el chorizo, el lomo o el jamón. Los huevos proceden de una granja de Segovia. Estamos en un punto estratégico gente de paso que va a de viaje al Pozo de los Humos, en las Arribes y eso nos ha dado mucha fama», aposti-

Sus producciones son completamente artesanales, elaboradas a mano, sin añadidos ni uso de conservantes de ningún tipo. «Nada de producciones en maquinarias industriales o congelados. Nuestro pan se hace como se hacía antaño. Debido a esta elaboración artesanal con masa madre nuestro pan y productos artesanos no pierden su buen sabor al día siguiente, ni se ponen duros ni gomosos».

Uno de los puntos de inflexión de la empresa familiar se produjo al abrir una tienda con cafetería en la calle Van Dyck

que con el tiempo se amplió con cafetería. En este tiempo Don Hornazo se ha convertido en un emblema de la calidad de este producto tan típico y arraigado en Salamanca que se disfruta a lo largo de todo el año. En el horizonte está previsto abrir algún establecimiento más en la capital salmantina sin perder su esencia. «Nos han hecho propuestas interesantes para abastecer a grandes cadenas de supermercados y abrir en Madrid. Pero preferimos mantenernos como estamos, abarcar lo que podamos controlar mejor, manteniendo siempre nuestros productos artesanales, sin ningún añadido de conservantes ni de aditivos. En definitiva, no perder nuestra esencia».

Junto a las recetas de panes tradicionales como el pan candeal o el de masa madre junto a exquisitas recetas de panadería y repostería igual de populares como la del bollo maimón, el bollo suizo o pastas típicas de siempre. Pero si hay un producto estrella es el hornazo casero. Cada año salen de su horno entre 15.000 y 20.000 hornazos con destino a cualquier rincón de la geografía nacional. «Vendemos en nuestros establecimientos y en la tienda online (www. donhornazosalamanca.com.) Hemos enviado a muchos sitios de España y a

Otro de los productos que más demanda la clientela es la jeta asada. «La hacemos en el horno de la panadería, se vende sola, nos llaman muchos pata que les llevemos torreznos, jeta asada o hornazo», explica.

### **APOYO A SU EQUIPO**

Cuidar a su equipo humano, a su otra familia, forma parte de su filosofía. Y el mérito es mayor si se trata de un negocio asentado en el medio rural. Un apoyo a sus trabajadores que se traduce con un bonus de 300 euros mensuales para hacer frente a los gastos de gasolina. «Queremos cuidar a nuestro personal, que estén a gusto y se sientan reconocidos. Nos gusta que se sientan apoyados. A un panadero que vino de Cáceres le hemos provisto de casa en Villarmayor y a otro de coche. Forma parte de nuestro compromiso social con ellos»

El horno que heredó su padre ha ido creciendo y evolucionando hasta dar forma a Don Hornazo, una marca que en este tiempo es un emblema de calidad, trabajo y tesón. En 2020 recibieron el XI Premio Emprendedores a la Actividad Empresarial por la Diputación de Salamanca por su dedicación a lo largo de este tiempo. Del obrador de Villarmayor dieron el paso a la primera tienda, en la famosa calle Van Dyck de la capital charra. Un establecimiento con cafetería que ha conquistado al público.

esde el año 2019 González Byass, uno de los grandes grupos bodegueros de España, puso sus miras en la Ribera del Duero, concretamente en Berlangas de Roa, en uno de los emplazamientos más privilegiados de esta zona vinícola. Sus viñedos ocupan 50 hectáreas repartidas en una veintena de fincas de suelos pedregosos a 820 metros sobre el nivel del mar que disfrutan de unas condiciones inmejorables, en una bonita terraza fluvial a los pies del río Duero que acompaña a lo largo de 2 kilómetros delimitando un meandro que delimita la propiedad de manera natural. «El canto rodado y el río nos protegen mucho de las heladas», explican. Los suelos son pobres y con una gran capacidad de drenaje, lo que permite obtener una gran concentración de la uva de gran calidad. «El viñedo demuestra el carácter castellano, duro, resistente, aguantando condiciones climatológicas adversas», sostiene José María Ayuso, responsable de viñedo de Grupo González Byass. Nadie como él conoce cada uno de los territorios donde se ubican grandes bodegas pertenecientes al grupo como Tío Pepe. A lo largo de las últimas décadas ha pasado a ser una gran Familia de Vino,

### **DOMINIO FOURNIER** (DO RIBERA DEL DUERO)

### VINOS ORGULLOSOS DE SU ORIGEN

Grupo González Byass elabora vino procedente de 50 hectáreas de viñedo propio. Sus vinos reflejan un cuidado exquisito del campo y la viña

POR H. MARTÍN

incorporando marcas emblemáticas como Bodegas Beronia (DO Rioja y Do Rueda), Viñas del Vero (DO Somontano) entre otras muchas, llegando a estar presente incluso en Chile y México. En esta zona ribereña los viñedos son un lujo; las primeras plantaciones son de 1960, cuentan con una edad media superior a los 25 años siendo las cepas más antiguas de hasta 74-75 años. La mayor parte del viñedo está plantado en vaso siendo la tempranillo la variedad principal de uva -el 98%- que es cuidada con sumo cuidado y respeto bajo los parámetros de la agricultura ecológica. No hacen uso de pesticidas ni herbicidas. Los rendimientos de la uva son bajos, de 1.500 kg por hectárea en viñedo viejo y siempre por debajo de los 4.000 kg.

Las uvas se seleccionan en campo y bodega, se introducen en depósitos de acero inoxidable y más tarde en tinos de madera. Previamente se realiza la maceración pre-fermentativa en frío con hielo seco durante aproximadamente 5 o 6 días, un innovador proceso que permite obtener antes de pasar por la fermentación alcohólica, una alta extracción de tanino dulce y color. Las vinificaciones se realizan siempre por parcelas para respetar la singularidad de cada origen.

Cada depósito se descuba y

pasa a barrica para hacer la fermentación maloláctica, donde realizan battonage frecuentes que ayudan a trabajar las lías. Todos los vinos que forman parte de este coupage permanecen entre 12 y 18 meses en barricas de roble francés.

Sus vinos elegantes y sofisticados cuentan con el asesoramiento de Javier Ausás, uno de los grandes maestros del vino, la mano y el olfato que dejó su impronta como Director Técnico de Grupo Vega Sicilia durante 18 años. Su instituto y personalidad se refleja en vinos equilibrados, minerales, con aromas profundos y protagonismo de la uva.

Elaboran dos líneas o tipos de vino: crianza (con 2 años de envejecimiento en barricas de roble francés-80%- y americano-20%) y reserva (con cuatro años de envejecimiento, tres en barrica nueva de roble francés hasta completar su enveje cimiento en botella un año más ). Su Dominio Fournier Reserva 2019 acaba de ser reconocido con la Medalla de Oro del certamen internacional CINVE (Concurso Internacional de Vinos Espirituosos), concurso de prestigio creado en 2006 con vocación internacional cuyo jurado está formado por periodistas especializados, enólogos, sumilleres y técnicos. De las más de 150 referencias premiadas en la categoría 'vinos tranquilos' Dominio Fournier Reserva 2019 fue uno de los vinos premiados con la Medalla de Oro.

«La satisfacción del trabajo bien hecho es nuestra recompensa y lo que nos mueve para mejorar cada día», Marian Santamaría, enóloga de Dominio Fournier. Laura Terrazas es su apoyo. Enóloga y responsable de calidad. Selecciona y examina cada uva buscando el potencial que se convertirá en el alma de sus vinos. «Clima, variedad y suelo hace de nuestros vinos vinos complejos que pegan muy bien con todo tipo de platos». Las dos enólogas catan, seleccionan y combinan la producción de las distintas parcelas en una búsqueda incansable de la complejidad y el carácter inconfundible de Dominio Fournier. «Cada cata es un diálogo entre el vino y el paladar, una conversación silenciosa que revela la historia de nuestros viñedos y el cuidado de cada proceso».

Sus vinos son el resultado de una elaboración artesanal, minuciosa, entendiendo el terruño a conciencia, con amor y dedicación.

Un lustro después de la incorporación de Dominio Fournier a la familia Gonzlález Byass se ven los frutos del cariño, pasión por el cuidado del campo y la materia. Un mimo que se traslada a cada copa de vino





un primer intento con una plantación de viña, volvió de nuevo con fuerza, esta vez también con disciplina ecológica, y abrazó con responsabilidad la cultura biodinámica. Hoy sus vinos recogen el esfuerzo y la tierra de Rueda le toma como ejemplo. Sus vinos de uva verdejo de la serie Moha: Varron, Nuestra Fauna, Retro, Sapientia verdejo y sauvignon, godello Tiempos Modernos y el tinto de tempranillo Antigona disfrutan del aplauso de prescriptores y profesionales. Se trata de una bodega de corte moderno en las técnicas enológicas (inox, hormigón, tinaja, barricas y botas,

lberto se salió con la suya. Y, tras

procesos medidos en fermentación, crianza y afinados...) y, al mismo tiempo, con aires del siglo XVIII en el envase subterráneo y mudéjar. La bodega tiene una historia corta, de apenas un cuarto de siglo, pero con profundas raíces en Rueda, localidad vallisoletana que da nombre a la DO. De ahí que en el Consejo Regulador estén inscritos las viñas, la bodega y los vinos de Lagar de Moha. La viña fue anterior a la bodega actual, que data de la añada de 2018. Desde hace unos años la bodega se enmarca en una

sionantes cavidades subterráneas y una bien cuidada fachada de arquitectura mudéjar, en pleno casco urbano de la histórica villa de Rueda. La casa alberga el lagar y las instalaciones de bodega y estancias de cata y visitas. Esta bodega familiar, en muy poco tiempo, ha destacado en el sector de los vinos ecológicos y biodinámicos que marcan el perfil sensorial de sus vinos blancos. Alberto tiene claro que la casta es la verdejo, que imprime a sus vinos un claro matiz diferencial con toda la esencia del cepaje blanco más notable del momento enológico en España. Apenas una producción de unas 70.000 botellas, unas 18 hectáreas de viña propia, la mayor parte de uva verdejo, y una buena presencia en exportación, con un 60% de las ventas. Esto es el resultado del sueño logrado por Alberto Moro, nieto de Leoncio, y por su mujer Ángeles Ortega. Químico y enólogo y economista. Buen tándem. El sueño de Moha, donde los astros se pusieron de acuerdo para que nacieran sus vinos bajo el cielo de Rueda, siguiendo fieles a las conductas biodinámicas. Alberto ha demostrado su interés por la tierra y su apuesta por la naturaleza y ha logrado el éxito al lanzar al mercado del vino de calidad sus blancos de uva verdejo, siempre sometidos al criterio ecológico y al rigor de la disciplina biodinámica, con el aval de certificado Deméter. Lagar de Moha es un producto enoturístico de gran interés debido a su concepción de la viticultura, el influjo de la luna, los equinoccios

y solsticios, los astros que inciden en las prácticas culturales y en los preparados de infusiones y compuestos que se preparan para los suelos, los simbólicos cuernos con boñiga y los célebres preparados de flores y hierbas. Algo que sigue despertando la curiosidad y el interés en muchos aficionados al mundo del vino. Todo ello, partiendo de unas viñas ecológicas desde que se plantaron. Actualmente cultivan cerca de 18 hectáreas de viñedo, la mayor parte de verdejo y en la plantación de Nava de Rey, a apenas 15 minutos de la bodega de Rueda. Un viñedo que presenta varios tipos de sistemas de conducción en sus cepas: eje vertical, lira, espaldera, vaso... que también intervienen en la calidad y los matices de sus uvas. Es esta una parcela que Lagar de Moha destaca en las visitas, sumando el valor del paisaje cultural, donde se explica el modelo de viticultura sostenible. Es decir, sus prácticas culturales, que se alejan de la utilización de químicos dañinos o pesticidas. Pero lo más asombroso siempre es bajar a las entrañas de la bodega para contemplar las filigranas del ladrillo en los arcos y cimbreados de aire mudéjar.

**EL LAGAR DE MOHA** 

**JAVIER** 

PÉREZ ANDRÉS

EL SUEÑO DE MOHA TOCA EL CIELO DE RUEDA

DIRECCIÓN: C/Cabo Villar, 8. Rueda (Valladolid). TELÉFONO: 983 510 573 WEB. www.lagardemoha.com.



LA COCINA DE a lasaña de salmón, las patatas al gratén, la en-JAIME EN SAN traña de carne, las albóndigas de esturión y las alubias negras de Tolosa ya ade-RAFAEL lantan el tipo de cocina de Jaime en su pueblo. Bistró quiere decir pequeño restaurante con aires galos. Más o menos. Este bistró lleva el nombre de Jaime Martín Crespo, cocinero de San Rafael. Y aquí sí que el enunciado va en segoviano. Jaime es del 85 y pertenece a esa cantera de jóvenes cocineros segovianos que vuelven a casa. Él lo hizo tras formarse en la escuela de Salvador Gallego y trabajar después a su lado. A partir de aquí, inició ese periplo que ha formado a tantos profesionales con estancias en diferentes zonas y cocinas. Jaime curró en Santo Mauro, Casa Genaro y Duque, entre otros. Por lo tanto, es el chef de la casa. Su mujer, Beatriz González, está al frente de la sala. Es la que toma comanda con los platos que diseña y la que recibe y sienta a los comensales. Más años en El Espinar, pe-

ecuerdo cuando

Edades ponía frenéticos a los

acontecimiento que inventó un

cura de Traspinedo. Convenció a

organizadores del magno

solamente el hecho de

hablar del menú de las

ro uno solo en San Rafael con su nuevo proyecto, que se ajusta a un tipo de cocina más moderna y con un precio medio de unos 35 euros, con platos que buscan la diferenciación, pero sin pasarse. Croquetas de bacalao, gambas o ibérico, salchichas ahogadas en sidra, zamburiñas gratinadas, huevos rotos con foie, salmón marinado sobre hojaldre, carrilleras y minicachopos de presa ibérica, guiños de su etapa asturiana. Sin duda, sus platos se mantienen en una cocina más actual, donde

el comensal acepta propuestas más elaboradas. Pero, ante todo, este pequeño restaurante con clientela de paso, de la zona y, fundamentalmente, de Madrid, no ha perdido ese aire de familiaridad que tanto se valora en estos tiempos que corren. Solo la presencia de Beatriz en la sala, recomendando los platos de Jaime, ya es una garantía. No faltan vinos de Ribera, Rueda y algún Valtiendas entre los guiños segovianos. Una decoración rústica amplifica el clima de un

restaurante familiar. No hay pérdida, está en la travesía más popular del término municipal de El Espinar: la del Alto del León, en San Rafael.

DIRECCIÓN: Tr.ª Alto del León, 17. San Rafael (Segovia)

TELÉFONO: 921 309 044.

PRECIO: 35 €, aproximadamente.

REVUELTO DE POLIFENOLES EL MENÚ DE LAS EDADES

POR **JAVIER PÉREZ** 

la curia para demostrar el potencial del arte sacro y un modelo de catequesis que, 27 ediciones después, sigue funcionando y es rentable para todos. Para la fe, para el turismo, para la cultura y para los mesones y restaurantes, que son los que de verdad hacen caja en cada edición. Para comprobarlo, solo basta con preguntar a la hostelería local. No es momento de hablar de Velicia ni de Pepe Jiménez Lozano ni del modelo que han supuesto las Edades en el campo de la exposición. Al margen de recordar que las Edades están haciendo el Camino y llegan a Santiago de Compostela y sus dos primeras sedes están en Villafranca del Bierzo, en la iglesia de Santiago,

junto al albergue de Jato, y en la colegiata. La segunda parte, pisando la plaza del Obradoiro. Pero volvamos al menú. A lo que se denomina esfera gastronómica y que, a buen seguro, siempre es rentable para la hostelería

local. Mi pregunta es la que tantas veces me he hecho en cada edición, antes y después: ¿Hemos aprovechado bien? ¿Nos hemos sabido vender con honestidad? ¿Hemos demostrado el nivel de cocina? Por ahí van los tiros. En este país, región o tierra, como queráis llamarlo, tenemos la mala costumbre de aprovechar los momentos para hacer caja sin mirar con quién. El tipo de turista que mueven las Edades está entre los grupos organizados y los visitantes de nivel cultural medio-alto. Dos versiones de un menú y de una carta que nos permiten definir nuestra oferta para que vuelvan la próxima vez ya sin Edades. Solo a comer.



### Rosae Arzuaga Rosae, 2023

BODEGA: Bodegas Arzuaga (Quintanilla de Onésimo, **Valladolid**)

ZONA: DO Ribera del Duero

**PVP:** 12 €

Es el vino de seda de Arzuaga. La rosa del tempranillo de la Ribera. Adolfo firma este joven ecológico y efímero que declina sobre la esencia del espíritu del tinto del Duero. Viste un finísimo velo rosa. En nariz, responde a su juventud con series limpias e intensas de fruta roja y flor. Toques cítricos justos en boca y melosidad. Un rosado rabiosamente moderno con aires provenzales.

### Fariña Cocktail

Vino Dulce, 2023

BODEGA: Bodegas Fariña (Toro, Zamora).

**ZONA: VTCyL.** 

PVP: 6,90 €

Manu saca el armamento ampelográfico de la casa y lo lleva a la copa. Valiente. Llama a filas a la frutal verdejo, al exótico moscatel, a las tropicales gewürztraminer y sauvignon blanc y añade hierba del albariño y la malvasía. iAhí es nada! El toque dulce medido y la chispa

juguetona. En nariz, locura de flores, cítricos, hierba, manzanas y miel. Puro cóctel. Hábil aventura enológica. Chapeau.

### Valbusenda Vivo Tinto, 2011

**BODEGA:** Bodegas Valbusenda (Toro, Zamora)

ONA: DO Toro. PVP: 27,50 €

En la copa, una tinta de Toro que se resiste a perder su impronta frutal después de casi 13 años de vida, en Peleagonzalo. Mauri cimentó este tinto con fruto maduro, maloláctica en envase de roble grande y muchos meses de barrica bordelesa. Todo esto sujeta el cuadro sensorial, ya muy pulido. Rojo rubí con flecos pardos. Nariz de fruto maduro fundido con notas tostadas. En boca, cálido, pelín dulce y largo.

**VIERNES 28** 

**DURACIÓN: 7-8 horas DESNIVEL:** 880 metros.

DISTANCIA: 17 kms, aproximadamente.

#### COMENTARIO

La ruta a partir del refugio de la Laguna Grande discurre sin camino, por un empinado canchal. En la zona más próxima a la cumbre es necesario moverse entre bloques de granito con algunos escarpes por terreno expues-

to, lo que exige estar habituado para moverse por estas zonas y prestar especial atención

La ruta se desarrolla en un entorno de alta montaña, con lo que cada cual tiene que asumir la responsabilidad tomar sus decisiones en función de su forma física, su experiencia en montaña y condiciones meteorológicas del día.

La descripción del itinerario es mera-

mente indicativa, siendo necesario planificar adecuadamente la actividad.

#### COMO LLEGAR

Desde Ávila salimos hacia el sureste por la N-502, que abandonaremos a la altura del km 49 en dirección a Hoyos del Espino, Justo antes de llegar encontraremos un desvío que nos lleva por la AV-931 hasta la Plataforma



**EL PEÑÓN DEL CASQUERAZO** (2.436 M.)

### MONTAÑISMO EN ESTADO x.com/byneontelegral Para quien todavía no lo conoz-ca, diremos que se trata de un anfi-teatro natural que constituye uno PURO x.com/byneontelegi

Ruta a una de las icónicas cumbres de la Sierra de Gredos, recorriendo //byneontelegua paisajes de alta montaña en el entorno de la Laguna Grande

POR NACHO SÁEZ

x.com/byneon(ele

uestra ruta montañera nos lleva hoy a la Sierra de Gredos. Nos vamos a adentrar en el corazón de este macizo, en un área de gran interés geológico coronado por infinidad de cumbres que superan con creces los dos mil metros de altitud en el entorno del Circo de Gredos.

ca, diremos que se trata de un anfiteatro natural que constituye uno de los mejores ejemplos de paisaje glaciar de la Península Ibérica, fuertemente modelado durante el Cuaternario, hace aproximadamente 20.000 años. Una vez retirados los hielos glaciares, la erosión, tanto fluvial como mecánica, ha continuado modelando el paisaje granítico, creando un paisaje de alta montaña sencillamente espectacular. Con ello, la Sierra de Gredos reúne todos los ingredientes para ofrecer una experiencia incomparable a los enamorados del monta. ñismo. En esta ocasión vamos a disfrutar de este entorno para dirigirnos a una de sus cumbres más emblemáticas: el Peñón del Cas-

Para llegar al Circo de Gredos, lo haremos desde la localidad de Hoyos del Espino, por la carretera que nos lleva hasta el lugar conocido como La Plataforma, desde donde comenzaremos nuestra ruta. Desde la Plataforma (1.760 metros), comienza la caminata siguiendo un camino bastante transitado y bien señalizado.

La ruta se inicia con una primera subida, que en este primer tramo discurre encajonada junto al río Garganta de Prado Puerto (SW). Tras los primeros ochocientos metros, el camino abandona el curso del rio y gira hacia derecha en dirección al Prado de las Pozas, donde cruzaremos el puente para comenzar un tramo de fuerte subida. Tras pasar junto a la Fuente de los Cavadores, llegaremos al alto de los Barrerones, ya por encima de los dos mil metros. El camino gira ahora hacia el sur, y en unos metros llegaremos al Mirador de los Barrerones (4 kms. de ruta) que nos ofrecerá una de las mejores vistas sobre el Circo de Gredos,

la gran depresión excavada por el hielo, custodiada por las altas cum-

Descendemos hacia la Laguna entre rocas y canchales para bordearla luego en toda su extensión hasta llegar a su extremo sur transitando por la ladera occidental del Pico Morezón. Llegaremos así al refugio Laguna Grande (con guarda), inaugurado en el año 1957 bajo el impulso de la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara en un punto estratégico para practicar la actividad alpina en toda la zona y que siempre cuenta con una gran ambiente montañero. Hasta aquí habremos recorrido casi 7 kilómetros desde nuestro punto de inicio (unas tres horas de caminata), con lo que será un buen momento para descansar, coger agua y comer algo para afrontar la parte final de nuestra ruta, que es la más dura.

Partimos del refugio (1.942 metros) hacia el sur, en busca de la Portilla de los Machos, que es el paso natural que separa el Peñón del Casquerazo del Cuchillar de las Navajas. En unos quinientos metros llegaremos a la altura de la Charca Esmeralda, desde donde la progresión se hará mucho más lenta, pues entraremos en un canchal de piedras que progresivamente va tomado inclinación bajo la atenta mirada de las espectaculares agujas de Los Hermanitos y del Perro que Fuma, cumbres que hacen las delicias de los escaladores.

Una vez superados los cuatrocientos metros de desnivel que nos llevan a hasta la Portilla giraremos hacia la izquierda para afrontar el último repechón. Serán poco más de cincuenta metros de desnivel, pero resulta necesario prestar especial atención, pues entramos en terreno que, sin presentar una gran dificultad técnica para los acostumbrados a moverse en alta montaña, sí que resulta bastante más expuesto. Trepando así entre los bloques llegaremos a la cumbre del Peñón del Casquerazo que nos regala unas fantásticas vistas sobre todo este impresionante conjunto de verticales cumbres y cuchillares presidido por la omnipresente estampa del Almanzor que, con sus 2.591 metros es la más alta del conjunto y de toda la sierra de Gredos. Culminaremos así una ruta llena de desafíos que discurre por paisajes inigualables, una experiencia inolvidable para cualquier amante

